EDICIÓN DE A CORUÑA 1,50 EUROS DEPÓSITO LEGAL C-1821-1996 Hoy A Coruña 19°/13°

20°/ 13°





MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DEL 2024

# La ley de amnistía entra en vigor con fiscales y jueces en contra de su aplicación

El Supremo mantiene la orden de detención contra Puigdemont El Tribunal de Cuentas defiende que no se puede perdonar la malversación

Más de 1.600 activistas del «procés» se beneficiarán

2 a 5

### ECONOMÍA 31

# El Tribunal Superior anula el permiso de la mina de coltán de Penouta

La explotación de Strategic Minerals en Viana do Bolo contaba con 129 empleados, además de las empresas auxiliares. Es la única en Europa que puede extraer este mineral de alto valor tecnológico.

### EDUCACIÓN 7

La selectividad del 2025 será de una única opción y se llamará PAU

# GALICIA 11

Más de la mitad de los niños de entre 10 y 12 años tienen móvil propio

# LA VOZ DE A CORUÑA

Los nuevos Cantones harán peatonales Entrejardines y un tramo de Santa Catalina 12

El STL convoca una huelga en el servicio de limpieza a partir de San Xoán 14



En la imagen, operarios reparando ayer la vía a la altura de Arteixo, donde finaliza la A-6, que parte de la capital de España. césar quian

# Empieza el asfaltado en la A-6,



**ELECCIONES EUROPEAS 17** 

El PP mejoró sus resultados en 301 concellos, el BNG en 254 y el PSOE en 9

El mapa gallego de las elecciones europeas tiene un color azul, el del Partido Popular, más intenso que en el 2019, cuando el PSOE había logrado imponerse en 132 de los 313 concellos.

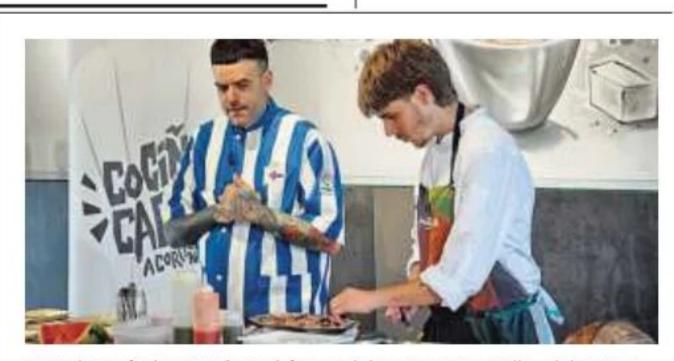

Moncho Méndez y Rafa Rodríguez, del restaurante Millo, elaboraron platos con sardinas y atún para 30 suscriptores de La Voz. **c. QUIAN** 

Cociña Capital pone sobre la mesa los productos más veraniegos 15

# La ley de amnistía entra en vigor y queda en manos de jueces y tribunales

Los fiscales del «procés» mantienen su negativa a perdonar la malversación

**MARÍA SALGADO** 

REDACCIÓN / LA VOZ

El reloj que marca los dos meses de plazo máximo para aplicar la ley de amnistía empezó a correr ayer y nadie quiso perder ni un minuto. Tras la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado de la medida de gracia, un aluvión de peticiones de perdón de implicados en causas del procés llegaron a los tribunales, que, a su vez, empezaron a consultar con la Fiscalía, acusaciones y defensas cómo les afecta la norma.

Las discrepancias de muchos juristas sobre la suspensión automática de las órdenes de detención en vigor y las medidas cautelares provocó una nueva batalla en el seno del ministerio público, que se libró en una reunión entre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y dos fiscales del Tribunal Supremo - Javier Zaragoza y Jaime Moreno—, que mantuvieron su negativa a amnistiar por malversación al expresidente Carles Puigdemont, al entender que esta afectó a fondos de la UE e intentó lucrarse, dos extremos que lo excluirían del perdón. Este debate se produjo después de que el juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, mantuviera la orden de detención contra el fugado y les diera cinco días para que le informen sobre si ven pertinente o no aplicar la norma en su caso. Aunque García Ortiz les pidió que redactasen un nuevo informe procesal «no genérico» para responder al



El presidente del Supremo, Francisco Marín Castán (a la izquierda), y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo del pasado mes de febrero en Madrid. FERNANDO ALVARADO EFE

magistrado, los fiscales anuncia- las partes si apoyan presentar una tar cómo proceder, fue el Triburon que mantendrán su criterio y elevarán el asunto a la Junta de Fiscales de Sala si su superior no acepta su postura.

Todo apunta a que el perjuicio económico a la UE será clave para intentar suspender la ley. Pocas horas después de su entrada en vigor, el Tribunal de Cuentas fue el primero en activar el mecanismo para consultar su legalidad con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La institución fiscalizadora, que investiga a 35 dirigentes secesionistas por el desvío de 5,3 millones para financiar el procés, preguntó a

cuestión prejudicial ante este alto tribunal con sede en Luxemburgo. Si es presentada y admitida a trámite, se paralizará la aplicación del perdón en esta causa hasta que el TJUE resuelva, algo que puede demorarse año y medio.

También el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón dio diez días a las partes personadas en la causa de Tsunami Democràtic para que expliquen si la amnistía puede aplicarse al delito de terrorismo por el que investiga a Marta Rovira (ERC), huida en Suiza, y a otros altos cargos separatistas. Pero el primero en pregunnal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tiene cinco causas relacionadas con el proceso independentista. El TSJC pidió informes sobre si debe amnistiar a líderes republicanos pendientes de juicio por malversación y sobre la revisión de condenas a los expresidentes Artur Mas y Quim Torra, y otros políticos, ya que supondría cancelar sus antecedentes penales. Además, la Generalitat anunció que publicará, en las próximas horas, una resolución para amnistiar de oficio los actos sancionados por la llamada ley mordaza relacionados con el procés.

# El Supremo mantiene la orden nacional de detención contra Puigdemont

REDACCIÓN / LA VOZ

El juez instructor del procés en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, solicitó ayer a la Fiscalía que informe sobre cómo afecta la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y acordó mantener la orden nacional de detención que adoptó contra él, y así se lo transmitió a la policía. Tras la entrada en vigor de la medida de gracia, el magistrado dio cinco días a la Fiscalía y a las partes para que se pronuncien sobre cómo se debería aplicar la norma respecto a Puigdemont y los otros líderes independentistas, que no llegaron a ser juzgados al haber huido, como los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

### Dos causas abiertas

En el Supremo constan dos procedimientos penales relativos al procés. En primer lugar, la causa especial 20907/2017, que abarca delitos de desobediencia y malversación, e incluye a Puigdemont y a los exconsejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía; y a Oriol Junqueras y al resto de los líderes independentistas condenados en el 2019. En segundo lugar, figura el procedimiento penal abierto el pasado febrero por presunto terrorismo contra el propio Puigdemont y Wagensberg en el marco de los disturbios atribuidos a la plataforma independentista Tsunami Democràtic.

# **EL PERDÓN PROCESO INDEPENDENTISTA CATALÁN**

# Las claves de una compleja medida de gracia

REDACCIÓN / LA VOZ

La publicación en el BOE de la ley de amnistía empezará a despejar algunas dudas sobre cómo aplicarán los tribunales esta compleja norma, quién la recurrirá y qué efectos suspensivos tendrán los eventuales recursos presentados.

# PLAZOS

¿Cuándo entra en vigor? La amnistía entró en vigor a las 0.00 horas del 11 de junio, y su aplicación debe ser «preferente y urgente», según establece su articulado. Jueces y tribunales tienen un plazo máximo de dos meses para retirar de forma inmediata las órdenes de detención y medidas cautelares contra los beneficiarios.

# TRIBUNALES

¿Quién la aplica? Los encargados de aplicar el perdón son aquellos jueces y tribunales que tienen sobre la mesa causas vinculadas al procés, como el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y numerosos juzgados de esta comunidad, con más de 300 causas abiertas.

# DELITOS

¿Qué se perdona? Aquellos delitos cometidos, para reivindicar la independencia de Cataluña, entre el 1 de noviembre del 2011, cuando aún gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, y el 13 de noviembre del 2023. Incluye los actos vinculados a la consulta del 9N del 2014 y al referendo ilegal del 1-O.

# ¿Qué se excluye?

No será amnistiada la malversación de fondos públicos relacionada con el procés si tuvo el propósito de enriquecimiento o afectó a fondos de la UE, ni los actos calificados de terrorismo que causaran de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos.

# BENEFICIARIOS

¿A quién beneficia? Justicia cifra los beneficiarios en 372 personas, entre las que destacan dirigentes de Junts y ERC, doce cedeerres investigados por el caso Tsunami y 73 agentes, aunque Òmnium Cultural eleva los amnistiables a 1.616.

# RECURSOS

# ¿Quién y ante quién se elevan?

Diputados, senadores y comunidades autónomas pueden recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional (TC). Los jueces y tribunales que deban aplicarla pueden acudir al TC o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

### **CONSECUENCIAS DEL RECURSO** ¿Hay efectos suspensivos?

La aplicación de la amnistía solo se paralizará en aquellos casos concretos llevados por los tribunales ante el TC o el TJUE. En este último, la duración media de los procedimientos durante el año 2023 fue de 17,2 meses.

# APROBACIÓN POR MAYORÍA

¿Qué grupos la apoyaron? La proposición de ley de amnistía fue registrada en solitario por el Grupo Socialista en el Congreso el 13 de noviembre del 2023. La Cámara Baja la aprobó definitivamente el pasado 30 de mayo con mayoría absoluta, levantando así el veto del Senado. Obtuvo 177 síes del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro socialista Ábalos, frente a 172 noes del PP, Vox, CC y UPN.

# El Gobierno tardó once días en publicar en el BOE la norma

REDACCIÓN / LA VOZ

La denominada Ley Orgánica 1/2024 del 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a las 7.30 horas de este martes, 11 días después de su aprobación definitiva por el Congreso. La norma fue sancionada y promulgada el pasado lunes por el rey, horas después de que el Gobierno enviara el texto a la Zarzuela. El Ejecutivo tenía un plazo legal de 15 días para mandar el articulado a la Casa Real tras su aprobación en la Cortes, pero prefirió esperar a que pasaran las elecciones europeas del 9 de junio.

# Los beneficiarios del perdón podrían llegar a 1.600, el cuádruple de los anunciados

En la lista figuran líderes de Junts y ERC, pero también de la sociedad civil

**XAVIER GUAL** 

BARCELONA / E. LA VOZ

Más de 1.600 activistas del procés conforman la lista de potenciales beneficiarios de la ley de amnistía, entre dirigentes políticos, altos cargos de la Generalitat, empleados públicos, alcaldes, concejales, y manifestantes adscritos o no a organizaciones independentistas. Esta cifra multiplica por cuatro las estimaciones del Gobierno, que el ministro Félix Bolaños calculó en torno a 400. En concreto, Òmnium Cultural eleva la lista de amnistiables hasta los 1.616, de los que casi 700 están encausados en procesos penales, 540 con procedimientos abiertos y otros 157 con sentencias firmes. La vía administrativa afecta a un total de 919, la gran mayoría (880) por multas en aplicación de la ley mordaza. El resto están condenados o encausados por el Tribunal de Cuentas.

# El principal beneficiario

Entre ellos, el principal beneficiario es Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat, que
declaró la independencia en octubre del 2017, sigue pendiente de
pasar por los tribunales españoles. El juez Pablo Llarena mantiene contra él una orden de arresto en España. Ahora, su abogado, Gonzalo Boye, le pedirá que
la retire, tal como prescribe la ley
de amnistía, de manera que pueda asistir al pleno de investidura
del próximo 25 de junio en el Parlamento de Cataluña.

# Dirigentes de Junts

En Junts, tienen una larga lista de presumibles beneficiarios. Es el caso del jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, o del secretario general del partido, Jordi Turull, condenado a 12 años de prisión y a otros 12 de inhabilitación para cargo público por malversación. En junio del 2021 fue indultado de la pena de prisión, pero ahora su abogado, Jordi Pina, ha presentado un escrito ante el Supremo solicitando la amnistía. También el nuevo presidente del Parlamento, Josep Rull, ha pedido el perdón para borrar sus antecedentes penales. En las mismas circunstancias se encuentran otros líderes independentistas, como la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell o el exconsejero de Interior Joaquim Forn, con penas ya extinguidas, pero con antecedentes penales que les dificultan, por ejemplo, viajar al extranjero. O los expresidentes Artur Mas y Quim Torra, el primero afectado por la causa del 9N, como la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau. Torra fue condenado por desobediencia y destituido al negarse a retirar una pancarta del balcón del Palacio de la Generalitat.

### Los cuarenta de ERC

En Esquerra, la formación que colideró el procés, 37 ex altos cargos de la Generalitat y exalcades han sido condenados o están investigados en las causas del 1-O, Tsunami y Volhov. De los que esperan quedar amnistiados destacan la secretaria general, Marta Rovira, exiliada en Suiza y ahora con funciones de presidenta tras la dimisión de Oriol Junqueras. O este mismo, que fue condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación. De la cárcel salió indultado hace tres años, pero mantiene la inhabilitación hasta el 2031.

El expresidente de ERC está pendiente de ser amnistiado para poder retomar la actividad política y presentarse a unas eventuales nuevas elecciones, en el caso de que el escenario político en Cataluña se complique. Otros dirigentes republicanos, como Josep Maria Jové, Lluís Salvadó (presidente del puerto de Barcelona), Natàlia Garriga, Marta Molina, Raül Romeva y Dolors Bassa, así como el diputado Ruben Wagensberg, huido a Suiza, figuran entre los potenciales amnistiables.

# La trama civil

También representantes de organizaciones cívicas independentistas cuentan entre sus filas a condenados o investigados por el procés. Es el caso de los Jordis (Sànchez y Cuixart), exlíderes de la ANC y Òmniun, condenados (y luego indultados) a 9 años de prisión e inhabilitación. El primero ha renunciado a acogerse a la ley de amnistía, como tampoco quiso que nadie pidiera su indulto, y confía en los procesos abiertos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). O el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, refugiado en Suiza por su implicación en Tsunami. Por este caso entró en prisión el pasado 30 de mayo el activista Abel Mora, que ahora tendrá que ser inmediatamente puesto en libertad.



Rull, el primero. El recientemente nombrado presidente del Parlamento catalán ya ha presentado un escrito para acogerse a la amnistía a fin de borrar sus antecedentes penales. QUIQUE GARCÍA EFE



Quim Torra, el expresidente condenado. El exdirigente de Junts fue destituido como presidente autonómico al no retirar una pancarta del balcón del palacio de la Generalitat. A. DALMAU EFE

# El TSJC pregunta acerca de los condenados por el referendo ilegal del 9N orquestado por Mas

REDACCIÓN / LA VOZ

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) pidió ayer que se posicionen a las acusaciones y las defensas de las causas que pueden revisarse por la amnistía, como la condena al expresidente catalán Artur Mas por el 9N, la pena por desobediencia al también expresidente Quim Torra, y la causa pendiente de juicio a la consejera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga; al exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat Josep María Jové, y al exsecretario de Hacienda y presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, informa Efe.

El TSJC anunció que también se lo ha pedido a los implicados en la causa que afecta al exdelegado del Gobierno autonómico en Lérida, Bernat Solé, que fue inhabilitado un año por desobediencia en el 1-O, y el exconcejal de Lérida Pau Juvillà, que fue inhabilitado seis meses por desobediencia al no retirar lazos amarillos y una bandera estelada de la ventana del despacho de su grupo municipal en el ayuntamiento. En la causa por el 9N, además de Mas, fueron condenadas la exvicepresidenta regional Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau, y, como en el resto de los casos, el tribunal da diez días a las partes de la causa para que presenten sus alegaciones para contemplar una posible amnistía.

# Terrorismo con posible perdón

Oleguer Serra, miembro de Òmnium investigado por terrorismo en el marco de la causa Tsunami Democràtic, esgrimió por su parte el derecho fundamental de reunión y de protesta y desobediencia «pacífica» en su escrito en el que solicita que se le aplique la amnistía.

El investigado alegó en este escrito que Tsunami Democràtic fue una movilización ciudadana «pacífica», y que los «hechos imputados son claramente incardinados en el derecho fundamental a la reunión pacífica» y no acarrean, por tanto, «ninguna naturaleza penal».

# Las acusaciones particulares piden que no se aplique la norma a los policías

REDACCIÓN / LA VOZ

La entidad Irídia, que ejerce de acusación popular y particular en causas por las cargas policiales contra los votantes del 1 de octubre y el procés, dijo ayer que la amnistía «no es aplicable» a policías nacionales y guardias civiles, ya que quedarían excluidos al considerar sus actos como «inhumanos o degradantes», según Efe.

Irídia insiste en que el artículo 2 de la ley de Amnistía excluye de su aplicación los actos dolosos con resultado de pérdida o inutilidad de un órgano o miembro, y los actos constitutivos de torturas o tratos inhumanos y degradantes, descripción que, según la entidad defensora, se adhiere a los actos cometidos por los agentes de policía. Además, señala que esta distinción es «esencial» para cumplir con las obligaciones de la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos que ratificó el Estado, y que hechos «tan graves» como los perpetrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «no han de quedar impunes».

# El abogado de Puigdemont dice que el huido nunca temió por su detención

REDACCIÓN / LA VOZ

Gonzalo Boye, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, reiteró ayer que este siempre ha dicho que estará para el pleno de investidura en el Parlamento autonómico, previsto para finales de junio, y que «nunca ha tenido miedo al riesgo» de ser detenido. Boye añadió que el expresidente ha sido hasta ahora «bastante claro»: «Va a intentar la investidura».

Al preguntarle sobre si Puigdemont podrá regresar a finales de este mes sin el riesgo de ser detenido, dijo: «El presidente nunca ha tenido miedo a ese riesgo; de hecho, ha sido detenido en varias ocasiones» en otros países europeos. El letrado incidió en que todavía no tiene preparado ningún escrito de amnistía para el dirigente de Junts y pidió «calma» ante el proceso de perdón. «Los jueces tienen hoy un nuevo instrumento legislativo, que lo usen», concluyó.

# Feijoo cree que, tras la amnistía, Sánchez será «chantajeado» con un adelanto electoral

Los barones del PP tachan el perdón de «escándalo de un irresponsable», y Andalucía anuncia que recurrirá la norma

**PABLO MEDINA** 

MADRID / LA VOZ

Una tromba de altos dirigentes del Partido Popular, encabezados por el líder de la formación, Alberto Núñez Feijoo, salieron ayer a cargar contra la ley de amnistía tras ser publicada en el BOE, como parte del asedio político a la medida de gracia impulsada por el PSOE que inició el principal partido de la oposición hace meses. Una campaña a la que se unió también Vox, que sugirió a las instituciones del Estado que no colaboraran con una medida que consideran fuera de la ley.

En el comité ejecutivo nacional del PP, Feijoo mostró su descontento con la sanción de la amnistía y su publicación, alegando que es uno de los numerosos «chantajes» a los que someterán las formaciones independentistas al Gobierno. Entre otros, la convocatoria de elecciones, que serán «cuando el independentismo quiera». «Va a mantener a Pedro Sánchez mientras le vaya resultando útil para sus intereses. Pero ya, tras la publicación de la amnistía, visto lo visto en Cataluña ayer, el señor Sánchez le resulta cada vez más inútil al independentismo», comentó al respecto, para añadir que, «en las condiciones que tiene Sánchez, no debió empezar esta legislatura nunca, y, tal como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad» posible.

# Barones y ejecutiva, unidos

Junto a Feijoo, los barones territoriales del PP acudieron al órdago contra el perdón a los implicados en el procés. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que presentará un recurso a la norma y especificó que «los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía llevan trabajando desde hace ya unos diez días» en el texto. El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, destacó, por su parte, que la amnistía «ha sido uno de los mayores escándalos y ataques a la Constitución y a la democracia». Un escándalo que, según el presidente murciano, Fernando López Miras, nace de «un presidente totalmente irresponsable que se encuentra en manos de fugados de la Justicia». Manuel

Domínguez, presidente del PP canario, pidió, junto a sus colegas de partido, un adelanto electoral: «Entendemos que los españoles en general merecemos opinar sobre qué pensamos al respecto de la amnistía» y «unas elecciones nacionales sería la única vía para saber qué opinan los ciudadanos», argumentó.

También las figuras orgánicas del PP y algunos parlamentarios participaron de la carga masiva contra el perdón. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, preguntó al Gobierno en el Senado cuál será el siguiente «pago» al independentismo, si un referendo o un sistema de financiación autonómica «exclusivo». El portavoz parlamentario de la formación, Miguel Tellado, agregó en redes

«Tengan ustedes cuidado con sus sillas, que no se las muevan [los independentistas] desde Waterloo»

Miguel Tellado Portavoz del PP en el Congreso



Núñez Feijoo, ayer en el comité ejecutivo nacional del PP. B. J. TRILLO EFE

que «la página más negra del sanchismo ya está en el BOE», y lanzó un dardo al PSOE ante la negativa del adelanto electoral: «Más que pedir a nadie que espere sentado, tengan ustedes cuidado con sus sillas, que no se las muevan desde Waterloo», escribió Tellado en X.

### Todas las instituciones del Estado

Vox se unió a la tónica del rechazo a la amnistía del PP. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, solicitó a todas las instituciones del Estado, incluida la Corona, que defiendan «la unidad nacional, la integridad territorial y la igualdad de los españoles ante la ley», ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha politizado todos los contrapesos al poder del presidente» y «ha revertido el ordenamiento jurídico para premiar a los crimi-

Aragonès celebra el fin del exilio, y la CUP

advierte de que «la represión continuará»

nales». «Llegados a este punto, es el momento de que las instituciones hagan un esfuerzo por resistir el golpe», dijo en declaraciones en el Congreso de los Diputados tras la Junta de Portavoces.

Para Millán, dichos organismos son una suerte de «cómplices» de Sánchez. «Se supone que tenemos unas instituciones que tienen que velar por todo esto y necesitamos una respuesta», argumentó. Una respuesta que su partido «echa en falta». Especialmente la del rey, Felipe VI, porque considera que el Ejecutivo «lo ha obligado» a sancionar una amnistía que rompe con su discurso posterior al 1-O. Y, respecto al Consejo General del Poder Judicial, les recordó su «juramento» de guardar «lealtad» a la Constitución y al monarca.

# Un investigado clave en las conexiones rusas del «procés» solicita la medida de gracia

REDACCIÓN / LA VOZ

El exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, un investigado clave en la causa sobre las supuestas conexiones en Rusia en busca de apoyos para el *procés*, pidió ayer la amnistía al juez del caso Volhov, que apunta al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de alta traición, informa Efe.

La defensa de Terradellas presentó un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el que plantea la amnistía para la causa sobre el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona, que dio pie a la investigación de la injerencia rusa en el procés.

De hecho, la investigación sobre las conexiones del independentismo y Moscú se abrió a raíz de una conversación grabada que se halló en el teléfono de Terradellas, en la que aludía a un supuesto apoyo del Kremlin al *procés*, mediante criptomonedas y el envío de «10.000 soldados» a Cataluña.

Precisamente, la Audiencia de Barcelona acordó la semana pasada impedir al juez seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo en Rusia en busca de apoyos, al considerar que prorrogó la instrucción sin que estuviera suficientemente justificado.

# Malversación de CDC

El abogado de Terradellas pide el archivo de la causa también en lo referente al presunto desvío de fondos para cooperación internacional de la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC. Para la defensa del excargo de la entidad, la amnistía es de «plena aplicación» en este caso, porque, según mantiene la Fiscalía, se investiga si las subvenciones de la Diputación «realmente no tenían como finalidad fomentar el deporte, sino financiar de manera indirecta el procés y ayudar a los fines del mismo».

# REDACCIÓN / LA VOZ

Los independentistas no dudaron en celebrar ayer la publicación de la amnistía. «Hoy, siete años después, ponemos fin a la cárcel, el exilio y la amenaza judicial constante», tuiteó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en X. «Gracias al trabajo incansable de mucha gente, la ley de amnistía está publicada. Estaremos dispuestos para que se aplique en su totalidad», añadió.

La diputada de la CUP en el Parlamento catalán, Laia Estrada, también celebró la publicación de la ley en el BOE, pero avisó de que «la represión continuará» mientras no se consiga la independencia de Cataluña. «No podemos obviar que, desgraciadamente, no todos los represaliados por el Estado se beneficiarán», sostuvo Estrada en un mensaje en X, en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont. De todas formas, la diputada sí reconoció que la amnistía «permitirá aliviar el sufrimiento de los represaliados».

Mientras tanto, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, señalaba que, una vez que la ley de amnistía ha entrado en vigor, corresponde a los jueces aplicarla. Además, fuentes del Gobierno precisaron que está muy clara cuál es la voluntad del legislador al redactar esta norma, con un objetivo «claro y loable». «El Parlamento ya ha hecho su trabajo, el Gobierno ya ha hecho su trabajo y la ley ya está aprobada y en vigor», declaró Alegría en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de ayer.

Alegría también defendió los plazos que ha seguido la ley, ante las críticas de que el Gobierno estaba retrasando su publicación en el BOE hasta pasadas las elecciones europeas del pasado domingo. Subrayó que, por ejemplo, la ley de enseñanzas artísticas tardó 14 días en publicarse desde su aprobación definitiva mientras que esta solo ha tardado 12.

Respecto a la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que acordó mantener la orden de detención sobre Puigdemont, fuentes de la Moncloa señalaron que simplemente se trata de un recordatorio, aunque añadieron que es un paso que se podría haber ahorrado.

Por otro lado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró que los jueces aplicarán la ley de amnistía «en los estrictos términos en los que está redactada», porque a su juicio no hay espacio para la interpretación. Montero dijo que la ley ya está «a la vista de todo el mundo» y, por tanto, todo el que lo considere oportuno puede «adoptar las decisiones que crea correctas». «Lo digo porque algunos se habían apresurado a anunciar incluso requerimientos de inconstitucionalidad cuando ni siquiera el texto estaba publicado, y me estoy refiriendo a comunidades del PP», reprochó.

Gabriel Rufián, de ERC, también se pronunció con su propio tuit en X: «No es que Esquerra estuviera equivocada [cuando ideó la amnistía], es que estaba muy sola».

# Cataluña se debate ahora entre Illa, Puigdemont o repetir los comicios

La Cámara autonómica tiene hasta el 25 de agosto para evitar otras elecciones

**XAVIER GUAL** 

BARCELONA / E. LA VOZ

Superada la batalla por el control del Parlamento, a socialistas e independentistas catalanes les toca ahora batirse por la presidencia de la Generalitat. En principio, los pactos para la Mesa de la Cámara no condicionan las negociaciones para la investidura, si bien Carles Puigdemont cuenta ahora con el factor campo a su favor. Con las riendas del Parlamento en manos de su compañero de filas Josep Rull, el expresidente catalán tiene casi asegurado su concurso a la investidura, aunque los números no le dan: los 59 votos que suma el bloque independentista quedan lejos de los 68 que precisa para ser proclamado en primera vuelta.

Por su parte, el ganador del 12M, Salvador Illa, solo tiene asegurados los 42 votos de su partido, a los que podría sumar los 6 de los comunes. Para alcanzar la mayoría absoluta, el socialista confía en convencer a Esquerra y evitar un bloqueo que conduciría a nuevas elecciones en octubre y a otro probable descalabro electoral de los republicanos.

# El primero, Salvador Illa

La ronda de contactos oficiales con los grupos parlamentarios para designar al primer candidato a la investidura comenzará la semana que viene. Ayer, Rull no dio pistas sobre a quién llamará primero para someterse al escrutinio del Parlamento. El primer escenario pasaría por el ganador del 12M. «Veo que Illa dice que lo tiene muy claro: que vaya él a la investidura primero



Salvador Illa, líder del PSC, en una imagen de archivo. DAVID BORRAT

y, si no sale, que lo deje estar», dijo ayer en TV3 el número dos de Junts, Jordi Turull.

Sin embargo, parece improbable que entre hoy y el 25 de junio, fecha límite para el primer debate de investidura, los socialistas tengan tiempo de cerrar un acuerdo con ERC, que ya ha advertido de que venderá caros sus votos y exigirá, entre otras cosas, un modelo de financiación singular. Illa podría probar suerte para que no tome la delantera Puigdemont, aunque el primer intento en junio sería fallido. O puede renunciar a presentarse y pedir más tiempo para tejer un acuerdo con los de Rovira y Aragonès.

# El turno de Puigdemont

La segunda carpeta que tiene Rull sobre su mesa es la de Puigdemont. Con 35 diputados, el cabeza de lista de Junts obtuvo la segunda plaza el 12M, pero, aun

así, reivindica su derecho a intentar la investidura por disponer de más apoyos potenciales, sumando todas las fuerzas independentistas. Sus opciones son remotas, porque depende de la abstención del PSC, algo que su líder, Salvador Illa, volvió a descartar ayer de forma rotunda.

«Yo no me abstendré», afirmó en catalán, castellano, inglés y francés. «Se lo digo en todos los idiomas, no lo haremos porque los catalanes no han votado esto», sentenció. Si el Parlamento estuviera en manos del PSC, Puigdemont apenas tendría posibilidades, pero con Rull, que recomendó al socialista «prudencia y humildad», todo es posible.

# Una fórmula excepcional

El tercer escenario es que ni uno ni otro se postulen en junio. En este caso, Rull puede optar por una fórmula excepcional, pero con un precedente. En el 2020, después de que Quim Torra fuese inhabilitado como presidente de la Generalitat, Roger Torrent, por entonces presidente del Parlamento, puso en marcha un procedimiento para designar un nuevo jefe del Ejecutivo.

Al no haber candidatos, los servicios jurídicos de la Cámara le indicaron una salida. Aprovechó un pleno para oficializar la cuenta atrás hacia la convocatoria automática de elecciones, dando lectura a un comunicado sobre la imposibilidad de investir a un sustituto de Torra. Rull podría hacer lo mismo para activar el reloj: vencidos los dos meses de plazo el 25 de agosto, sin investidura, Cataluña se vería abocada a la repetición electoral.

# Junts desafía al candidato socialista a presentarse primero

REDACCIÓN / LA VOZ

El secretario general de Junts, Jordi Turull, instó al primer secretario del PSC y candidato socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, a presentarse primero a la investidura si cree que tiene suficientes apoyos: «Como el señor Illa dice que tiene tantos apoyos, que vaya él primero a la investidura». En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, Turull pidió a Illa que, si no consigue ser investido, «que lo deje estar», y aseguró que desde Junts prefieren ir a la investidura cuando tengan posibilidades de prosperar. «Nosotros preferimos ir a la investidura cuando veamos que tenemos posibilidades de poder conseguirlo. Hay otros que dicen que lo tienen muy claro, que vayan», insistió Turull.

El dirigente de Junts indicó que Illa «tampoco tiene los votos» para ser investido, y sostuvo que si alguien se quedó solo en la elección de la presidencia del Parlamento catalán fue Salvador Illa.

El aliado de Puigdemont desveló que desde este martes comenzarán las negociaciones con ERC para la investidura, ya que, hasta ahora, se habían centrado en la negociación de la presidencia del Parlamento y la Mesa de la Cámara catalana. «Vamos a buscar a todos los que compartan esta hoja de ruta del movimiento independentista. Si queremos avanzar, lo que nos lleva a retroceder es que Illa sea presidente», subrayó Turull, que añadió que también hablarán con la CUP para formar un Gobierno independentista.

# La patronal Fomento rechaza volver a las urnas y reclama una Generalitat «sólida y estable»

REDACCIÓN / LA VOZ

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, pidió ayer que «rápidamente haya un Gobierno sólido y estable que gobierne» en Cataluña, y rechazó una eventual repetición electoral. «No queremos, desde ningún punto de vista, una repetición electoral. Pienso, sinceramente, que ni los catalanes ni Cataluña nos merecemos volver a las urnas», dijo este martes en declaraciones a los medios en Barcelona.

El dirigente de la principal patronal empresarial catalana abogó por que las formaciones políticas se pongan de acuerdo,

dialoguen y que formen gobierno «lo más pronto posible» para que haya presupuestos cuanto antes y una política económica alejada de los bandazos.

Sobre la entrada en vigor de la ley de amnistía, descartó posicionarse: «No tenemos absolutamente nada que decir; nosotros ya en su momento planteamos que no entraríamos en el debate desde la óptica empresarial de la amnistía».

«La ley la ha aprobado el Parlamento, la soberanía popular, los diputados que fueron elegidos por todos los españoles, por lo tanto, nada que objetar», añadió Sánchez Llibre.

# El Gobierno descarta recurrir el voto a distancia de los huidos al Constitucional

P. DE LAS HERAS MADRID / COLPISA

El Gobierno de Pedro Sánchez no contempla elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión de los dos miembros de Junts y ERC en la Mesa de edad del Parlamento catalán que permitieron este lunes que Carles Puigdemont y Lluís Puig, prófugos de la Justicia, participaran a distancia en la elección de la presidencia de la Cámara, en contra de lo dictaminado por el órgano de garantías. Tampoco lo hará el PSC.

El Ejecutivo, que aún mantiene vivas sus esperanzas de que ERC acabe apoyando la designación del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat y, a corto plazo, aspira a sacar adelante los presupuestos con el apoyo de los dos principales partidos independentistas de Cataluña, minimizó la triquiñuela mediante la que estos lograron situar al frente de la Cámara al exconsejero indultado la legislatura pasada Josep Rull.

«Ahora que ya hay presidente en la institución, se abre el plazo para elegir al candidato a la investidura», se limitó a valorar la ministra Pilar Alegría. Illa, que en una entrevista en La 2 había prometido horas antes «generosidad» y «mano tendida» para intentar alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con Esquerra y los comunes, se mostró partidario de pasar por alto el asunto con el argumento de que ahora hay una ley de amnistía que plantea abrir un tiempo nuevo.

Fueron los socialistas catalanes los que recurrieron la medida. Y el Constitucional dictaminó la semana pasada que la fórmula ideada por el secesionismo no era válida. Ni Puigdemont ni Puig votaron el lunes de manera telemática. Lo hicieron por delegación, pero esa opción también fue inhabilitada por el TC en abril del 2023. «Quien quiera recurrir que recurra», insisten fuentes de la Moncloa.

# El Congreso vuelve a activar el debate sobre el traspaso de la AP-9 a Galicia

Reproches cruzados por los altos peajes y la larga concesión a Audasa

### **CARLOS PUNZÓN**

VIGO / LA VOZ

El Congreso de los Diputados aceptó ayer por tercera vez debatir sobre el traspaso de la autopista AP-9 del Ministerio de Transportes a la Xunta tras cinco peticiones hechas por unanimidad por el Parlamento gallego en los últimos ocho años. Solo Vox y sus 33 diputados votaron en contra de la voluntad de la Cámara gallega, pero el consenso mayoritario en apoyo de la proposición de ley que le dieron desde otros 309 escaños se desdibujó por un cruce de reproches entre los tres parlamentarios que viajaron desde Santiago, ejercicio en el que ahondaron los portavoces que tomaron la palabra en el foro principal de las Cortes.

El Congreso tendrá que poner en marcha a partir de ahora su propio análisis sobre la posibilidad de que la AP-9 deje de ser una autopista estatal y se convierta en autonómica. Pero si algo quedó ayer de manifiesto es que ninguna formación asume responsabilidades por el alto precio que los usuarios de la autopista tienen que afrontar por utilizarla, de los más altos de España, o por las prórrogas que han acabado por llevar la concesión de la gestión de la AP-9 en manos privadas de los 39 años inicialmente aprobados a los 75 que acabarán por vencer aún dentro de 24.

La sesión vivida en el Congreso se convirtió en un todos contra todos de reproches cruzados pese a la confluencia general del voto a favor de debatir a partir de ahora sobre la transferencia. El PP contra el PSOE al acusarlo de dilatar a posta la propuesta idéntica aprobada en el Congreso en el 2021, y contra el BNG por «o papel mollado» en el que el popular Alberto Pazos aseguró que se han convertido las condiciones puestas por los nacionalistas a su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Las acusaciones del socialista José Ramón Gómez Besteiro también se dirigieron a sus compañeros de viaje a Madrid. Contra el PP, por la ampliación en 25 años del contrato de concesión en favor de Audasa que José María Aznar aplicó en el año 2000, antes de privatizar la compañía. Y al BNG le reprochó que no haya apoyado los Presupuestos del Estado en los que se dotaba de fondos a las bonificaciones que se aplican desde el 2021 a los usuarios habituales del vial. Besteiro apuntó como argumento reiterado de



La presidenta del Congreso, Francina Armengol, con Alberto Pazos, Ana Pontón y Gómez Besteiro. s. PÉREZ EFE

te que se ponga fin a los peajes que quién sea el titular de la infraestructura.

La nacionalista Ana Pontón se aplicó al mismo guion, pero en su caso para aseverar que PP y PSOE hacen lo mismo con la autopista cuando gobiernan en Madrid: bloquear las peticiones hechas desde Galicia, rescatar otras autopistas como las radiales madrileñas o acabar con los peajes en infraestructuras de la misma generación mientras prorrogaron los de la AP-9. «Seguirán burlándose da cidadanía galega?», preguntó Pontón a todos los diputa-

su partido que es más importan- dos para afear preventivamente tras el pacto PSOE-BNG la AP-9 que puedan frenar la petición de transferencia más que reclamada.

# Siete gallegos en liza

En total fueron ocho los intervinientes en una sesión que por repetida y fracasada en sus ediciones anteriores ha perdido el marchamo de histórica, pese al peso y simbolismo de la reivindicación. Siete eran políticos gallegos, y solo el exconselleiro Francisco Conde, junto a la catalana Carina Mejías (Vox), no empleó el idioma gallego en sus intervenciones. El que fue conselleiro de Industria con Feijoo criticó que

haya sufrido este año su segunda mayor subida del siglo. La socialista gallega Obdulia Taboadela identificó, en cambio, a Pedro Sánchez como el presidente que más rebajó las tarifas de la autopista, mientras que el diputado de Sumar Manuel Lago se posicionó en contra de que las bonificaciones agranden aún más los ingresos de Audasa, que estima que recaudará un total de 9.561 millones en los 75 años de concesión, subrayó para reclamar que la autopista gallega vuelva a manos públicas. «Estase a subvencionar un negocio», concluyó.

# El PP secunda una moción del BNG para que se estudie el rescate de la autopista

El PP secundó ayer en el Congreso una moción del BNG que persigue que se anule la concesión de la prórroga que prolonga desde el año pasado hasta el 2048 la explotación de la AP-9 por parte de Audasa. Como ya lograron los nacionalistas en el Parlamento gallego en mayo cuando toda la Cámara secundó pedir al Gobierno central que anule la concesión de la AP-9, ayer la propuesta planteada por Néstor Rego cosechó el apoyo de los populares. Celso Delgado mostró la disposición del PP a analizar ese fin de la concesión después de que se estudie la viabilidad de la operación y su posible coste. «Los beneficios de la concesionaria son realmente desorbitados, muy elevados, y eso puede y debe cambiar», apostilló Delgado.

El nacionalista Rego reclamó que el Gobierno no espere a que la Comisión Europea pueda llegar a sancionar a España por no haber sometido a concurso público la prórroga de la concesión decretada por Aznar en el año 2000. El diputado del BNG rechazó que el coste de la anulación pueda alcanzar los 4.000 millones de euros en los que lo ha valorado el ministro de Transportes. En todo caso, indicó que las bonificaciones de los peajes pagadas por la Administración central tendrán un coste de 2.300 millones, cifra que el diputado de Sumar Manuel Lago señaló que está muy por encima del valor de mercado de Audasa.

# **ANÁLISIS** QUÉ PASARÁ A PARTIR DE AHORA

# Meses y meses de debate, si no vuelve a caducar

La toma en consideración de la petición del Parlamento de Galicia por parte del Congreso de los Diputados es un trámite fundamental para que la Xunta pueda llegar a ser la titular de la AP-9, pero ni mucho menos supone que se pueda dar por hecha ni poner fecha a la conversión en autonómica de la principal vía de comunicación de la comunidad. Los ejemplos del 2018 y el 2021, cuando como ayer se aprobó también en la Cámara Baja iniciar un debate sobre la transferencia, evidencian que quedan meses y meses de debate al respecto en las Cortes, que un adelanto electoral podría volver a paralizar y hacer necesaria una sexta petición desde el Parlamento gallego. Hace cinco años la Cámara incluso llegó a adoptar la vía de urgencia y eli-

minó pasos previos para acelerar una votación definitiva que no llegó a celebrarse.

# **Tortuoso laberinto**

Ahora, de entrada, la Comisión de Transportes del Congreso deberá designar a los miembros de una ponencia que será la encargada de confeccionar un texto con las aportaciones de todos los partidos en la que se arme política y jurídicamente el argumento en favor o en contra de que la Xunta asuma la titularidad de la AP-9. Ese texto de la ponencia será después votado en un pleno, pero antes todos los grupos podrán tratar de incorporar las enmiendas que no fuesen atendidas por los ponentes, proceso que la última vez demoró durante meses la conclusión de un texto que tampoco

se llegó a votar. Hasta en quince ocasiones se pospuso el plazo de cierre de las enmiendas, hecho poco usual en la Cámara y que reflejó la escasa voluntad de favorecer el debate definitivo sobre el traspaso del vial.

Si llegara a aprobarse el texto en el que se conmine al Gobierno central a ceder a Galicia la AP-9 y quitarla de la red de carreteras del Estado, la propuesta pasaría al Senado. Y si la Cámara Alta introdujera cambios en el acuerdo, este tendría que ser de nuevo debatido y votado por el Congreso.

En el acuerdo del 2018, que promovió en aquella ocasión el BNG, mientras que el de ayer emergió por voluntad del PP, se daba un plazo de seis meses al Ejecutivo central y a la Xunta para negociar y acordar los términos del traspaso de la autopista. En el 2021 ya no se incluyó marco temporal alguno, como tampoco ha ocurrido ahora, con lo que los encuentros en la Comisión Mixta de Transferencias serán los que acaben estableciendo el tiempo que necesiten para cuadrar exigencias y demandas, en caso de que el Gobierno se avenga a ceder un vial que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha declarado que tendría una «transferencia difícil».

Los últimos tres ministros han coincidido en defender que debe seguir en manos de la Administración central una infraestructura a la que aportan casi cien millones al año para pagar bonificaciones y tramos gratuitos, un importe que la Xunta exige que le sea facilitado para asumirla.

# La selectividad del 2025 será un único examen con mucha menos optatividad

Desaparece «evaluación de bachillerato» del nombre, que vuelve a ser PAU

### **SARA CARREIRA**

REDACCION / LA VOZ

El Consejo de Ministros ha enterrado la EBAU (ABAU en gallego). La prueba diseñada como una reválida para obtener el título de bachillerato - además de regular el acceso a la universidady que solo existió de nombre, duró más de lo esperado por culpa de la pandemia. En junio del 2025 volverá la PAU, la prueba de acceso a la universidad, esa que en el 2015 hizo creer a la cantante Paulina Rubio que España enloquecía con su música en las redes sociales. Mientras, para la mayoría de los españoles, seguirá siendo la misma de siempre, la selectividad.

La anunciada ayer por la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no difiere del borrador conocido el pasado abril. Desaparecen los dos exámenes a elegir (la opción A y

drá cierta optatividad dentro de las preguntas, pero nada que ver con la flexibilidad de la selectividad de la pandemia, que permitía sacar un 10 sin estudiar todo el temario. Desde el próximo junio, eso volverá a ser imposible.

En general, la prueba tendrá pocos cambios con respecto a la tradicional. Los gallegos, al tener lengua propia, deberán examinarse de cinco materias: lengua castellana, lengua extranjera, lengua cooficial, la asignatura de modalidad y una historia (a elegir entre la de España y la de la Filosofía). Igual que hasta el 2017.

Cada examen durará 90 minutos, habrá un descanso mínimo de 30 entre prueba y prueba, y la nota de esta fase, la general, será la media aritmética de todos

### COMPETENCIAL

# Los responsables de la prueba apuestan por un cambio paulatino

Una de las singularidades de esta nueva PAU es que tenderá a preguntas competenciales, no solo las de estudiar y repetir teoría. Las comisiones universitarias que diseñan las pruebas -en Galicia, la CIUG- buscan unificar criterios y, sobre todo, cambiar el modelo de examen hacia esa forma B) y solo habrá un modelo. Ten- de aprender. Pero debe ser poco claros antes del examen.

a poco: a los alumnos todavía se les enseña a recordar y no a razonar, porque el temario es tan grande que no da tiempo a profundizar en él. Se habla de incluir inicialmente un 25% de preguntas competenciales y rebajar al máximo las tipo test. En cualquier caso, los criterios deben quedar los exámenes. Se sumarán con la media de bachillerato (que vale un poquito más, un 60%) y esa será la nota de selectividad que el alumno tendrá para siempre, aunque la podrá mejorar.

Si el estudiante quiere subir nota, podrá examinarse de materias optativas, o de la Historia que no haya escogido en la fase general. Son tres las opciones que tiene, a las que puede añadir una cuarta: la segunda lengua extranjera. Nada se dice de que las lenguas valgan para subir nota, como sí ocurre este año en algunas comunidades autónomas.

La parte voluntaria podrá sumar hasta 4 puntos a la nota final, como hoy. En el borrador se indicaba que estas calificaciones durarán tres cursos, pero este punto no se ha abordado en los documentos remitidos por los ministerios en el día de ayer. Ahora mismo, estas materias voluntarias solo duran para el año en que se hace el examen y el siguiente.

# El Supremo da la razón al Gobierno en la integración de profesores de FP en secundaria

REDACCIÓN / LA VOZ

La sala de lo Contencioso-Administrativo de la sección cuarta del Tribunal Supremo ha desestimado la alegación de Comisiones Obreras de que en la integración de profesores técnicos de FP en el cuerpo de secundaria se incluyese también a los interinos y a los funcionarios en prácticas.

La norma para la integración exigía del profesor aspirante que tuviese destino asignado, algo que no ocurría en los casos indicados por Comisiones; desde el ministerio se apuntaba al Estatuto Básico del Empleado Público y además añadía que no se expulsaba a los interinos o profesores en prácticas, que seguían como profesores técnicos de FP.

Estos tienen categoría inferior a los de secundaria, lo que afecta a sueldos, pluses de antigüedad y otros beneficios profesionales.



# El PSOE formaliza su oferta de moción de censura contra Jácome y solo el PP responde

Los socialistas convocan una reunión para abordar su propuesta, pero el BNG no aclara si asistirá o no

MIGUEL ASCÓN

OURENSE / LA VOZ

Hace dos semanas, la portavoz del PSOE en el Concello de Ourense, Natalia González, propuso en rueda de prensa una moción de censura junto a PP y BNG para forzar el relevo de Gonzalo Pérez Jácome como alcalde. Ayer por la mañana los socialistas han dado un paso más, al remitir a populares y nacionalistas una propuesta formal. Pretenden, según dicen, garantizar un gobierno estable para la capital ourensana hasta las próximas elecciones, en el año 2027, y ofrecen para ello catorce acuerdos programáticos.

El documento, bautizado como Pacto da Concordia, está encabezado por un diseño que incluye parte de los logotipos de las tres fuerzas políticas y al final se reserva un espacio para las firmas de los representantes de PSOE, PP y BNG. La primera de las catorce propuestas del grupo socialista es la elaboración de unos presupuestos para el año 2025, ya que el Concello funciona con los del 2020 prorrogados. También proponen una auditoría para evaluar la situación económica del Ayuntamiento y un plan de pago a proveedores, debido a que actualmente Ourense excede en el cuádruple de días el máximo

legal establecido para abonar las facturas. La licitación de las concesiones en precario, la aprobación del PXOM, el impulso del termalismo o la reactivación de los servicios sociales son otros puntos del documento.

«É o momento da política con maiúsculas, da valentía e de apostar por cambiar o futuro. Confío en que todos imos estar á altura», dijo la portavoz socialista tras remitir su propuesta a PP y BNG. En ella no se aborda quién sería el alcalde ni cómo se configuraría el gobierno alternativo al de Jácome, porque los socialistas consideran necesario establecer antes las prioridades que ten-

### **EN LOS JUZGADOS**

La Fiscalía presenta una denuncia por el caso de los audios

Hace aproximadamente un año salieron a la luz unos audios en los que se oye al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, hablar de diversas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento. Todos los grupos de la oposición presentaron denuncias ante la Fiscalía, que este martes informó del archivo de sus diligencias y de la presentación de una denuncia ante el Juzgado decano de Ourense.

dría el nuevo gobierno local. Para ello han convocado una reunión para este jueves a las 11.00 en el Liceo de Ourense.

Natalia González está «ple-

namente» convencida de que

«tanto o BNG como o PP es-

tarán á altura, deixarán a un lado as diferenzas políticas e porán Ourense por diante». Sin embargo, por ahora, solo la formación popular respondió. Lo hizo a través de un comunicado en el que critica el sistema elegido por el PSOE para lanzar su propuesta, vía correo electrónico. Habría preferido más discreción para evitar el «espectáculo mediático», pero dicen que asistirán a la cita convocada por el grupo socialista. «Desde un primeiro momento, o Partido Popular manifestou non ter nin liñas vermellas nin persoas ou formacións políticas coas que non quixese sentarse a falar», dice el comunicado, que subraya que esa posición debe ser recíproca: «É absolutamente necesario que á reunión proposta acudan as tres forzas políticas que representan á oposición no Concello de Ourense. No caso de se rexistrar algunha ausencia, calquera conversa neste escenario sería inútil».

Aunque no lo nombra, el PP se refiere al BNG, que lleva dos

COMPRIMESOS PARA GURANTIR UNHO ALTERNATINA DE GOBERNO ESTABLE PARA OURENSE Os grupos potiticos esinantes, podendo por riba de calquera interese partidista o interese público da veciñanza e a recesidade dunha alternativa de goberno responsable, real e sólida que remate coa paralhe, o dermantelamento doi servizos públicos e o colapso económico e functional do conosilio de Ourense ACORDAN sascribir os seguintes compromisos: 1. Elaborat e aprobar o Orzamento municipal para o ano 2025. 2. Resizar unha auditoria da stuación económico financieira e a posta en marcha dun Plan de 3.Licitar as concesións musicipals actualmente en precario, garantindo a mellura da calidade dios servizios públicos e a transparencia dos procedementos. 4. Restablecer e potençue os programas, dotacións e degenos de participación das concedentes 5. implementar medidas que garantan a conciliación laboral e familiar no Concello de Ourenne. 6. Desbioquese e aprobar o Plan Xaral de Ordenación Municipal, legal e sonible. 7. Aprobación do Plan Especial des Burges para a revitalización do Casco Histórico de Ourenas. 8 impulso da Axenda 2030, Ourenie Verde e do Plan de Mobilidade Urbana e Soitble. 9. Aprober a nove Relación de Postos de Traballo co consenso político, sindical e funcionarial. executar o Pien de Estabilización. Oferta Pública de Emprego e pagamento de débedas 10. Pacto de medidas para converter o noso termalismo nun recurso de escelencie para o desenvolvemento económico, empresental e turbilitar da cidade. 11. Recuperar a mess de apolo ao comercio local e o seu impulso cun plan de desenvolvemento económico de forsemo do emprendemento cuso epicentro sess o Centro de Iniciativas 12. Dechloqueo das obras necesarias para a apietura da Praza de Abastos nº1 de Ouvenie. 13 Recuperar a programación de Universidade Popular de Ourene, respertura da Escola de Teatro e Artes Escénicas e o museo municipal, así como recuperar a colationación co Festival Internacional de Cine de Ourense e a programación sultural no Auditorio Municipal e na 14. Colaboración institucional e diálogo permanente soa Deputación Provincial. Xunta de Galicia e Goberno de Espeña para levar adiante todos os provectos extratéxiose de cidade Oureane, a IS de sues do 2023 Hand ARRO MODICIPAL SHORE ATA GELPO MUNICIPAL DO PY GEOFT MUNICIPAL DO DAY

El Pacto da Concordia. El

PSOE convocó a PP y BNG a una reunión este jueves para abordar sus propuestas programáticas hasta el 2027.

semanas mostrándose muy crítico con la estrategia del PSOE, al que acusa de generar expectativas «que non son reais». Luis Seara, portavoz municipal del Bloque, calificó la posibilidad de una moción de censura como una «quimera», pero dijo que estaría dispuesto a sentarse a hablar si el PP pide disculpas por haber firmado el pacto con Democracia Ourensana que permitió a Jácome seguir como alcalde. El líder nacionalista no quiso pronunciarse este martes sobre la convocatoria del PSOE y tampoco aclaró si asistirá a la reunión del jueves.

El alcalde, por su parte, reaccionó al nuevo paso en la estrategia del grupo socialista subrayando que no se propone un regidor alternativo. «El diseño de la carta socialista es de vergüenza ajena. Creen que con un colaje básico colorido de los partidos será más fácil firmar», ironizó Jácome en sus redes sociales.

# La Xunta inicia una campaña sobre los riesgos del uso del tractor ante la elevada accidentalidad

O. P. ARCA

SANTIAGO / LA VOZ

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, presentó en Leobalde (Tordoia) la campaña de prevención de riesgos en el manejo del tractor que desarrolla el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT). El objetivo es luchar contra la elevada siniestralidad de estos vehículos agrícolas, «especialmente en franxas de idade elevadas, superiores aos 65 anos», con un parque de maquinaria agrícola también antiguo: «O que intentamos con esta campaña é concienciar aos usuarios dos tractores para que os utilicen correctamente, que lles fagan o seu mantemento

# **EN CIFRAS**

62

Muertos
Desde el 2021. Solo
5 usaban profesionalmente el tractor

72,6 %

Mayores de 65 años Edad de los fallecidos en siniestros no laborales 25,43

Parque antiguo La media de los 99.925 tractores es de 25,43 años

e que usen os mecanismos antienvorco». La campaña distribuirá 5.000 folletos «moi claros e moi sinxelos que inclúen información esencial para reducir esta accidentalidade e mellorar a condución e o traballo no tractor e cos seus apeiros», apuntó la gerente del Issga, Adela Quinzá-Torroja. Los distribuirán agentes de Tráfico a pie de carretera, así como las estaciones de inspección técnica de vehículos, y en los municipios con una especial inciden-

cia de la actividad rural.

Pablo Fernández explicó que la mayoría de los accidentes se producen entre población jubilada —no son siniestros laborales—, por lo que se incidirá en los mayores de 65 años. Las estadísticas que maneja el Issga así lo reflejan: desde el 2021 hasta el final de abril de este año se registraron 62 fallecidos en accidentes de tractor en Galicia, de los que solo cinco fueron de personas que usaban profesionalmente el trac-

tor; el otro 91,9 % fueron personas que hacían un uso particular del vehículo. De hecho, en el primer cuatrimestre del año en curso los seis fallecidos tenían este perfil.

A la merma de reflejos asociada a la elevada edad de los conductores (el 72,6 % de los muertos en dicho período superaban los 65 años) se une un parque de maquinaria muy antiguo: la media de los 99.925 tractores agrícolas registrados en Galicia es de 25,43 años.

Las causas de siniestralidad más frecuente son los vuelcos, atropellos (en ocasiones, al propio conductor) y atrapamientos. Accidentes que ocurren, en la gran mayoría de ocasiones, en los terrenos donde están trabajando. La jefa provincial de Tráfico de A Coruña, Victoria Gó-



Inicio de la campaña, ayer en Tordoia. P. RODRÍGUEZ

mez, destacó que en las provincias de Lugo y Ourense «es donde se produce un mayor número de accidentes».

La presentación de la campaña contó con la asistencia del teniente coronel Antonio Hidalgo, jefe de Tráfico de Galicia, y de Encarna Sousa, subdirectora del Issga.

# El Gobierno inicia en Arteixo las obras de asfaltado del carril derecho de la A-6

Los trabajos comenzaron ayer en la calzada en sentido Madrid, que es la que se encuentra más deteriorada

### J. M. PAN / P. GONZÁLEZ

REDACCIÓN / LA VOZ

El Ministerio de Transportes inició ayer las obras de asfaltado de la autovía A-6 para reparar el pavimento de esta carretera de alta capacidad que se encuentra muy deteriorado. Los trabajos comenzaron en Arteixo, justo donde se inicia el tramo de autovía en sentido Madrid, y se centraron en el carril derecho de esta vía, que es el que se encuentra en peor estado de conservación y presenta zonas muy dañadas durante varios kilómetros.

El pésimo estado del pavimento de la autovía ya obligó al ministerio a limitar la velocidad máxima en varios tramos, en los que se han instalado señales provisionales con limitación de 100 kilómetros por hora en una vía que tiene establecida una velocidad máxima genérica de 120. Pero los grandes baches y el firme irregular obligan a reducir la velocidad para poder garantizar la seguridad vial. En esos tramos afectados también se han instalado señales que advierten del peligro por la existencia de firme irregular.

Este trayecto de la A-6 entre Arteixo y Cambre se reparó parcialmente hace unos dos años, con el asfaltado de varias secciones de la calzada que presentaban un mayor deterioro, aunque quedaron muchas zonas que no recibieron ninguna reparación. Eso hace que ahora haya tramos en los que el carril derecho se encuentra muy dañado y en los que se pueden ver hasta tres capas diferentes de rodadura que se han ido desintegrando. Las zonas más deterioradas son las que son utilizadas por los camiones de transporte.



El escúter del motorista (en la foto) apenas sufrió daños. XOÁN A. SOLER

# Muere un motorista de 73 años en Teo al chocar contra una furgoneta

SANTIAGO / LA VOZ

Un motorista de 73 años, M. R. M., vecino de Teo, murió ayer en un accidente ocurrido en la parroquia de Santa María de Luou, en Teo. Este es el segundo accidente de moto con fallecidos en cinco días en este municipio coruñés próximo a Santiago, ya que el pasado jueves perdieron la vida dos hombres al chocar la motocicleta en la que viajaban contra un turismo que se encontraba estacionado en el arcén en el lugar de Cabovila, en la parroquia de San Xoán de Calo.

Un conductor fue el que alertó al servicio de emergencias del 112 Galicia del accidente, ocurrido poco antes de la una de la tarde. En su llamada explicó que el motorista estaba inconsciente, después de salirse de la carretera tras colisionar con una furgoneta. El 112 alertó al 061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero el personal de urgencias sanitarias que trató de reanimar al motorista ya solo pudo confirmar su muerte. El hombre vivía en las proximidades del lugar del accidente.



Maquinaria en el carril derecho. Los conductores que circulaban ayer por la tarde por la autovía A-6 se encontraron con numerosa maquinaria trabajando en el asfaltado del carril derecho de la calzada, en sentido Madrid. Los trabajos comenzaron a la altura de Arteixo, donde finaliza la A-6, que parte de la capital de España. En varios tramos de la A-6 en la que empezaron ayer los trabajos, el Gobierno tuvo que reducir a 100 kilómetros por hora la velocidad máxima genérica de la autovía, que es 120. césar quian









# Veinte años del crimen de Burgos: investigados sin juzgar y muchas preguntas sin resolver

El triple asesinato de una familia prescribe para nuevos sospechosos

MARTA VÁZQUEZ

OURENSE / LA VOZ

«Sé que el culpable nunca va a pagar todo lo que hizo». Esta frase la escribió Rodrigo Barrio dos Ramos en mayo del 2006. Dos años antes, sus padres y su hermano habían sido brutalmente asesinados en el piso familiar de Burgos y en aquel momento el asunto era un crimen sin resolver. El superviviente, que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, hizo público entonces un comunicado en el que decía que era víctima de una injusticia y contaba lo duro que era vivir sin su familia, evidenciando además sus temores en relación con la posible resolución del caso.

Han pasado veinte años desde los asesinatos y dieciocho desde que Rodrigo escribió esas palabras. Su pronóstico va camino de cumplirse, aunque aquella observación podría ser susceptible de interpretaciones. El caso prescribió el pasado viernes. Eso sí, aunque ya no podrán presentarse cargos contra ningún nuevo sospechoso, ni siquiera aunque confesara el crimen, la investigación seguirá viva durante unos años más para las dos personas que en este tiempo han figurado como tales.

Se trata de Ángel Ruiz, un vecino del cabeza de familia que tenía malas relaciones con él, y el propio Rodrigo, que fue detenido en el 2007 por estos hechos, aunque las pruebas que en un principio había en su contra acabaron por diluirse.

Hay que remontarse al 7 de junio del 2004 para situar esta te-

rrible historia. De madrugada, alguien entró en una vivienda del quinto piso del número 14 de la calle Jesús María Ordoño, en Burgos. Sin forzar puertas ni ventanas, acabó con la vida de las tres personas que se encontraban en la vivienda. Se trataba de Salvador Barrio, de 53 años, su mujer Julia dos Ramos, de 47, y el hijo menor del matrimonio, Álvaro, que tenía 12 años. Los acuchillaron con saña. El padre, el primero en morir, tenía 50 cortes.

A la madre, Julia, la asesinaron en la cama. La degollaron y le asestaron 17 puñaladas. El último en morir fue el pequeño. Se encerró en la habitación, seguramente aterrado por los gritos, pero el asesino echó la puerta abajo, dejando una huella de la zapatilla sobre la que mucho se hablaría en los años posteriores, ya que fue el único indicio hallado en la vivienda. Tras franquear la entrada, acabó con la vida del pequeño con gran crueldad. Tenía 32 puñaladas.

Cuando se cometió el crimen, Rodrigo Barrio estudiaba interno en el colegio de los Hermanos de San Gabriel, en Aranda de Duero. Su padre lo había dejado en la parada de autobús donde debía coger el transporte a ese centro la noche del 6 de junio.

La localidad de Queirugás, en Verín, acabó siendo su refugio tras quedarse huérfano. Su madre era originaria de ese lugar y sus hermanos acogieron al menor. Se matriculó en la Universidad Laboral, en Ourense, pero tres años después ocurrió algo inesperado.

El chico, que ya había cumpli-



Los familiares de Julia dos Ramos pidiendo justicia desde Queirugás en el año 2009. PILI PROL



El coche de Rodrigo Barrio, en la comisaría de Ourense. MIGUEL VILLAR

do los 19, fue detenido por los crímenes. Los investigadores de la Policía Nacional daban por cerrado el caso tras describirlo como «uno de los mayores retos en investigación criminal» porque pensaron que tenían pruebas suficientes para incriminar al superviviente del crimen. No fue así. Rodrigo siempre negó los hechos y cinco días después de su arresto el juez de menores de Burgos lo liberó. Antes de eso, el joven participó en un registro en la vivienda de Queirugás y durante esa prueba se encontró algo que nunca ha sido aclarado. En una caja se halló un anillo que Julia solía llevar colgado al cuello y que no estaba en el lugar del crimen.

El chico nunca dio explicaciones sobre por qué tenía esa joya, algo que hizo saltar las alarmas de sus tíos maternos, que lo habían protegido hasta entonces. Tampoco aclaró los motivos por los que tenía en su poder los dos únicos juegos de llaves del coche de su padre, y a los hermanos de Julia todo aquello les pareció extraño. Se personaron en el caso como acusación particular porque lo creían culpable. Esto no ha cambiado. «Nosotros sabemos dónde está el asesino», insistía esta semana Benito Ramos, tío de Rodrigo, que cree que ya es tiempo de que tanto él como sus hermanas pasen página. «Hemos estado predicando en el desierto, pero si los investigadores no han podido hacer nada, nosotros tampoco», afirma.

La investigación contra Rodrigo se archivó porque no había

pruebas de peso. Tiempo después se hicieron cargo del asunto nuevos agentes que apostaron por darle una vuelta.

En el 2014 se dio a conocer el nombre de otro sospechoso. Se trataba de Ángel Ruiz, un vecino de La Parte de Bureba, pedanía burgalesa de la que Salvador Barrio era alcalde y donde poseía muchas tierras. Ya se había sospechado de él tras el crimen, al relacionarlo con las pintadas injuriosas que habían aparecido en la tumba de Salvador, pero diez años después Angelillo, como lo conocen en medios policiales, había sido condenado por otro hecho gravísimo. Atropelló hasta la muerte a una vecina, evidenciando un carácter violento que bien podría encajar con el de la persona que acabó con la vida de la familia Barrio.

Pero a día de hoy el caso se mantiene en una especie de coma inducido para los dos hombres que un día fueron investigados. A los agentes les queda aún tiempo para presentar alguna prueba que pueda incriminarlos, pero esto parece poco probable. El caso contra Rodrigo, que ahora reside en Burgos, prescribirá en el 2030. Con Ruiz tienen los agentes mucho más margen. Mientras, la vida sigue su curso y el asesino de los Barrio aún no ha pagado por lo que hizo.

# La Guardia Civil realiza controles preventivos de seguridad en las grandes vías de comunicación

REDACCIÓN / LA VOZ

Muchos conductores que se dirigían ayer a Galicia por la A-6 se vieron sorprendidos por un control de la Guardia Civil a la altura de Benavente. Era un dispositivo formado por numerosas patrullas que se enmarca dentro de los controles preventivos que realizan periódicamente los cuerpos de seguridad del Estado en grandes vías de comunicación. Es este el ca-

so, de la A-6, que es la principal conexión por el norte entre Madrid y Galicia por carretera.

Este tipo de dispositivos policiales de seguridad ciudadana son frecuentes en zonas próximas a peajes y áreas de servicio de las autovías y autopistas. Tienen como objetivo el control de vehículos sospechosos y se centran en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.

# Encuentran el cadáver de un hombre al extinguir un incendio en A Estrada

D. COFÁN LALÍN / LA VOZ

Miembros de la brigada del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais encontraron ayer a mediodía el cadáver calcinado de un hombre en una finca de la parroquia estradense de Santa Cristina de Vea. El hallazgo tuvo lugar durante los trabajos de extinción de un incendio iniciado en dicha parcela. Los bomberos consiguieron controlar el fuego, que afectó a una superficie de 0,1 hectáreas, cerca de las tres de la tarde.

Agentes de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) se encargaron de la inspección ocular para determinar las causas del fuego y su evolución. La principal hipotésis que sopesan es la de una muerte accidental a causa de una quema descontrolada. Vecinos que dieron la voz de alarma manifestaron que había mucho humo en el lugar. A esa hora soplaba bastante viento en la zona.

Los investigadores están pendientes del estudio de las huellas dactilares para determinar con exactitud la identidad del fallecido. No obstante, todo apunta a que se trata del propietario de la finca donde se produjo el incendio, un varón de 75 años y vecino de A Estrada cuyo coche fue hallado en las inmediaciones de la parcela.

# Archivada la causa contra el conductor del autobús que cayó al Lérez en Nochebuena del 2022

El juzgado dicta el sobreseimiento del procedimiento contra el chófer del accidente en el que murieron siete personas

PONTEVEDRA / LA VOZ

El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra ha dictado auto de sobreseimiento de la causa contra el chófer del autobús que en la Nochebuena del año 2022 se precipitó al río Lérez en Cerdedo-Cotobade y ocasionó la muerte de siete pasajeros. La causa abierta contra el conductor queda sobreseída al entender el juzgado que no hubo imprudencia «grave» ni «menos grave» por parte de quien pilotaba el autobús, según apuntaron fuentes judiciales. Las partes deberán ir a un procedimiento civil si lo consideran oportuno.

La decisión del Juzgado de Instrucción número l de Pontevedra se adopta tras tomar en consideración los testimonios del chófer y de una pasajera. Ambos fueron los únicos supervivientes del siniestro. Asimismo, los informes presentados por las partes también han sido valorados.

El autobús se salió de la vía y se precipitó por el puente que cruza el río Lérez a la altura de Pedre, en el municipio de Cerdedo-Cotobade. El conductor declaró que el vehículo sufrió un deslizamiento sobre la calza-



El bus accidentado, antes de ser retirado del río Lérez. ADRIÁN BAÚLDE

da como consecuencia de un fenómeno de acuaplanin, pero que este no se debió a una velocidad excesiva, toda vez que, según su testimonio, circulaba por debajo del límite permitido.

En su declaración ante la jueza, el chófer había asegurado que iba diez kilómetros por debajo del máximo establecido en el tramo y que el vehículo hizo acuaplanin. La única superviviente del accidente corroboró este relato y achacó el accidente al mal tiempo reinante aquella noche. Un informe pericial de la Guardia Civil, no obstante, concluyó que el autobús circulaba a una velocidad superior a la permitida en el tramo del siniestro. Por su parte, la defensa del conductor presentó informes periciales en contra de estas apreciaciones.

El abogado del conductor aportó documentación a los peritos corroborando sus argumentos, y apeló a diversas manifestaciones de asociaciones y usuarios por el mal estado del tramo en el que el autobús se salió de la vía. Una vez analizados todos los testimonios, el titular del juzgado dicta el archivo de la causa, que puede ser recurrido.

# El conselleiro de Sanidade dice que los residentes de cuarto pueden atender pacientes sin supervisión

Á. PANIAGUA VIGO / LA VOZ

El conselleiro de Sanidade defiende que los médicos residentes de cuarto año pueden trabajar de manera autónoma. «La supervisión no es necesaria», dijo ayer Antonio Gómez Caamaño a La Voz, durante su primera visita a un centro de salud de Galicia, en este caso, el de Salvaterra de Miño. El conselleiro indicó que el programa formativo de los residentes de familia de cuarto año contempla específicamente que cada vez vayan adquiriendo mayor autonomía hasta ser completamente independientes.

Uno de los planes de Sanidade para este verano consiste en ofrecer a los 127 residentes de cuarto año de la especialidad de familia y a los 26 de pediatría que atiendan pacientes en los centros de salud y hospitales, «bajo supervisión». Esa supervisión será de baja intensidad. Según explicó Caamaño, consistirá en que el médico atenderá al paciente él solo, y, en caso de que tenga alguna duda, le preguntará a un compañero. El paciente no tiene por qué saber si le está atendiendo un médico que está terminando su residencia o bien un adjunto.

Ayer, el Ministerio de Sanidad envió una carta a las comunidades autónomas para aclarar cómo debe ser la supervisión. El ministerio recuerda que los residentes deben ser capaces de «hacerse cargo de forma autónoma y completa de una consulta de medicina de familia sin la presencia del tutor». Añade: «Se recomienda que la actividad asistencial autónoma se realice de forma progresiva, de tal manera que, al finalizar el cuarto año, abarque un período no inferior a dos meses». La Xunta entiende que el Gobierno central no solo avala su plan, sino que incluso lo recomienda.

Los residentes de cuarto tienen el grado en Medicina, han hecho el examen de mir y llevan cuatro años formándose para convertirse en especialistas. Esta formación siempre concluye en mayo, pero en el año 2020 la pandemia hizo que los nuevos residentes no se incorporasen en mayo, sino en septiembre; por eso ahora todavía no han terminado los últimos meses que les faltan para convertirse en especialistas.

De momento, el Servizo Galego de Saúde no sabe con cuántos cuenta. El conselleiro ha dicho que su departamento está hablando con ellos para saber cuántos están disponibles para ocupar estas plazas, cobrando hasta 2.000 euros extras al mes. Sanidade confía en tener una estimación ya esta semana.

Por su parte, el PSdeG tildó ayer de «irresponsable e perigoso» que la Xunta use a mires para cubrir vacantes en primaria.

# Más de la mitad de los alumnos gallegos de 5.º y 6.º de primaria, de entre 10 y 12 años, tienen móvil propio

REDACCIÓN / LA VOZ

En Galicia, el 53,5 % del alumnado de 5.º y 6.º de primaria (de entre 10 y 12 años mayoritariamente) tienen móvil propio. La cifre sube al 90,6 % en ESO (entre los 12 y los 16 años), y alcanza el 92,5 % en la educación posobligatoria (bachillerato). Así lo indica la IV Enquisa de Convivencia Escolar realizada por la Consellería de Educación en los centros gallegos, que por primera vez incorpora preguntas sobre hábitos sociales relacionados con el uso de las nuevas tecnologías.

El estudio se realizó en el año 2023 y contestaron más de 172.000 miembros de la comunidad educativa, entre alumnado (más de 116.000), profesorado, personal de administración y servicios, y familias. Los resultados completos fueron presentados ayer ante el Consello Galego para a Convivencia Escolar por el conselleiro Román Rodríguez. Destacó, por ejemplo, que

la percepción de la convivencia ha ido mejorando encuesta tras encuesta, desde el 2015 hasta la más reciente. Y que el 90 % de los consultados consideraron que no hay problemas de convivencia en los centros escolares, más allá de casos puntuales.

En cuanto a los principales conflictos de convivencia en las aulas, el alumnado de enseñanzas obligatorias apunta a cuestiones como no dejar dar clase o agredir verbalmente, mientras que entre el de posobligatorias destacan llegar tarde a clase o faltar sin causa justificada. En ambos casos, el ciberacoso figura entre los conflictos que destacan menos de un 10 % de los encuestados. Y, mientras que los primeros identifican el recreo como el lugar más conflictivo, los más mayores citan los alrededores del centro.

La encuesta también analiza la satisfacción con el centro educativo al que se pertenece. El personal no docente es el más satisfecho (así se declara el 91,7 % de los encuestados). El 89,8 % del profesorado también tiene un alto nivel de satisfacción, y lo mismo sucede con casi el 88 % de las familias. Entre el alumnado, los más satisfechos son los de los últimos cursos de primaria (el 90,7 %), y los menos, los de ESO, donde uno de cada cuatro dice no estar a gusto con su centro (los satisfechos son el 72,6 %). En bachillerato expresan su satisfacción el 77 % de los estudiantes.

Además, el 72,95 % de los alumnos manifiestan no haber padecido conductas negativas, como faltas de respeto o agresiones. Con todo, un 9 % dijeron que alguna vez se habían reído de ellos, un 8,1 sufrieron insultos, un 7,8 vieron cómo se difundían rumores, e incluso un 3 % padecieron amenazas, y casi un 4, golpes.

Por otro lado, el 85,9 % del estudiantado asegura no haber tenido conductas negativas. Sin embargo, un 6,8 reconoció haber insultado a compañeros, un 5,2 haberse reído de alguien, e incluso un 3,8 haber golpeado a otro alumno. Solo el 1,93 % admitió haber difundido rumores.

# Agresiones en la red

Entre las novedades de esta cuarta encuesta figura la consulta sobre si el alumnado había recibido alguna vez amenazas, insultos u otras agresiones a través de internet (por móvil, ordenador u otros dispositivos). En 5.º y 6.º, casi el 82 % de los estudiantes dijeron que nunca les había sucedido, y otro 9 reconocieron que casi nunca, frente al 1,6 que dijeron haberlo sufrido muchas veces. Entre el alumnado de ESO, quienes nunca se han sentido agredidos representan el 67,9 %, frente a un 4,6 que lo vivieron muchas veces. Y entre el estudiantado de bachillerato, el 65,8 % dijo no haber sufrido conductas contrarias a la convivencia en internet, y un 4,3 las vivió muchas veces.

# Uso mayoritario de las redes sociales y menos videojuegos según sube la edad

También se indagó sobre el uso de las redes sociales. Las utiliza el 72,6 % del estudiantado de 5.º de primaria a 4.º de ESO, siendo TikTok e Instagram las más populares, y el 83 % del de bachillerato, con YouTube, Pinterest y Twitter a la cabeza. En cuanto a los videojuegos, son una opción de entretenimiento para el 80,8 % de los chavales del último ciclo de primaria, para el 67,9 % de los de secundaria, y para el 56,8 % de los de bachillerato.

En cuanto a la pornografía, un 64,1 % del alumnado de enseñanzas obligatorias dice no haber accedido nunca a este tipo de contenidos; un 9,8, casi nunca; el 10,5 accedió alguna vez; y casi un 11, muchas veces. Entre el alumnado de bachiller, el 45,3 % no visitó nunca contenido pornográfico; el 14 % no accedió casi nunca; el 19,3 % lo hizo alguna vez; y el 14,4 % consume estos contenidos muchas veces.

www.lavozdegalicia.es

# La Voz de Galicia

FUNDADO EN 1882 POR JUAN FERNÁNDEZ LATORRE

### PRESIDENTE

Santiago Rey Fernández-Latorre

### DIRECTOR GENERAL

Lois Blanco Penas

### DIRECTOR

Xosé Luís Vilela Conde

### SECRETARIO GENERAL

Manuel Areán Lalín

### **DIRECTOR DE ESTRATEGIA DIGITAL**

Tomás García Morán

### SUBDIRECTORES

César Casal González (Información) María del Carmen González Castro (Web) Fernando Hidalgo Urízar (Edición)

**JEFES DE ÁREA** Mesa Central Laureano López Fernández

# Cierre Jesús Flores Lojo

Deportes Paulo Alonso Lois

### Desarrollo de audiencias Ana Moreiras Lorenzo

Edición Antón Fernández Pernas Economía Mercedes Mora Castaño

# Edición gráfica Vítor Mejuto Seoane

España e Internacional Francisco Espiñeira Fandiño

### Galicia Rubén Santamarta Vicente Opinión y Organización

Sofía Vázquez García

### Sociedad, Cultura y Alta Definición Mariluz Ferreiro Suárez

Suplementos Sandra Faginas Souto

# Ediciones Sur Diego Pérez Fernández

### GERENTE

Santiago Pérez Otero **Directora Comercial** Natividad del Valle García Director Económico y Financiero Roberto Diz Infante Director de Márketing y Ventas

Rafael Sanguino Martínez Director de Publicidad Digital Manuel Moreno Berguer Director de Recursos Humanos

Francisco Carabel di Paola Director de Sistemas Miguel Silva Gayoso

# REDACCIONES LOCALES Y DELEGADOS

A Coruña Alfonso Andrade Lago Rda. de Outeiro, 1 - 981 180 043 Carballo Xosé Ameixeiras Lavandeira Gran Vía, 84 - 981704220 Ferrol Andrés Vellón Graña C/ Manuel de Cal. 4 - 981 369 050 Ribeira Ramón Ares Noal Pza. Centenario, 2 - 981 835 009 Santiago Ignacio Carballo González C/ Salgueiriños, 44 - 981 559 100 Lugo Miguel A. Cabana Aguiar Rda. Mercedes, 31 - 982 280 710 Monforte C/ Cardenal, 1 - 982416014 Viveiro Miguel Sande Corral C/ Navia Castrillón, 19 - 982570630 Ourense Ruth Nóvoa de Manuel C/ Valle Inclán, 9 - 988366400 Lalín Francisco Javier Benito Prieto C/ Wenceslao Calvo, 5 - 986787131 Pontevedra Christian Casares Berg C/ Rosalía Castro, 30 - 986866500 Vilagarcía Serxio González Souto C/ Ramón y Cajal, 13 - 986 565 330 Vigo Diego Pérez Fernández Avda. García Barbón, 104 - 986268600

Edita LA VOZ DE GALICIA, S.A. Depósito Legal C-1821-1996 C.I.F. A-15000649 Imprime Galicia Editorial, S.L. Gerente José Ángel Cabezón Rico Redacción, Administración e Impresión Av. da Prensa, parcelas 84 y 85. Polígono Industrial de Sabón. 15143 Arteixo (A Coruña) Teléfono 981 180 180 Correo electrónico redac@lavoz.es Atención al suscriptor 900 154 218



# Difusión controlada por OJD

LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida, comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema. Entidad autorizada para gestionar los derechos de resúmenes de prensa: CEDRO.



### La Vos de Galicia cuida el medio ambiente

### **PINTO & CHINTO**

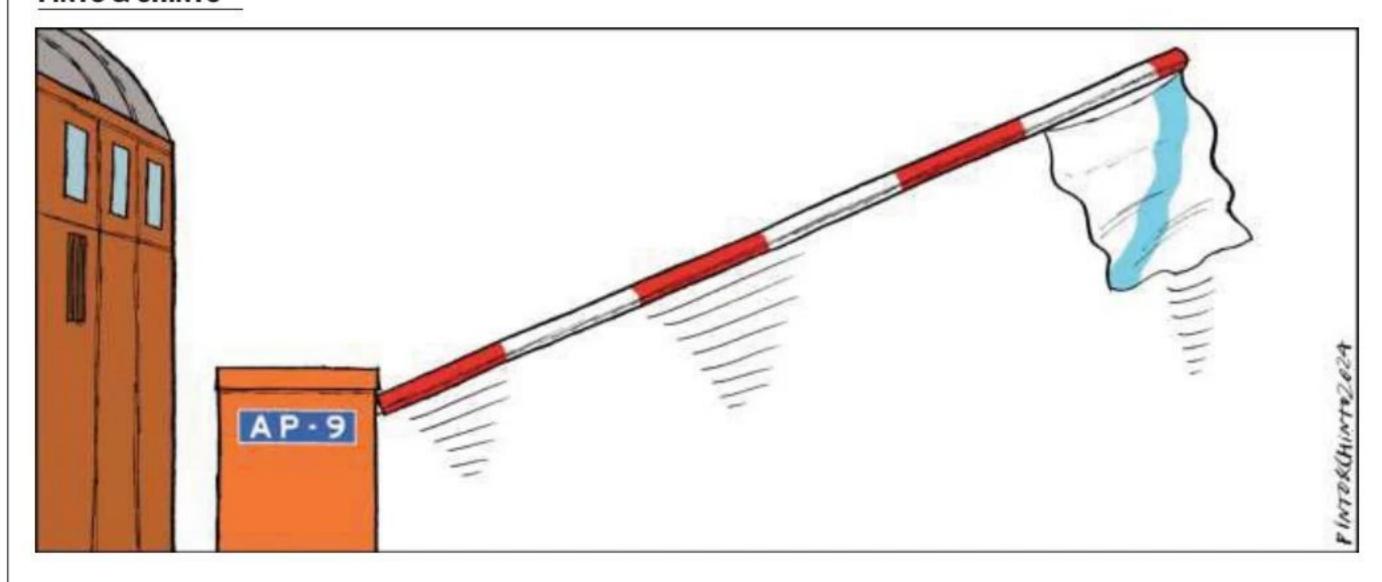

# Mal día para dejar de fumar, presidente

EL OJO PÚBLICO

# **ROBERTO L. BLANCO VALDÉS**

a porfía respecto a cómo le ha ido en europeas al PP y al PSOE es sencillamente estúpida. Hagan cuentas y lo confirmarán: el PP ha obtenido más escaños y más votos que el PSOE y los populares han mejorado respecto de las europeas del 2019 (muchísimo) y frente a las generales del 2023, mientras que los del puño y la rosa han descendido en los dos casos. Eso explica, claro, las sonrisas forzadas en la última ejecutiva de Sánchez, su desaparición durante la noche electoral (cuando las cosas van mal nunca da la cara) y el triste consuelo del perdedor: «Hemos resistido». Antes de los comicios, el líder socialista clamaba tener «unas ganas de darme el gustazo de ganar a Feijoo y Abascal». Pues sigue con las ganas, visto lo visto.

Y lo visto es más negro aún si se constata que los resultados del PSOE no han sido peores porque ha logrado entrar a saco en el electorado de Sumar, lo que deja el bloque gubernamental hecho unos zorros: ha pasado, respecto de las europeas del 2019, del 43 % de los votos (PSOE+Podemos) al 37,9 % (PSOE+Sumar+Podemos). Sí, cierto, no es un abismo, pero resulta fatal para quien, como Sánchez, gobierna por los pelos pese a haber perdido las elecciones, apelotonando todo lo que, a cualquier precio, ha podido rebañar. La dimisión de Díaz como líder de Sumar, tras varias derrotas sucesivas y el lío interno en su coalición presagian malos tiempos. Muy malos tiempos.

Por si todo ello no fuese ya nefasto para una mayoría prendida con alfileres, que puede derrumbarse a la menor, lo acaecido el lunes en Cataluña deja en fuera de juego a un Sánchez que no pudo elegir peor día para proclamar que queda Gobierno para rato. Junts, ERC y la CUP se han aliado para elegir a un separatista presidente del Parlamento catalán. Lo mismo -por cierto- que hizo Sánchez en su día para quedarse con la presidencia del Congreso. Pero no solo eso: desobedeciendo flagrantemente la doctrina del Tribunal Constitucional, se permitió votar a los huidos de la justicia y se rodeó toda la sesión del mismo tufo golpista que estuvo en la base del procés: la mesa de la cámara se autotituló «de la libertad y contra la represión». Un auténtico dislate.

Sí, un dislate y una farsa formidable. Porque ayer, justo al día siguiente de tan bochornoso espectáculo de desafío a la legalidad constitucional, se publicaba en el BOE la ley de amnistía. Tras las elecciones, no fuera a ser. La amnistía, supuestamente, de la concordia y del encuentro. ¿Qué encuentro, señor presidente? ¿Qué concordia? ¿La que vimos el lunes en el Parlamento catalán, donde se llamó de nuevo a la subversión del orden constitucional? Que el PSOE haya cambiado siete votos para la investidura de Pedro Sánchez por una ley tan vergonzosa, tan injusta, constituye un ejercicio sin límites de irresponsabilidad. Pero que, sabiendo, como sabe todo el mundo, por qué se aprueba la impunidad de quienes organizaron un golpe contra el Estado constitucional, sigan el Gobierno y el PSOE con el cuento de la concordia supone una tomadura de pelo insoportable. Inaceptable.

# Amnistía y división, la herencia de Sánchez

**EL QUID** 

# JAVIER ARMESTO

edro Sánchez es una especie de rey Midas al revés: en vez de convertirlo en oro, arruina todo lo que toca. Flirteó con Albert Rivera, que se quedó compuesto y sin partido; se acostó con Pablo Iglesias y el coletas ha tenido que raparse y meterse a tabernero; a Yolanda Díaz le puso un piso —perdón, un despacho— en Trabajo y acaba de dimitir como líder de Sumar, aunque mantiene la okupación del ministerio; el PNV le dio su apoyo en la moción de censura y casi sufre el sorpasso en el País Vasco. Con Sánchez, los únicos que prosperan son Bildu y Vox, los dos extremos ultras de la política española. Hasta sus socios catalanes han salido escaldados en las recientes elecciones del 12-M y le plantean el enésimo chantaje para que les deje gobernar. No les llega con la ley de amnistía.

Duele decirlo, pero Midas-Sánchez tenía razón: con sus cesiones, el independentismo ha perdido un 17,6 % de representación en el Parlament desde el 2021, el menor número de escaños desde 1980; y la mitad de los votos -casi un millón entre Junts y ERC— en los últimos comicios europeos. Que se te arrime el líder del PSOE es peor que derramar el salero mientras brindas con agua y se te cruza un gato negro.

Entonces, ¿el fin justifica los medios? He aquí la cuestión. Una gran parte del electorado da por bueno el precio pagado para supuestamente apaciguar al separatismo (en realidad, la tarifa abonada es por los siete votos que permitieron investir a Sánchez tras perder las elecciones y quedarse a 54 escaños de la mayoría absoluta). Traspaso de los trenes de cercanías, cesión de la gestión del ingreso mínimo vital, prioridad para el catalán en la UE mientras se mantiene la vergonzosa ley del 25 % del castellano en las aulas (y ni siquiera se cumple ese porcentaje), «mesas de diálogo» entre el Estado y el Gobierno autonómico como si fuera una relación entre iguales, negociación con un «verificador» salvadoreño experto en mediar con la guerrilla, inversiones millonarias —una fábrica de chips en Cerdanyola del Vallès y vía libre al gigante automovilístico chino Chery en la antigua planta de Nissan en Barcelona-, condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña, incentivos para el regreso forzoso de las empresas que se fueron de la región...

Pero, sobre todo, la impunidad policial y judicial que supone la entrada en vigor de una ley de amnistía cocinada a fuego lento con un puñado de ingredientes de dudosa constitucionalidad: indultos a los encausados del procés, reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por el de malversación, supresión del artículo de la ley de enjuiciamiento civil que regula la cuestión prejudicial europea, chup-chup-chup.

Aunque Cataluña renunciara definitivamente a la secesión (ni en sueños lo hará: tras lo conseguido irá a por más), la sensación que deja es que ese territorio está por encima de los demás, que puede sustraerse a las normas comunes que rigen para todos. En vez de caminar hacia una España de iguales, se fomenta la insolidaridad, la división y, como consecuencia, el enfrentamiento. Ese será el legado de Pedro Sánchez: un país polarizado y en el que ha resucitado el guerracivilismo en plena cuenta atrás hacia el 2036.

# Yolanda no se va, la echan

**EL REINO DE LA LLUVIA** 

### **ERNESTO S. POMBO**

as del domingo no eran unas elecciones propicias para las fuerzas de izquierda. Y mucho menos para las de la izquierda de la izquierda. En ningún país europeo. Y lo fueron menos para Sumar, que logró 811.545 votos, unos 11.000 más que el invento ese del propagador de bulos. El descalabro ha hecho que su creadora y lideresa, Yolanda Díaz, decidiera abandonar todos los cargos en la formación.

Su presencia en el Gobierno y su actividad inusitada, con numerosos acuerdos en materia laboral, la mayoría con avances significativos para los trabajadores, no han tenido peso en las urnas. Menos en una consulta como la del domingo, que fue planteada por unos y otros como un plebiscito sobre el derribo del presidente de Gobierno. Sumar ni estuvo presente, ni tuvo cabida en esos comicios.

Pero Yolanda no abandona solo por los resultados electorales. A Yolanda le imponen la salida sus propios compañeros de coalición. Los pesos pesados de sus aliados, que vienen quejándose de sus decisiones y que no tardaron en exigir responsabilidades y reflexiones profundas. Porque, pese a no ser unos comicios propicios para la izquierda, el descalabro de Sumar se veía venir. Hace tiempo que transita por un sendero de conflictos, desencuentros, enfrentamientos públicos y rupturas. Los debates de ideas dieron paso a continuas y fuertes tensiones por la mano de hierro no es una derrota».

con la que dirigió la formación. Aunque hay que reconocer la dificultad de gestionar los intereses de quince partidos.

Se negó la lideresa en su momento a definir a Sumar como un partido político porque aspiraba a ser la «casa común» de la izquierda. Y ese ha sido su principal problema. No tiene buena mano Yolanda para liderar las casas comunes. Nunca la tuvo. Atrás deja ya su quinto proyecto. Todos acabaron en fracaso.

Porque no puede haber una «casa común» con una cohesión ficticia y mal avenida y con una lideresa que lo decide todo. Las relaciones con los partidos que la componen nunca fueron fáciles. Fueron tan difíciles como lo son con la propia Yolanda, a decir de quienes siguen a su lado. La deriva comenzó con la histórica y traumática ruptura con Podemos y acabó con la imposición de candidatos para las europeas. Y, entre ambas, las relaciones del día a día, en las que lo personal primó, a decir de muchos dirigentes, sobre lo ideológico.

Yolanda Díaz está dilapidando el patrimonio que la llevó, hace menos de un año, a ser la política mejor valorada, con tres puntos de diferencia sobre Pedro Sánchez. Y a ser vista como la primera mujer presidenta del Gobierno. Pasó de la gloria a verse obligada a apearse de la dirección de esa «casa común» que quiso levantar y que se derrumbó en catorce meses. El desgaste de los errores continuos acabó por pasar factura hasta la renuncia. Y ese repliegue es un fracaso. De ella, de Sumar y de la izquierda. Por mucho que Miguel de Cervantes dijera aquello de que «una retirada

# Mejora de la atención primaria

AL DÍA

**JOSÉ MANUEL BREA FEIJOO** Médico de atención primaria

a atención primaria está sufriendo un grave deterioro y para arreglar este problema no es suficiente con decisiones aisladas o simplistas, ni con poner parches temporales. Se aboga por la necesidad de más personal, pero, aun con la preocupación de que el número de recursos humanos disminuya, creo que el foco debería ponerse en los aspectos organizativo y funcional, en mejorar la organización asistencial y delimitar las funciones de cada profesional. Médicos de familia y enfermeras deben asumir funciones sanitarias, no burocráticas, que sustraen muchísimo tiempo de la atención a los pacientes.

Por otra parte, además de tener habitualmente una agenda de atención ordinaria repleta, los médicos de familia tienen que atender todas las citas imprevistas -que han ido aumentando en los últimos años-, sean urgencias o consultas forzadas sin justificación, lo cual parece un despropósito. Es aquí donde se corre el riesgo de cometer errores y, en consecuencia, se compro-rales, no coyunturales.

mete la seguridad del paciente. En definitiva, la sobrecarga asistencial y la burocracia acaban desbordándolos y, a la larga, quemándolos. La profesión médica tiene una prevalencia de burnout abrumadora.

Hoy se asume que hay una falta de recursos humanos en atención primaria. Los profesionales se van retirando y las plazas quedan sin cubrir; en los centros de salud, todos los pacientes que pertenecían a cupos de plazas que quedan vacantes se asignan al resto de facultativos, sobrecargándolos aún más. Con todo, vemos las principales debilidades de nuestro sistema en la deficiente organización y en el uso inadecuado de los servicios sanitarios.

Se precisan soluciones inteligentes y globales centradas en mejorar la organización sanitaria, acaso en una reorganización asistencial (de la asistencia ordinaria y urgente), para mejorar a su vez las condiciones de los profesionales de la salud y, por encima de todo, la atención a los pacientes. El cambio organizativo, la desburocratización y la delimitación de funciones me parecen claves. En conclusión, nuestra atención primaria precisa reformas estructu-



# A folla de ruta da ultradereita

A CANCIÓN DO NÁUFRAGO

FRANCISCO CASTRO

o día seguinte de ser condenado Trump como culpable de 34 cargos gravísimos, os seus seareiros doaran xa 50 millóns de dólares para «apoialo» na súa carreira electoral. Lanzáronse á rúa a berrar a súa inocencia e a proclamar con fe case de talibáns que o Estado é fascista por condenar a unha persoa sen mácula, un santo total. É dicir, malia quedar acreditado que sobornou e falsificou documentos, xente normal, persoas anónimas, meten a man no peto e danlle a un xa multimillonario un lote inmenso de cartos para que siga adiante e consiga o poder que perdeu hai catro anos. Saben que é un racista, que odia ás mulleres, aos inmigrantes e, probablemente, á propia democracia (lembren o asalto ao Capitolio por el instigado); e, por suposto, como bo ultradereitista, que odia a toda esa xente que lle dá os cartos para que poida ser presidente.

Habería que preguntarse que hai na cabeza de toda esa xente e dos millóns de votantes que apoian á ultradereita en España e en Europa en xeral. O caladoiro esencial de votos desta clase de partidos non son as elites económicas, que serán as grandes beneficiadas se gobernan ou condicionan gobernos, senón a xente humilde que, paradoxalmente, van ser os grandes prexudicados desas políticas. Porque os programas electorais de partidos como Vox están pensados para afundir á xente. Literalmente.

Nun rápido repaso atopamos que no seu programa están perlas coma estas: acabar con leis como as que protexen ás mulleres da violencia; derrogar a lei do aborto para obrigar a parir queiras ou non; eliminar a lei trans que permite normalizar o que debe ser normal para volver a patoloxizar como enfermidade esta cuestión; frear todas as normativas que queren acabar co cambio climático que nos pode levar por diante como especie; suprimir a lei de eutanasia e que un non poida optar por unha morte digna; por suposto, eliminación xa da lei de memoria democrática, porque para eles Franco foi unha especie de santo; e, finalmente, tirar abaixo unha lei do mercado laboral que protexe obxectivamente a eses milleiros e millóns de persoas que, sen esa protección, volverán a unha especie de precariedade, porque xa se sabe que para estes o mercado é máis importante que a xente.

Máis ou menos esta é a folla de ruta en toda Europa, como nos Estados Unidos: acabar con todos eses avances e retroceder en progreso, igualdade, ecoloxía e pacifismo. Valores bos e que son coherentes cos dereitos humanos máis básicos. Valores que garanten a liberdade.

Mais, polo que sexa, a xente prefire a escravitude, a desigualdade e volver ao pasado.

Hai que reflexionar sobre isto. Porque se nos vai a vida nesta clase de cousas.

en Gaza, miro cara ao ceo, o son

# Desbandada xeral

**PÁXINAS SOLTAS** 

# **MARINA MAYORAL**

sábado 8 de xuño saín da miña casa ás dúas da tarde para dar un paseo e pasar pola farmacia para comprar un medicamento. Unha placa metálica cubría a porta. E tamén as do garaxe da esquina, a tenda dos chineses, e a mercería... Non había nenos no xardín, nin taxis na parada, nin coches circulando. Sentín como o protagonista de Son lenda: a única sobrevivente dun mundo baleiro e silencioso. Pero, de súpeto, oio o son de rodas de maletas sobre o asfalto: unha multitude avanza camiño da estación de tren. Vostedes pensarán: saída de vacacións, pero aquela xente avanzaba seria, apresurada, angustiada, arrastrando cada un a súa maleta: era un éxodo, fuxían de algo ou buscaban un refuxio... Estou

das hélices dun helicóptero aumenta o meu temor a un bombardeo inminente. Desvarías, dígome a min mesma, estás en Madrid, non hai guerra aquí... Pero sigo tendo sensación de perigo, quizá pasou algo que ignoro e hai que saír correndo a buscar un refuxio. E chega un recordo de infancia, alguén berra: «Estalou o polvorín!»... E unha nube de po negro chega ata a casa onde os meus pais abrázanme... Fago un esforzo e volvo a Madrid, síntome na terraza case deserta dun bar e pido unha cervexa ao camareiro. Cun xesto sinálolle á xente que pasa con maletas: onde irán? O camareiro nin os mira: «Van bañarse e a fartarse de paella na costa, ou a unha casa que teñen por aí no campo. E o luns todos aquí tan contentos». Xa saben, cóntoo por se fose útil a alguén, polo menos para satisfacer a súa curiosidade.

**CARTAS AL DIRECTOR** 

# Reitor, actúe

Estimado reitor Antonio López, o que acontece nestes días na sede da súa universidade compostelá xa supera os seus muros. Co argumento dunha causa xusta, quizais unha causa das máis xustas, a da defensa da vida, neste caso, da xente de Palestina, un grupo de violentos, ocupantes pola forza, decidiron axudar a esta nobre idea tomando pola man os espazos de todas e todos. Agora, despois de todas as concesións, xa tomaron o seu despacho, o reitorado. O edificio da praza do Obradoiro non é máis digno cando se rompe unha ventá, tampouco cando se impide a reunión do equipo de Goberno. Que pensariamos, señor reitor, se se tratara do goberno dun país? Que pensariamos se o señor Rueda ou o señor Sánchez non puideran acceder ao seu traballo porque un grupo, malia empregar de argumento unha causa xusta, decidise okupar as sedes da democracia? A universidade é un pequeno país no que se traballa coa palabra e non coa forza, por iso está sendo okupada. Non é un banco. Non é unha comisaría nin tampouco é a delegación do Goberno. Coa súa pasividade, coa súa falta de firmeza, coa súa debilidade fronte aos violentos, non só pon de xeonllos a propiedade da súa universidade, ponnos de xeonllos a todas e todos diante de aqueles que toman a forza pola man para facer cumprir a súa lei. MORGANA SUÁREZ.

# Más de un año de espera por dos tacs

Transcurrido un tiempo muy considerable, más de un año, acudo al médico de familia con objeto de informarme qué estaba pasando con los dos tacs pendientes solicitados por las doctoras de Cirugía Vascular y Digestivo. El médico me indicó que hiciera una reclamación y subiera al CHUF (citas) con el objeto de que me informaran: efectivamente, me confirman que están pendientes de fecha.

Me siento muy preocupado por la situación, ya que estas dolencias pueden afectar y agravar mi salud. Es lamentable e inadmisible que la contestación que me da el departamento del CHUF es la carencia de personal, ya que, de 19 especialistas en radiología, ocho no están prestando el servicio; por tanto, están atendiendo las dolencias más graves y urgentes, como si ellos conocieran el estado actual de las mías.

Considero que en un año hubo tiempo para programar la fecha de la cita y realizar los tacs. Como ciudadano, me siento totalmente discriminado y sin que me den explicaciones del porqué suceden estos hechos, FRANCISCO QUINTÁS MILÁN.

# BNG: y no pasa nada

Oficialmente, el Bloque Nacionalista Galego se presentaba a las elecciones europeas dentro de la coalición Ahora Repúblicas. Pero no ha sido tan así. Lo ha hecho con lista propia y siglas del BNG. Al menos, en el paquete de papeletas dispuestas en colegios electorales figuraba una lista con catorce nombres propios. Por otra parte, descubre ahora que Ana Miranda solo poseerá el escaño el 60 % de la legislatura. Si todo no es un timo, se le acerca. TOMÁS FERNÁNDEZ MAR-TÍN. A CORUÑA.



DIRECCIÓN DE CORREO. Avenida da Prensa, 84 y 85. Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña)



WEB. www.lavozdegalicia.es

Las cartas no deben exceder de 20 líneas y se identificarán con el nombre, domicilio, DNI y teléfono del autor. La Voz de Galicia se reserva el derecho de extractar los textos. No se informará sobre las cartas recibidas

# Hacia la primera generación libre de tabaco: reeducando a los jóvenes

**FIRMA INVITADA** 

# GERMÁN RODRÍGUEZ-SAÁ LÓPEZ

Presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense

entro de la línea estratégica que plantea el título de este artículo, estamos centrados en mantener el hilo conductor que se ha determinado en la Asociación contra el Cáncer a nivel nacional, donde una de las líneas principales es alcanzar la primera generación libre de tabaco en el año 2030. Nosotros y las instituciones, comprometidas con nuestro papel en el futuro, nos unimos con un propósito firme y decidido: erradicar el tabaquismo de nuestras vidas y de nuestra sociedad.

Estamos comprometidos a desafiar el estado actual que ha permitido que el tabaco y los nuevos dispositivos de consumo se enraícen en nuestra cultura. Nuestra finalidad es una sociedad libre de la adicción y los daños del tabaco.

Estamos peleando de manera frontal a través de Espacios Libres de Humo en los diversos municipios, cuya misión es construir un espacio de encuentro que fomente la adhesión a la actividad para aumentar el bienestar, mejorar la

calidad de vida de las personas y promover la creación de ambientes libres de la exposición al humo nocivo del tabaco tradicional y electrónico, que proteja sobre todo a la población juvenil.

Con ello, estamos iniciando un modelo educativo diferente en estos municipios, llevando a cabo charlas de prevención e información para reeducar a los jóvenes. Nuestro objetivo es desnormalizar el hábito de fumar en espacios convivenciales públicos, reforzando el papel modélico positivo de los adultos en relación con el consumo de tabaco. Además, buscamos incentivar el abandono del hábito tabaquero y brindar apoyo durante todo el proceso.

Continuamos comprometidos con nuestra política de prevención en estrecha colaboración con los distintos ayuntamientos para asegurar que los espacios elegidos por los ciudadanos estén libres de humo en los municipios. De este modo, se convierten en escaparates des-

de los cuáles promocionar diferentes acciones informativas para favorecer la prevención. ILUSTRACIÓN MARÍA PEDREDA

# El PSOE espera que la dimisión de Díaz no desestabilice al Gobierno de coalición

La vicepresidenta aclara que sigue coordinando Sumar: «No me voy, me quedo»

### **GONZALO BAREÑO**

MADRID / LA VOZ

El Gobierno confía en que la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora de Sumar no afecte a la estabilidad del Ejecutivo. La renuncia de la vicepresidenta segunda, que seguirá ocupando el cargo en el Gobierno, ha encendido las alarmas en el sector socialista del Ejecutivo ante la posibilidad de que un nuevo liderazgo en Sumar ponga en peligro el acuerdo de Gobierno. De momento, tanto desde Sumar como desde el PSOE aseguran que Díaz seguirá siendo la interlocutora del espacio político de Sumar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La propia Díaz aclaró ayer que seguirá siendo la líder de Sumar y se mantendrá al frente de la coordinación de sus cinco ministerios y del grupo parlamentario. «No me voy, me quedo dentro de Sumar y ahora va a haber un debate tranquilo que arranca el jueves. A esas gentes, decirles que además hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales», afirmó.

Su movimiento, sin embargo, ha provocado la enésima reconstrucción de la izquierda, con todas las organizaciones que componen el espacio político tomando posiciones para un proceso que vuelve a avecinarse tortuoso. El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, por su parte, defiende que se abra ahora un proceso de diálogo «lento y sosegado» para el partido gracias, sobre todo, a la ausencia de procesos electorales en el horizonte.

Mañana, el grupo coordinador de Sumar, formado por 80 miembros, elegirá al sustituto de Díaz.



El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. J. HELLÍN E.P.

El propio Errejón se autodescartó al considerar que su puesto actual es el destino que le corresponde.

# «Vamos a seguir gobernando»

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, que ayer compareció en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, recordó que, pese a haber abandonado su cargo orgánico en la formación, Díaz sigue siendo la líder del Grupo Parlamentario de Sumar. Urtasun descartó que se pueda producir una desestabilización en la coalición.

«Nosotros vamos a seguir gobernando y tenemos un acuerdo de coalición para seguir mejorando la vida de la gente. Y eso incluye, evidentemente, una acción desde el Congreso de máximo apoyo a las iniciativas que realiza el Gobierno», explicó.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, recalcó que la dimisión de Díaz es una cuestión interna dentro de un partido que se circunscribe única y exclusivamente a ese ámbito. Aseguró que el Gobierno de coalición lleva trabajado desde noviembre y así lo seguirá haciendo «hasta que termine la legislatura». Ese es, según Alegría, el compromiso adquirido: «Trabajar y gobernar para mejorar la vida de la gente».

# **CRÍTICAS**

# Rueda dice que la renuncia denota su falta de liderazgo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declaró que la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora general de Sumar es una «evidencia» de su «falta de liderazgo» y, probablemente, «de muchísimo cuestionamiento interno». Rueda criticó que Díaz «abandone Sumar pero siga de vicepresidenta del Gobierno». Algo que, a su juicio, solo se explica en un Gobierno que calificó de caótico.

# La cuesta abajo de la formación de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo comenzó en Galicia

G. BAREÑO MADRID / LA VOZ

El interminable ciclo electoral del último año ha jugado en contra del liderazgo en Sumar de Yolanda Díaz, que apenas tuvo tiempo para articular su proyecto antes de exponerlo ante las urnas. La cuesta abajo de la formación, que ha acabado costándole el cargo a Díaz, se inició en las elecciones gallegas, en las que Sumar obtuvo solo 28.171 votos, un 1,9 % del total, y se quedó fuera del Parlamento gallego. Ese pésimo resultado en la tierra natal de Díaz empezó a resquebrajar la plataforma creada

por la vicepresidenta segunda del Gobierno.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó ayer que «en Galicia conocen bien» a Díaz, ya que «ahí es donde empezó su carrera política», y añadió que, desde las elecciones gallegas, en las que Sumar no consiguió entrar en el Parlamento autonómico, «la evolución electoral no ha sido mucho mejor».

Cuando se celebraron las gallegas, Díaz ni siquiera había sido nombrada oficialmente como coordinadora general de Sumar. Algo que se produjo el pasavotos

28.171

Sin escaño Sumar obtu

Sumar obtuvo 28.171 votos en las elecciones gallegas y no logró ningún diputado.

do mes de marzo en la primera asamblea del partido.

Tampoco fueron buenos los resultados en las elecciones vascas, en las que consiguió 35.092 votos, un 3,34 % del total, y solo un diputado en el Parlamento vasco. Y en las de Cataluña, en las que se presentó bajo la marca Comuns-Sumar, logró 181.795 votos, un 5,82 %, y seis escaños, lo que supuso una pérdida de dos diputados respecto a los resultados obtenidos por los comunes en las anteriores elecciones, las del 2021.

Comuns-Sumar perdió 14.000 sufragios respecto al resultado anterior. Las elecciones europeas eran las primeras de ámbito nacional a las que se presentaba y logró un 4,65 % de votos y tres escaños, superando por muy poco a Se Acabó La Fiesta, que logró un 4,59 % y tres escaños.

# IU pide que se refunde Sumar, y Podemos descarta una fusión

MADRID / LA VOZ

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, dio por superada la etapa de Sumar y apostó por la formación de un nuevo frente amplio en el que Sumar sea «un actor más», tras un proyecto impulsado por Yolanda Díaz «que ha fracasado en el intento». Maíllo se abrió a hablar con otras organizaciones políticas, entre las que citó también Podemos.

Maíllo explicó que tras las elecciones europeas se entra en «una nueva etapa» donde el protagonismo del espacio que representa a Sumar lo van a tener «las formaciones políticas que lo integran», algo que «hasta ahora no pasaba».

«Creo que la personalidad de Yolanda ha condicionado el desarrollo del proyecto», dijo, y añadió que hubo cosas «mejorables, como la necesidad de crear un espacio mucho más horizontal y de igualdad» entre los actores que forman parte del proyecto.

# Un nuevo «frente amplio»

Afirmó que IU estará «en la construcción de un frente amplio», sin ponerle un nombre porque, según dijo, Díaz dimitió porque «no se han conseguido ni mucho menos los objetivos» y «se ha fracasado».

«Llega una nueva etapa en la que hay un partido, Sumar, que es un actor más dentro de esta organización», afirmó, dando por hecho que el movimiento político de Sumar como aglutinador de fuerzas progresistas «está superado».

Podemos descartó cualquier posibilidad de volverse a integrar en Sumar tras la renuncia de Yolanda Díaz. Insistió en que en diciembre abandonaron la coalición para poder hacer política: «Y hoy no va a ser distinto».

Lo dejó claro el portavoz de Podemos en una rueda de prensa en el Congreso, Javier Sánchez Serna, que sacó pecho de los resultados obtenidos por los morados en las elecciones europeas, en las que obtuvieron dos escaños. «El domingo hemos vuelto a poner en pie una izquierda transformadora», afirmó el portavoz hablando de una izquierda «que se atreve a llamar genocidio a lo que es genocidio y que no avala los recortes». «La dimisión de Díaz es el fin de Sumar, porque Sumar solo tenía sentido bajo el liderazgo de Díaz», afirmó el lunes el ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias.



# Génova da por amortizada la legislatura e insiste en pedir a Sánchez que llame a las urnas

Los populares afirman que el discurso del miedo «ya no cuela»

G. B.

MADRID / LA VOZ

«En las condiciones que tiene Sánchez, no debió empezar esta legislatura nunca. Y tal y como están las cosas, debería terminarla a la mayor brevedad». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo da por amortizada la legislatura e insiste en reclamar al presidente del Gobierno que convoque elecciones porque el Congreso «ya está desactualizado». Feijoo se dirigió a los socios de Sánchez para decirles que apoyar al líder del PSOE «no les ha servido para nada», ya que, según dijo, «han comprado el discurso al Partido Socialista en muchos temas y eso les ha llevado a un desgaste electoral».

El líder de la oposición se mostró convencido ante el comité ejecutivo nacional del PP de que el cambio está «más cerca». Presumió de los resultados del PP en las últimas convocatorias electorales de alcance nacional y recordó que han ganado «cuatro de cuatro». Destacó también que en las europeas el PP ha logrado su mejor resultado desde hace 25 años, triplicando su distancia con el PSOE respecto a las generales.

«Hay un claro ganador, el PP, y hay un claro derrotado, el PSOE», afirmó, recordando que también Sumar y los partidos que le apoyan en el Parlamento han perdido votos. Varios de los barones socialistas que asistieron al comité ejecutivo secundaron la idea de que es necesario que se convoquen elecciones generales.

Feijoo cuestionó que «ninguno» de los socios del Gobierno



El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. B.S.T EFE

le haya pedido a Sánchez «ni la le están sobrando días», pero se más mínima explicación por los presuntos casos de corrupción que están asolando al PSOE». «Si no quieren denunciar lo que pasa en nuestro país, si quieren ser aliados de aquellos que vampirizan sus electores, allá ellos», enfatizó.

# Dos familiares investigados

Pronosticó que Sánchez «intentará todo» para que no se vea la presunta corrupción que le acecha, aludiendo a la investigación judicial a su mujer y a su hermano. «Antes de empezar la campaña tenía a un familiar investigado. Y, al finalizar la campaña, tiene a dos familiares investigados», agregó.

El líder de los populares insistió en que a esta legislatura «ya mostró convencido de que las generales serán «cuando el independentismo quiera». «Va a mantener a Sánchez mientras le vaya resultando útil para sus intereses. Pero ya, tras la publicación de la amnistía, visto lo visto en Cataluña ayer, cada vez el señor Sánchez le resulta más inútil al independentismo», aseguró.

Feijoo considera que las recientes elecciones europeas han demostrado que «el discurso del miedo ya no funciona, ya no cuela». Y, según su opinión, «la fractura tiene que ser eliminada», por lo que el discurso del PP a partir de ahora será «el de la exigencia con el Gobierno, pero también un discurso de ilusión y de esperanza para los ciudadanos».

# García-Page propone un adelanto electoral para «no eternizar lo inviable»

MADRID / LA VOZ

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, deslizó ayer la idea de un adelanto electoral para «no eternizar lo inviable», apelando así al PSOE y al resto de partidos a que hagan una reflexión tras los resultados de los comicios europeos. Aunque dijo que no partidario de que se convoquen elecciones «en caliente» ya que, a su juicio, no arreglaría nada «porque están demasiadas espadas en alto», sí que defendió que «no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable» y que hay que «buscar solución realmente válida» que no la da ni un ministro ni tampoco un político, sino que se resuelve «en términos electorales».

En este sentido, Page reflexionó sobre que «sería conveniente» no insistir en la vía del «frentismo y del populismo» que está «rompiendo» a la sociedad. Además, recalcó que no se ha visto desde el comienzo de la Transición que la mitad de un país esté «tan desproporcionada» con la otra mitad. «Esto no conduce a nada y yo creo que habría que trabajar en la otra dirección», apostilló.

En otro punto, el presidente castellanomanchego cargó contra el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presidido por el socialista José Félix Tezanos tras sobrevalorar al PSOE y a Sumar en su encuesta europea. Aseguró que «hace más daño que otra cosa» y que, además, provoca «hilaridad en buena parte de la sociedad un poco más formada, más opinante».

Insistió por ello en que el centro encuestador «no está ayudando al Gobierno» sino que está provocando lo «contrario» y que aunque dijo no saber «si está al servicio» del Ejecutivo, sí sostuvo que «nadie se cree ya los resultados».

# El juez del caso de Begoña Gómez cede la parte principal a la Fiscalía Europea

Incluye los contratos que la sociedad pública Red.es firmó con la empresa de Barrabés

M. BALÍN/ M. SAINZ

MADRID /COLPISA

El juez que instruye la causa penal sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez ha preferido finalmente evitar un conflicto con la Fiscalía Europea y cederle la considerada parte principal de su investigación, al menos a tenor de las pesquisas desarrolladas hasta el momento. De esta forma, la Fiscalía que actúa en representación de la UE se encargará de los contratos que la sociedad pública Red.es firmó con una UTE en la que participó una empresa de Juan Carlos Barrabés, patrocinador del máster liderado por la esposa del presidente del Gobierno, y que fueron financiados con fondos europeos.

Así lo resolvió ayer martes el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, despejando la duda que existía respecto a si recurriría ante el Tribunal Supremo el decreto de advocación que le remitió la Fiscalía Europea, decisión que hubiera abierto un conflicto competencial. En todo caso, el magistrado mantiene el resto de las diligencias sobre las conductas de la mujer de Pedro Sánchez, cuya citación en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios mantiene para el próximo 5 de julio. No ocurre igual con las declaraciones como testigos de varios responsables de Red.es, que ha resuelto ahora anular.

Las pesquisas referidas a las adjudicaciones que esta sociedad estatal, dedicada a la economía digital, realizó al empresario Juan Carlos Barrabés por más de 10 millones de euros tras las cartas de recomendación de la esposa del jefe del Ejecutivo - en medios técnicos se conocen como declaraciones de interés, y suelen aportarlas las sociedades que acuden a concursos públicoscomponen hasta ahora la parte mollar de la causa penal sobre Begoña Gómez. Ahora pasan a manos de la Fiscalía de la UE «exclusivamente respecto de los hechos y delitos [...] relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley, sin perjuicio de las irregularidades vin-

culadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos», señala el juez en su última resolución, informa Europa Press.

La semana pasada, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron, por orden de la Fiscalía Europea, en la sede de Red.es para recabar información sobre esos contratos con Barrabés. Allí hicieron copia de una serie de correos electrónicos y también volcaron el contenido de los discos duros de varios ordenadores, además de recopilar otros elementos de prueba no precisados. La Fiscalía de la UE se interesó por vez primera en este caso el pasado 26 de abril, cuando preguntó al juez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.

Los fiscales delegados que se encargarán de estas diligencias serán Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate. Su interés principal será determinar si hubo un mal uso de los fondos europeos que utilizaba la citada sociedad estatal en sus adjudicaciones, así como el papel que tuvieron en todo este asunto las «recomendaciones o avales» concedidos por la esposa de Sánchez a la empresa de Barrabés, quien ayudó a Gómez a montar el Máster en Transformación Social Competitiva que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

# El caso Globalia

En cuanto a la parte de la causa que mantiene el juez Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha avanzado que no ve materia para acusar a Gómez por el otro eje de la denuncia original que presentó el sindicato Manos Limpias, en concreto, sus reuniones con altos responsables de Globalia, matriz de Air Europa, en vísperas del rescate multimillonario de la aerolínea. No obstante, el colectivo Hazte Oír, que es acusación popular en estas diligencias previas, ha ampliado su acusación contra la mujer del presidente del Gobierno a los presuntos delitos de administración desleal, malversación e intrusismo por haberse apropiado en su nueva empresa -siempre según esta asociación— de un software que pagó la Universidad Complutense.

# El PP supera el 30 % en todos los concellos

Los populares mejoraron sus resultados en 301, el BNG en 254, y el PSOE lo hizo en solo 9

MANUEL VARELA TEXTO BELÉN ARAUJO GRÁFICO

REDACCIÓN / LA VOZ

El Partido Popular ha vuelto a colorear el mapa gallego de azul, algo habitual cada vez que regresan las urnas a los colegios electorales. Pero no lo fue tanto en las elecciones europeas del 2019, cuando el PSOE logró imponerse en 132 de los 313 ayuntamientos. En esta ocasión, el pronunciado retroceso de los socialistas en Galicia (ocho puntos en la comunidad frente a los tres de bajada en el conjunto del Estado) ha evitado que el rojo equilibre el monopolio del PP, que ganó en 304 ayuntamientos, mejorando los datos de hace cinco años en 301 y superando el 30 % de los

El mejor registro de los populares se repite en Avión, Beariz, Quintela de Leirado y Dozón, bastiones del partido en cada proceso electoral. Superan allí el 75 % de los sufragios. En 123 concellos aventajan al segundo en más de 30 puntos, todos ellos en zonas rurales, y la gran mayoría con regidores del PP, a excepción de Toques (del BNG y 55 puntos de ventaja sobre el PSOE) y O Bolo, con alcalde socialista y donde los populares superaron a su partido por 52 puntos. Las pérdidas fueron mínimas (por debajo del 3 %) en 12 ayuntamientos.

Ribeira, gobernada por el BNG desde las municipales del año pasado, es el concello donde mayor diferencia obtuvieron los populares frente a la segunda fuerza, en este caso, el Bloque, con 29 puntos de distancia. En el ámbito urbano, el PP superó el 40 % de los votos en A Coruña, Ourense, Santiago y Lugo, a pesar de no gobernar en ninguna de estas ciudades, logrando en la última su mejor resultado. En Ferrol se quedó a tres décimas, y en Pontevedra a un punto. El PSOE se impuso en Vigo, donde Abel Caballero encadena tres mandatos con mayoría absoluta.

Los socialistas tuvieron sus mejores datos en Ribeira de Piquín, Entrimo,

Pedra-

fita do

Cebreiro y Calvos de Randín, convenciendo a más de la mitad de los votantes. Ganan en nueve concellos, pero empeoran en prácticamente todos respecto al 2019, ya que solo mejoraron sus resultados en nueve. Retrocede un mínimo de diez puntos en 113 municipios, 65 de estos con alcaldes del PSdeG. En este grupo no entra Vigo por menos de una décima. En el resto de las ciudades, los socialistas menguan más de

os socialistas menguan más de siete puntos salvo en Ferrol y Pontevedra, don-

Cervo

de bajan cuatro.

De esas pérdidas parece beneficiarse el BNG, que mejora sobre todo allá donde consiguió buenos resultados en las autonómicas de febrero. Así, crece más de 8 puntos en Vigo y 6,2 en Santiago, donde gobierna desde el año pasado, si bien no consigue superar al PSOE como segunda fuerza.

La candidatura liderada por Ana Miranda, integrada en la coalición Ahora Repúblicas junto a ERC y Bildu, creció en 254 concellos, incluidas las siete ciudades, aunque no se impuso en ninguno. Donde más subió, por encima del 10 %, fue en cinco concellos con regidores nacionalistas,

además de en Folgoso do Courel, con alcalde del PP.

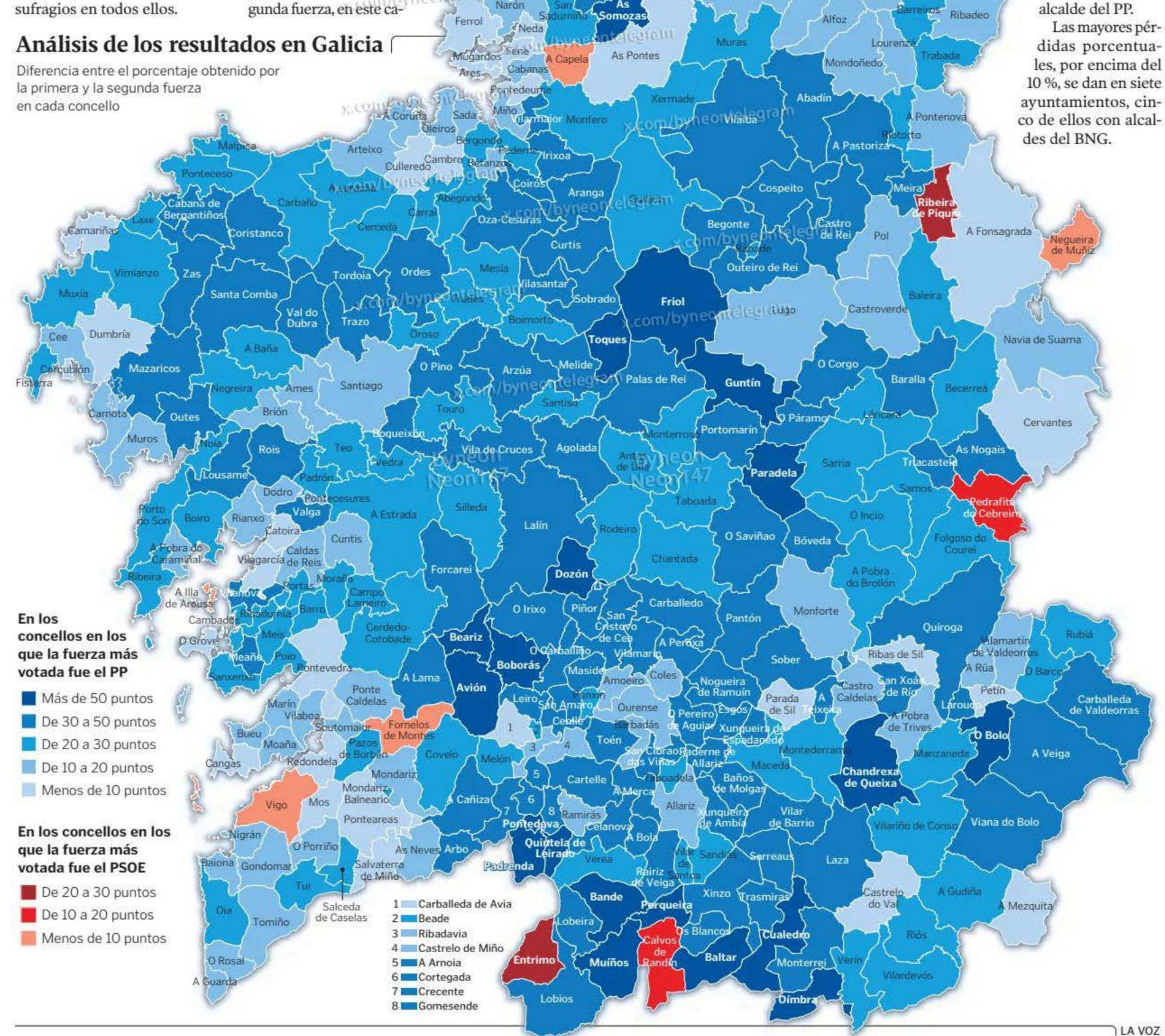

# Los cuatro eurodiputados gallegos aspiran a mayores cuotas de responsabilidad

Están reforzados por el buen resultado del PPdeG, el aguante en el segundo puesto del PSdeG y el escaño propio del Bloque

REDACCIÓN / LA VOZ

Por motivos distintos, los cuatro eurodiputados de origen gallego que fueron elegidos este domingo aspiran a mayores cuotas de responsabilidad en Bruselas. Los populares Millán Mon y Adrián Vázquez tienen a su favor los buenos resultados cosechados por el PPdeG, que situó a Galicia como la tercera comunidad autonómica con más apoyo a su partido. Como sus compañeros del PSdeG y el BNG, Mon y Vázquez tienen experiencia en la cámara. El primero, en el ámbito de las relaciones exteriores y el patrimonio, y el segundo, en el campo de la Administración de Justicia, como impulsor de los intentos para retirar la inmunidad a los parlamentarios de Junts perseguidos por el procés catalán.

Los resultados no acompañaron tanto a los socialistas, pero el PSdeG volvió al puesto de segunda fuerza política tras arrebatárselo el BNG en las elecciones autonómicas. Su candidato, Nicolás González Casares, fue responsable en la anterior legislatura de asuntos de energía, y su trabajo en la reforma del mercado eléctrico europeo fue muy destacado por una página de análisis que señala a los diputados más influyentes. El resultado, y el aval personal de Pedro Sánchez, que apostó por él hace cinco años y

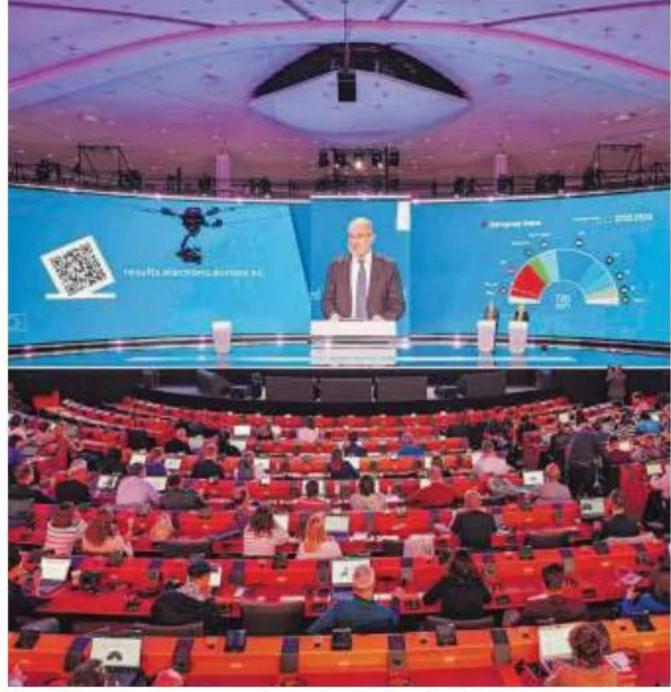

El Parlamento europeo, en la noche electoral. OLIVIER MATTHYS EFE

le señaló en las recientes campañas electorales, indican que mantendrá un papel destacado en el Parlamento Europeo.

Por último, la nacionalista Ana Miranda tiene a su favor que la coalición Ahora Repúblicas, en la que se presentaba el BNG junto con ERC y EH Bildu, alcanzó tres escaños y ella concurría en el tercer puesto de la lista. Es la primera vez en 25 años que el Bloque obtiene un representante directo. Miranda comenzará, por lo tanto, la legislatura en el Parlamento europeo y tendrá más influencia para decidir sobre la actividad en las comisiones, señalaron desde el BNG. Tendrá que ceder el escaño a ERC durante los dos últimos años de la legislatura, pero esa es la posición que ocupó el Bloque en los anteriores mandatos.

# Besteiro admite una pequeña bajada del PSdeG, pero hace una «lectura positiva»

REDACCIÓN / LA VOZ

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, admitió este martes que el PSdeG sufrió una «pequeña bajada» de apoyos electorales en las europeas del domingo en relación a las de 2019, pero insistió en que se queda con la «lectura positiva» de que más de 300.000 gallegos respaldaron a su formación.

El PSdeG obtuvo un 27 % del respaldo de los electores gallegos, lo que supone 8 puntos menos que en los anteriores comicios europeos, pero Besteiro precisó que esta tendencia ha sido similar en otras autonomías. «Esta pequeña bajada se sitúa en el comportamiento de otras comunidades autónomas», dijo este martes a las puertas del Congreso. «Hay 300.000 gallegos que decidieron que el PSOE era una buena opción para defender a Ga-

licia en Europa», insistió el secretario xeral del PSdeG.

En relación al resultado a nivel general, Besteiro recordó de nuevo que, durante meses, se ha dicho que los populares superarían a los socialistas por doce diputados, cuando en realidad «han quedado prácticamente empatados», dijo.

Para el líder del PSdeG, las elecciones europeas dejan otra conclusión, mucho menos alentadora a nivel social: la incapacidad mostrada desde hace tiempo por el PP de frenar el avance de la ultraderecha, una papeleta que deberá resolver el PSOE, según Besteiro.

# Lobato se defiende de Ferraz

Los resultados también provocaron otras reacciones. El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, defendió la subida de su federación en porcentaje de voto en las elecciones europeas del domingo, frente a la bajada de 1,5 puntos porcentuales a nivel nacional, y ha puesto el foco en que se ha conseguido «reducir en 100.000 votos la diferencia» de hace un año con el PP.

Lobato respondía así a las informaciones que apuntan a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría mostrado su preocupación por la distancia del PP sobre el PSOE tanto en Madrid como en Andalucía.

«Yo creo que todo análisis que hagamos del resultado electoral es interesante y nos ayuda», planteó el secretario general de los socialistas madrileños, quien ya dijo en un comité federal que «lo que sucede en Madrid acaba extendiéndose a toda España». Por eso insistió en la necesidad de analizar el posible efecto contagio de los resultados.

# El increíble disparate de Boimorto: Vox y Junts, por encima del PSOE y BNG

M. B. SANTIAGO / LA VOZ

En el corazón de la Galicia rural, Boimorto es un municipio de vocación ganadera, con alcaldesa del PP. Cuesta creer que en una de las cuatro mesas electorales del concello, Vox sea la primera fuerza (132 papeletas), el Frente Obrero la tercera (55) y Junts la cuarta (42), los tres muy por encima de PSOE y BNG. El resultado es que en el ayuntamiento coruñés, tal y como refleja todavía la web de Interior, arroja un balance grotesco que nada tiene que ver con las actas y los datos enviados desde el municipio. Porque, en contra de lo que dice la web oficial del Gobierno, según el recuento oficial de las mesas, el

PP es la primera fuerza con 403 votos, seguida del PSOE (141), el BNG (139) y, por último, Vox, al que han votado 25 personas. Todo mucho más lógico teniendo en cuenta la idiosincrasia del municipio. Sin embargo, según Interior, los de Abascal son la segunda fuerza del concello, con 147 votos. Es decir, como si una mesa de Boimorto fuese equiparable a una del barrio de Salamanca. Todo apunta a un grave error informático. Un fallo en el que han podido atribuirle a Boimorto los datos de otro territorio. Es la única hipótesis que manejan en el ayuntamiento coruñés, donde aseguran que no está previsto repetir ningún recuento.

# El PPdeG, liderado por Rueda, logra en las europeas el tercer mejor resultado a nivel nacional

REDACCIÓN / LA VOZ

Con un 43,62 % del voto, el PPdeG liderado por Alfonso Rueda ha tenido el tercer mejor resultado de los populares a nivel nacional, solo superados por el partido en La Rioja, de Gonzalo Capelán, que logró el 44,70 %, y por el partido en Castilla y León, de Alfonso Fernández Mañueco, que obtuvo el 44,56 %. En cuarta posición estarían los populares de Cantabria, comunidad que preside María José Sáenz de Buruaga, con un 42,72 %. Y en quinto y sexto, Castilla-La Mancha y Extremadura, con un 41,46 % y un 41,44 % de los sufragios en su comunidad, respectivamente. Todas esas autonomías superan a la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, que logró en su territorio el 40,69 % del voto.

Este mismo lunes, el propio Rueda puso en valor la aportación de Galicia al resultado del PP a nivel nacional, algo que responde, a su entender, al trabajo de su antecesor en el cargo y a la estrategia de estabilidad y moderación, ampliamente avalada por una gran parte de la sociedad gallega. Para Rueda, tanto a nivel gallego como estatal, el PP se halla en la senda correcta, que es ofrecer un marco de tranquilidad que prioriza la gobernabilidad y la gestión ante los asuntos de máxima preocupación ciudadana,

# El Bloque no aclara si Miranda volverá a asesorar a EH Bildu cuando ceda su escaño a ERC

REDACCIÓN / LA VOZ

Después de que el lunes trascendiese, a través de ERC, que el BNG debe cederles el escaño en el Parlamento europeo obtenido por su candidata, Ana Miranda, durante los dos últimos años de la legislatura, siguen las dudas sobre el puesto que ocupará la eurodiputada nacionalista en ese período.

En el entorno del Bloque se da por hecho que Miranda trabajará esos dos años como asesora del diputado de ERC Tomàs Molina, hombre del tiempo en TV3 y número 4 de la candidatura, que le dará el relevo. Pero el BNG no lo confirmó de forma oficial. Este lunes, preguntados a ese respecto, señalaron que «iso non está determinado, queda moito tempo antes de que Ana Miranda deixe de ser eurodeputada».

En la anterior legislatura, la eurodiputada del BNG fue asesora durante parte del mandato de Pernando Barrena, candidato de EH Bildu en la coalición que ese partido comparte con ERC y el Bloque. En el último tramo de la legislatura, cuando Miranda pudo recoger el acta al cedérsela Barrena, este pasó a ser el asesor de la política del Bloque. En este caso, se supone que los trámites serán similares pero con Miranda en el escaño en la primera parte de la legislatura y con el político de ERC dándole el relevo después.



Colas de pasajeros, ayer en el aeropuerto de Palma. CATI CLADERA EFE

# Una fuerte tormenta deja un centenar de vuelos afectados en el aeropuerto de Palma

REDACCIÓN / LA VOZ

La fuerte tormenta que impactó este martes sobre Palma de Mallorca dejó un balance de un centenar de vuelos afectados, entre desvíos y cancelaciones, en las más de 900 operaciones previstas para ayer, según datos de Aena.

El aeródromo pudo reactivar sus operaciones tras el paso de esta fuerte tormenta, que llegó hacia las 15.00 horas y obligó a cesar la actividad debido a las inundaciones leves en diferentes puntos de las terminales del recinto aeroportuario.

Desde Aena, informaron en una nota que por la tarde, alrededor de las 17.00 horas, se iniciaron los primeros despegues y aterrizajes tras paralizar la operativa prevista para la jornada. Durante el incidente, la empresa pública recomendó a los pasajeros que consultaran con su compañía aérea antes de desplazarse al aeropuerto, por si sus vuelos hubieran sido cancelados y pudieran buscar otra alternativa de desplazamiento o un horario distinto al programado. No obstante, advirtió de que se podrían dar otros retrasos imprevistos pese a la mejoría meteorológica.

Las intensas lluvias en la comunidad balear dejaron registros de hasta 53 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de Palma, de los que 43,8 litros por metro cuadrado cayeron en el espacio de una sola hora, según los datos del centro territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

# Ferraz defiende el pacto con el PNV para cerrar la puerta a aventuras soberanistas

Ortuzar responde pidiendo a su socio de gobierno un nuevo Estatuto para el 2025

M. C. C. REDACCIÓN / LA VOZ

Los socialistas vascos están satisfechos del acuerdo de gobernabilidad al que han llegado con el PNV para reeditar el Ejecutivo vasco de coalición por tercera legislatura consecutiva. Anticipan que tendrán una mayor presencia tras los resultados electorales conseguidos y también que habrá una reforma del Estatuto de Guernica, pero con limitaciones, las que establece «el marco legal vigente», según señaló el candidato socialista, Eneko Andueza. «Cierra la puerta a aventuras que la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca no quiere», dijo ayer en un acto en Bilbao.

Andueza afirmó que «gran parte del trabajo» ya se hizo en las ponencias de autogobierno de las anteriores legislaturas y que si el País Vasco no cuenta ya con un nuevo texto estatutario es porque «los independentistas y los nacionalistas se han empeñado siempre en echar al traste esa posibilidad por sus obsesiones».

El PNV vive momentos de incertidumbre. A pesar de tener garantizado el Gobierno vasco tras el acuerdo alcanzado con los so-

cialistas, los resultados en las europeas han supuesto una conmoción en el seno de la formación nacionalista, que solo ha podido ser tercera por detrás del PSOE y de EH Bildu, y que no ha superado el listón psicológico de los 200.000 votos. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, optó por relativizar la magnitud del resbalón - en porcentaje, el PNV ha perdido más de once puntos respecto a las europeas del 2019, mientras que el PSE ha subido siete; Bildu, cuatro y el PP, cinco- y anunció que el partido emprenderá una reflexión «profunda y fecunda».

Los socialistas vascos y el PNV someterán el preacuerdo a una consulta entre sus bases para recibir el aval. La votación se llevará a cabo desde este jueves 13 al sábado 15 de forma telemática, y el lunes 17 se podrá hacer también de manera presencial. Ese mismo día se harán públicos los resultados provisionales. A priori, el pacto integral quedará firmado por Imanol Pradales, Andoni Ortuzar y Eneko Andueza el miércoles 19, la víspera de la sesión de investidura.

# Una juez abre diligencias contra Echenique por un tuit sobre abusos en la Iglesia

REDACCIÓN / LA VOZ

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, va a ser llamado a declarar como investigado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid. Su titular, Hortensia Domingo de la Fuente, ha abierto diligencias previas contra el exdiputado por un presunto delito de discriminación, después de publicar el pasado 10 de mayo en la red social X que «estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante».

En un auto, la juez señala que los hechos, denunciados por Abogados Cristianos, «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». El mensaje de Echenique fue su respuesta a una entrevista días antes al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien en declaraciones a Infovaticana defendió que España debe poner coto a la acogida de inmigrantes sin papeles, al tiempo que vinculó la llegada de extranjeros con la delincuencia. «Caben los que caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos», señaló.

# Investigan al hermano de Sánchez por cinco delitos fiscales y de corrupción

M. S. P. MADRID / COLPISA

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que abrió diligencias previas contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, después de que este fuera denunciado por el pseudosindicato Manos Limpias, lo investiga hasta por cinco delitos diferentes, según la documentación que ya obra en la causa. Se trata de supuestos delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Todos estos presuntos ilícitos estarían relacionados con su contratación en el Conservatorio de Badajoz, su supuesto absentismo tolerado por sus superiores y su residencia en Portugal como forma de evadir impuestos, siempre según la demanda.

La jueza Beatriz Biedma, que no consta que haya declarado imputado a David Azagra, nombre artístico del familiar del jefe del Ejecutivo, ha encartado también en estas diligencias previas al presidente de la Diputación pacense y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y al jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del área de Recursos Humanos de la institución, Alejandro José Cardenal.

En esencia, la querella de Manos Limpias acusaba al hermano del presidente de evadir impuestos al haber fijado su residencia legal en la población portuguesa de Elvas. Y a los tres denunciados en su conjunto por favorecer y tolerar que David Sánchez no acuda a su puesto de trabajo como coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en la Diputación de Badajoz, plaza para la que fue designado «a dedo» el 3 de julio del 2017. Para entonces, su hermano era secretario general del PSOE, pero no presidente del Gobierno, cargo que asumió en junio del 2018.

Precisamente, la primera diligencia de investigación encargada por la instructora ha sido reclamar a la Diputación pacense la documentación completa referida al contrato del hermano del presidente con esta institución y por el que cobra 55.000 euros anuales de dinero público sin cumplir con las tareas definidas, según consta en la denuncia.

# Supuesto absentismo

El pseudosindicato, en su escrito, afirmaba que una de las funciones de Azagra era la dirección de la Orquesta Sinfónica de
la Diputación de Badajoz, que dirigió solo una vez desde el 2019.
Además, según los demandantes, no iba físicamente a su puesto de trabajo. Para el PSOE, las
acusaciones de Manos Limpias
forma parte de la «campaña sucia» contra Sánchez.

# El Tribunal Supremo anuló la designación de Dolores Delgado por su relación con Garzón

MADRID / COLPISA

El Tribunal Supremo justificó este martes que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática porque no se consultó al Consejo Fiscal la implicación que suponía su relación personal con Baltasar Garzón, el que fuera juez, actual director de una fundación de derechos humanos (de ahí, la posible incompatibilidad con el cargo de Delgado) y abogado. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que contó con el voto particular de la magistrada Pilar Teso, descartó, en cambio, que en la designación llevada a cabo por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, hubiera habido «desviación de poder», algo que sí apreció al invalidar el ascenso de Delgado a la máxima categoría: fiscala de sala del Supremo.

La Sala presidida por Pablo Lucas ordena que el Consejo Fiscal se pronuncie de nuevo por el extremo de Garzón, estimando así el recurso de la asociación de fiscales APIF, defendida en este recurso por Elisa de la Nuez, a la sazón secretaria general de la Fundación Hay Derecho, entidad privada legitimada de forma reciente por esta misma Sala. Los magistrados recuerdan que el artículo 58.1 del Estatuto del ministerio fiscal establece que los fiscales no podrán ejercer sus cargos en una circunscripción en la que sus cónyuges o parejas estables «ejerzan una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal». «Y decidir sobre ello corresponde al Consejo Fiscal. A él encomienda este precepto apreciar si concurre o no tal impedimento», añade.

# Seísmo en la derecha gala al proponer su líder una alianza con la ultraderecha

Los barones de Los Republicanos rechazan la coalición y piden su dimisión

**ASUNCIÓN SERENA** 

PARÍS / E. LA VOZ

La onda expansiva originada por la disolución de la Asamblea Nacional ha provocado un seísmo en la derecha francesa. Ante la perspectiva de unas elecciones en las que los conservadores tienen mucho que perder, el líder de Los Republicanos (LR), Éric Ciotti, anunció ayer en televisión una alianza con la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) para oponerse «a la impotencia del macronismo y al peligro melenchonista». Una coalición inédita que rompe el cordón sanitario a la extrema derecha impuesto desde hace décadas. El movimiento político fue alabado por Marine Le Pen por «el sentido de responsabilidad» de Ciotti, e inmediatamente rechazado por la mayoría de los barones de la derecha gaullista.

La voz de Los Republicanos de mayor peso institucional que denunció el pacto fue la de Gérard Larcher, que como presidente del Senado es la segunda figura del Estado tras Emmanuel Macron. «No puede presidir más nuestro movimiento», dijo. También pidió su dimisión el líder de la bancada conservadora en la Asamblea, Olivier Marleix, y el dirigente del grupo en el Senado, Bruno Retailleau, acusó a Ciotti de mentir y aseguró que todos los senadores habían votado en contra de un acuerdo electoral con el partido de Le Pen.

Para François-Xavier Bellamy, que ha liderado la campaña de las europeas, se trata de «una decisión inútil para el país». Otra cosa es lo que piense esa parte de su electorado que quieren poner freno a Emmanuel Macron y no tiene escrúpulos en votar a la ultraderecha porque consideran que «al menos hay que probarlo».

Muchos auguran el fin de la derecha heredera de Charles de Gaulle (y que prosiguió Jacques Chirac y refundó Nicolas Sarkozy): la independencia nacional y la grandeza de Francia, una cierta personalización del poder y la voluntad de justicia social a través de la participación e intervención del Estado en la economía.

Pero el ex primer ministro Edouard Philippe, un antiguo miembro de LR que es socio de los macronistas a través de su formación Horizontes, tendió ayer la mano a Los Republicanos que rechazan la alianza «contra natura» con la extrema derecha para «formar una nueva mayoría» proeuropea.

A la posible escisión en la derecha se une los problemas que afronta la izquierda. La única



Éric Ciotti, rodeado de periodistas a su salida de la sede del partido Los Republicanos. s. MEYSSONNIER REUTERS

«Necesitamos una alianza con el RN para construir un bloque de derecha nacional»

Éric Ciotti

Presidente de Los Republicanos

forma de tener alguna posibilidad de obtener un buen resultado electoral es un acuerdo entre todas las formaciones, y de momento solo coinciden en eso. Siguen discutiendo sobre un programa común y sobre quién será su líder. Nadie quiere tener a Jean-Luc Mélenchon como futuro primer ministro, salvo La Francia Insumisa. Y el que menos, el candidato socialista a las europeas, Raphaël Gluksmann, que ha sugerido el nombre del exdirigente del sindicato CGT, Laurent Berger, pero sin mucho éxito.

«Vende su alma por un plato de lentejas y luego dice que es por el interés del país»

Valérie Pécresse

Presidenta de la región Isla de Francia

En cuanto a Marion Maréchal, cabeza de lista de Reconquista en las europeas, que el lunes se reunión con Marine Le Pen y el candidato Jordan Bardella, tuvo que reconocer ayer que había fracasado en su intento de acercarse a la RN, porque el partido de Le Pen no «desea ninguna asociación directa o indirecta con Éric Zemmour», el líder de ese partido extremista. Un «lamentable argumento» según Maréchal. Sin embargo, desde la RN apuntaban que la falta de acuerdo se debía al apetito excesivo de Maréchal en cuanto al número de circunscripciones que quería para su partido, y la radicalidad de algunos puntos de su programa electoral.

# Macron no dimitirá

Después de que todo el mundo se preguntara dónde estaba Gabriel Attal, el primer ministro reapareció ayer en una reunión con los diputados macronistas, ante los que calificó de «brutal» la disolución de la Asamblea. Al mismo tiempo prometió poner toda la carne en el asador en la campaña electoral que le ha encomendado Macron, que ha hecho de él el primer ministro más joven de Francia y también el más efímero. En una entrevista en Le Figaro, Macron defendió su decisión de convocar elecciones y confirmó que no dimitirá de su cargo «sea cual sea el resultado».

# Sunak presenta un programa electoral que promete menos impuestos

Í. G. LONDRES / COLPISA

Rishi Sunak presentó ayer el programa electoral del Partido Conservador, que contempla una reducción de 20.000 millones de euros anuales en impuestos para beneficiar a empleados, autónomos y pensionistas. Para equilibrar las cuentas deberá reducir el presupuesto de la Seguridad Social y el número de funcionarios, pero también recortar a la mitad el número de actuales receptores de los subsidios por minusvalías.

El primer ministro británico anunció el 24 de mayo la convocatoria de comicios anticipados, sorprendiendo a sus correligionarios en el Parlamento y a las asociaciones locales de su formación, que no estaban preparadas. Desde entonces adoptó un aire presidencialista a pesar de ser un político rechazado en las encuestas. Su primer debate con el laborista Keir Starmer mostró a un Sunak punzante contra la supuesta vacuidad de la oposición, pero aquella tenue victoria fue enturbiada por acusaciones de haber mentido sobre el cálculo de los impuestos que aumentarían los laboristas. Luego, decidió ausentarse de los actos del 80 aniversario del Desembarco en Normandía.

El domingo corrían rumores sobre su posible dimisión y el lunes tuvo dificultades para defenderse en una entrevista con un periodista de la BBC. Este martes, rodeado de los miembros de su Gabinete, presentó un presupuesto diseñado con valores conservadores: recortes de impuestos, aumento del gasto en defensa o ayudas a compradores de primeras viviendas.

# Orbán aboga por unir a la ultraderecha en un solo grupo en la Eurocámara

REDACCIÓN / LA VOZ

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, aboga por unir a los dos grupos parlamentarios en los que se reparte la ultraderecha en la Eurocámara saliente - Conservadores y Reformistas (CRE) e Identidad y Democracia (ID)-, con vistas a formar una nueva facción a la que también se incorporaría su partido, el Fidesz. Este figura en el grupo de los no adscritos, después de que en el 2001 optara por irse del Partido Popular Europeo (PPE) antes de que lo expulsaran tras años de tensiones.

«Si el ECR e ID se juntan finalmente, y el Fidesz se une a ellos, podríamos formar la segunda facción más grande del Parlamento Europeo», solo por detrás de la de los populares, planteó Orbán en una entrevista al portal Index que recoge Europa Press. Para Orbán, la clave está en que los partidos que encabezan los dos grupos —los Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, y la Agrupación Nacional, de Marine Le Pen— puedan llegar a un acuerdo y consumar el giro a la derecha que, a su juicio, quedó claro en las urnas.

El resultado de las europeas ha redibujado el mapa político de Hungría, con una pérdida de apoyo de Orbán, que acumula mayorías absolutas desde el 2010, y con el auge de un antiguo aliado Péter Magyar, que arrebató también apoyos a gran parte de la oposición progresista. El Fidesz logró el 44,79 % de los votos, lo que le permite contar con diez de los 21 escaños húngaros en la Eurocámara. Tisza, el partido de Magyar, que trabajó para el Fidesz en Bruselas y fue marido de una exministra de Orbán, logró el 29,6 % y ocho escaños.

# Nueva agresión a Farage

y gran impulsor del *brexit*, el populista Nigel Farage, protagoniza una campaña agitada. Ayer volvió a sufrir en sus carnes la ola de violencia contra los políticos. Esta vez se libró por poco de recibir en la cara el impacto de dos objetos que le lanzó un espontáneo en la ciudad de Barnsley, cerca de Manchester, mientras saludaba a unos simpatizantes desde el segundo piso de un autobús descapotable.

El agresor, un joven de 28 años, fue detenido. Hace tan solo una semana, Farage ya sufrió otra agresión cuando una persona le arrojó batido a la cara y en el traje a la salida de un acto.

# Plantón de los ultras de derecha y de izquierda alemanes a Zelenski

Von der Leyen apura las negociaciones de adhesión de Kiev a la UE

### **JUAN CARLOS BARRENA**

BERLÍN / COLPISA

Un escándalo en el Bundestag ensombreció la primera jornada de la visita del presidente Volodímir Zelenski a Berlín para participar en la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Ucrania. Los diputados de los dos partidos más extremistas abandonaron el Parlamento federal alemán cuando se disponía a tomar la palabra Zelenski.

Los diez diputados de Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), la formación populista de izquierdas surgida de una escisión de La Izquierda, condenaron la invasión rusa de Ucrania por atentar contra el derecho internacional, pero acusaron a Zelenski de «fomentar una espiral de violencia altamente peligrosa» para provocar la intervención directa de la OTAN y aceptar el riesgo de un conflicto nuclear de consecuencias devastadoras para Europa.

También la mayoría de los disputados de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se ausentaron del hemiciclo con el argumento de que rechazan «escuchar a un orador vestido de camuflaje» cuyo mandato ha terminado. «Está en el cargo como presidente belicoso y pedigüeño», afirmaron en una nota los líderes Alice Waidel y Tino Chrupalla.

# «Miserable»

La actuación de los extremistas provocó una ola de indignación y críticas del resto de los partidos. Michael Roth, experto en política exterior del SPD, destacó ante la ausencia de los diputados de AfD y BSW que «es sumamente miserable negar el respeto de esa manera a un presidente elegido democráticamente y que lucha por la libertad de su país».

Su colega de Los Verdes Konstantin von Notz subrayó que «no hacen sino allanar el camino a la agresión imperialista de Putin», mientras que, desde el Partido Liberal, su experta en defensa, Marie Agnes Strack Zimmermann, constató que «ya son dos las formaciones en el Bundestag» que se rinden ante «el dictador ruso».

Impasible ante la ofensa de los ultras, Zelenski agradeció al resto de los parlamentarios la permanente ayuda financiera y militar de Alemania que «ha ayudado a salvar miles de vidas» y reiteró que Ucrania también defiende en esta guerra al resto de Europa. «Es nuestro interés común que Putin pierda la guerra», afirmó.

Poco antes, el jefe del Estado ucraniano pidió ayuda para mejorar la defensa antiaérea de su país (en concreto, al menos siete sistemas Patriot) durante su participación en la conferencia internacional auspiciada por Alemania. En cuanto a las ayudas para la reconstrucción, el canciller Olaf Scholz recordó que el Banco Mundial calcula que el país necesitará de al menos 500.000 millones de dólares en los próximos diez años para reparar sus infraestructuras y levantar nuevas viviendas y fábricas y empresas. Scholz comentó que cientos de firmas alemanas trabajan ya en Ucrania dando empleo a más de 35.000 personas.

En la misma reunión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mos-



ante la ofensa de los ultras, Zelenski agradeció al resto de los diputados del Bundestag la permanente ayuda alemana que ha salvado vidas ucranianas. LISI NIESNER REUTERS

Impasible

tró partidaria de iniciar las negociaciones para el ingreso de Ucrania en la Unión Europea este mes de junio, tras señalar que Kiev ha cumplido ya con las reformas acordadas. Además anunció que Bruselas hará entrega a Kiev de los primeros 1.500 millones de euros procedentes de los bienes rusos congelados y otros 1.900 millones del nuevo programa de apoyo.



# Condenada una bananera que financiaba el paramilitarismo en Colombia

H. ESTEPA BOGOTÁ / E. LA VOZ

Hito judicial en el marco del conflicto armado colombiano. El Tribunal del Distrito sur de Florida, en EE.UU., halló culpable a la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands por haber financiado al paramilitarismo en Colombia con dinero que fue utilizado, según el fallo, para cometer crímenes de guerra. Especialmente en una región, Urabá, donde se produjeron decenas de masacres con centenares de víctimas mientras se producían esos pagos. La compañía está obligada ahora a desembolsar 38,3 millones de dólares a ocho víctimas de los paramilitares.

Chiquita, antes conocida como United Fruit, una de las mayores distribuidoras de plátanos del globo, con una controvertida historia, había admitido previamente haber desembolsado una suma de 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y el 2004. Su equipo de abogados había argumentado que los pagos habían sido bajo presión y para proteger a sus trabajadores de los paramilitares, versión que el tribunal estadounidense no consideró como probada. Varios exlíderes paramilitares y extrabajadores de Chiquita refutaron el relato de la empresa.

# La masacre de las bananeras

United Fruit, fundada en 1899, fue relacionada durante décadas en el siglo XX con maquinaciones por el poder y abusos a sus trabajadores, marcando la historia de los países latinoamericanos donde operaba. Gabriel García Márquez relató en 100 años de soledad la masacre de las bananeras, recreación de un suceso de 1928, cuando la empresa estuvo involucrada en la matanza de sus trabajadores a manos del Ejército durante una huelga. Después de caer en bancarrota, en los setenta, se reorganizó como Chiquita Brands.

«Un siglo de crímenes perpetrados en Colombia por la multinacional del banano y sus filiales», criticó ayer el senador izquierdista Iván Cepeda. «A esa empresa se le debía prohibir continuar haciendo negocios en el país», añadió. En Colombia hay abiertas varias causas contra Chiquita por la financiación al paramilitarismo, pero no se ha dado condena alguna. «¿Por qué no pudo la Justicia colombiana?», se preguntó el presidente colombiano Gustavo Petro.

# Hunter Biden, culpable de tres cargos por compra y posesión ilegal de un arma

La pena dificulta las aspiraciones de Joe Biden de mantenerse en la Casa Blanca

MIGUEL PALACIO

NUEVA YORK / E. LA VOZ

El hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, fue declarado culpable de tres cargos penales ayer por un jurado federal por mentir sobre su adicción a las drogas cuando compró un arma en el 2018. El veredicto contra Hunter Biden lo convierte en el primer hijo de un presidente de

Hunter Biden lo convierte en el primer hijo de un presidente de Estados Unidos que recibe una condena penal. A menos de cinco meses de las elecciones, esto podría complicar aún más las aspiraciones de Joe Biden de mantenerse en la Casa Blanca.

Los hechos juzgados tuvieron lugar en el 2018, cuando el condenado era adicto al crac —condición que después habría superado—, algo que ocultó al comprar un arma en Wilmington, Delaware. Entonces, según los relatos de los testigos, a Hunter le habría

costado aceptar la muerte de su hermano mayor, Beau Biden, y habría acabado recurriendo al consumo de alcohol, crac y cocaína.

El veredicto, alcanzado por unanimidad, llega después de solo tres horas de deliberación por parte de los 12 estadounidenses (seis hombres y seis mujeres) elegidos para el jurado federal. Por el estrado pasaron diez testigos, entre los que se cuentan la exmujer del condenado, Kathleen Buhle; una exnovia, Zoe Kestan, y la viuda de Beau Biden, Hallie Biden, con la que habría mantenido una relación en el 2017, tras la muerte de su hermano.

Ahora, Hunter Biden podría enfrentarse a hasta 25 años de cárcel —de optar el juez por la sentencia más punitiva— o, lo que parece más probable, una sentencia limitada de dos años o menos de prisión. A su favor tiene que se trata de su primera condena y que



Hunter Biden y su mujer, Melissa, ayer en Wilmington. H. BEIER REUTERS

la pistola de la discordia (un revólver Colt Cobra del calibre 38) nunca estuvo implicada en ningún episodio de violencia. Además, el juez podría imponerle una cuantiosa multa de hasta 750.000 dólares (en torno a 698.000 euros).

La que tendrá que decidir sobre cuál es el futuro penal de Biden hijo será la jueza Maryellen Noreika, que ya ha dicho que espera poder dictar sentencia en un plazo de cuatro meses. El fiscal especial encargado de la acusación, David Weiss, está al frente de otra causa penal contra Hunter Biden —por dejar de pagar más de 1,4 millones de dólares en impuestos—, que podría echar a andar

en septiembre en Los Ángeles, y que empeoraría así los problemas legales del hijo del presidente. La defensa de Biden ya ha anunciado que apelará. Para ello podrían recurrir a argumentar que la expansiva interpretación del derecho a portar armas del Tribunal Supremo deja sin efecto la prohibición de tener armas impuesta a los drogadictos.

Por su lado, Joe Biden ha publicado un comunicado en el que ha subrayado que «respetará el procedimiento judicial» y que acepta el resultado del juicio. Anteriormente, había afirmado que no se servirá de su poder presidencial para perdonar a su hijo.

# Israel y Hamás se abren al nuevo plan de tregua, pero no llegan a aceptarlo

A. REY REDACCIÓN / LA VOZ

Después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldase la propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza, tanto Israel como Hamás afirmaron ayer que estaban abiertos al plan. Pero aún no está claro si alguno de los dos lo aceptará formalmente. Un alto cargo del Gobierno israelí aseguró a The New York Times que el proyecto permite a Tel Aviv alcanzar sus objetivos de guerra, incluida la destrucción de las capacidades de Hamás y la liberación de todos los rehenes. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu se negó a adoptar una postura firme sobre el plan.

En cuanto a Hamás, uno de sus dirigentes, Husam Badran, dijo que el movimiento había «tratado positivamente» la propuesta, a pesar de «no haber una postura clara y pública» del Gobierno israelí. Horas antes, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, había considerado que el destino del acuerdo dependía del máximo líder de Hamás en la Franja. El escurridizo Yahya Sinwar —ha conseguido mantenerse oculto desde el principio de la guerra—aún no se ha pronunciado.



Blinken, en Jerusalén. J. G. REUTERS

Según Blinken, Netanyahu le había dado garantías en su reunión del lunes de que apoyaba la propuesta. De todas formas, lo 
único que ha dicho oficialmente el 
mandatario israelí es que no pondrá fin a la guerra antes de que Israel esté listo, incluso cuando los 
expertos ponen en duda que sus 
objetivos puedan lograrse.

# España dará 16 millones más

El diplomático estadounidense despegó por la mañana de Jerusalén y aterrizó en Amán, la capital de Jordania. Allí participó en una conferencia internacional sobre la respuesta humanitaria para Gaza, organizada por Jordania, Egipto y las Naciones Unidas. Pedro Sánchez también estuvo presente.

«Israel debe tomar nuevas medidas para reducir las víctimas civiles, incluso cuando se enfrenta al enemigo que comenzó esta guerra con la matanza de civiles el 7 de octubre. Un enemigo [Hamás] que lleva a cabo operaciones desde escuelas, hospitales, campamentos... Un enemigo que se esconde cínicamente detrás del pueblo al que pretende representar», afirmó Blinken. Una de cal y otra de arena.

Al mismo tiempo, Sánchez se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y reiteró su petición para que «la ayuda humanitaria llegue urgentemente a Gaza». En ese sentido. anunció que España movilizará este año un paquete adicional de 16 millones de euros en apoyo a Palestina. El presidente del Gobierno español había compartido poco antes «su satisfacción» con el secretario general de la ONU, António Guterres, por la resolución del Consejo de Seguridad, y también felicitó a su homólogo esloveno, Robert Golob, por el reconocimiento del Estado palestino por su país.

# La democracia tailandesa peligra por las maniobras de varios grupos extremistas

N. CABALLERO BANGKOK / EFE

Tailandia se encuentra una vez más en riesgo de caer en la inestabilidad política a raíz de las maniobras de grupos conservadores que amenazan con derribar al Gobierno y eliminar a la oposición. A lo largo de junio, la Justicia tailandesa dirime tres procesos clave para la nación, que incluyen una acusación contra el primer ministro, Srettha Thavisin, y otra por lesa majestad contra el exmandatario Thaksin Shinawatra, figura central de la política en las últimas décadas. Además, hoy el Tribunal Constitucional empieza a dirimir una denuncia que pide disolver Avanzar, el principal partido opositor y ganador de las elecciones del 2023. Aunque estas cuestiones tienen diferentes puntos de partida, las tres tienen algo en común: son impulsadas por grupos ultraconservadores vinculados a la extinta junta militar (2014-2019) y al posterior Gobierno acaparado por generales.

# Resucitan con IA miles de moléculas de animales extintos para crear antibióticos

Las procedentes del mamut y un antiguo elefante tienen potencial clínico

R. ROMAR

REDACCIÓN / LA VOZ

¿Se tomaría un antibiótico procedente de la molécula de un mamut o de un perezoso gigante extinto hace 8.000 años? Puede que dentro de unos años, quizás no demasiados, ni siquiera se plantee esta pregunta porque igual es la única opción que tiene para salvar la vida ante la creciente resistencia de las superbacterias a los tratamientos convencionales, un auténtico problema de salud pública que ya causa 1,7 millones de muertes anuales en el mundo, cifra que podría elevarse a 10 millones en el 2050 si no aparecen nuevas alternativas.

Resucitar moléculas del pasado ayudados por la inteligencia artificial para hacer frente a la más que probable emergencia sanitaria del futuro es la opción que se ha planteado el Machine Biology Group de la Universidad de Pensilvania dirigido por el investigador gallego César de la Fuente Núñez. Una alternativa revolucionaria que ensayaron primero en una prueba de concepto con neandertales y denisovanos, nuestros primos hermanos, y para la que ahora han redoblado la apuesta en un nuevo campo abierto a la ciencia que han denominado desextinción molecular. Han explorado todos los organismos extintos conocidos por la ciencia (extintoma), desde el Pleistoceno al Holoceno, un trabajo que les ha permitido identificar 37.176 péptidos con potencial actividad antimicrobiana, de los que 11.035 no existen en ningún organismo vivo en la actualidad.

De ellos se han sintetizado cien moléculas que son una réplica biológica exacta de las que existían en estos animales en el pasado. Estos compuestos se probaron posteriormente in vitro para probar su eficacia, y diez de ellas, las más prometedoras, en dos modelos preclínicos de ratón. Los resultados son más que satisfactorios y suponen una prueba real de que esta estrategia para desarrollar nuevos antibióticos es muy prometedora.

Los resultados se han publicado en la revista científica Nature Biomedical Engineering. En total se han rastreado con una herramienta de aprendizaje profundo los proteomas de 208 especies extintas, cuya secuencia proteómica está disponible en los bancos públicos de investigación.

Las moléculas con mayor actividad antimicrobiana provienen del mamut (la mamutusina 2), de un antiguo elefante,

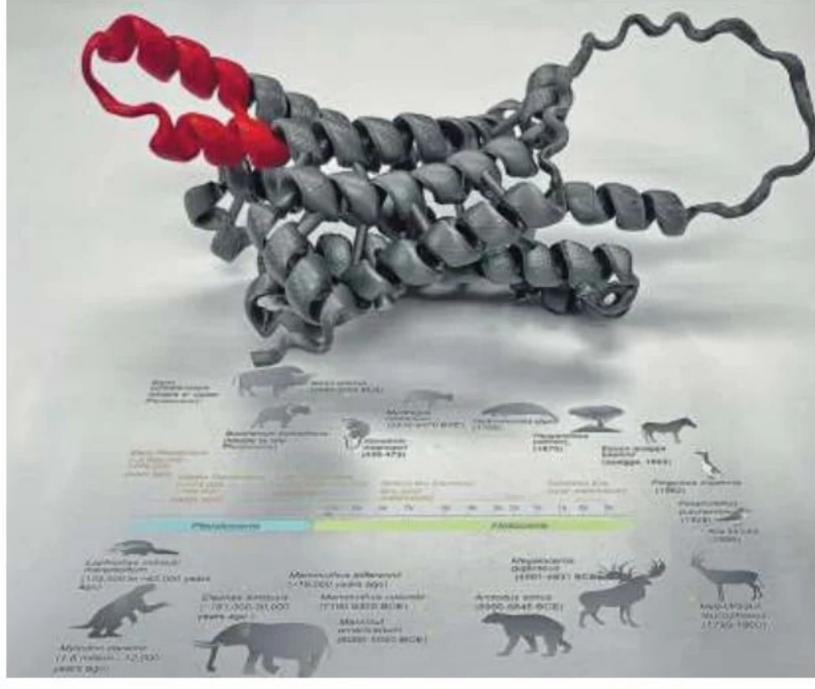

El secreto del proteoma de 208 especies extintas. El trabajo exploró con un modelo de inteligencia artificial el proteoma de 208 especies extintas, desde el mamut al perezoso gigante. En este examen se encontraron 11.035 moléculas desconocidas con potencial antimicrobiano, de las que se probaron cien.

El equipo. La investigación ha sido dirigida por el investigador gallego César de la Fuente Núñez, a la derecha, responsable del Machine Biology Group en la Universidad de Pensilvania. El primer autor es Fangping Wan, en el centro. Marcelo Torres, otro de los miembros del equipo, a la izquierda.

(la elefasina), de un perezoso gigante que había descrito Darwin, de una vaca marina y de un alce gigante. Son ya candidatos a antibióticos preclínicos.

«La mamutusina y la elefantina son dos ejemplos en los que su eficacia fue similar a la polimixina B, un antibiótico que se usa de forma convencional en los hos-

pitales», explica De la
Fuente Núñez, quien
destaca que «jamás
nadie hasta el momento había explorado esto como una
fuente de moléculas».
Un dato sorprendente lo
supone el hecho de

que la exploración del extintoma para identificar potenciales antimicrobianos se realizó en solo en doce horas, cuando el tiempo medio con los métodos tradicionales para lograr candidatos preclínicos es de seis años.

Superar este enorme desafío fue posible gracias al desarrollo, prácticamente desde cero, de un nuevo modelo computacional de inteligencia artificial, denominado APEX, que fue entrenado por los científicos para escanear los proteomas de los animales extintos e identificar en sus secuencias aquellas moléculas con potencial terapéutico. «El algoritmo -señala el director del laboratorio- lo que hace es escanear cada proteína. Es como un código de barras enorme que lo escanea y, de repente, predice que esta parte roja puede ser un antibiótico. En doce horas acabó la exploración del extintoma. Es tremendo».

Una vez identificado el código de la molécula, queda otra parte no menos importante del trabajo: sintetizarla. Para ello se utilizan robots químicos que crean la secuencia deseada, una réplica exacta de la original que es la que se utiliza para probar su eficacia en modelos in vitro y en animales.

«Así es cómo hemos podido resucitarlas», destaca el biotecnólogo gallego, que asegura: «Muchas de las moléculas que hemos encontrado son bastante diferentes a todo lo que está presente en el mundo biológico de hoy». Este matiz no es menor, porque significa que las superbacterias no están adaptadas a estos nuevos enemigos, con los que nunca se habían encontrado, por lo que ofrecerán teóricamente una menor resistencia.

César de la Fuente también expresa una esperanza: «Que la biología del pasado nos ayude a entender la biología del presente y, quizás, a predecir la del futuro».

# Europa comprará 665.000 vacunas para prevenir la gripe aviar en humanos

BRUSELAS / EFE

La autoridad europea de reacción urgente ante amenazas sanitarias (HERA) firmó este martes un contrato de adquisición conjunta para el suministro de hasta 665.000 dosis de vacunas contra el virus de la influenza zoonótica, que se contagia de animales a humanos. El objetivo es prevenir la gripe aviar en personas y prepararse frente a una eventual pandemia, por lo que la vacuna se distribuiría a la población más expuesta a posibles infecciones, como los trabajadores de granjas de aves y veterinarios, según informó la Comisión Europea.

El contrato incluye una opción de suministro de 40 millones de dosis adicionales durante sus cuatro años de duración. El objetivo es prevenir la propagación o los posibles brotes de gripe aviar en Europa. La vacuna es el único remedio preventivo contra la gripe aviar zoonótica autorizado actualmente en la UE.

Quince Estados miembros de la UE —entre los que no está España— y del Espacio Económico Europeo participan en esta contratación voluntaria con la empresa Seqirus UK Ltd., que permite a cada país participante tener en cuenta su contexto de salud pública y pedir vacunas según las necesidades nacionales.

# Condenada una clínica dental de Jaén por la muerte de una mujer tras un tratamiento

JAÉN / EFE

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Linares (Jaén) ha condenado a una indemnización de 63.901 euros a la titular de una clínica dental linarense por el fallecimiento de una paciente, de 64 años, por un defectuoso tratamiento odontológico.

El óbito se produjo tras una hemorragia, broncoaspiración y covid, según el abogado de la familia de la fallecida, Damián Vázquez, especialista en derecho sanitario y colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente. La mujer se sometió el 19 de febrero del 2020 a un tratamiento de implantes privado en una clínica dental de Linares, tras el cual comenzó a sufrir una acusada hemorragia bucal.

# Denunciados tres menores por compartir fotos sexuales de la ex de uno de ellos

J. M. L. MADRID / COLPISA

La Guardia Civil de Guadalajara ha denunciado a tres menores de edad por difundir imágenes íntimas de contenido sexual de otra menor en redes sociales. Las investigaciones se iniciaron después de que la madre de la chica presentara una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de El Casar (Guadalajara) en la que explicaba que estaban circulando imágenes privadas de su hija en una red social.

Los investigadores lograron identificar a tres menores como presuntos autores de estos hechos. Uno de ellos resultó ser un exnovio de la menor, que realizó capturas de pantalla en el transcurso de una videollamada con ella y, posteriormente, tras romper su relación, las compartió con otros dos menores. Estos las difundieron después en redes sociales. Por estos hechos, los tres han sido denunciados como presuntos autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos que el Código Penal castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

# Descienden por primera vez los gases que destruyen la capa de ozono

MADRID / EUROPA PRESS

Un nuevo estudio revela un progreso significativo en la campaña para reducir los niveles atmosféricos de sustancias químicas que destruyen la capa protectora de ozono de la Tierra.

Publicado en Nature Climate Change por un equipo internacional de científicos, la investigación confirma el éxito de las regulaciones históricas que limitaban su producción y uso.

Liderada por la Universidad de Bristol, la investigación muestra por primera vez una disminución notable en los niveles atmosféricos de potentes sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), llamadas hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Estos HCFC también son gases de efecto invernadero (GEI) nocivos, por lo que su reducción también debería contribuir de alguna manera a reducir el calentamiento global.

# Así reducirá los falsos positivos el cribado gallego de cáncer de próstata

Un algoritmo afinará la selección para hacer biopsia solo a quien tenga riesgo

MARÍA VIÑAS

REDACCIÓN / LA VOZ

El cáncer de próstata causa 500 muertes al año en Galicia. Con el objetivo de reducir al mínimo esta cifra, cogiendo «a tiempo» todos los casos posibles, la Xunta ha puesto en marcha un cribado piloto que arrancará este lunes en el área sanitaria de Ferrol. Si resulta efectivo, se extenderá por todo el territorio gallego, sumándose a los ya implantados de cáncer de cuello de útero, colon, mama y al de pulmón, todavía en fase de pruebas en A Coruña y Cee. Concretamente, el de próstata forma parte de un proyecto europeo en el que también participan Irlanda, Polonia y Lituania y, en España, el Ayuntamiento de Manresa.

A través de SMS y cartas, Saúde Pública empezará a convocar la semana que viene a hombres de entre 50 y 69 años -el objetivo es llegar a los 12.000- para sacarles sangre y medir sus niveles de antígeno prostático específico (PSA). Esta es, sin embargo, una prueba controvertida, desaconsejada para cribados, ya que suele arrojar altas tasas de falsos positivos -- incluso falsos negativos-, derivando en procedimientos y tratamientos innecesarios. ¿Cómo pretende la Consellería de Sanidade salvar estas limitaciones, de qué manera mejorará el método? A través de un algoritmo de estratificación del riesgo. Cruzando datos para afinar la diana.

El proceso no solo consiste en hacer un análisis a un grupo determinado de la población, sino en escoger al que por edad tiene mayor probabilidad de sufrir cáncer de próstata y, en función

de su PSA en sangre, descartar el riesgo o seguir haciendo otras pruebas, pasando una serie de fases. Explica Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública, que el objetivo es no realizar biopsias por sistema a todos aquellos que den positivo en la primera prueba, en la de la PSA. «Vamos pasando por una serie de estratos, el algoritmo va afinando qué candidatos tienen que llegar a la biopsia o a la ecografía transrectal y cuáles no», detalla.

Así, aquellos cuya sangre arroje niveles de antígeno prostático
superiores a tres serán derivados
a la consulta de urología, donde
se les realizará un tacto rectal y
una ecografía suprapúbica. «En
función de esto habrá pacientes
que ya saldrán del cribado y otros
que tendrán que continuar, y la
siguiente prueba sería una resonancia magnética de próstata —

continúa Durán—. Con el resultado de esta prueba, los clasificamos en cinco tipos de riesgo y, según esto, unos requerirán un seguimiento, otros tendrán que hacerse ya una biopsia de próstata y otros deberán someterse a una ecografía transrectal».

ILUSTRACIÓN

MARÍA

**PEDREDA** 

¿Qué ocurriría si no interviniese el algoritmo? «Que todo el mundo con una PSA elevada no pasaría por estas fases intermedias y, directamente, sería sometido a pruebas más invasivas, muchas de ellas innecesarias», responde. Calcula Durán que de esta forma, imaginando que los 12.000 hombres convocados en el área sanitaria de Ferrol accediesen a participar en el cribado, se realizarán unas 800 resonancias magnéticas y alrededor de 260 biopsias durante el año y medio que se alargará el programa piloto. «Es una diferencia importante respecto a hacerle a estas 12.000 personas todas las pruebas, muchas sin sentido, generándoles una ansiedad que puede ser evitada. Y esto es lo que queremos demostrar, que el método se mejora estratificando el riesgo», concluye.

Los resultados revelarán cuál es la carga de enfermedad que puede llegar a evitarse, uno de los objetivos prioritarios en la lucha contra el cáncer con mayor incidencia en hombres en Galicia, tercero en mortalidad. «Veremos una serie de indicadores que nos dirán cuántos tumores de próstata se han detectado, en qué fase y cómo ha cambiado, por ejemplo, el tratamiento del paciente, su evolución o sus efectos adversos - señala Carmen Durán - . En una segunda fase se quiere analizar cuál es este impacto psicosocial; esto se hace con todos los cribados de Saúde Pública. Hay que ver si los resultados de estos programas de detección precoz compensan o no las molestias que causan a la población».

En cuanto a las expectativas, en Saúde Pública prefieren ser prudentes. Recuerdan, sin embargo, que las revisiones bibliográficas demuestran que este tipo de cribados merecen la pena, que están recomendados por la Sociedad Europea de Urología y que el Parlamento Europeo instó hace aproximadamente año y medio a pilotar en la detección precoz del cáncer de próstata.



ROMA / EFE

El papa Francisco llamó a «acoger» en la Iglesia a los homosexuales pero pidió «prudencia» sobre su eventual ingreso en los seminarios, durante un encuentro mantenido ayer con sacerdotes en la Universidad Salesiana de Roma.

El pontífice se reunió a puerta cerrada con alrededor de 200 sacerdotes, con entre 11 y 39 años de ordenación, para hablar de «la situación actual en Europa y el mundo» y de las guerras en Tierra Santa o Ucrania, entre otras crisis.

Al final, el papa volvió a tratar la cuestión de la presencia de homosexuales en los seminarios, dos semanas después de tener que pedir disculpas por haber afirmado en una reunión con obispos que hay «mucho mariconeo» en estas instituciones eclesiásticas. «Al terminar, el papa ha habló del peligro de las ideologías en la Iglesia y ha vuelto sobre el tema de la admisión en los seminarios de personas con tendencias homosexuales», recoge un comunicado del Vaticano.

El papa, agrega, defendió «la necesidad de acogerles y acompañarles en la Iglesia» y pidió «la indicación prudencial del Dicasterio para el Clero sobre su ingreso» en los seminarios.

Asimismo, Francisco trató temas como las ingentes inversiones en armas, los anticonceptivos, los gastos veterinarios y la cirugía estética. «En ese sentido, exhortó a trabajar en el magisterio social de la Iglesia, a un mayor esfuerzo por el bien común, por la paz y, en tiempos sin compromiso y abstencionismo, por la política como la más alta forma de caridad», reza el comunicado de la Santa Sede.

También animó a los curas a «acompañar con cercanía, compasión y ternura» a las personas que sufren y a los ancianos.

# **ISABEL REBOLLIDO ASTROFÍSICA**

# «España aposta forte por ser importante na exploración espacial»

A astrofísica participa nas conferencias organizadas pola Academia de Ciencias

**NICOLÁS POSE** 

REDACCIÓN / LA VOZ

A doutora en astrofísica pola Universidade Autónoma de Madrid, Isabel Rebollido, participa hoxe no ciclo de conferencias organizado pola Real Academia Galega de Ciencias no Citic da UDC. A científica boirense explicará parte da súa investigación centrada nos discos de po e lixo que orbitan ao redor de estrelas e que conteñen información sobre como se formou o seu sistema planetario e a potencial capacidade de albergar vida. Tamén participan o presidente da Sociedade Española de Astronomía, Benjamín Montesinos, e a astrobióloga do CSIC Ester Lázaro. O ciclo esténdense ata mañá, xoves 13, das 17.00 ás 20.30 horas, e pode seguirse en directo a través da canle de YouTube da Academia.

Actualmente, Rebollido traballa no Centro Europeo de Astronomía Espacial, situado en Madrid e encargado das misións de astrofísica e da exploración do Sistema Solar da Axencia Espacial Europea (ESA). Ademais, forma parte da Comisión Muller e Astronomía da Sociedade Española de Astronomía.

# -Como se realizan estas observacións a sistemas formándose?

—Estudamos as etapas de formación dos planetas. Son observacións de evidencias indirectas. Observamos po e gas de siste-

mas en formación, de 10, 20 ou 30 millóns de anos. O Sistema Solar ten 3.500 millóns, por comparar. Adoitan estar xerándose planetas arredor da estrela, e os cachiños de material rochoso que chocan entre eles permiten explicar como se puideron formar planetas coma o noso a través destes impactos e interaccións. Para observar estes sistemas debemos ir ao espazo, usar telescopios que capten ondas infravermellas para captar auga neles, pero a enorme cantidade que hai na atmosfera bloquea as ondas nos telescopios en terra.

### —Como notou no seu campo de investigación o crecente interese en explorar o espazo?

—Notouse bastante; a astrofísica está nun momento doce. Estamos descubrindo cousas que levaban anos preditas, como as ondas gravitacionais. Agora parece máis fácil conseguir financiamento, sempre que se viva nun bo momento. A vantaxe que ten a astrofísica é a fascinación xeral que ten a xente polo espazo. E agora hai moitos actores, como a India ou Xapón, que buscan realizar misión e avanzar na investigación.

### —Que papel pode xogar España na investigación do espazo?

—España está facendo unha aposta moi forte na exploración espacial coa Axencia Espacial Española, e contamos con profesionais capaces. Hai moito interese por facernos ver no panorama global



Isabel Rebollido é doutora en Astrofísica pola UAM. MARCOS MÍGUEZ

e europeo. Tamén hai iniciativas privadas, como o foguete Miura I, que demostran o grande interese que hai na astrofísica.

# —Cal pode ser o futuro inmediato da exploración espacial?

-Nos próximos anos vanse realizar moitas misións especializadas. Xa se lanzou o telescopio Euclid, da ESA, para investigar a materia escura das galaxias; hai misión para observar as poboacións de planetas nos sistemas próximos, ou o Roman Space Telescope da NASA, que é un observatorio que achega imaxes de campo profundo, entre moitos datos moi variados. Xa está habendo un crecemento enorme nos datos que recibimos. Agora necesitamos profesionais e capacidade de computación para estudalos.

—E no seu campo en específico?
—Estamos a centrarnos nos exocometas. Corpos moi pequenos

que se moven polos sistemas planetarios. Queremos ver os efectos que teñen os bombardeos masivos destes obxectos en planetas similares ao noso. Unha das teorías máis aceptadas é que a maioría da auga da Terra chegou a través dos múltiples impactos destes obxectos, ao igual que a Marte ou á Lúa. Non podemos viaxar ao pasado, pero observando estes fenómenos poderiamos explicar como chegamos

### —Que podemos esperar máis aló do ano 2030?

ao noso estado actual.

—A nova xeración de telescopios aínda chegará arredor do 2030 e do 2040, e permitiranos ir moito máis lonxe. Cerca do 2030 lanzarase o observatorio espacial HWO (Habitable Worlds Observatory), que seguramente revolucione a captación de ondas infravermellas.

# Los ingenieros informáticos premian a las firmas Ipglobal y Cluber

A CORUÑA / LA VOZ

Dos firmas ubicadas en A Coruña han sido reconocidas por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) en su XVI Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia 2024. Se trata de la incubadora tecnológica Ipglobal Tech Hub, de la compañía coruñesa Ipglobal, y de los responsables de Cluber, la aplicación dedicada a la digitalización de los clubes deportivos. Ambas han sido reconocidas con el Premio Iniciativa Emprendedora 2024.

Ipglobal, nacida en el 2003, es la responsable de Ipglobal Tech Hub, una incubadora de empresas orientada a crear, diseñar, desarrollar y potenciar modelos de negocio. Mientras que Cluber es una aplicación cofundada por cuatro amigos apasionados por el deporte que detectaron que la gestión administrativa de los clubes consumía mucho tiempo.

# Crespo, primera presidenta de la Academia de Ciencias

MADRID / EFE

La bióloga tinerfeña Ana María Crespo se convertirá el 26 de junio en la primera mujer que presida la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en sus 177 años de historia, al sustituir a Jesús María Sanz Serna.

Sorteo exclusivo Para suscriptores



¡Sorteamos 15 entradas dobles para Vozes!

8 historias gallegas que inspiran al mundo

Martes 18 de junio, 19h. Museo Santiago Rey Fernández-Latorre

Entra en sumavoz.es y participa hasta el 12 de junio.







# La estación de Manzaneda recibe a 2.135 escolares más que el año pasado

OURENSE / LA VOZ

La Estación de Montaña Manzaneda prevé recibir, hasta el mes de agosto de este año, a 7.255 alumnos y alumnas de las cuatro provincias gallegas que participarán, o han participado ya, en diferentes campamentos y actividades deportivas en el parque multiaventura. Según la estación, es un dato récord, puesto que el año pasado fueron 5.120 estudiantes los que fueron a Manzaneda. Entre enero y agosto del 2024, la estación sumará 2.135 escolares más que el año anterior, en una apuesta por desestacionalizar el recinto fuera de la temporada de nieve.

Por provincias, la de Pontevedra es la que reservó más plazas, concretamente para 2.773 alumnos; la Ourense aportó 2.166 escolares; desde A Coruña llegan 1.152, y desde Lugo, 444. En las acciones de verano de la Xunta se espera que participen 720 jóvenes.

# El Gobierno invertirá 1.300 millones para impulsar los cuidados en el hogar

La estrategia pretende acabar con un modelo basado en macrorresidencias

**ALFONSO TORICES** 

MADRID / COLPISA

El Gobierno destinará 1.324 millones de euros extras en tres años para impulsar la puesta en marcha de la nueva Estrategia Estatal de Cuidados. Es la hoja de ruta que debe guiar el trabajo de ministerios, autonomías, ayuntamientos, ONG y centros concertados para lograr que, antes del 2030, la atención personalizada y a domicilio de los ciudadanos con algún grado de dependencia sea la norma, y su ingreso en residencias, la excepción.

Estos fondos adicionales, procedentes de la Unión Europea, pretenden ser el acelerador de la ambiciosa batería de reformas contenida en la nueva estrategia estatal, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales y aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Un documento de más de cien páginas que desgrana las

actuaciones para revolucionar la atención a los aproximadamente cinco millones de mayores, discapacitados, personas sin hogar y menores bajo la responsabilidad de los poderes públicos que precisan cuidados o apoyos continuados, que son aproximadamente el 10 % de los españoles. Al mismo tiempo, se marca como obligación dignificar las condiciones laborales de las 750.000 cuidadoras profesionales y descargar de parte de sus esfuerzos no remunerados a los millones de cuidadoras familiares, en su absoluta mayoría madres, esposas, hijas o hermanas.

La inversión extra servirá para ampliar y modernizar los servicios de atención a domicilio, tanto con más horas, tareas y personal de asistencia en el hogar como con la universalización y mejora de la teleasistencia, y para impulsar el plan que trata de humanizar la actual red de residencias, especialmente las de gran tamaño, convirtiéndolas antes del final de la década en un lugar que respete la personalidad y los deseos de sus clientes y en el que vivan en un ambiente semejante al de un hogar.

### Todos los niños acogidos

Estos fondos están destinados también a financiar proyectos piloto de ONG e instituciones alineados con la estrategia, y a tratar de garantizar que se cumple el objetivo de que en el 2030 todos los niños tutelados por el Estado menores de diez años estén en acogimiento familiar.

El dinero llegado desde la UE debería ser solo el empujón inicial de una estrategia que admite que el cambio que busca requerirá de muchos años («no será de hoy para mañana»). El grueso de los fondos que permitirían ejecutarla deberá salir de una mejora notable y progresiva

Un centenar

Superior de

largo. El Centro

Investigaciones

de un centenar

de instituciones científicas en las

que trabajan unas

15.000 personas,

800 de ellas

en Galicia. Sus

responsables se

periódica, y esta

vez han elegido

el Incipit de la

reúnen de manera

Cidade da Cultura

de Santiago para

llevar a cabo el

encuentro.

**XOAN A. SOLER** 

Científicas (CSIC)

lo componen más

de los presupuestos estatales y autonómicos para la dependencia y las familias, cuyos aumentos concretos se fijarán en los planes operativos. Se trata más de una obligación que de un deseo, pues, si hoy el 20 % de los españoles ya tienen más de 65 años y necesidades crecientes de ayuda, en el 2035 esta proporción será del 25 %, y en el 2047, del 30.

La nueva estrategia tiene como objetivo acabar con un modelo que considera precarizado, insuficiente y centrado en una atención institucionalizada, mediante el formato de las grandes residencias, en las que hay ingresados más 350.000 españoles. Aspira a transitar a un modelo en el que la atención se adapte al máximo a las necesidades de cada beneficiario, que deberá poder seguir, como norma general, en su casa, en su barrio, en su pueblo y con su vida, que es lo que demandan el 94 % de los afectados.

# El personal directivo del CSIC aborda en Santiago un nuevo modelo de evaluación del trabajo científico

T. MONTERO SANTIAGO / LA VOZ

Cada seis meses, la presidencia del CSIC se reúne con los 124 directores del organismo para hacer balance y ponerse al día en los asuntos de gestión y en los proyectos científicos en los que trabaja la institución, que cuenta con 15.000 trabajadores, de los que 800 están en Galicia. Precisamente, desde ayer se reúne en la sede del Incipit, en la Cidade da Cultura, el personal directivo de la institución, que entre otras cuestiones abordará hoy la puesta en marcha de un nuevo modelo de evaluación del trabajo científico.

La Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA) está formada por más de 350 organizaciones de 40 países, incluyendo el CSIC, y se basa en el acuerdo sobre la reforma de la evaluación de la investigación, que busca actualizar los criterios según los que se evalúa el desempeño científico y sumar a la publicación científica y la captación de recursos nuevos ítems que tienen que ver con la transferencia de conocimiento, la innovación y la divulgación científica de alto nivel, por ejemplo.

El encuentro en Santiago —que así profundiza en la descentralización de la actividad del CSIC analiza también el impacto que tendrá este nuevo modo de eva-



luar la producción científica y cómo se debe realizar ese proceso de transformación.

# Reducir el impacto

El impacto ecológico de la labor que desempeña el CSIC está siendo otro de los puntos claves de este encuentro. El personal directivo del organismo debate también sobre el plan de sostenibilidad de una institución que hace investigación en todo el mundo y que tiene como objetivo reducir su huella y avanzar en la sostenibilidad ambiental, social y económi-

ca de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además de presentar el Plan de Transformación Digital, que abordará el Programa Momentum y la formación en inteligencia artificial, la reunión en Santiago también servirá para dar a conocer el nuevo protocolo de asesoramiento de emergencias. El CSIC tiene un importante papel en las emergencias que suceden en el país, y buena cuenta de ello son algunos de los últimos ejemplos, como los incendios en Tenerife, la erupción del volcán de La Palma o la crisis sanitaria derivada del coronavirus, pero hasta ahora el organismo de investigación carecía de un protocolo interno para estos casos. En la reunión que se celebra en Santiago también se ha abordado este protocolo, que, por ejemplo, establece mecanismos para contactar con rapidez si se produce una emergencia, crea una coordinadora de emergencias que distribuye el trabajo y que también funciona como contacto con el Gobierno estatal y con las diferentes comunidades autónomas.



Tablilla encontrada en Casas del Turuñuelo. csic EP

# Investigan una tablilla hallada en Badajoz con un diccionario paleohispánico

MÉRIDA / EFE

El Instituto de Arqueología de Mérida, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), investiga el abecedario hallado en la tablilla de pizarra del yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña (Badajoz), y que, según las primeras interpretaciones, sería el tercer abecedario paleohispánico meridional del que hay constancia.

Con la ayuda de un investigador experto en este tipo de escrituras han identificado lo que parece ser una secuencia de 21 signos trazados en el marco de la tablilla, cuyo hallazgo se comunicó la pasada semana y en la que también se hallaron figuras de guerreros.

# El naval gallego cierra su semestre más global y suma 1.200 millones en cartera

Nueve de los 12 buques pedidos son para armadores o Gobiernos extranjeros

M. SÍO DOPESO

REDACCIÓN / LA VOZ

Antes que los coches eléctricos y que la moda ultrarrápida, la industria de construcción naval fue el primer objetivo industrial sobre el que China puso el ojo y acabó poniendo la bala. Y lo ha hecho a tal velocidad que, según la sociedad de clasificación Clarksons Research, al cierre del 2023, los astilleros chinos ya tenían el control del 50 % de la producción naval mundial en términos de tonelaje bruto compensado (CGT, unidad de volumen de construcción de un barco). Tras China se sitúan también dominantes Corea del Sur y Japón. Europa se queda muy por detrás, con tan solo el 6,1 % de los nuevos contratos.

Los asiáticos comenzaron construyendo cargueros, y hoy ya tocan casi todos los segmentos, menos tres, en los que todavía es posible abatirlos: los buques pesqueros, los oceánicos y multipropósito, y los ferris y cruceros, que conforman la burbuja refugio de los astilleros europeos. Por eso tiene especial mérito que el mermado sector naval privado gallego - Navantia es una empresa pública-, integrado por cada vez menos astilleros (pequeños y medianos), y concentrado en su mayor parte en las rías de Vigo y Pontevedra, consiga imponerse en las licitaciones internacionales a sus rivales de Italia, Francia, Alemania, Grecia, Noruega y los Países Bajos.

# Astilleros globalizados

Es así como los astilleros gallegos suman en estos momentos una docena de buques en construcción o aún en cartera, por un valor económico de 1.250 millones de euros, según estimaciones del sector a partir de las dimen-



Freire entregará próximamente el buque de investigación David Packard, construido para EE.UU.

siones y la tipología de buque (en BUQUES DE INVESTIGACIÓN la mayor parte de las licitaciones que no son gubernamentales no trasciende el importe de la adjudicación).

Del total de pedidos contratados, nueve tienen como destinatario un cliente extranjero. Destaca también el hecho de que ocho unidades son buques de investigación oceanográfica, un segmento en el que el naval de Vigo ha alcanzado la excelencia, y suma en estos momentos contratos por valor de 540 millones de euros.

Por volumen de encargos, el mayor peso de la cartera de pedidos lo aporta el grupo Armón en sus dos instalaciones: Armón Vigo y Astilleros Ría de Vigo (antiguo Barreras). Compagina el buque oceanográfico español Odón de Buen, para el Instituto Español de Oceanografía, con otros cuatro barcos. El grupo que dirige Laureano Alperi tiene otros cua-

# 540 millones €

Nueve unidades firmadas Es el importe que suman las cinco unidades de Armón Vigo y las cuatro de Freire Shipyard.

tro buques de investigación marina firmados para Islandia, Nueva Zelanda, Holanda y las Azores; además de una patrullera para la Guardia Civil, un barco arrastrero para la armadora Copemar, dos patrulleras para Suecia y varias unidades aún sin concretar del multipedido de ferris para una armadora francesa, cuya construcción se repartirá entre las instalaciones de Vigo, Burela y Asturias.

Freire Shipyard aporta a la cartera de pedidos innovación, espectacularidad y lujo. En los muelles de Beiramar trabaja en un nuevo yate de lujo que botará a final de mes, cuyo armador permanece en el anonimato -de hecho, el yate se llama Proyecto Incógnita-. No es el único buque exclusivo que saldrá del astillero de la familia Freire. En construcción tiene dos oceanográficos para Francia y EE.UU. (en concreto, para el estado de California, a punto de entrega); y un buque farero para Escocia.

A estos se acaba de sumar una nueva unidad oceanográfica para Arabia Saudí y un buque de rescate y recogida de residuos para Greenpeace (Países Bajos), de tipología única y ecoeficiente, según reveló la semana pasada la organización ecologista.

En Marín, el astillero Nodosa avanza en sendos pesqueros para las armadoras Pereira y Pescapuerta, respectivamente, cuya entrega está prevista para este año. A estos dos pedidos acaba de sumar un buque arrastrero de última generación para Nueva Zelanda.

# La Audiencia Nacional confirma que Ángel Ron irá a juicio por estafa y falsedad

REDACCIÓN / LA VOZ

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del expresidente del Banco Popular Ángel Ron contra su auto de procesamiento, confirmando que el exbanquero deberá ir a juicio por los presuntos delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital del 2016, cargos por los tendrá que sentarse en el banquillo junto a otros 12 directivos y la auditora PwC.

En un auto fechado el lunes, la Sala de lo Penal rechaza el recurso del exbanquero contra su procesamiento, dictado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en marzo. Los magistrados Ángela Murillo, Jesús Gutiérrez y Fermín Echarri consideran que del auto de Calama, «especialmente fundamentado en todos sus aspectos», se puede deducir la existencia de indicios racionales de criminalidad, y se detallan «respecto a la persona recurrente aquellas conductas que podrían considerarse como supuestamente delictivas».

# La CNMV admite a trámite la opa del BBVA sobre el Sabadell

REDACCIÓN / LA VOZ

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de opa (hostil) que lanzó el BBVA sobre el Sabadell para hacerse con el control del banco catalán después de que fracasaran las conversaciones sobre una fusión de ambas entidades.

La CNMV señaló ayer en una comunicación que el folleto y la documentación, presentada por el BBVA el 24 de mayo, ampliada y matizada el 4 de junio, se «ajustan a lo dispuesto» en la normativa en vigor. Sin embargo, señala que esta admisión a trámite «no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones», que deberá producirse conforme a los plazos y requisitos de la ley de opas.

Además, advierte de que no autorizará la oferta hasta tener la certeza de que el Banco Central Europeo (BCE) no se opone a la pretendida operación de compra del BBVA.

# Más de 10.000 barcos para la economía azul hasta el 2035

Sea Europe, la Asociación Europea de Constructores Navales, no para de invocar a la competitividad de los astilleros occidentales para seguir defendiendo el fuerte frente a la apisonadora asiática. Con motivo de las recientes elecciones al Parlamento Europeo, esta organización ha vuelto a la carga para tratar de espolear a los futuros representantes parlamentarios ante el riesgo real de extinción que corre la construcción naval en Europa. «Es necesaria y urgente una estrategia industrial marítima integral para la región. Esta industria es clave para la independencia estratégica de Europa», ha advertido Christophe Tytgat, secretario general de SEA Europe, en un escrito en el que avisa de que la situación es urgente: «Es imperativo recuperar la capacidad de construcción naval de los astilleros en Europa, asegurando pedidos de armadores, incluidos los europeos», afirma.

Tytgat resalta que la transición hacia la sostenibilidad y la digitalización en el transporte marítimo y la economía azul representa una oportunidad prometedora para que Europa supere a sus competidores globales en calidad, eficiencia y seguridad.

La patronal europea denuncia que la industria naval asiática no solo ha amenazado la capacidad industrial de los astilleros europeos, sino que también ha afectado negativamente a todo el ecosistema de la cadena de suministro, que incluye equipos, sistemas y tecnologías, así como las capacidades de construcción naval. Sin olvidar, además, que la construcción naval «provee capacidades cruciales para la defensa y seguridad europeas», asegura la patronal.

La ambición de SEA Europe tiene cifras y fechas: para el 2035, el sector aspira a suministrar 10.000 buques sostenibles y digitalizados a industrias estratégicas de la denominada economía azul europea, con especial destinatario en el sector de las energías renovables marinas. Para lograr este objetivo, Tytgat asegura que existe la «necesidad crítica» de que los responsables políticos de la Unión Europea implementen una estrategia industrial marítima como una cuestión prioritaria para la autonomía estratégica del continente.

# El Banco de España sube al 2,3 % el crecimiento de la economía, por un turismo desbocado

E. MARTÍNEZ MADRID / COLPISA

La economía española creció un 2,5 % el año pasado y todo hacía presagiar -inflación, subida de tipos, desaceleración europeaque este año el crecimiento sería muy inferior, de un 1,8 % o 2 %, según las optimistas previsiones del Gobierno. Pero, según pasan los meses, las organizaciones económicas van mejorando sus estimaciones para el cierre de este ejercicio. Si hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevaba su previsión medio punto hasta un crecimiento del 2,4 % para España en el 2024, este martes fue el Banco de España quien las aumentó cuatro décimas, hasta el 2,3 %.

Ángel Gavilán, director de Estadística de la entidad, explicó que se debe al buen desempeño de los servicios, en concreto a los turísticos, y a la sorpresa al alza de los datos del primer trimestre. Las exportaciones de servicios turísticos sorprendieron entre enero y marzo, al crecer un 19 % interanual, por una Semana Santa de récord.

Además, el turismo se sitúa en máximos históricos. No obstante, el supervisor advierte de que este tirón podría ser «transitorio»,

aunque también se muestra sorprendido de que el empuje pospandemia se esté extendiendo tanto en el tiempo. En concreto, los datos del Banco de España apuntan a que el gasto total de los turistas extranjeros ha crecido un 54 % en el 2024 respecto al período 2016-2019.

La demanda interna seguirá siendo «el principal soporte de la actividad» hasta el 2026. Aun así, el consumo per cápita de los hogares está aún 3 puntos por debajo de los niveles prepandemia, pese a que la tasa de ahorro ha aumentado respecto al 2019.

Con este horizonte de proyección, el PIB se situará en el 2026 nueve puntos por encima del nivel prepandemia, una mejora algo mayor que en el promedio de la UE (de ocho puntos). La previsión de inflación no es tan positiva. El repunte inesperado del petróleo ha supuesto una subida en los carburantes. Además, la reversión de las medidas anticrisis está tirando al alza de la inflación. En este sentido, el Banco de España calcula que el IPC cerrará el año en el 3 %, tres décimas por encima de su previsión de marzo, y en el 2 % el año que viene, una décima por encima.

# Naturgy cae un 15 % tras el fracaso de la opa de Taqa

REDACCIÓN / LA VOZ

Las acciones de Naturgy cayeron este martes casi un 15 % en bolsa arrastradas por la confirmación de la ruptura definitiva de las negociaciones entre CriteriaCaixa y la emiratí Taqa para un posible pacto de cooperación en la energética, con el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (opa) sobre la compañía.

En concreto, los títulos de la energética, que en casi dos meses habían llegado a acumular unas ganancias de cerca del 20 % impulsados por los rumores en torno a la operación de Taqa y el vehículo inversor de La Caixa, fueron los más castigados del mercado español en la sesión, con un retroceso del 14,96 %, hasta los 21,14 euros.

De esta manera, Naturgy, en su peor día en bolsa desde marzo del 2020, -en pleno covid-, vio prácticamente fulminadas todas las ganancias que había acumulado al calor de una esperada operación corporativa.

Las fuertes caídas en el valor ya se veían venir desde el inicio de la sesión, ya que Naturgy mantuvo hasta las 9.35 horas el precio de cierre del lunes, cuando había subido un 0,65 %, hasta los 24,86 euros por acción,

por subasta de volatilidad al no casar las órdenes de compra y venta. Así, tras la subasta, las acciones caían casi un 12 %, hasta intercambiarse a un precio de 21,96 euros.

El analista de XTB Javier Cabrera consideró esta retirada de Taqa «un ejemplo de la dificultad que tienen las operaciones corporativas y de lo peligroso que es dar algo por descontado en los mercados financieros».

«En ese sentido, vemos normal que Taqa se haya retirado de las negociaciones, debido a que en esta operación se sumaba, por un lado, el componente de compañía estratégica, con las reticencias gubernamentales y, por otro, un accionariado totalmente atascado», dijo.

Por ello, estimó que para que una posible operación sobre la energética se lleve a cabo será necesario que CVC y GIP relajen sus exigencias de precios y que IFM asuma que Criteria debería tener un mayor control sobre Naturgy para contar con el beneplácito del Estado español. «Nos parece que Naturgy tiene una sólida posición competitiva, pero necesita una mayor cooperación accionarial que de estabilidad a la compañía», añadió.



# Agua y viento impulsaron un 23 % la generación de energía verde en Galicia hasta mayo

Las centrales hidroeléctricas sustentaron la mayor producción en los cinco primeros meses del año, con una eólica en retroceso

BEATRIZ COUCE

REDACCIÓN / LA VOZ

Galicia exprime el verde en su cesta de generación. Agua y viento constituyen los dos recursos naturales que mayor participación presentan en cuanto a la producción eléctrica en la comunidad. El uso elevado de las centrales hidroeléctricas, entre ellas las de bombeo -que actúan como auténticas baterías de almacenamiento de energía-, así como de los parques eólicos, principalmente, han elevado la producción renovable en un 23 % entre enero y mayo en relación con el mismo período del año anterior, según los datos de Red Eléctrica.

Desde finales del pasado año, con temporales y lluvias copiosas, las plantas de agua han recuperado un papel motor en la producción de electricidad de Galicia. En los cinco primeros meses del año generaron 6.294 gigavatios a la hora, mientras que los parques eólicos acumularon 4.036. Solo hace un año, la foto fija de ambas tecnologías era bien diferente: las hidroeléctricas se habían anotado 3.991 gigavatios, frente a las 4.442 de los aerogeneradores.

Las centrales de bombeo -que cuentan con dos embalses a diferentes alturas que permiten mover el agua de uno para otro en el momento en el que la demanda cae, y recuperarla en el proceso inverso, cuando repuntatambién han aportado su granito de arena en la cuota verde, junto con los residuos renovables y las plantas fotovoltaicas.

En conjunto, todas las tecnologías limpias generaron 10.637,6 gigavatios de potencia entre enero período del último lustro, aunque no el récord absoluto, ya que hace justo un decenio se superaron los 10.800 gigavatios a la hora.

No obstante, la producción limpia de los cinco primeros meses de este año es un 23 % superior a la del 2023 y casi un 50 % mayor que entre enero y mayo del 2022.

# Panorama en mayo

Pese a las buenas cifras, la escalada verde experimentó una ralentización en el quinto mes de este 2024, con descensos con respecto a abril de la hidroeléctrica (con un 19,43 % menos), la eólica (con una caída del 18,4 %) y la fotovoltaica, con un 4 % menos. Del total de la producción, la hidráulica sustentó el 50 % del total de la energía producida en la comunidad, mientras que la eólica, el 31,45 %.

Las instalaciones eólicas de la comunidad consolidan una tendencia a la baja producción que

# **COYUNTURA**

# Las «baterías» de bombeo, con un notable aumento

El sector energético insiste en la necesidad de promover en el país instalaciones de almacenamiento, más necesarias que nunca debido al creciente papel de las plantas renovables, no siempre disponibles para el sistema. En el mes de mayo, las centrales de bombeo multiplicaron por dos la generación con respecto a abril, al pasar de 12,1 gigavatios a la hora, a 28,1.

y mayo, la cuota más alta en ese ya registraron el pasado año y que, según los expertos, se debe, entre otros, a la antigüedad del parque, y de ahí que las máquinas presenten un menor rendimiento que las de otros lugares, más nuevas.

> El parón que está experimentando este sector vendrá, previsiblemente, a agravar aún más esta situación. Sin embargo, las centrales de ciclo combinado -en Galicia funcionan dos, la de Endesa en As Pontes y la de Naturgy en Sabón— se erigieron como la tercera tecnología de la comunidad, seguidas de las plantas de cogeneración, las que usan las industrias para producir su propia electricidad.

> Galicia sigue siendo una de las zonas geográficas del país que está teniendo un mayor papel en el proceso de transición energética. El pasado año clausuró la última central de carbón que tenía en funcionamiento -la de Endesa en As Pontes-, aunque la participación de las plantas verdes ya venía creciendo en los últimos años. Solo en el mes de mayo, las energías limpias sustentaron el 85,81 % del mix de generación de la comunidad, 20 puntos por encima de la media del país, que fue del 65,10 %.

> No obstante, aunque el pasado año fue la tercera zona del país con mayor generación verde, este mes de mayo se quedó por detrás de Aragón, con un 95 %; Castilla-León, con un 91,12 % y Castilla-La Mancha, con un 87,6 %.

> En cifras absolutas, las instalaciones gallegas -tanto las renovables como las que no- produjeron en mayo 1.859,5 gigavatios a la hora.

# El Corte Inglés eleva un 5,4 % sus ventas y gana 480 millones

El grupo de grandes almacenes logró el año pasado su mayor beneficio recurrente en 15 años, tras facturar 16.333 millones

### C. ALBA

MADRID / COLPISA

El Corte Inglés se olvida por completo de las heridas que la pandemia dejó en la cuenta de resultados del sector y que tantos cambios han provocado en los hábitos del consumidor. El grupo de grandes almacenes alcanzó un beneficio neto de 480 millones de euros en su último ejercicio, cerrado el pasado 29 de febrero.

La cifra está por debajo de los 870 millones del anterior, pero no son datos comparables al estar aquel año marcado por los ingresos extraordinarios que generó la operación con la Mutua, por la que la aseguradora se hizo con un 8 % del grupo de grandes almacenes y con un 50,01 % de su actividad aseguradora.

Teniendo en cuenta ese factor, el beneficio neto recurrente de El Corte Inglés se disparó un 73,7 %, hasta los 359 millones, máximos desde el 2009. «Esta evolución positiva ha sido posible gracias al modelo de negocio orientado a lograr la satisfacción del cliente, con una propuesta comercial completa y diversificada», apunta la compañía. Una estrategia que le permitió disparar un 5,4 % su facturación, hasta los 16.333 millones.

La mayor parte de ese volumen correspondió al negocio de retail, con 12.845 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,8 % sobre el año anterior. «Destaca el fuerte posicionamiento del área de moda, con una amplia presencia de firmas nacionales e internacionales, junto a las colecciones de las marcas propias de El Corte Inglés», indican desde la empresa presidida por Marta Álvarez.

La misma tendencia se observó en las divisiones de viajes y seguros, que han conseguido en el último año los mejores resultados de su historia. Solo Viajes El Corte Inglés logró un volumen global de ingresos de 3.306 millones de euros, un 12,6 % más que el año anterior, consolidándose como líder del sector en plena explosión del turismo. «Con más de 700 delegaciones propias, Viajes El Corte Inglés ha logrado los mejores resultados de su historia, al mismo tiempo que avanza con paso

firme en su propuesta omnicanal y en su amplia oferta de productos tanto vacacionales como para empresas», indican.

### Menos deuda, mejor «rating»

Esta evolución positiva de las diversas áreas de actividad ha permitido a El Corte Inglés elevar su ebitda (resultado operativo) un 13,6 % en el ejercicio fiscal, hasta los 1.081 millones de euros. Una fortaleza que se ha visto reflejada de forma directa en la notable disminución que ha experimentado la deuda financiera neta, que actualmente se sitúa en 2.059 millones de euros, lo que implica una ratio de 1,9 veces el ebitda. Es, a su vez, el nivel más bajo de los últimos 16 años para la compañía.

La mejora de la rentabilidad y de su eficiencia, así como la buena evolución del negocio y perspectivas de futuro, han permitido que El Corte Inglés reciba por primera vez la calificación de grado de inversión por parte de las agencias Standard & Poor's y Fitch Ratings. Una nota que permite a las empresas que la poseen, entre otras

# El error en una cifra del teléfono de un malagueño permitió a una gallega descargarse su renta

Juan Cubiles.

O. P. SANTIAGO / LA VOZ

En menos de 24 horas aclaró la Agencia Tributaria por qué una vecina de Santiago, María José P., pudo descargarse en su móvil la declaración de la renta del malagueño Juan Cubiles: un error en una cifra del teléfono del vecino de Cártama lo igualó al nú-

mero de la compostelana, y esa confusión creó el problema. Era la sospecha de María José, más rápida que la Administración para hablar con Cubiles.

Lo llamó el lunes por la tarde, tras averiguar el número del malagueño «por

sentido común»: «Se me ocurrió pronunciar el teléfono con acento andaluz, y me di cuenta de que podía haber una confusión entre el 60 de mi número con el 70». Probó a llamar a ese 70, preguntó por Juan y, ibingo!

«La verdad es que cuando vi el número en pantalla pensé '¿Cómo puedo estar llamándome a mí mismo?'», explica Cubiles desde Cártama. Más raro aún le sonó lo que le contara María José: «Pensaba que era una broma (dice entre risas), hasta que ella empezó a decirme mi DNI, el nombre de mi mujer, de mi hija, lo que me van a devolver... todo. Ahí ya me lo creí».

Desde la oficina de la Agencia Tributaria donde realizó presencialmente su declaración el pasado miércoles, llamaron ayer a primerísima hora de la mañana a su mujer, sorprendidos de

> que ella ya estuviese al corriente de lo sucedido. Se había adelantado la santiaguesa: «Le restaron importancia, diciendo que se había bailado un número, pero yo les hice ver que esa mujer tiene todos nuestros datos. Me dijeron que no pasaba nada, y que por

supuesto la devolución la ingresarían en nuestra cuenta», relata Nuria, esposa de Cubiles.

Él solo tiene palabras de agradecimiento para la vecina de Santiago: «Es superamable, superatenta y superresponsable. Todo lo que se preocupó por localizarme no lo hace cualquiera». Él afirma que no tiene culpa de lo sucedido: «Yo hice lo mismo que todos los años, y nunca había habido problema», indicando que la administración tira balones fuera. Con el consuelo, en Cártama y en Santiago, de dar carpetazo al asunto.



L. G. C. LUGO / LA VOZ

Cientos de kilómetros de carretera y un mes de travesía en barco. Es el desafío logístico que la compañía lucense Norvento ha tenido que afrontar para trasladar desde su factoría de Vilalba hasta la isla portuguesa de Corvo los siete aerogeneradores nED100 que instalará en el lugar.

La semana pasada, Norvento inició el traslado de los artefactos, moviendo las inmensas moles hasta el puerto de Leixões, en Matosinhos, desde donde partirán en barco para las Azores. La travesía durará un mes, por lo que la compañía prevé iniciar la instalación en julio. La logística ha requerido una cuidadosa planificación, en la que han participado todas las partes implicadas.

de Norvento que alumbrarán las Azores

El proyecto de Norvento para Corvo (la más pequeña de las Azores) es realmente ambicioso, ya que permitirá dotar de independencia energética (y verde) a una isla cuyo territorio se caracteriza por una difícil orografía. Los siete aerogeneradores permitirán instalar una potencia eólica de 700 kW bajo la modalidad llave en mano, además de los sistemas de monitorización y control de todos los elementos del parque eólico.

En Corvo habitan 400 personas y, para ellos, supondrá un gran cambio la instalación del parque eólico, ya que reducirá el riesgo de apagones y dará mayor



Uno de los siete aerogeneradores de Norvento.

estabilidad energética a la isla, que dejará así de depender en exclusiva de los combustibles fósiles llegados por mar para tener suministro renovable: «Este avance establece un ejemplo inspirador de cómo las comunidades pueden adaptarse y prosperar en armonía con el medio ambiente».



# El Gobierno se abre a adelantar la jubilación parcial, exigiendo más años cotizados a los hombres

Plantea pedir 40 años trabajados, frente a solo 33 para las mujeres

### L. PALACIOS MADRID / COLPISA

El Ministerio de Seguridad Social se muestra dispuesto a mejorar su propuesta sobre la jubilación parcial para atraer así a los sindicatos y a la patronal a un acuerdo que, por el momento, aún está lejano. Por ello, se abrió a adelantar seis meses la edad para poder acceder al retiro parcial respecto al nuevo diseño que puso encima de la mesa hace ya un par de meses.

Sin embargo, los sindicatos denunciaron que se trata de una propuesta inconcreta, realizada de forma verbal y de la que no se cuenta aún con un documento por escrito. Ni siquiera les ha quedado claro a qué tipo de jubilación parcial se aplicaría el adelanto: a la ordinaria, a la extraordinaria o a ambas.

En el único texto que por el momento se ha presentado, el Gobierno endureció aún más las condiciones para poder acceder a este tipo de salida progresiva del mercado laboral, en el que un trabajador va compaginando trabajo y pensión, pese a que había prometido impulsarla tras los recortes de la reforma del 2011.

Así, el Ejecutivo mantuvo en dos años el adelanto máximo para acceder a la jubilación parcial ordinaria, pero redujo de cuatro a tres el máximo de años del anticipo en el retiro en la modalidad extraordinaria, la que se aplica de forma más generalizada en la industria manufacturera y que está vinculada a que se contrate a un relevista, por lo que no podría hacerse antes de los 62 años, y eso, en el mejor de los casos, el de aquellos trabajadores que tienen los años cotizados suficientes para acogerse al retiro ordinario a los 65 años (que es de 38 años trabajados en este 2024 y alcanzará los 38 años y medio en el 2027).

Así, si la propuesta de adelanto afectara a las dos modalidades se permitiría jubilarse con dos años y medio de adelanto en el retiro parcial ordinario, mejorando la situación actual, mientras que a la modalidad extraordinaria se podría acceder tres años y medio antes, más que los exigidos ahora.

# Reducir la brecha de género

Pero esta cesión tiene un precio. A cambio de adelantar la jubilación parcial, la Seguridad Social exige elevar el número de años de cotización requeridos para acceder a esta modalidad de retiro: si ahora se permite con un mínimo de 33 años trabajados, se quiere elevar la barrera hasta al menos 40 años cotizados, algo que no es visto con buenos ojos por los sindicatos. El ministerio argumenta que en rea-

lidad los trabajadores que se jubilan de forma parcial tienen una media de 43 años cotizados, por lo que no les impactaría. Este endurecimiento sería solo para los hombres, puesto que para las mujeres se pretende hacer lo contrario: rebajar los años exigidos incluso por debajo de 33, para compensar la brecha de género. Los sindicatos advierten de que podría crear problemas con la Justicia europea, que ya anuló el primer complemento de maternidad de las pensiones por discriminar a los hombres.

# Xunta y ministerio abordan la transferencia del ingreso mínimo

MADRID / LA VOZ

La conselleira de Política Social, Fabiola García, y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se reunieron este martes en Madrid para abordar el traspaso íntegro de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) a la Xunta, algo a lo que el anterior ministro, José Luis Escrivá, se comprometió hace dos años y medio.

García reclamó que la transferencia sea completa, «que sexa Galicia a encargada de informar, tramitar, resolver e pagar aos beneficiarios», que actual-

mente ascienden a 27.000 -según confirmó—, aunque el ministerio recordó que desde el 2020 ha cubierto a «cerca de 40.000 familias gallegas, beneficiando a 105.000 personas, de las que el 41 % son menores». García argumentó que con la «experiencia» de la Xunta «tras trinta años» gestionando la risga (renda de inclusión social), se agilizaría el proceso y se reduciría al mínimo posible la actual espera de «seis, sete, oito meses». Una comisión técnica de seguimiento concretará el traspaso rápido.



Oferta válida para nuevas suscripciones a La Voz de Galicia. Incluye la edición impresa de lunes a domingo, la réplica digital en pdf de la edición impresa a diario y acceso sin límites a los contenidos de lavozdegalicia.es, sin publicidad intrusiva. Es condición necesaria que la misma dirección de entrega y/o el suscriptor no hayan tenido una suscripción en los últimos 180 días. Promoción sujeta a condiciones de reparto, válida hasta el 16 de junio de 2024.



# El TSXG anula el permiso para explotar la mina gallega de coltán

Los responsables de Penouta recurrirán la decisión ante el Supremo

**RUBÉN NÓVOA** 

OURENSE / LA VOZ

Tras ocho meses de incertidumbre en torno al futuro de la única mina de coltán de Europa, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nula la resolución administrativa que concedía el permiso de explotación de la «sección C» de la mina de Penouta (Viana do Bolo). Es un paso más tras la primera decisión judicial, en la que se decretaba la paralización temporal de la actividad. La medida adoptada por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por Ecoloxistas en Acción, que argumentaba que el estudio de afectación ambiental era insuficiente, especialmente en lo que respecta a su impacto en la Red Natura 2000, una red europea de áreas de conservación de la biodiversidad.

Los magistrados destacan que la promotora del proyecto, Strategic Minerals, no realizó —ni la Xunta exigió— «una oportuna y adecuada evaluación sobre el espacio Pena Trevinca», que se encuentra al lado del enclave minero. Según el TSXG, las aguas superficiales en la zona superan los umbrales permitidos por la normativa para arsénico, mercurio, cadmio y plomo. Además, señala que se ha comprobado el impacto del polvo resultante de voladuras y movimientos, que han aparecido grietas en viviendas y se han visto afectadas aguas para consumo humano.

El tribunal señala que «las emisiones y vertidos están llegando a la Red Natura 2000, tanto por vertido a cauces fluviales como por emisiones atmosféricas», y que las mediciones realizadas por la promotora no han sido sistemáticas. Además, los magistrados subrayan la presencia de metales pesados en dosis peligrosas en las aguas superficiales próximas a la explotación minera.

El TSXG advierte de que los vertidos procedentes de la mina pueden estar afectando a la salud de las poblaciones que obtienen su suministro de agua potable de estas fuentes, debido a la toxicidad de los metales vertidos. El tribunal concluye que, en base al principio de precaución, no se debe permitir la actividad minera hasta que se realicen estudios exhaustivos sobre los niveles de arsénico, mercurio, cadmio y plomo presentes en las aguas afectadas. Además, señala que «los efectos de la actividad minera en el medio ambiente son irreparables» y que los niveles de contaminación en las aguas superficiales superan alarmantemente los límites legales establecidos.

La sentencia aún no es firme, ya que puede presentarse un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y Strategic Mineral ya ha anunciado que, tras estudiar la sentencia -que respeta, pero no comparte-, «tomará las medidas legales adecuadas». La suspensión de los permisos ha sido decretada por un tribunal presidido por Francisco Javier Cambón y del que forma parte -entre otros- Luis Villares, quien fue candidato a la Xunta por En Marea y luego se reincorporó a la carrera judicial. Esta sala ha sido noticia en los últimos meses por un goteo de sentencias adversas para el sector eólico, que han paralizado cautelarmente la tramitación de decenas de parques eólicos y anulado expropiaciones para otros.

# Más de 120 empleos

La relevancia de la mina ourensana, única en Europa que puede extraer coltán, se justifica por la alta cotización de los minerales extraídos. El tantalio es clave para sectores como el tecnológico, la defensa, el aeroespacial y el sanitario. El niobio, por su parte, se utiliza en la industria del acero estructural de alto grado, minimizando su consumo. Por último, el estaño tiene aplicaciones en numerosas industrias, como la de la automoción, la alimentaria o la sanitaria. Es básico, por ejemplo, para la creación de baterías de litio. Se trata de productos de alta calidad y muy demandados en las economías verdes y digitales.

Hasta su paralización, la explotación de Strategic Minerals contaba con 129 empleados, además de las empresas auxiliares vinculadas al proyecto. La mayoría de los trabajadores son de la comarca de Viana do Bolo. Se trata de una zona rural con la población envejecida y que ha perdido en torno al 35 % de sus vecinos desde principios de siglo hasta situarse en poco más de 2.700 habitantes. La compañía canadiense invirtió 45 millones en el proyecto. Su previsión era explotar la mina en seis fases para obtener 50 millones de toneladas de mineral.

# El presidente de una comunidad de vecinos se sube el sueldo a 103.000 euros

MÁLAGA / EFE

El presidente de una comunidad de vecinos de Estepona (Málaga) decidió hace unos días aumentarse el sueldo. Y eso que el que ya se había puesto en una polémica junta de propietarios celebrada en el 2023 no era precisamente bajo. Por aquel entonces, Stephen Hills (residente en esta urbanización desde hace décadas) aprobó ponerse unos emolumentos de más de 86.000 euros. Ahora se ha aprobado un aumento de otros 16.500 con cargo al presupuesto del 2024 de la urbanización. Calculadora en mano, el salario de este hombre ascenderá a 103.000 euros, casi 13.000 más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tanto el sueldo que se puso en el 2023 como la subida de ahora fueron aprobados en una junta general en la que el mismo Hills votó a su favor en nombre propio y en el de varios de sus vecinos. Además, se ha blindado a sí mismo ante posibles demandas con un seguro, que también pagarán los vecinos de su bloque y que responderá económicamente por él si la Justicia estima que debe devolver algo de lo recibido.

# **LA BOLSA**

**IBEX 35** -1,60% 11.175,50

C. Baviera

Coca Cola

Duro Felguera

Dia

**IGBM** -1,60% 1.106,04

**EURO STOXX 50** -1,02% 4.965,09

LONDRES -0,98% 8.147,81

PARÍS -1,33% 7.789,21

**FRÁNCFORT** -0,68% 18.369,94

**DOW JONES** -0,72% 38.587,50

**NASDAQ** -0,06%

19.062,58

S&P -0,32% 5.343,97

NIKKEI 0,25% 39.134,79

| SOCIEDAD     | COTIZ   | DIF%                              | DIF%   | 2       | 024     |
|--------------|---------|-----------------------------------|--------|---------|---------|
|              | EUROS   | y de <del>en de control e</del> n | (2024) | MIN     | MAX     |
| Acciona      | 117,000 | -1,10                             | -12,23 | 99,860  | 135,150 |
| Acerinox     | 9,890   | -0,15                             | -7,18  | 9,346   | 10,775  |
| ACS          | 39,900  | -1,77                             | -0,65  | 35,300  | 42,100  |
| A. Domínguez | 5,200   | 4,00                              | 4,00   | 4,260   | 6,000   |
| Aedas        | 21,750  | -0,46                             | 19,37  | 17,020  | 23,000  |
| Aena         | 181,200 | 0,06                              | 10,42  | 159,150 | 185,700 |
| Airbus       | 148,380 | -0,82                             | 5,71   | 131,100 | 175,000 |
| A 1 -100 1 4 | 0.400   | 4 40                              |        | 0.400   | 0.400   |

| Aedas            | 21,750  | -0,46 | 19,37  | 17,020  | 23,000  |
|------------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| Aena             | 181,200 | 0,06  | 10,42  | 159,150 | 185,700 |
| Airbus           | 148,380 | -0,82 | 5,71   | 131,100 | 175,000 |
| Airtificial      | 0,136   | -1,45 | 5,58   | 0,122   | 0,168   |
| Alantra          | 9,200   | 0,00  | 9,00   | 8,300   | 9,800   |
| Almirall         | 9,700   | 1,15  | 15,13  | 7,850   | 9,960   |
| Amadeus          | 65,860  | -2,28 | 1,51   | 53,920  | 68,700  |
| Amper            | 0,105   | -1,88 | 25,12  | 0,067   | 0,126   |
| Amrest           | 5,700   | -3,72 | -7,62  | 5,240   | 6,660   |
| Aperam           | 25,260  | -0,24 | -23,41 | 24,660  | 33,050  |
| Applus           | 13,080  | 0,77  | 30,80  | 10,020  | 13,160  |
| Arcelor Mittal   | 22,680  | -2,66 | -11,63 | 22,630  | 26,935  |
| Arima            | 8,300   | 0,00  | 30,71  | 5,850   | 8,420   |
| Atresmedia       | 5,160   | -3,37 | 43,57  | 3,520   | 5,420   |
| Atrys            | 3,8     | 0,00  | 3,54   | 2,77    | 4,48    |
| Audax            | 1,942   | -0,21 | 49,38  | 1,222   | 2,000   |
| Azkoyen          | 6,560   | -0,61 | 3,14   | 5,860   | 6,640   |
| Banco Sabadell   | 1,866   | -1,82 | 67,61  | 1,105   | 1,972   |
| B. Santander     | 4,607   | -2,22 | 21,88  | 3,563   | 4,928   |
| Bankinter        | 7,778   | -2,31 | 34,20  | 5,494   | 8,202   |
| BBVA             | 9,588   | -1,76 | 16,56  | 7,974   | 11,275  |
| Berkeley         | 0,245   | -2,40 | 39,87  | 0,163   | 0,286   |
| Bodegas Riojanas | 4,260   | 0,00  | -7,79  | 3,960   | 4,780   |
| Borges-Bain      | 2,540   | 0,00  | -0,78  | 2,400   | 2,800   |
| Caixabank        | 5,104   | -3,15 | 36,98  | 3,740   | 5,320   |
| Cellnex Telecom  | 32,540  | -3,10 | -8,75  |         | 36,180  |
| Cevasa           | 6,000   | 0,00  | -      | 5,750   | 6,700   |
| CIE Automotive   | 27,500  | -1,61 | 6,92   | 23,800  | 28,450  |
|                  |         |       |        |         |         |

4,36 24,78 22,700

34,700 -1,70 6,44 31,100 35,350

50,000 -1,38 4,17 46,500 53,000

70,000

0,249

0,014

68,400 -0,87 13,25 58,500

0,238 -0,42 4,39 0,191

0,013 -0,77 9,32 0,012

0.564 0.71 -13.50 0.520

Acciona Energía 20,680 -1,80 -26,35 18,490

| SOCIEDAD        | COTIZ  | DIF%  | DIF%   |        | 024    |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|
|                 | EUROS  |       | (2024) | MIN    | MAX    |
| Ebro Foods      | 15,920 | -1,36 | 2,58   | 14,360 | 16,300 |
| Ecoener         | 3,830  | -0,26 | -9,67  | 3,340  | 4,330  |
| Edreams         | 7,040  | -0,28 | -8,21  | 5,900  | 7,730  |
| Elecnor         | 20,300 | 1,00  | 3,84   | 17,600 | 21,450 |
| Enagás          | 14,300 | -2,39 | -6,32  | 12,915 | 15,965 |
| Ence            | 3,288  | -0,90 | 16,10  | 2,684  | 3,628  |
| Endesa          | 18,255 | -1,56 | -1,11  | 15,845 | 19,870 |
| Ercross         | 3,500  | 0,29  | 32,58  | 2,260  | 3,600  |
| Faes Farma      | 3,700  | -2,37 | 17,09  | 2,910  | 3,830  |
| Ferrovial       | 35,600 | -1,28 | 7,81   | 32,940 | 37,520 |
| Fluidra         | 22,180 | -0,54 | 17,67  | 18,100 | 24,420 |
| FCC             | 15,200 | 0,66  | 4,40   | 11,720 | 15,300 |
| Gam             | 1,400  | 0,72  | 18,64  | 1,200  | 1,550  |
| Gestamp         | 2,930  | -1,35 | -16,48 | 2,720  | 3,612  |
| G. Dominion     | 3,400  | -0,44 | 1,19   | 3,170  | 3,635  |
| Grenergy        | 29,800 | -1,97 | -12,97 | 22,420 | 34,780 |
| Grifols B       | 6,495  | -0,76 | -38,44 | 4,840  | 10,820 |
| Grifols A       | 9,018  | -1,10 | -41,65 | 6,362  | 15,630 |
| G. San José     | 4,720  | -4,07 | 36,42  | 3,430  | 5,040  |
| G. Catalana     | 37,650 | -2,21 | 21,84  | 30,750 | 39,300 |
| Grupo Ezentis   | 0,194  | -1,52 | 0,97   | 0,101  | 0,250  |
| Iberdrola       | 12,075 | -0,74 | 1,73   | 10,415 | 12,445 |
| Iberpapel       | 19,000 | 0,53  | 5,56   | 17,050 | 20,000 |
| Inditex         | 45,470 | -0,53 | 15,32  | 37,130 | 47,020 |
| Indra           | 20,940 | -2,70 | 49,57  | 13,830 | 22,040 |
| Inm. Colonial   | 6,040  | -2,19 | -7,79  | 4,806  | 6,605  |
| Inm. del Sur    | 8,250  | -0,60 | 17,86  | 6,900  | 8,650  |
| IAG             | 1,984  | -0,50 | 11,40  | 1,647  | 2,183  |
| L. Reig Jofre   | 3,090  | 1,98  | 37,33  | 2,210  | 3,380  |
| L. Rovi         | 87,800 | -1,51 | 45,85  | 60,350 | 94,800 |
| Lar España      | 6,860  | -1,15 | 11,54  | 6,100  | 7,690  |
| Libertas 7      | 1,720  | 10,26 | 68,63  | 1,020  | 1,790  |
| Línea Directa   | 1,106  | 0,55  | 29,96  | 0,833  | 1,206  |
| Lingotes        | 7,660  | 0,26  | 25,16  | 6,300  | 7,660  |
| Logista*        | 26,500 | -0,67 | 8,25   | 24,400 | 27,720 |
| Mapfre          | 2,150  | -2,45 | 10,65  | 1,916  | 2,386  |
| Meliá Hotels    | 7,730  | -0,77 |        | 5,760  | 8,180  |
| Merlin Prop.    | 10,710 | -1,20 | 6,46   | 8,730  | 11,270 |
| Metrovacesa     | 8,280  | -1,78 | 2,48   | 7,330  | 9,960  |
| Miquel y Costas |        |       |        |        |        |

| SOCIEDAD       | CIEDAD COTIZ DIF% DIF% |        | DIF%   | % 2024 |         |  |
|----------------|------------------------|--------|--------|--------|---------|--|
|                | EUROS                  | -      | (2024) | MIN    | MAX     |  |
| Montebalito    | 1,370                  | -0,72  | -6,16  | 1,270  | 1,500   |  |
| Naturgy        | 21,140                 | -14,96 | -21,70 | 19,510 | 27,280  |  |
| Naturhouse     | 1,640                  | -1,50  | 1,23   | 1,550  | 1,930   |  |
| Neinor         | 12,280                 | 0,00   | 16,29  | 9,530  | 12,440  |  |
| NH Hoteles     | 4,385                  | 1,98   | 4,65   | 4,000  | 4,805   |  |
| Nicolás Correa | 6,520                  | 0,00   | 0,31   | 6,100  | 7,360   |  |
| Nextil         | 0,306                  | 1,32   | -19,47 | 0,280  | 0,410   |  |
| Nyesa          | 0,0042                 | -4,55  | -12,50 | 0,004  | 0,0074  |  |
| OHLA           | 0,401                  | -0,15  | -10,72 | 0,313  | 0,474   |  |
| Oryzon         | 1,946                  | -0,21  | 3,07   | 1,552  | 2,385   |  |
| Pescanova      | 0,391                  | -0,51  | 90,73  | 0,195  | 0,570   |  |
| PharmaMar      | 37,860                 | 0,48   | -7,84  | 26,160 | 42,800  |  |
| Prim           | 10,550                 | 0,48   | 0,96   | 9,500  | 10,750  |  |
| Prisa          | 0,384                  | -1,29  | 32,41  | 0,270  | 0,400   |  |
| Prosegur       | 1,762                  | -2,87  | 0,11   | 1,532  | 1,924   |  |
| Prosegur Cash  | 0,524                  | -2,42  | -2,42  | 0,453  | 0,559   |  |
| Puig           | 26,5                   | 2,00   | -      | 24,000 | 26,880  |  |
| Realia         | 0,990                  | -0,60  | -6,60  | 0,980  | 1,080   |  |
| REC            | 16,840                 | -0,36  | 12,94  | 14,360 | 17,310  |  |
| Renta 4        | 10,500                 | 1,94   | 2,94   | 9,900  | 10,700  |  |
| Renta Corp.    | 0,888                  | -2,84  | 11,00  | 0,746  | 0,976   |  |
| Repsol         | 14,455                 | -1,67  | 7,47   | 12,875 | 16,220  |  |
| Sacyr          | 3,414                  | -0,64  | 9,21   | 2,944  | 3,766   |  |
| Solaria        | 11,500                 | 0,88   | -38,21 | 9,285  | 18,710  |  |
| Soltec         | 2,220                  | -3,90  | -35,50 | 1,972  | 3,518   |  |
| Talgo          | 4,420                  | -1,12  | 0,68   | 4,080  | 4,800   |  |
| Téc. Reunidas  | 12,520                 | -0,95  | 49,94  | 6,990  | 13,530  |  |
| Telefónica     | 4,278                  | -1,36  | 21,05  | 3,541  | 4,480   |  |
| Tubacex        | 3,155                  | -4,39  | -9,86  | 3,015  | 3,645   |  |
| Tubos Reunidos | 0,744                  | -1,46  | 15,35  | 0,553  | 0,909   |  |
| Unicaja        | 1,265                  | -2,69  | 42,13  | 0,834  | 1,362   |  |
| Urbas          | 0,004                  | 2,86   | -16,28 | 0,004  | 0,005   |  |
| Squirrel       | 1,630                  | -1,21  | 9,40   | 1,290  | 2,100   |  |
| Vidrala        | 111,000                | -0,89  | 18,34  | 87,900 | 113,600 |  |
| Viscofan       | 60,200                 | -0,82  | 12,31  | 51,700 | 63,500  |  |
|                | 0.000                  | 1 00   |        |        | 1 0 0 0 |  |

Los valores presentados en negrita pertenecen al selectivo IBEX 35. Cotizaciones de índices, con hora de cierre de la Bolsa española.

0,836 -1,65 52,00 0,512 1,050

# **CAMBIO DE DIVISAS**

| DIVISAS           | 1 EURO  | ANTERIOR | DIF%  |
|-------------------|---------|----------|-------|
| Dólar USA         | 1,074   | 1,077    | -0,27 |
| Libra esterlina   | 0,844   | 0,846    | -0,20 |
| Franco suizo      | 0,965   | 0,965    | 0,01  |
| Yen japonés       | 168,925 | 169,040  | -0,07 |
| Corona sueca      | 11,282  | 11,280   | 0,02  |
| Dólar australiano | 1,627   | 1,628    | -0,07 |
| Dólar canadiense  | 1,478   | 1,481    | -0,19 |
| Dólar Hong Kong   | 8,387   | 8,409    | -0,26 |
| Zloty Polaco      | 4,341   | 4,326    | 0,34  |
| Dólar Neozelande  | s 1 751 | 1.757    | -0.35 |

# **TIPOS DE INTERÉS**

| EURIBOR |       | MIBOR | TA       | IRS     |       |
|---------|-------|-------|----------|---------|-------|
|         |       |       | VIVIENDA | CONSUMO |       |
| May     | 3,680 | 3,680 | -        | -       | 2,898 |
| Abr.    | 3,703 | 3,703 | 3,600    | 8,780   | 2,827 |
| Mar.    | 3,718 | 3,718 | 3,610    | 8,610   | 2,722 |

# **METALES Y MATERIAS PRIMAS**

| BÁSICOS PI     | RECIO \$ | BÁSICOS  | PRECIO \$/onza |
|----------------|----------|----------|----------------|
| Petróleo Brent | 82,01    | Oro      | 2.307,08       |
| Gas Natural    | 3,03     | Plata    | 29,15          |
| Crudo          | 78,04    | Platino  | 1.056,00       |
| Cobre          | 9.694    | Paladio  | 1.017,50       |
| Aluminio       | 2.509    | Oro (Mad | drid) €/gr.    |
| Níguel         | 17.834   | Manufac. | 69,10          |



# Portugal se llevó para San Antonio casi toda la sardina, a precios muy dispares

La más cara en A Coruña se pagó a 1,30, mientras que en Ribeira llegó a 3,5

T. RIVAS, A. GERPE, C. VIU

REDACCIÓN / LA VOZ

«Sardinas ricas ricas». La encargada de Pescados Beatriz, en la coruñesa plaza de Lugo, tenía ayer sobre el mostrador a la venta unas de las pocas sardinas que se subastaron en la lonja del Muro y se quedaron aquí. Porque la mayor parte de las que los cerqueros desembarcaron de noche, de madrugada y ya rayando la mañana, que fueron en torno a 25.000 kilos, emprendieron rumbo a Portugal. Allí les espera el mismo destino que tendrán aquí dentro de diez días: asarse en la hoguera. Los vecinos portugueses celebran el Santo António como los gallegos festejan San Xoán. Y, por más que churrasco y criollos hayan ido ganando terreno, la sardina sigue siendo la reina de la noche. Sobre todo ahora que el stock se ha recuperado de sus horas bajas, que el cupo permitido para pescar ha subido y que, además, abunda. «Sardiña hai», decía ayer Manuel Suárez, gerente de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga). «O que non hai é prezo», se lamentaba a renglón seguido. Se refería a la cotización que tuvo en A Coruña, donde por los ejemplares más caros se ofrecieron 1,30 euros, cayendo hasta los 58 céntimos.

Si «non está levando a cotización que debería» es porque, al menos la capturada por los cerqueros del área coruñesa, era de tamaño medianillo en su mayor parte —sardina de unos quince centímetros— y estaba «moi



La encargada de Pescados Beatriz, de la plaza de Lugo, en A Coruña, vendía a 5,5 euros el kilo. ÁNGEL MANSO

mesturada». En Pescados Beatriz, a escasos metros del Muro, se vendía ayer a 5,50, pero «la grande se está vendiendo a 8 euros».

# Precio elevado en Ribeira

El bajo precio que ofrecieron por la sardina mezclada en A Coruña contrastó con los tres euros y medio a los que se llegó a vender el kilo en la lonja de Ribeira. Manuel Suárez señala que era sardina «non máis grande, pero si máis igualada», que tiene mejor salida para los mayoristas. Un precio alto a pesar de que la oferta también fue elevada. Si en A Coruña se subastaron 25.000 kilos, en la rula de Santa Uxía, la puja fue por casi 45.000 kilos. Fernando Carreira, gerente de la lonja de Ribeira, explicó que prácticamente toda la sardina se fue para Portugal. Hoy ya no contaba con una cotización parecida. Ni tampoco con tanta oferta. En una rula próxima a la ribeirense, la de Portosín, se pusieron a la venta en torno a 800 kilos, que, si por la noche se vendieron a 0,80 euros, ya por la mañana alcanzaron 1,33 euros.

En Corcubión, donde se subastaron 12.512 kilos de sardina, la cotización varió entre los 0,88 y los 3,12 euros, pero a este último precio se pararon muy pocos kilos. Los de ejemplares más grandes, que se quedaron por la zona. El resto se fue para Portugal.

Los importadores portugueses también compraron pescado de Vigo, donde se descargaron casi 25.000 kilos, como en A Coruña. Sin embargo, en el sur de Galicia fue más preciada, pues el kilo llegó a pagarse a 3 euros. Eso sí, la de menor precio se paró a 0,66.

El Santo António es para el cerco «un dos tiróns máis importantes do ano». El otro es el San Xoán. Pero las cotizaciones que ha tenido la sardina hasta ahora -99 céntimos - no animaron al regreso de los cerqueros desplazados en el Cantábrico. De los más de 80 de Acerga, han vuelto a Galicia dos. El resto siguen pescando un bocarte por el que se ofrecen medias cercanas a dos euros y que ha llegado a venderse a 4,60. Eso sí, vendrán para San Xoán, asegura Suárez, antes de retornar de nuevo al País Vasco para seguir en la costera de la anchoa.

# Barcos gallegos tendrán que dejar Bisáu porque Bruselas no ha dado prórroga

REDACCIÓN / LA VOZ

Los barcos cefalopoderos gallegos, al igual que el resto de los españoles y comunitarios que operan en Guinea-Bisáu, tendrán que abandonar el caladero a partir de la medianoche del viernes, cuando expira el acuerdo de pesca vigente entre dicho país africano y Bruselas. A pesar de que se había solicitado una prórroga del protocolo actual a modo de puente entre este y la entrada en vigor del nuevo pacto -ya cerrado, pero al que le falta la tramitación parlamentaria-, no han tenido noticias al respecto y no creen que las reciban de aquí al día 15, por lo que tendrán que salir del caladero.

«No hay novedades. Los barcos abandonarán el caladero el 14 de junio a medianoche», lamentó en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación Nacional de Buques Congeladores de Pesca de Cefalópodos (Anacef), Francisco Freire.

Freire criticó que Bruselas no haya respondido a la reclamación, puesto que ahora «habrá que esperar a la ratificación por Europa del nuevo acuerdo y protocolo ya firmado». Son cuatro los arrastreros congeladores de su asociación que operan en Bisáu.

# Examinan el estado de los fondos de maërl de las Rías Baixas

REDACCIÓN / LA VOZ

Investigadores de los centros oceanográficos de A Coruña y Santander del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), con el apoyo del grupo Biocost de la Universidade da Coruña y la consultoría DC Servicios Ambientales, han estado evaluando durante diez días los fondos de maërl de las Rías Baixas para conocer su estado de conservación. Estas comunidades, formadas por algas rojas, están incluidas en la directiva Hábitat como ecosistema prioritario a conservar en el territorio de la UE.

Con un robot submarino (ROV), los científicos delimitaron su extensión actual y recogieron muestras con dragas para determinar la biodiversidad ligada a estos fondos, así como el efecto que tienen sobre ellas actividades como el cultivo de mejillón en bateas.

# El mundo del mar entrega 19.000 firmas para declarar de interés general pesca, marisqueo y acuicultura

REDACCIÓN / LA VOZ

Patrones mayores, presidentes de federaciones de cofradías, mariscadoras, bateeiros... El mundo del mar entregó ayer en el Parlamento gallego 19.000 firmas que avalan la iniciativa legislativa popular que busca introducir en la Lei de Pesca de Galicia (6/2009 de 11 de diciembre) dos artículos para declarar de interés general las actividades de pesca, marisqueo y acuicultura de bivalvos realizadas en el ámbito geográfico competencial de la Xunta de Galicia y dar protección a los usos tradicionales del mar. Según la propuesta que defienden los colectivos del mar, abanderada por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), en los planes de ordenación del espacio marítimo que toquen Galicia, se debe «priorizar e garantir o exercicio das actuais actividades pesqueiras, marisqueiras e de acuicultura» frente «a calquera outro proxecto ou explotación ou á introdución de actividades que resulten incompatíbeis ou supoñan unha afectación negativa para as actividades produtivas devanditas».

# Peso en el PIB

La introducción de esos dos artículos (el 5 bis y el 5 ter) está justificada por el peso que las actividades tradicionales vinculadas al mar, sumadas a las de las industrias de procesado y conservación, suponen el 1,8 % del PIB gallego. Además, la pesca, el marisqueo y la acuicultura contribuyen con más del 40 % del valor añadido bruto generado en España por esas ramas de actividad: «En ningún país da Unión teñen tanta significación no ámbito social e económico coma en Galicia», apunta la iniciativa popular. Eso, sin contar el peso cultural y patrimonial que estos sectores tienen en territorios altamente dependientes del mar.

Todo eso, unido a que son «actividades sostibles, fixadoras de CO<sub>2</sub> atmosférico e que garanten a soberanía alimentaria», como explicó Xaquín Rubido, presidente de la PDRA, quien también justifica que se declaren esos sectores de interés general y se les dé una protección especial y preeminencia sobre otras actividades, sea la eólica marina, sea Altri, sea la mina de Touro o la de San Finx.

Una vez presentada ante la Mesa del Parlamento con casi el doble de firmas de las que necesitaba, ahora tendrá que ser debatida. Xaquín Rubido explica que «terá que ser neste mesmo ano», por lo que calcula que será a partir de septiembre cuando se defenderá en la Cámara autonómica una iniciativa llamada a «dar un horizonte de futuro a todo o sector pesqueiro e marisqueiro galego».

# La armadora Chymar apuesta por el naval gallego para construir un pesquero innovador

La compañía viguesa elabora la memoria técnica de un buque que dedicará al calamar en las Malvinas, con procesos de automatización y congelación novedosos

### **ALEJANDRA PASCUAL**

VIGO / LA VOZ

La renovación de la flota se ha convertido en una inversión prioritaria para las armadoras con intereses en las Malvinas. Sobre todo, tras el espaldarazo del Gobierno británico que permite a las sociedades mixtas seguir aprovechando durante 25 años los recursos de este caladero, de importancia vital para la pesca gallega. Pero la construcción de nuevos barcos también la impulsa el compromiso que quieren demostrar las empresas mixtas (joint venture) con la descarbonización de su actividad. En este sentido, la viguesa Chymar aspira a alzarse como referente en la industria con la botadura de un nuevo pesquero que se dedicará al calamar y que se dispone a construir en un astillero de Galicia, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

El proyecto se encuentra en la fase de redacción de la memoria técnica. Se trata de un contrato novedoso, que podría suponer un salto cualitativo en cuanto a la tecnología instalada a bordo, según las mismas fuentes. La intención de la armadora dirigida por los hermanos Touza es dar forma a un pesquero de vanguardia, sobre todo en lo referente a la automatización y los procesos de congelación de las capturas. De cumplirse todas las expectativas y cuadrar los diseños con el presupuesto previsto, podrían incluso plantearse un buque gemelo.

Otro avance que diseñan tiene que ver con la propulsión del congelador y las adaptaciones para poner a flote un buque más eficiente medioambientalmente y que genere menos impacto, en sintonía con las reclamaciones que está formulando la Comisión Europea en los últimos años en favor de océanos más libres de contaminación.

Las condiciones de habilitad y comodidad a bordo es otro asunto que las armadoras que faenan en el archipiélago del Atlántico suroccidental tienen en cuenta en el proceso de modernización de la flota que llevan a cabo desde la renovación de las cuotas. El objetivo es mejorar el día a día de la tripulación a bordo.

La dirección de Chymar tiene claro el propósito de entregar este nuevo pedido al naval
gallego, y no solo porque significaría generar riqueza en la comunidad donde también tienen
su base el Hermanos Touza y el
Golden Chicha, de la misma empresa. Parece influir más la experiencia de los astilleros de Vigo y
de Marín y la capacidad que están demostrando en los últimos
años para incorporar tecnología
que permite mayor eficiencia y
rentabilidad.

De esta manera, Freire Shipyard, Armón Vigo y Nodosa son las tres factorías que se barajan para recibir en sus gradas el novedoso pedido de esta sociedad mixta. Los plazos apuntan a que será a lo largo del verano cuando se negocie presupuesto con las empresas para responder a una propuesta que podría marcar un antes y un después en la pesca gallega de altura.

# Renovación

La flota especializada en el calamar que se consigue en las aguas de Malvinas está en plena reconversión. El astillero marinense Nodosa botó la semana pasada el nuevo buque insignia del Grupo Pereira. Se trata del Argos Berbés, de 85 metros de eslora y cuyo diseño se caracteriza por una proa tipo invertida de gran tamaño. La previsión, informan fuentes del sector, es que este pedido se entregue en noviembre de este año para que pueda realizar su campaña inaugural a comienzos del 2025.

Simultáneamente, en Nodosa avanzan en la puesta a punto del Prion, cuyo diseño recuerda mucho al anterior, también de 85 metros de eslora y 14 de manga. Se trata de la nueva embarcación para la joint venture de la compañía Pescapuerta que también opera en el archipiélago de las Malvinas. El astillero pontevedrés explica que las mejoras de la unidad están «orientadas a lograr la mayor eficiencia energética, el respeto por el medio ambiente, la seguridad, comodidad y descansos de la tripulación a bordo, y la calidad del producto final».

En paralelo, el grupo Armón botó en marzo el Hadassa Bay



Los pesqueros Golden Chicha y Hermanos Touza, amarrados esta semana en Beiramar (Vigo). M. MORALEJO

en el astillero Ría de Vigo. También está diseñado para pescar calamar en el caladero británico y su armadora es la compañía South Atlantic Squid, de la que es socia la firma gallega Copemar. El buque cuenta con un sistema de propulsión híbrido para re-

ducir el consumo de combustible. Es un pesquero singular, ya que mantendrá la matrícula de su Vigo natal.



Antica Madre- Valerio Massimo Manfredi

5,95€ Domingo 16 de junio

Desde las intrigas en la Venecia de Arturo Pérez-Reverte hasta los conflictos interplanetarios de H.G. Wells, cada semana una entrega de pura emoción.

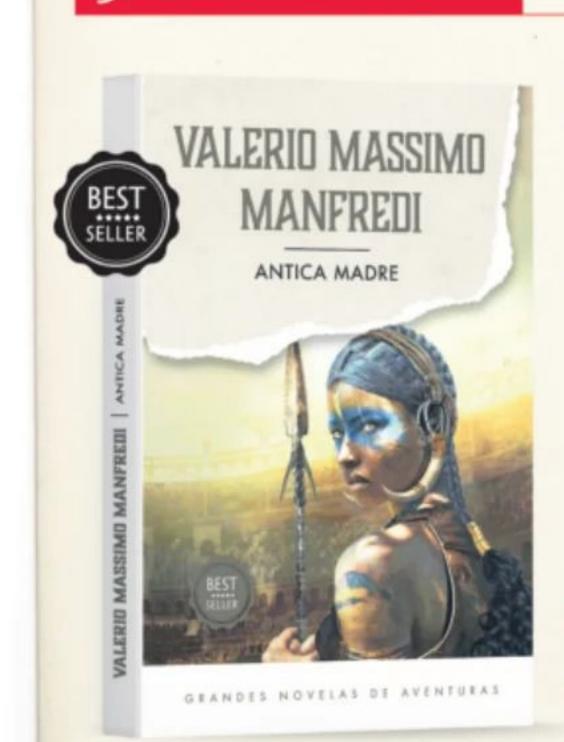

Numidia, año 62 d. C. Una caravana escoltada por una escuadra de soldados a las órdenes del centurión Furio Voreno avanza por la estepa. Leones, guepardos y monos enjaulados integran el convoy. Se dirigen a Roma, donde participarán en las venationes, los peligrosos juegos que preceden a los duelos entre gladiadores. La presa más valiosa es una joven de ojos verdes, cuyo cuerpo semidesnudo brilla en la oscuridad como un leopardo. Su nombre es Varea, «la solitaria». Al alcanzar su destino, los rumores sobre la increíble fuerza y agilidad de Varea no tardan en llegar a oídos del emperador Nerón. Cuando Voreno recibe la orden de explorar los límites del mundo en busca de las fuentes del Nilo, sabe que se trata de una oportunidad para ella, el salvoconducto para liberarla de morir en la arena.

# Próxima entrega:

El Zorro Frederick Forsyth Domingo 23 de junio





# **RAMÓN VILLARES HISTORIADOR**

# «Hay un nuevo iberismo informal sin miedos ni peligros, y sin prepotencia»

Estima que España y Portugal pueden constituir un polo de referencia en la UE

### **ENRIQUE CLEMENTE**

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidade de Santiago, miembro de la Real Academia Gallega, Ramón Villares (Cazás, Xermade, 1951) es autor de libros como Galicia. Una nación entre dos mundos o Exilio republicano y pluralismo nacional. Publica ahora Repensar Iberia. Del iberismo peninsular al horizonte europeo (Pasado & Presente), en que aborda la historia política e intelectual del iberismo, un proyecto siempre frustrado, y analiza su futuro dentro de la UE, donde la colaboración entre España y Portugal ya ha dado sus frutos y puede ir a más.

### —¿Cuál es el objeto del libro?

-Es un ensayo de interpretación de esa corriente tan antigua del iberismo, pero también una apuesta en positivo para la sociedad actual y el futuro. En la primera página incorporo una cita de Saramago que dice que el iberismo está muerto, pero no podemos vivir sin un iberismo. En el fondo, quiere decir que todo lo que han hecho poetas, escritores y algunos políticos, fomentar las relaciones entre España y Portugal, predicar la unión, no cuajó. Por tanto, ese iberismo está muerto, pero se necesita otro. De ser coherentes con Saramago, sería estrictamente peninsular, como una expresión de La balsa de piedra, esa novela de Saramago en la que la Península se desgaja del continente europeo y navega por el océano. Porque Saramago, como bastantes portugueses, era crítico con la integración europea, lo veían también como un peligro, incluso figuras como Miguel Torga. Mi libro da una solución a ese nuevo iberismo que Saramago imaginaba, no es el que él creo que diría, es entenderlo como una fuerza que está latente en las sociedades española y lusa, que de cara al futuro ha logrado la integración en Europa y



Ramón Villares (Cazás, Xermade, 1951). SANDRA ALONSO

la eliminación progresiva de las fronteras. Se estima que más de 15.000 personas pasan todos los días la frontera con Portugal solo por el norte, la de Galicia.

### -El intercambio entre ciudadanos españoles y portugueses ¿podría ser el nuevo iberismo?

 Es el nuevo iberismo informal, sin indiferencia ni desdenes ni miedo ni peligros ni prepotencia ni supremacía.

### -Porque en España siempre ha habido un complejo de superioridad respecto a Portugal.

-Sí. Y en Portugal, recelo, miedo, de España no viene nada bueno. Eso se está superando, sobre todo en el norte y la capital. Hacia el sur está más verde. Ahí Galicia puede jugar un rol importante.

### —¿Está aprovechando Galicia esa oportunidad?

-No del todo, pero sí. Galicia tiene una ventaja, posee una arquitectura institucional más sólida, la autonomía, poder refrendado en las urnas. Mientras que en Portugal las regiones no están refrendadas políticamente todavía. —¿Por qué España y Portugal

# han sido dos desconocidos entre sí durante tanto tiempo?

—En parte, porque los dos miraban a otros referentes europeos. Portugal a Inglaterra y España a Francia. Hoy, con el brexit, hay una oportunidad para que la Península se constituya en un polo de referencia importante en la UE con Italia. En Europa, un bloque ibérico, no una unión política de los Estados, que no creo que pueda suceder, pero sí una estrategia de cooperación y proyectos conjuntos, sería muy bueno. Ya lo dijo Sinibaldo de Mas [intelectual iberista del siglo XIX], si España vale cinco y Portugal uno, juntos valdrán diez.

### —¿Cómo eran las relaciones entre España y Portugal cuando en ambos países había dictadura?

—Estaban basadas en una falsa amistad, no había iberismo, sino relación cultural por proximidad. Las dos dictaduras sobrevivieron como una excepción en Europa por ser católicas, estables y anticomunistas, que en la Guerra Fría era un plus de oportunidad. —Los españoles empezaron a descubrir Portugal con la Revolución de los Claveles de 1974.

-Fue un motivo de interés para la izquierda española y de preocupación para el Gobierno de Arias Navarro. La influencia portuguesa no fue mucha, alentó a la UMD, dio un referente posible, pero los grandes problemas no eran similares. Portugal tenía guerras coloniales abiertas, aquí no; el Ejército fue el abanderado del cambio político, y aquí era lo contrario. Solo hay algunos parecidos: en ambos países, la transición se hace con una coalición bastante amplia, personas que venían del régimen dictatorial o del exilio.

### -Falange en su día se planteó invadir y anexionarse Portugal.

—Esa tentación es muy antigua. Felipe II, en parte, compró y, en parte, invadió Portugal. En el siglo XX, sobre todo con la cuestión colonial, el rey Alfonso XIII intentó por todos los medios conseguir el apoyo de Inglaterra y de su Armada para una eventual ocupación de colonias que estaban en manos de Portugal. En la guerra europea de 1914, los dos países hicieron cosas totalmente distintas. Los portugueses trataron de entrar en la guerra para defender sus colonias, y los españoles no sabían qué hacer y, como dijo Unamuno, optaron por una neutralidad neutra. Al final de la Guerra Civil, cuando existió la posibilidad de que Franco entrara en la Segunda Guerra Mundial, el falangismo estaba en su época más esplendorosa y albergó la idea de ocupar Portugal.



Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez son los escritores tras el seudónimo Carmen Mola, SANDRA ALONSO

# Carmen Mola cambia de editorial para cerrar la serie de la inspectora Elena Blanco

H. J. P. REDACCIÓN / LA VOZ

El trío de escritores y guionistas que conforman Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez y que están detrás del seudónimo Carmen Mola ha decidido poner fin a la serie que encumbró su marca protagonizada por la inspectora de la brigada de análisis de casos Elena Blanco. Será el 10 septiembre cuando llegue a las librerías la nueva novela, titulada El clan, que convertirá la exitosa saga policial en una pentalogía. Al tiempo, los autores finiquitan la relación con el sello Alfaguara, del grupo Penguin Random House, con el que habían publicado las cuatro anteriores: La novia gitana (2018), La red púrpura (2019), La nena (2020) y Las madres (2022), para pasarse definitivamente a la competencia más directa, Planeta. El holding fundado por José Manuel Lara Hernández (El Pedroso, Sevilla, 1914-Barcelona, 2003) confirma así un fichaje estelar cuya operación se había iniciado en el 2021 con la concesión del premio Planeta -el concurso literario convencional con mayor bolsa económica de todo el mundo, con un millón de euros para el ganador-por su thriller histórico La bestia, una trama que aparcaba las andanzas de Blanco. Volverían a Alfaguara al año siguiente para alumbrar la cuarta entrega. Y en el 2023 regresaron -parece que definitivamente - a Planeta con El infierno, otro thriller, en tiempos de Isabel II y con La Habana como gran escenario. En El clan la inspectora se

enfrenta a su peor enemigo, una poderosa organización integrada por personalidades de la empresa, la política, la judicatura y la policía. «Es la quinta novela de Blanco y nos atrevemos a decir que la mejor. Siempre hemos querido llegar más lejos, no repetirnos y evolucionar. Trataremos de seguir así», avanzan los Mola.

# «Sobre la memoria, hay que parar, fijar las bases y seguir»

Villares cree que hay que dar pasos en la política de memoria, parar, reflexionar y seguir adelante. —¿Cómo valora las llamadas leyes de concordia promovidas por gobiernos del PP y Vox?

-Creo que la gestión de la memoria en España, que ha tardado mucho, ha dado resultados evidentes: la exhumación de los restos de las fosas o restañar heridas, que son muy dolorosas para los familiares. Pero políticamente ha creado algunos anticuerpos a los que se agarran la derecha y la extrema derecha para hurgar en la herida, no para colaborar en lo que sería necesario, una memoria, que no puede ser de consenso, porque es imposible, pero sí de método. Tenemos que pensar en una comisión de la verdad o de la reconciliación, fijar las bases, y, a partir de aquí, seguir. Pero no somos capaces de hacerlo, así que es malo que PP

y Vox tengan tantos recelos para hablar de la dictadura. Habría que hacer una revisión profunda por la izquierda y por la derecha. —¿Qué ha hecho mal la izquierda?

-La memoria es un asunto muy delicado. Si la conviertes en programa político, te estás descapitalizando. Tenemos que parar y

pensar todo, no vale solo con la memoria tal y como está ahora. -En esas leyes se equipara la Segunda República con la dic-

# tadura. ¿Qué le parece?

-Eso forma parte de un camuflaje. Se han escrito últimamente varios libros que inciden en eso, que se encuadran en el revisionismo y el negacionismo históricos. Pasa en muchos países, desafortunadamente. Pero también ahora hay una ola de memoria bastante poderosa en el mundo. La revisión de los pasados coloniales, por ejemplo, está hoy en el orden del día.

# La Academia de la Música premia la madurez pop de Iván Ferreiro

La primera edición de los galardones de la institución se fijó en el último trabajo del artista vigués, que ganó en dos categorías

### **JAVIER BECERRA**

REDACCIÓN / LA VOZ

Hace ya tiempo que Iván Ferreiro logró eso a lo que aspiran la mayoría de los artistas: una personalidad tan grande que hace que el oyente identifique cualquier tema suyo en cuestión de segundos. En los últimos tiempos, el vigués ha alcanzado otro estadio deseado por la gran mayoría de sus compañeros de profesión, tan o más difícil que el anterior: moverse en una madurez en donde la inspiración, lejos de decrecer, hace piruetas tan notables como el disco Trinchera pop (2023). Ese álbum - que suponía su primera obra de estudio en siete añosacaba de ser reconocido en la primera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, unos galardones que aspiran a convertirse en los Goya de su campo. En el listado final, Ferreiro aparece como autor del mejor álbum de pop-rock por el título citado. También como compositor del año por la canción En las trincheras de la cultura pop, creada sobre un fragmento de Las cuatro estaciones de Vivaldi.

No ha sido el más premiado de la gala que tuvo lugar el pasado lunes en Madrid -ese foco perteneció a Arde Bogotá, con seis premios certificando su dulce momento-, pero sí uno de sus protagonistas. El excantante de Piratas se muestra, en la cincuentena, como una voz imprescindible de la música española sin tener que claudicar a la nostalgia. «Quise hacer el disco de pop de una persona de 52 años», señalaba en una entrevista en La Voz en marzo del 2023, cuando salió Trinchera pop. «La palabra pop está muy denostada en los adultos -añadía-. Me da la sensación de que la gente de mi edad huye de esa palabra para acudir a otros estilos que considera más elevados intelectualmente. Para mí, la manera de elevarlo intelectualmente es llamarlo por su nombre: pop. Cuando me enfrento a un disco mío pienso en la edad que tengo y no quiero estar desfasado. No quiero hacer nada que no tenga que ver conmigo. Creo que tengo que ser consciente de la edad y, desde ahí, hacer algo coherente».

El disco —que, además de la premiada En las trincheras de la cultura pop, contiene En el alambre, una de las mejores canciones de su carrera y símbolo total de esta etapa— hace un repaso por los conflictos familiares que se eternizan y la importancia de la música en todo eso, de ahí que la simbolice como una trinchera.

También aparece la presbicia, los dolores de espalda y otros tics del devenir adulto. «No te cansas de sentirte siempre fuera de lugar», canta en la mencionada En el alambre, demostrando que la extrañeza adolescente no se evapora pese al paso del tiempo. Un tema que se podrá escuchar en los

conciertos que dará este verano en Galicia. Actuará el 26 julio en el Morriña Fest de A Coruña; el 8 de agosto en Costa Feira Sanxenxo; y entre el 6 y el 8 de septiembre en Osa do Mar de Burela. En estas citas, Ferreiro volverá a colocarse en su trinchera de canciones para agrandar su obra.

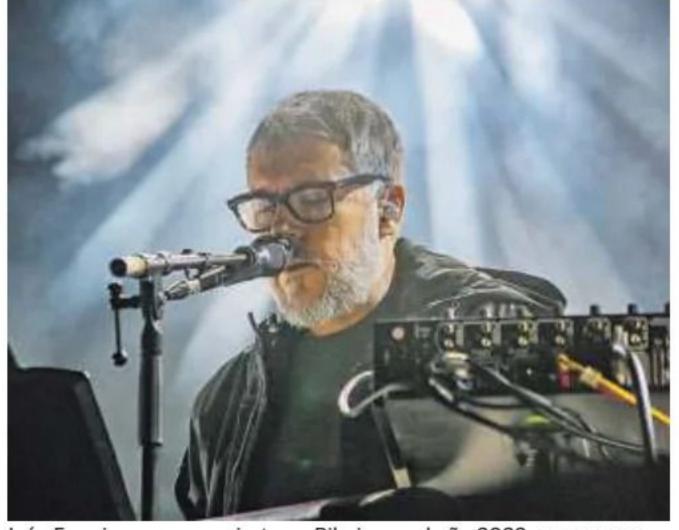

Iván Ferreiro en un concierto en Ribeira en el año 2022. MARCOS CREO







### **ROBERT GAVIN BONNAR ABOGADO Y ESCRITOR**

# «En la economía actual hay los dominantes y los que viven en sumisión»

El cuñado de la reina Letizia presentó en Vigo su novela «El cuarto poder», un «thriller» de raíz geopolítica

### **AINHOA PÉREZ**

VIGO / LA VOZ

El abogado irlandés Robert Gavin Bonnar (Belfast, 1967) visitó ayer El Corte Inglés de Vigo para promocionar su libro El cuarto poder (Ediciones Agoeiro), un thriller geopolítico que revela una estrategia de los países emergentes para crear una nueva moneda. La expectación añadida la generaba su condición de cuñado de la reina Letizia y la presencia de su pareja, Telma Ortiz. El autor, sin embargo, no habla de su familia política, ni siquiera para desvelar si regaló un ejemplar a la Casa Real. —¿Cómo surgió la idea de publicar el libro con una editorial de Vigo, Agoeiro? -En una charla con mi edi-

tor y amigo, Jorge Alonso, le

conté que había escrito un li-

bro. Le envié cinco episodios

y me pidió cinco más. Pensé

que, si él se había engancha-

do, merecía la pena avanzar.

—Un escenario local ha ser-

vido de llave para abordar algo tan internacional...

-Yo soy de Belfast y he vivido una guerra, un conflicto local. Desde ahí se puede entender cómo funciona el mundo en su totalidad.

### —¿Qué tiene que pasar para que desde España, y Europa, cambiemos la percepción de la política como algo lejano?

—Debemos cuestionarnos qué tipo de información consumimos y su calidad, si viene dictada por una agenda política o corporativa.

-En la novela mezcla las clases sociales más bajas con las élites más poderosas. ¿Cómo enlaza mundos tan diferentes?

del tipo de capitalismo que tenemos en Occidente, donde hay personas con problemas económicos y deudas que antes no tenían, cuando el modelo funcionaba mejor. En el libro reflejo que este modelo está cambiando con consecuencias desastrosas.



Robert Gavin, ayer en Vigo con Telma Ortiz. óscar vázquez

—Escribiendo sobre geopolítica, pero tratándola desde la ficción, ¿cómo consigue que el mundo real no devore la historia literaria?

—Estudio e investigo los hechos y cómo hemos llegado a ellos. No me fío solo de lo que leo y escucho, investigo, —Tal vez es la consecuencia y eso enciende la chispa para la imaginación.

-¿Qué le diría a un lector que se tope con un libro como este?

—No quiero que piense que es algo aburrido. La trama parte de la relación de una pareja joven. En el libro, los personajes se envuelven en

temas sexuales relacionados con la dominación y la sumisión, lo cual también se refleja en el vínculo que tenemos con la economía actual, donde están los dominantes y los que viven en sumisión.

### -¿Es la literatura una forma de acercar la política?

—Creo que el arte siempre ha sido una manera de aprender sobre aspectos relevantes de la vida política. Como ocurre con el teatro, por ejemplo.

—¿Qué nota le da a Vigo como ciudad?

-Siempre digo que los irlandeses somos gallegos, así que a Vigo le doy un diez.

### Hit Man. Asesino por casualidad 17.30 19.45 22.00 Amigos imaginarios 18.00 El exorcismo de Georgetown 22.30 18.15 As Neves 17.00 Furiosa: De la saga Mad Max Furiosa: De la saga Mad Max (V.O.S.E) 19.45 La última sesión de Freud 20.00 22.30 Ex Maridos 19.30 21.30 17.45 20.15 Bad Boys: Ride or Die Bad Boys: Ride or Die (V.O.S.E) 22.30 18.30 22.30 Los vigilantes Los vigilantes (V.O.S.E) CINESA MARINEDA CITY 3D 902333231 D MIÉRCOLES Back to Black 22,20 15.45 Arthur 22.35 16.00 17.45 19.30 21.30 Hit Man. Asesino por casualidad Hit Man. Asesino por casualidad 18.45 20.30 18.00 Amigos imaginarios Garfield: La película 17.40 El exorcismo de Georgetown Sylvanian Families La Película: El regalo de Freya 16.00 21.45 El reino del planeta de los simios 15.50 18.20 15.55 Furiosa: De la saga Mad Max 16.20 18.30 22.05 Haikyu!! La batalla del basurero 18.50 La última sesión de Freud 19.35 21.00 16.00 17.00 19.00 21.00 Bad Boys: Ride or Die Bad Boys: Ride or Die 18.00 20.00 21.30 Bad Boys: Ride or Die 22.00 Los vigilantes 17.15 20.10 22.30 YELMO ESPACIO CORUÑA 902220922 D LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Back to Black 19.40 22.20 19.50 Arthur Amigos imaginarios 17.30 Garfield: La película 17.20 El exorcismo de Georgetown 19.45 21.55 El reino del planeta de los simios 18.40 21.40 22.15 Furiosa: De la saga Mad Max 18.50 Haikyu!! La batalla del basurero 17.00 Los últimos pastores 17.45 17.00 19.30 22.00 Bad Boys: Ride or Die Los vigilantes 18.00 20.15 22.25 SANTIAGO DE COMPOSTELA CINESA AS CANCELAS 902333231 D MIÉRCOLES 22.15 Back to Black 16.15 Arthur Hit Man. Asesino por casualidad 16.00 18.30 19.30 21.30 15.45 17.45 Amigos imaginarios El reino del planeta de los simios 18.15 22.05 16.20 Furiosa: De la saga Mad Max 16.10 18.45 21.45 Haikyu!! La batalla del basurero 19.20 16.30 18.00 19.15 21.30 Bad Boys: Ride or Die Bad Boys: Ride or Die 20.45 22.00 17.00 20.00 22.30 MULTICINES COMPOSTELA 981581362 D MIÉRCOLES Sylvanian Families La Película: El regalo de Freya Lassie (Una nueva aventura) Furiosa: De la saga Mad Max (V.O.S.E) Tatami (V.O.S.E) 17.40 La última sesión de Freud 22.00

La última sesión de Freud (V.O.S.E)

Bad Boys: Ride or Die (V.O.S.E)

Paradise is Burning (V.O.S.E)

Hit Man. Asesino por casualidad (V.O.S.E)

Ex Maridos

Robotia

As Neves

Arthur

El reino del planeta de los simios

Furiosa: De la saga Mad Max

Bad Boys: Ride or Die

Los vigilantes

Ex Maridos (V.O.S.E)

Bad Boys: Ride or Die

Los vigilantes (V.O.S.E)

NUMAX 981560250 Back to Black (V.O.S.E)

**CINES Y HORARIOS** 

CANTONES CINES 3D 981224442 D MIÉRCOLES

A CORUÑA

Arthur

Segundo premio Back to Black

D Día del espectador

20.15

17.30

22.30

17.40

21.45

22.00

19.40

20.10

19.00

20.10

19.40

17.25

20.15

18.15 20.30

18.15 20.15

17.40 20.10

17.40

17.40

22.15

22.15

22.15

CRÍTICA DE CINE «BACK TO BLACK»

# Esta Amy no emociona

# MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

Los primeros destinatarios de Back to Black son la legión de fanes de la malograda cantante Amy Winehouse (1983-2011). Estos se encontrarán con un guion de Matt Greenhalgh que pasa de puntillas sobre algunas aristas de la cantante británica y su entorno. Todo ello pudiera guardar relación con la implicación en el proyecto del padre de la artista, Mitch Winehouse, y de la fundación que preserva la memoria de una estrella que se apagó prematuramente víctima de sus adicciones. No es, en cualquier caso, una hagiografía, pero se le acerca. Y, en el retrato que ofrece de la figura paterna, responsable de cuidar los intereses comerciales y la salud de su hija, pareciera él un santo varón, un buen hombre que asistía resignado a cómo todo se venía abajo.

El álbum Back to Black -al parecer, el más vendido del siglo XXI en su país desde su aparición en el 2006— da título al filme, quizá como reclamo. La gestación del disco forma parte



«BACK TO BLACK»

Gran Bretaña, EE.UU., Francia. 2024.

Director: Sam Taylor-Johnson.

Intérpretes: Marisa Abela, Ryan O'Doherty, Jack O'Connell, Eddie Marsan, Sam

Buchanan. Drama. 122 min. de la trama, que no es un biopic cronológico al uso, porque se centra en los últimos años, en particular desde que en el 2005 Amy Winehouse se colgó del tóxico Blake Fielder-Civil, quien después fue su marido y que, en propia confesión, la inició en el consumo de drogas.

Llegado este punto, cabría destacar de entrada lo a tope que asume su papel su compatriota Marisa Abela, que incluso pone su voz después de una concien-

zuda preparación, otro recurso que solo podrá ser valorado por los referidos fanes. No se queda atrás Jack O'Connell, que aporta verosimilitud al personaje de Fielder-Civil, que en buena lógica debiera ser el villano del filme, pero se optó por no cargar las tintas, quizá por temor a una querella o vaya usted a saber. Realmente, el fulano no se deja ver mucho desde entonces y, cuando se le preguntó, asumió que la gente lo tiene por el primer causante del desastre.

Así las cosas, admitiendo que una película centrada en Winehouse debe trufarse con temas musicales, la también británica Sam Taylor-Johnson se limita a cubrir expediente con su dirección. Sin reproche a la recreación de ambientes y con una narración fluida, le sobran unos pocos minutos o bien le hace falta compensarlos con una inyección de mala baba y meter en cámara referencias al contexto social y al de la industria discográfica. La película se ve, no disgusta, pero desprende un fuerte olor a ocasión perdida.

### FERROL **DÚPLEX** 981356065 **D** MIÉRCOLES 19.30 Segundo premio Back to Black (V.O.S.E) 21.45 17.45 19.45 Hit Man. Asesino por casualidad (V.O.S.E) 18.00 As Neves Tatami (V.O.S.E) 21.30 NARÓN **ODEÓN MULTICINES NARÓN** 902463269 D JUEVES La promesa de Irene 22.40 Back to Black 20.00 22.30 Arthur 18.00 La familia Benetón 18.30 18.20 20.30 Amigos imaginarios Garfield: La película 17.50 El exorcismo de Georgetown 20.30 22.40 Sylvanian Families La Película: El regalo de Freya Lassie (Una nueva aventura) 17.50 20.00 El reino del planeta de los simios 19.00 22.00 22.15 Furiosa: De la saga Mad Max 19.00 22.00 Haikyu!! La batalla del basurero (V.O.S.E) 18.00 20.15 22.15 La última sesión de Freud 20.15 22.40 18.00 19.00 21.00 Bad Boys: Ride or Die Bad Boys: Ride or Die 20.00 22.00 22.30 Bad Boys: Ride or Die Los vigilantes 17.50 20.10 22.20 CARBALLO **MULTICINES BERGANTIÑOS** 981702778 D MIÉRCOLES

12.00

| CEE                              |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CINES XUNQUEIRA 981746297 D MIÉR | COLES             |
| Arthur                           | 18.00             |
| Amigos imaginarios               | 17.30             |
| El exorcismo de Georgetown       | 20.15 22.45       |
| Furiosa: De la saga Mad Max      | 19.45 22.45       |
| Bad Boys: Ride or Die            | 17.45 20.15 22.45 |
| RIBEIRA                          |                   |

| RIBEIRA                        |             |
|--------------------------------|-------------|
| BARBANZA 981141112 D MIÉRCOLES |             |
| Garfield: La película          | 18.15       |
| Furiosa: De la saga Mad Max    | 20.15       |
| Bad Boys: Ride or Die          | 18.15 20.30 |
| Los vigilantes                 | 18.15 20.30 |

#### ANA PELETEIRO BRIÓN CAMPEONA DE EUROPA DE TRIPLE SALTO

# «A una minoría le molesta que haya una atleta negra ganando con España»

La gallega, que dio a luz a finales de 2022 a su hija Lúa, reivindica su éxito en el trabajo mental, y se alza como firme apuesta al oro en los Juegos

ISAAC ASENJO

MADRID / COLPISA

Atleta, madre e influencer. El orden de los factores no altera a quien dice tener un entorno privilegiado para lograr la fortaleza mental que necesita para verse como la próxima campeona olímpica del triple salto femenino. Ana Peleteiro (Ribeira, 1995) iba para bailarina pero acabó volando sobre las pistas de atletismo, sorteando haters en las redes sociales, creyendo más en sí misma que en las meigas de su Galicia natal, y con un diccionario en el que no existen demasiados imposibles. Atiende una llamada con prisas antes de volver a los brazos de su hija Lúa, que cambió su vida en diciembre del 2022, y después de que su insistencia le llevaran a cubrirse de oro en un Europeo celebrado en Roma que se antoja como punto de inflexión para llegar a su mejor versión. Se grabó en su piel un «prohibido rendirse» que hace que compita como la leona que luce en uno de sus antebrazos. Se ve madura, con margen de mejora y con más ganas de superarse que nunca.

#### —Dice que está mejor que nunca y que no le vale el bronce de Tokio en París. ¿Se visualiza saltando los 15 metros de la gloria?

—Entreno todos los días para ser campeona olímpica, mi objetivo es estar en lo más alto del podio en los Juegos y por mi mente no pasa otra cosa que no sea eso.

—Antes del europeo de Roma fue a un viaje a conectar consigo misma junto a Rebeca López, su «coach» personal y experta en neurolingüistica ¿Lo consiguió?

—Trabajo la parte mental mucho con ella y nos fuimos a la sierra



Ana Peleteiro, tras lograr el oro europeo. ALEKSANDRA SZMIGIEL REUTERS

de Guadalajara. Encontramos un remanso de paz y energía precioso donde ejercitamos la positividad y visualización. Siempre muestro mi parte más alocada y divertida, pero tengo mi espacio zen, y esos momentos me encantan antes de un gran campeonato.

#### —¿Qué hace para que el mundo esté asistiendo a su mejor versión como atleta, a los 28 años y tras haber sido madre?

 Aún no considero que estoy en mi tope, puedo mejorar muchísimas cosas, no se si a nivel físico pero sí mental. La mejora de resultados lo atribuyo a la cabeza, antes quizás cojeaba más. Es un punto determinante.
 La maternidad le ha dado

#### —La maternidad le ha dado mucho foco. ¿Todo se vuelve una odisea?

—Estos meses he aprendido a priorizarme. La maternidad también es saber delegar, permitir que su padre se ocupe de ella y tener el espacio que necesito. Mi familia es consciente que en épocas de competición debo concentrarme al ciento por ciento. Es muy duro pero valdrá la pena estar alejada de ella unos pocos días y será beneficioso para todos. Lúa estará en París, pero se quedará con mis padres unos días. Me quita y me da la fuerza por partes iguales. -No le harían la misma pregunta a un atleta masculino o un futbolista que está a punto

—En absoluto. Atribuimos que las madres se ocupan más de los hijos, sin embargo en nuestra familia no es así, y funcionamos muy bien como equipo. Tanto su padre como yo tomamos las decisiones conjuntamente para que a ella no le falte nada y es-

de disputar la Eurocopa.

té en las mejores condiciones.

#### —Hay una diferencia de tres días entre su denuncia en redes por insultos racistas tras posar con la ropa de España, y la primera sentencia por racismo por el caso Vinicius. ¿Es España un país racista?

—Lo es. Siempre he dicho que era clasista porque no me gusta hablar mal de mi país, y me parece que generalizar no es nada bueno, pero es la realidad, se ve a diario y ojalá pudiera decir lo contrario.

#### —Más gallega no puede ser, y sin embargo hay a quien le enfada que sea negra.

-A mí lo que se me diga en las redes sociales no me afecta para nada, lo he trabajado mucho. Puede ser que a esa minoría que insulta le moleste que haya atletas negros en el equipo nacional y ganando con la bandera de España. El racismo es incultura, el mestizaje es riqueza, y en España no solo hay un color. No hay nadie puro, decir eso es absurdo. Estamos mezclados desde hace muchísimos años, históricamente los árabes estuvieron en nuestros territorios durante más de ochocientos años. La ignorancia llega a niveles extremos.

#### —¿La lesión de Yulimar Rojas te abre las puertas del primer escalón del podio ¿Qué se le pasó por la cabeza?

—No lo veo así. En el deporte nada está garantizado. El año pasado ella con salud saltó 15.08 metros en el mundial de Budapest y yo soy muy capaz de saltar eso. Desde que di a luz siempre entreno con las mismas expectativas, que ella no esté cambia el panorama por ser siete veces campeona del mundo y vigente campeona olímpica, pero mi ambición, mis ganas y mi concentración son las mismas.

#### Jordan Díaz: oro y récord de España y de los campeonatos en triple salto

REDACCIÓN / LA VOZ

Jordan Díaz, le dio la segunda medalla de oro al atletismo español al saltar 18,18 metros en la final de triple salto, lo que significa un nuevo récord de España, convirtiéndose en nacionalizado cubano en el primer español que supera la mítica distancia de los 18 metros. Además, el registro también es récord de los campeonatos.

Jordan, debutante con la camiseta de la selección española, comenzó el concurso como líder con 17,56 metros, pero en la segunda ronda Pedro Pichardo, cubano nacionalizado portugués, se marchó a los 18,04 metros para colocarse en cabeza. La distancia parecía infranqueable, pero el español arriesgó con un nulo en el tercero, se fue a los 17,96, que ya era récord de España, en el cuarto y en el quinto realizó un vuelo sin motor para ponerse líder con unos estratosféricos 18,18 metros. El saltador que entrena Iván Pedroso, con el oro asegurado, renunció al sexto salto y se dedicó a celebrar por todo lo alto su gesta.

El penúltimo día de competición comenzó con el récord de España del relevo 4x400 que se metió en la final de esta noche. También estará en la ronda definitiva el 4x400 masculino y el 4x100 femenino.

Carmen Avilés, Berta Segura, Eva Santidrián y Blanca Hervás, han batidos dos veces el récord de España del 4x400 que estuvo vigente durante 33 años, desde el 1991, cuando ninguna de las cuatro había nacido. Ayer dejaron la nueva plusmarca en 3:25.25.

En el salto de longitud, Fátima Diame, medallista de bronce en el último Mundial de pista cubierta de Glasgow, logró el pase a la final con una marca de 6,70 metros. Hoy será candidata a medalla igual que el dúo del 1.500 español formado Adel Mechaal e Ignacio Fortes.

### «El deporte es la principal herramienta para luchar contra límites impuestos, es fundamental creer en una misma»

Uno de los aspectos fundamentales del éxito en el deporte de élite es la gestión mental.

#### —¿Qué porcentaje de la victoria es cabeza y cuerpo, cuánto es talento y cuánto trabajo?

—Te diría que en un podio olímpico hay muy poco de talento. Quien llega ahí ya lo tiene, así que hay muchísimo trabajo y otro tanto de cabeza. Te diría que un 80 % de mente y un 20 % de físico

#### —Siempre va «con la cabeza bien alta», su lema.

—Creo que en la vida, hagas lo que hagas y seas quien seas, es importante ir así. Me siento muy identificada con este eslogan que refleja tan bien como enfoco tanto mi vida profesional como la personal. Para mí, el deporte es la principal herramienta para luchar contra límites impuestos, y para ello, es fundamental tener un propósi-

to, creer en una misma y estar orgullosa. Al final se trata de no permitir que estereotipos sociales y ajenos te definan.

### —La parte emocional va de la mano de la física.

—Sin duda. Trabajo mucho eso aunque no tenemos unas sesiones marcadas con mi coach. Con una simple comida ya aprovechamos para trabajar toda la parte mental sin necesidad de ir a consulta.

#### -Tiene casi un millón de seguidores en las redes sociales ¿Pierde mucho tiempo en ellas?

—Son parte de mis labores extradeportivas e intento gestionarlas lo mejor que puedo en las pocas horas que me quedan en el día. Hay que trabajarlas cuando es parte de tu trabajo para que sigan funcionando bien. Tengo algunos haters allí con los que intento hacer oídos sordos.

#### EL PROGRAMA DE HOY

DOD TELEDEDOTE

| Hora  |
|-------|
| 20.20 |
| 20.28 |
| 20.45 |
| 21.06 |
| 21.09 |
| 21.31 |
| 21.44 |
| 22.26 |
| 22.38 |
| 22.50 |
|       |

#### Riazor acoge el jueves 20 la entrega de insignias de plata

REDACCIÓN / LA VOZ

El próximo jueves 20 de junio tendrá lugar en el estadio de Riazor la entrega de insignias de plata de la temporada que acaba de concluir, la 2023-2024. Los socios que celebran 25 años como abonados del club blanquiazul tendrán su homenaje como reconocimiento a la fidelidad al Deportivo.

#### El Almería de Rubi empezará los entrenamientos el 8 de julio

ALMERÍA / EFE

El Almería echará a andar el próximo 8 de julio en la segunda etapa en su banquillo de Joan Francesc Ferrer, Rubi, con el objetivo de su vuelta a la élite tras el descenso a Segunda División de esta pasada temporada. El técnico ha planificado seis semanas de pretemporada, que se realizarán en Almería y Marbella

#### El Espanyol agota todas las entradas para el encuentro contra el Sporting

BARCELONA / EFE

El Espanyol ha agotado las 11.000 localidades que ha puesto a la venta para el decisivo encuentro de mañana ante el Sporting de Gijón (21 horas, LaLiga TV Hypermotion), correspondiente a la vuelta de las semifinales de la promoción de ascenso a Primera División, por lo que se espera un lleno absoluto en el estadio.

# El Deportivo se plantea una semana de concentración en Portugal

Tiene previsto empezar la pretemporada el 8 de julio

**PABLO CHAO** 

REDACCIÓN / LA VOZ

El Deportivo afronta un verano diferente al de los últimos años, ya que, al conseguir el ansiado ascenso a Segunda División de manera directa, provocó que acabase antes la temporada, a lo que se suma el tempranero inicio de liga de Segunda División (se espera que sea el fin de semana del 17 de agosto).

Tras ganar el título de campeón de Primera Federación el pasado 2 de junio frente al Castellón, los jugadores de la entidad coruñesa empezaron sus vacaciones que se prolongarán, en un principio, hasta la segunda semana de julio.

El planteamiento inicial del club es que los futbolistas se sometan a los exámenes médicos el 7 o 8 de julio para posteriormente iniciar el trabajo sobre el terreno de juego, para preparar una temporada que, además de ilusionante, va a ser muy exigente para el equipo blanquiazul.

La fase de preparación que el club pretende desarrollar sería en Abegondo, más allá de los partidos amistosos que compongan el calendario estival, manteniendo la costumbre de las últimas campañas. Han pasado ya once años desde la estancia en Monforte, que tomó el relevo en el 2013 de Vilalba, que era sede habitual desde 1986.

Sin embargo, el club coruñés también está trabajando en una pequeña concentración de una semana en Portugal, con algún amistoso incluido, debido al buen estado de los terrenos de juego en el país vecino. Desde el club buscan evitar lesiones de sus jugadores disputando amistosos en superficies que no estén en buen estado. La in-



Los jugadores del Deportivo realizando un entrenamiento en Riazor. EDUARDO PÉREZ

#### **PRETEMPORADA 2023**

**AMISTOSOS DEL DEPORTIVO** 

| Encuentro                  | Resultado |
|----------------------------|-----------|
| Deportivo-Fabril           | 2-2       |
| Deportivo-Arteixo          | 6-0       |
| Deportivo-Bragantino sub-2 | 3 4-0     |
| Coruxo-Deportivo           | 0-0       |
| Compostela-Deportivo       | 0-2       |
| Ponferradina-Deportivo     | 2-0       |
| Arenteiro-Deportivo        | 0-3       |
|                            |           |

tención de la entidad blanquiazul también queda a expensas de que se cumplan los plazos para la reforma de la ciudad deportiva de Abegondo. Esta reestructuración, que arrancó antes de acabar la campaña, con la sustitución del campo de césped artificial para instalar uno de última generación. Además, la primera fase incluye mejorar los terrenos de juego principales.

#### Últimas pretemporadas

Desde la temporada 2013-2014,

última concentración en Monforte, el Deportivo apuesta por realizar sus pretemporadas al completo en Abegondo. Sin embargo, hay alguna excepción en algunos encuentros disputados fuera de España. En la campaña 2026-2017, la entidad blanquiazul llegó a disputar dos amistosos en Uruguay. Uno contra el Celta, siendo el primer derbi gallego fuera de Galicia, con resultado adverso para los coruñeses (2-0), y frente al Peñarol (2-2). Además del viaje a Uruguay, disputó dos encuentros en Portugal, frente al Desportivo Chaves y al Feirense.

Y en la temporada siguiente, el Deportivo, entrenado en ese momento, por Pepe Mel, visitó el estadio Do Dragão para enfrentarse al Oporto, en el que sería el último amistoso veraniego de la entidad coruñesa disputado fuera de España hasta la actualidad. El resultado del encuentro fue de 4-0 para los lusos, provocando la primera derrota de esa pretemporada en una campaña que acabaría con el descenso de categoría de los blanquiazules a la segunda categoría del fútbol español.

#### Concentraciones en Melgaço

Si el Deportivo, finalmente, apuesta por realizar una concentración de una semana en Portugal, no sería la primera vez que lo haría. El conjunto coruñés, en la temporada 2009-2010, con Miguel Ángel Lotina a los mandos, llevó a cabo una miniconcentración de tres días en la localidad portuguesa fronteriza de Melgaço. Durante su estancia, además de realizar los entrenamientos, llegó a dos disputar dos encuentros: contra el Feirense y contra el Grupo Ribeirao. En el primero empató (1-1) y en el segundo, el marcador fue de 0-1 para los lusos.

# Álex Bergantiños deja de pertenecer al club coruñés a partir de la próxima junta de accionistas

Había sido nombrado en el Consejo de Administración el pasado 17 de julio

REDACCIÓN / LA VOZ

El Deportivo emitió ayer por la tarde un comunicado anunciando la salida de Álex Bergantiños tras la próxima junta de accionistas que se celebra el 26 de junio.

«Álex Bergantiños decidió dejar de pertenecer al Consejo de Administración y al club a partir de la celebración de la próxima junta de accionistas prevista para el próximo 26 de junio. El club quiere agradecerle su dedicación en esta etapa a la vez que le desea mucha suerte en el futuro», explicaba la entidad blanquiazul.

El pasado 26 de junio, Álex Bergantiños colgaba de forma oficial las botas convertido en una leyenda del club. El centrocampista coruñés sumó 336 partidos vistiendo la blanquiazul llegando a convertirse en el noveno jugador que más veces ha vestido la camiseta del Deportivo en sus casi 117 años de existencia. El excapitán coruñés firmó 11 goles en su etapa en el club. Además fue un referente tanto dentro como fuera del terreno de juego en la última década.

Tras anunciar su retirada, se conocía un día después que tanto él como Carlos Ballesta, exfutbolista del Deportivo y carismático ayudante de Arsenio Iglesias, formarían parte del nuevo consejo de administración. Pero no se hizo oficial hasta el pasado 17 de julio, fecha de la asamblea general de accionistas, en la que se escenificaría el relevo de cargos.

Durante este año en el cargo, trabajó dentro de la estructura deportivista aprovechando toda la sabiduría de un jugador de la casa que en multitud de ocasiones demostró su compromiso con el club



Alex Bergantiños. MARCOS MÍGUEZ

#### LUIS DE LA FUENTE SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

# «No es necesario ser maleducado para que digan que tienes carisma»

El técnico riojano se muestra optimista antes de iniciar la Eurocopa

#### **JAVIER ORTIZ DE LAZCANO**

DONAUESCHINGEN / COLPISA

Luis de la Fuente (Haro, 1961) reivindica su temperamento templado en la primera entrevista que ofrece en la concentración de España en un idílico rincón de la Selva Negra alemana. «No es necesario poner mala cara o ser maleducado para que digan que tienes carisma», zanja un seleccionador encantado de lo que ve en su equipo. «Estamos preparados para competir con los mejores» avisa.

#### -A tres días del debut ante Croacia, ¿a qué aspira España? A competir por ganar todos los

partidos, por estar en disposición de estar en la final. Sin favoritismos o no favoritismos, que eso para mí no es importante. Sí me parece que estamos preparados para competir con los mejores hasta el final.

#### -¿España puede soñar a lo grande?

-En este contexto que explico, sí. Estamos preparados para luchar hasta el final y luchar por todo. Ganar o no ganar, eso son detalles, pero que tenemos todo para estar en disposición de luchar por lo máximo, sí.

#### —¿Cuáles son los principales argumentos de la selección?

—Sin ninguna duda, la sensación de equipo que hemos dado, el crecimiento que he visto y que tenemos individualidades muy importantes. Somos un equipo peligroso porque somos muy versátiles, tenemos muchos registros en ataque y defensivamente somos muy ordenados y equilibrados. Eso nos hace un equipo fuerte y potente.

—¿Hay algún punto débil que le preocupe?



De la Fuente, en el cuartel general español en Alemania. JJ GUILLÉN EFE

-Siempre se puede mejorar. El mejor equipo del mundo también puede mejorar. ¿Puntos débiles? Estamos en mejora constante. Somos un equipo muy joven y que tenemos que seguir creciendo y evolucionando, pero como equipo somos muy poderosos.

#### —¿Quiénes son los favoritos?

-Estamos entre ellos. Está Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, Croacia, Italia... Este es el torneo más duro de los últimos tiempos porque hay más selecciones que en otras Eurocopas y no se quedó ninguna de las potentes fuera. Vamos a tener que jugar todos contra todos.

-¿Cómo hacer frente a la Croacia de Modric?

-Es un equipo muy experto, acostumbrado en estos últimos años a competir en Mundiales y Eurocopas. Es un conjunto de muchísima calidad, y para mi gusto de los que mejor juegan. Son muy competitivos. Ya demostramos en la Liga de Naciones que podemos competir con ellos y además en este último año hemos crecido y mejorado como equipo. Somos más peligrosos también nosotros.

#### -La gran noticia del último amistoso es que Pedri vuelve a ser Pedri.

-Es lo que yo demandaba a Pedri, simplemente que se encontrara con él mismo. Necesitábamos que cogiera confianza, seguridad. Jugando y con partidos como el último. Estamos encantados de que vuelva a ser el Pedri que todos conocemos, aunque creo que todavía tiene un margen de mejora tremendo. Sé que en esta competición nos va a dar mucho más. Va a llegar a niveles muy altos.

#### -Morata, delantero centro titular, lleva dos goles desde marzo. ¿Le preocupa?

-No. Para nada. Ha metido quince. Es el pichichi español junto a Borja Mayoral. Es un goleador solvente. Hay que ponerle en valor. Es el cuarto goleador de la historia de la selección. Que nadie se olvide. Para nosotros es de total y absoluta garantía.

#### -Hay muchas expectativas puestas en Lamine Yamal. ¿Cómo gestiona esa presión a sus 16 años?

 Le damos total naturalidad y tranquilidad. Hablamos mucho con él. Hay que ser equilibrado y humilde. Esto del fútbol cambia en un momento dado y todos los halagos se volverán críticas. Le decimos claramente qué es lo que queremos de él, que juegue con tranquilidad. Nos responde y entiende perfectamente ese mensaje. Seguramente, a los medios les parezca más crío y sin embargo es un jugador con madurez para la edad que tiene.

#### -Lleva año y medio en el cargo, ¿se siente fortalecido tras ganar la Liga de Naciones?

-Sí, sí, pero me siento fortalecido desde que los jugadores mostraron conmigo un nexo de unión excepcional.

#### -¿Cuál fue el peor momento? -La lesión de Gavi. Por lo que significaba para el club, para la selección, para sus compañeros y también para mí.

#### POLONIA

#### Lewandowski se lesiona y es baja para el estreno europeo

El delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, se perderá el estreno de su selección en la Eurocopa, por culpa del problema muscular que le hizo abandonar este lunes el terreno de juego en el último amistoso de preparación contra Turquía en Varsovia (2-1). El atacante culé abandonó el campo con una molestia en el muslo a los 32 minutos de la agónica victoria del combinado polaco, lo que se une a los problemas de Swidersk.

#### ASCENSO A PRIMERA

#### El Oviedo, obligado a ganar en Eibar para seguir adelante

El Eibar se aferra al poder de Ipurua (21.00 horas, Movistar, La Liga TV y DaZN) para superar la primera eliminatoria de ascenso ante un Oviedo con el que le vale empatar, tras el 0-0 de la ida. Joseba Etxeberria, podrá contar con todos sus jugadores, a excepción del lesionado Jon Bautista y del sancionado Simic, mientras que los asturianos, arropados por 600 seguidores, no dispone de Rodri Tarín, Santi Cazorla, Costas y Mario.

#### LIGA ALEMANA

#### Klose será el nuevo entrenador del Núremberg

El exdelantero Miroslav Klose, una de las leyendas del fútbol alemán, se ha convertido en el nuevo entrenador del Núremberg, de la Segunda División germana. El máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, que durante su carrera militó en el Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Múnich y Lazio, y campeón mundial en Brasil 2014, comenzó su carrera como entrenador en el 2016 como segundo de la selección teutona.

## Investigan al juvenil del Vilalbés que agredió a un rival

La Guardia Civil de Cospeito analiza lo ocurrido en el partido del domingo

REDACCIÓN / LA VOZ

La Guardia Civil de Cospeito investiga al futbolista juvenil de 17 años del Racing Vilalbés B que dio un puñetazo a un rival del San Ciprián durante un partido de fase de ascenso a Primera Galicia el pasado domingo. Se le atribuye un supuesto delito de lesiones, después de que el agredido sufriese una brecha en la ceja por la que le pusieron varios puntos de sutura. Remitieron diligencias a la Fiscalía de Menores.

La acción provocó una gran

tangana y la suspensión del partido que se celebraba en el campo de A Fonte, en Cospeito.

Tras la intervención de la Guardia Civil y la difusión de la bochornosa trifulca con vídeos grabados por espectadores, la Comisión Galega de Control da Violencia se reunió ayer de urgencia para abordar un caso que pretenden atajar con castigos ejemplares.

#### La Xunta solicita información

Tras su decimotercera junta, la

comisión presidida por el también secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, pidió más información a los dos clubes implicados, la Guardia Civil y la Real Federación Galega de Fútbol para determinar con la mayor precisión posible los hechos acontecidos.

El comité de competición de este último organismo también se reunió ayer para abordar el tema. En ese sentido, Lete Lasa agradeció la «unidade e traballo conxunto» de una sociedad que condenó de forma prácticamente unánime la violencia en el deporte e indició en su intención de que «toda conduta violenta será sancionada»: «A postura da Xunta é inamovible: tolerancia cero coa violencia».

Además, ante la «gravidade do sucedido», el Racing Vilalbés comunicó ayer su decisión de cancelar la fiesta final de temporada de este sábado: «Entendemos que se debe abrir un período de reflexión e análise non compatible con ningunha celebración».

#### Primera RFEF

#### Lolo Escobar, la nueva apuesta del Lugo para el banquillo

LUGO / LA VOZ

Ya es oficial. Lolo Escobar (Don Benito, Badajoz, 1976) es el nuevo entrenador del Lugo. Llega al Ángel Carro con un contrato por una temporada más otra opcional y tras haber dirigido al equipos como el Salamanca CF, el Hércules, el Mirandés y el Algeciras, entre otros.

#### Boxeo

#### La federación gallega celebra un taller inclusivo en A Coruña

REDACCIÓN / LA VOZ

La Federación Gallega de Boxeo (FGB) celebrará en A Coruña la primera edición del taller de boxeo inclusivo, patrocinado por la Deputación da Coruña, que tendrá lugar el 14 y 15 de junio en el salón de actos de la Facultad de Ciencias do Deporte e da Educación Física de la UDC.

En él, tomarán parte como ponentes e impartiendo lecciones Miriam Gutiérrez, campeona del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA); Orlando Iván Cruz, campeón del mundo de la IBA y representante de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, y Simón González, campeón del mundo en múltiples ocasiones y leyenda del boxeo gallego.

La jornada comenzará el viernes con la proyección de diversos vídeos, y contará con una mesa redonda entre los ponentes invitados. El taller lo cerrará el sábado 15 el seminario impartido por Orlando Iván Cruz.

#### **PLAN DE LAS JORNADAS**

| PONENTES                       |       |
|--------------------------------|-------|
| Orlando Iván Cruz              |       |
| Miriam Gutiérrez               |       |
| Simón González                 |       |
| VIERNES, 14 DE JUNIO           |       |
| Apertura de las jornadas       | 16.30 |
| Entrega de cinturón a Simón G. | 17.00 |
| Proyección de vídeos           | 17.30 |
| Mesa redonda                   | 18.00 |
| Clausura del evento            | 19.00 |

Seminario Orlando Iván Cruz 10.00

SÁBADO, 15 DE JUNIO

# Charlie Uzal, nuevo director deportivo del Leyma Básquet Coruña

El exjugador naranja asume el puesto para el estreno del club en la Liga ACB

**JOSEMA LOUREIRO** 

REDACCIÓN / LA VOZ

Charlie Uzal (Newport, Gales, 1971) será el director deportivo del Leyma Básquet Coruña para la temporada 2024-2025, que marca su estreno como equipo de la Liga Endesa. Según indicaron fuentes de la entidad, el exjugador del equipo coruñés ya está integrado en la comisión deportiva del club y comenzará a materializar la planificación una vez que finalice el Preolímpico, dada su labor como ojeador de la selección angoleña, entrenada por el español Pep Clarós.

Uzal, vinculado en los últimos años al club naranja, en el que ha ejercido labores de ojeador y entrenador (tanto en las categorías inferiores como en el rol de asistente del técnico Sergio García), dará el paso a la dirección deportiva en la primera temporada en la Liga ACB del equipo herculino.

«Afronto una nueva etapa en el club como director deportivo, algo que me ilusiona mucho. Aunque no ocupaba concretamente ese cargo, he desempeñado esas labores durante muchos años en la LEB Oro. Era el responsable de fichar y filtrar a todos los jugadores para que los entrenadores pudiesen tener la última palabra», valoró Uzal tras conocer su nombramiento.

El nuevo director deportivo de la entidad naranja abraza la oportunidad, aunque es consciente de las dificultades y exigencias que reviste: «Es un trabajo que me apasiona y me supone una gran responsabilidad. Estamos en una

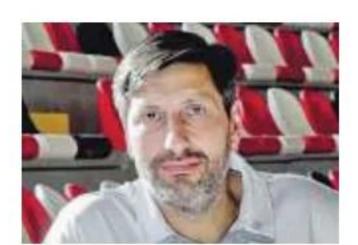

«Me ilusiona mucho, es un trabajo que me apasiona y me supone una gran responsabilidad»

Charlie Uzal

Director deportivo del Leyma Coruña

competición muy dura, quizás la mejor de Europa. En la LEB Oro, un fallo se subsana mucho más rápido que en la ACB. Hay que tener paciencia en la toma de decisiones sobre los jugadores. Exige también mucho trabajo; hay jugadores tremendos en el mercado, tanto en cantidad como en calidad, y muchas veces no nos damos cuenta».

«Tenemos un mercado que abarca todo el mundo, pero que no tiene nada que ver en cuanto a costes con la LEB Oro. En la ACB, los errores son más perjudiciales para los equipos porque las cantidades que se mueven son muy superiores», indicó Uzal, al tiempo que agradece la oportunidad del club.

«Lo único que puedo prometer es trabajo, trabajo y más trabajo. Estoy dispuesto a dejar muchas horas por el bien del club», señaló.



Visita de la ACB al Coliseum hace unas semanas. EDUARDO PÉREZ

### Inés Rey indica que el informe para la cesión del Coliseum estará «en tempo e forma»

REDACCIÓN / LA VOZ

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, indicó ayer que los trámites para la cesión del Coliseum al Leyma, que jugará sus partidos de ACB en dicha infraestructura, están en marcha y prácticamente terminados y el informe al respecto estará en tiempo y forma.

«Están todos os trámites en marcha desde a Concellería de Deportes. Xa está practicamente rematado o informe da asesoría xurídica, e nos vindeiros días xa terán ese documento, que saben que é un compromiso do goberno local co club e, polo tanto, estará en tempo e forma», indicó la regidora coruñesa.

Esta confirmación responde a la petición urgente desde la directiva del Básquet Coruña de la firma del protocolo de cesión del Coliseum en el plazo de una semana con el objetivo de inscribir al equipo en la competición. La ACB exige a sus clubes inscritos el envío de documentación acreditativa de cuestiones como el pabellón o el presupuesto mínimo exigido por la liga. Según indican fuentes

«Xa está case rematado o informe da asesoría xurídica, e nos vindeiros días terán o documento»

Inés Rey Alcaldesa de A Coruña

de la corporación municipal, el club recibió ayer el certificado de cesión de la mencionada infraestructura, si bien la aprobación definitiva de la cesión tendrá lugar el día 18 de junio en el Consejo Rector del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE).

El Leyma Básquet Coruña, que tuvo durante su etapa en LEB Oro el Palacio de los Deportes de Riazor como sede, disputará sus partidos en el Coliseum para adaptarse a las exigencias de la competición, entre las que se encuentran el mínimo de 5.000 asientos separados y numerados, un sistema de iluminación de más de 1.700 lux y un sistema de climatización que mantenga la temperatura entre 18 y 25 grados.



BALONMANO | ATTICA21 OAR CORUÑA

### Resch, nuevo presidente

Carlos Resch, nuevo presidente del Attica21 OAR Coruña, fue presentado ayer en una rueda de prensa en la que también estuvo presente Francisco Alejandre Alvaredo, presidente saliente, y Fernando González Gutiérrez, nuevo entrenador. En la imagen, de izquierda a derecha, Alejandre, Resch y González. FOTO OAR CORUÑA

## Narón acoge la Copa Deputación de fútbol, que estrena un nuevo formato

REDACCIÓN / LA VOZ

Narón será la sede de la Copa Deputación da Coruña de fútbol, que esta temporada estrena nuevo formato. Por primera vez, la competición enfrentará a los cuatros campeones masculinos y femeninos de las copas oficiales del fútbol de la provincia: la Copa A Coruña, la Copa Costa da Morte, la Copa Ferrol y la Copa Sar.

El sorteo ha dirimido los cruces y horarios de los partidos, que se celebrarán en el Municipal de Río Seco con entrada gratuita para los aficionados. El do**LA CIFRA** 

#### **Equipos**

Los campeones masculinos y femeninos de las cuatro copas de la provincia tomarán parte en el torneo.

mingo 16 de junio tendrán lugar las cuatro semifinales.

Estrenará la jornada y el torneo femenino el choque entre el Victoria B y el Xallas (10.00 horas) por un puesto en la final. Su rival saldrá del cruce entre el EFM Boiro y el O Val (16.30 horas). En el cuadro masculino, el San Tirso y el Sigüeiro jugarán la primera semifinal (12.30 horas). El segundo choque, que cerrará la jornada, enfrentará al Dumbría con el O Val (19.00 horas).

Las finales de las categorías masculinas y femeninas se celebrarán el sábado 22 de junio en la misma sede, y los ganadores conseguirán una plaza para la Supercopa Deputación, que disputarán con los ganadores de las otras competiciones homólogas que se juegan en las provincias de Lugo, Pontevedra y Ourense.

# Cruel final para el Liceo, que cae ante el Noia en el quinto partido de semifinales

El cuadro coruñés empezó por delante, pero no supo contener la remontada

#### NOIA

Blai Roca, Aleix Esteller, Antoni Salvadó. Jordi Bargalló e Iván Morales —quinteto inicial—, Xavi Costa, Martí Gabarró, Humberto Mendes y Xavi Rovira.

#### LICEO

Martí Serra, Sito Ricart, César Carballeira, Dava Torres y Fabri Ciocale —quinteto inicial—, Bruno Saavedra, Tombita, Guido Pellizzari y Pablo Cancela Moll.

1

GOLES: 0-1, min 8: Dava; 1-1, min 18: Xavi Costa; 2-1, min 35: Bargalló; 3-1, min 37: Morales; 4-1, min 43: Salvadó. ÁRBITROS: Iván González González y Sergi Mayor Oliván.

INCIDENCIAS: Quinto partido de la serie de semifinales por el título de la OK Liga, celebrado en el Ateneu de San Sadurní.

#### **JOSEMA LOUREIRO**

REDACCIÓN / LA VOZ

El Hockey Club Liceo no pudo consumar la épica y sucumbió ante el Noia Freixenet (4-1) en el quinto partido de las semifinales de la serie por el título de la Parlem OK Liga, después de igualar el 2-0 inicial que los catalanes consiguieron tras los dos primeros encuentros.

El combinado colegial mantuvo en su salida a la pista la misma inercia que mostró en los encuentros en el Palacio de los Deportes de Riazor, si bien en esta ocasión tendría a la hostil afición blanquinegra, que se hizo sentir durante todo el partido, en su contra. Atacó con ahínco el Noia en los primeros minutos del partido, pero se encontró con el buen hacer entre palos de Martí Serra.

La respuesta verdiblanca a los



Un jugador del Liceo pugna con un rival en un encuentro de la serie de semifinales. MARCOS MÍGUEZ

intentos del equipo del Alto Panadés llegó de la mano de Dava
Torres, que batió sin contemplaciones a Blai Roca antes de que se
cumpliesen los primeros diez minutos de encuentro en el Ateneu, ral

No se achicaron los locales y probaron suerte frente a Martí Serra, que contó con varias intervenciones de mérito que salvaron el resultado del cuadro liceísta.

Cuando apenas se habían cumplido veinte minutos del choque, Xavi Costa empató el encuentro y dejó el 1-1 en el marcador. Pese a la presión del Noia, que llegó a realizar 17 disparos a portería en la primera mitad (por solo cinco del Liceo), este resultado sería el que imperaría hasta el descanso.

Tras la reanudación, el ímpetu del combinado entrenado por Pere Varias no cesó. Martí Serra consiguió capear el temporal momentáneamente, pero la presión aumentaba. Un disparo de Xavi Costa al larguero al que poco le faltó para entrar en la meta visitante rompió la calma antes del huracán del Noia, que subiría una marcha.

El veteranísimo Jordi Bargalló rompió la baraja y puso a los suyos por delante para que, poco después, Morales añadiese otro tanto al electrónico. Afrontaron los de Juan Copa un minipartido en el que necesitaban anotar dos

goles en apenas quince minutos.

Lo intentaron los verdiblancos, pero la prisa y la necesidad de anotar les cegó en la pelea por el partido. Dava y Carballeira tiraron de los suyos, solo para encontrarse con un Noia que supo soportar los intentos del cuadro herculino.

Poco después, Toni Salvadó puso más tierra de por medio a falta de 7 minutos, condenando al Liceo a quedarse en la orilla después de remar para llegar al último partido. El equipo del Alto Panadés se enfrentará en la serie final por el título al Barcelona, que superó al Reus en cuatro partidos.

#### Juan Copa: «Estoy seguro de que los aficionados están orgullosos de nosotros»

REDACCIÓN / LA VOZ

Juan Copa, técnico del Liceo, felicitó a su rival por su victoria tras el encuentro: «Quiero felicitar al Noia, creo que ha sido una eliminatoria maravillosa con un ambiente espectacular. Ellos han estado por momentos mejor que nosotros y han hecho valer el factor casa».

El técnico del Liceo también se acordó de sus jugadores, agradeciendo su esfuerzo: «También quiero felicitar a mis jugadores. Hemos hecho un esfuerzo terrible desde enero, reinventándonos dentro de un año y llevando al Noia al límite. Estoy seguro de que nuestros aficionados están orgullosos de nosotros. Ahora, a descansar y a volver con más fuerza que nunca».

#### ЈАСОВО СОРА

**JUGADOR DEL DOMINICOS** 

#### Convocado con la selección española sub-19 para los World Skate Games de Italia

REDACCIÓN / LA VOZ

Jacobo Copa (A Coruña, 2006), jugador del Dominicos e hijo del técnico liceísta Juan Copa, formará parte de la convocatoria de la selección sub-19 que representará a España en los World Skate Games, que tendrán lugar en Italia. Se prevé que el equipo realice las pruebas de pista el 7 de septiembre y debute el día siguiente ante un rival todavía por conocer.

## Décima Copa Xunta consecutiva de pádel para el CSC Arriaza

A CORUÑA / LA VOZ

Nadie es capaz de destronar al CSC Arriaza en el palmarés femenino de la Copa Xunta de pádel. El conjunto coruñés volvió a enlazar otro título en la nueva entrega del torneo y ya suma diez consecutivos.

El nuevo éxito de las herculinas tuvo como escenario las pistas de Carballo donde ejercen como anfitriones los equipos local del 3d3 y Mi Club Pádel. Allí se vivieron dos jornadas de verdadero espectáculo que decidieron los títulos en la primera y la segunda categoría, tanto masculina como femenina. En la superior, «Fueron partidos muy duros y disputados, hubo incertidumbre hasta el final» María José del Cast

María José del Castillo Capitana del equipo coruñés

el CSC Arriaza femenino, campeón del grupo norte en la liga autonómica, se encontró en las semifinales con el Pádel Femenino Cíes de Vigo, subcampeón regional en la zona sur, y se hizo con el billete para la final ganando por un marcador de 4-1. El mismo resultado cosecharon las herculinas en el partido que decidió el título, en esta ocasión frente a otro representante vigués, el equipo de Las Islas Cíes. com, que había sido el mejor en el grupo sur de la liga gallega y que había avanzado hacia la final del torneo a costa del Club de Tenis Redes.

María José del Castillo, la capitana del CSC Arriaza, asegura que el título fue costoso, mucho más de lo que reflejan los resultados. «Fueron partidos muy duros y disputados, hubo incertidumbre hasta el final», afirmó la jugadora coruñesa.



Representantes del club coruñés en la fase final de la Copa Xunta.

#### NATACIÓN

#### Dennis González, campeón de Europa en solo técnico

Dennis González sumó la segunda medalla para la delegación española en los Europeos de Belgrado tras colgarse el oro en la final de la rutina técnica de la modalidad de solo técnico de natación artística. Hoy es el turno de María de Valdés (CN Liceo), en la final femenina de los 10 kilómetros en aguas abiertas (09.00 horas, Teledeporte) LVG

#### **CICLISMO**

#### Quintana abandona el Tour de Suiza por una fractura de mano

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) no pudo tomar la salida de la tercera etapa del Tour de Suiza, que se disputa entre Steinmaur y Rüschlikon sobre 161,7 kilómetros, debido a una lesión en la mano sufrida en una caída en la segunda etapa. El italiano Bettiol es el nuevo líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la tercera etapa que salió vencedor Nys efe



Carolina Marín, en un acto en Madrid. Lucía Goñi EFE

#### BÁDMINTON

#### Carolina Marín cree que tiene opciones de lograr el oro en París

Carolina Marín, campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro en 2016 y tres veces campeona del Mundo, remarcó ayer que sabe que tiene «opciones de conseguir la medalla de oro» en los Juegos Olímpicos de París, pero afirmó que será mucho más complicado que en Río de Janeiro. EFE

#### BALONCESTO

#### Dallas busca ganar el primer partido de las finales de la NBA

Los Mavericks y los Boston Celtics juegan esta madrugada (2.30 horas Movistar Plus+, Movistar Deportes) el tercer encuentro de las finales de la NBA. En los dos primeros partidos de la serie, disputados en Boston, salieron victoriosos los Celtics gracias a la aportación de Porzingis en el primero y de Holiday en el segundo. Doncic quiere buscar la primera para los suyos. LVG

# Jon Rahm se retira del US Open

Los médicos le recomendaron no participar en la competición debido a la infección que sufre entre los dedos del pie izquierdo

#### **PAULO ALONSO**

REDACCIÓN / LA VOZ

«Después de consultar con varios médicos y mi equipo, he decidido que lo mejor para mi salud a largo plazo es retirarme del US Open Championship de esta semana. Decir que estoy decepcionado es poco. Deseo que todos los participantes tengan la mejor suerte posible», señaló anoche el golfista español Jon Rahm en su cuenta oficial de la red social X. Por la tarde había comparecido en la rueda de prensa previa al torneo con una chancla en su pie izquierdo. Su dedo meñique y el siguiente aparecían protegidos por un elemento plástico para que la infección que le impidió entrenar con normalidad mejorara. En ese momento aun tenía la esperanza de poder competir en el tercer grand slam del año. «Está bajo control, pero sigue hinchado y tengo dolor», explicaba el jugador español. «Es una preocupación. Está mejorando, pero sin duda sigo con dolor. Estamos intentando saber qué pasó porque lo más probable es que apareciese por un problema en la piel. Si tuviera que enseñártelo, está en la parte baja entre mi meñique y el dedo siguiente», indicó el ganador de dos majors.

Rahm empezó a encontrarse mal la semana pasada durante el torneo en Houston del LIV Golf. El viernes ya se le vieron muecas de dolor y el sábado terminó retirándose. El origen de la infección es una incógnita, pero el sudor y la humedad del pie durante el juego complicarían su recuperación. Por eso desde entonces optó por llevar los dedos al aire. No iba a entrenar el lunes, tampoco lo hizo ayer y tampoco agarrará los palos hoy.

«No sé qué pasó, pero se infectó. Tenía mucho dolor. En la ronda del sábado, por la mañana,



El jugador español, durante su rueda de prensa, ayer. ERIK S. LESSER EFE

me pusieron una inyección para adormecer la zona. Iba a durar toda la ronda [la anestesia], pero en el segundo hoyo ya tenía dolor», explicó Rham, que había viajado el lunes anterior a Pinehurst para comprobar el estado del campo, un escenario complicadísimo, como marca el canon del US Open, el grand slam que se disputa en unas condiciones más difíciles.

Pero no es el campo, sino su salud, lo que frenó a Rahm, «La infección fue la parte preocupante, ahora está bajo control, pero sigue estando hinchado y tengo dolor. Hay una razón por la que vine aquí con un zapato y una chancla. Se trata de intentar mantener la zona seca para que sane lo antes posible. Pero el cuerpo humano tiene sus ritmos», indica resignado en el año en el que peores resultados acumula. Desde abril del 2023 no gana ningún título, cuando celebró el Masters de Augusta. En diciembre anunció su fichaje por el circuito de capital saudí, pero ni en LIV ni en los grand slams ha celebrado victorias hasta ahora.

#### «Es increíble lo que está logrando Scheffler»

REDACCIÓN / LA VOZ

El protagonismo que tuvo Rahm durante los dos últimos años lo acapara ahora Scottie Scheffler, número uno mundial y ganador de cinco títulos en este 2024. «Es increíble lo que está logrando. Cuando se te empieza a comparar con Tiger Woods y las cosas que Tiger ha hecho, es cuando te das cuenta de que tienes un nivel especial», resume el jugador español, de 29 años.

«Ganar cinco torneos en una temporada, y ganar los torneos que está ganando, en Bay Hill, el Players, el Masters, el RBC y el Memorial... Estás replicando una temporada de Tiger Woods. Es fantástico», insistió Rahm, que limita su mal juego, sobre todo, a dos torneos este año, el Masters de Augusta y el Campeonato de la PGA.

#### Una amplia cobertura televisiva

REDACCIÓN / LA VOZ

El canal Golf de Movistar Plus + ofrece una amplia cobertura televisiva del torneo. Tanto mañana como el viernes la retransmisión, a través del dial número 67 de la plataforma, comienza a las dos de la tarde con el foco, únicamente, en los grupos más destacados, mientras que a partir de las seis se ofrecerá la habitual señal internacional con atención a todos los jugadores, hasta el final de la jornada.

El sábado la retransmisión comenzará a las seis de la tarde, mientras que el domingo habrá imágenes desde las cinco y hasta el desenlace final.

### El Real Madrid podría sentenciar hoy el título de ACB

MURCIA / EFE

El UCAM Murcia Club Baloncesto se aferra a las opciones que todavía tiene en la final de la Liga
Endesa que le enfrenta al Real
Madrid y en la que marcha con
un resultado desfavorable de 2-0
después de haber perdido en el
WiZink Center los dos primeros partidos de la serie, que se
traslada a la capital del Segura
con el partido de hoy (20.30 horas, Movistar Plus+, Movistar
Deportes). El cuadro entrenado
por Sito Alonso afrontará el cho-

que con la obligación de ganar si quiere alargar su presencia en esta final, en la que su rival buscará revalidar el título. «La eliminatoria aún no está acabada», avisó el propio Sito al término del segundo encuentro, sabiendo que en el tercero su equipo contará con el apoyo masivo de una afición que ha agotado todas las localidades, 7.500 asientos, al poco tiempo de ponerse a la venta las entradas para el encuentro.

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que a pesar de ir ganando su equipo por 2-0 la serie final de la Liga Endesa que le enfrenta contra el UCAM Murcia, les queda «todavía mucha tela por cortar» por delante; un mínimo de un partido y un máximo de tres.

«Hemos hecho dos partidos muy serios y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Pero no está acabado, tenemos que terminarlo. Tenemos que estar serenos y tranquilos. El play off va por donde nosotros queríamos y ahora, sa«Nosotros nos esperamos que el UCAM nos pueda dar alguna sorpresa en este encuentro en Murcia»

Chus Mateo
Entrenador del Real Madrid

biendo de la dificultad del rival y de jugar en su campo, tenemos que estar más centrados si cabe», comentó.

#### **SANDRA PIÑEIRO EXREMERA Y DEPORTISTA**

# «Quería ponerme al límite sin volver a caer en un punto obsesivo»

La boirense, que superó la anorexia, participará en el Ironman de Vitoria

**FRAN BREA** 

RIBEIRA / LA VOZ

La historia de Sandra Piñeiro (Boiro, 1996) está marcada por el deporte y por la enfermedad a la que hizo frente y fue capaz vencer. En el remo consiguió tocar el cielo cuando fichó por Orio, ganándolo todo. Pero la que era su pasión también se convirtió en una peligrosa obsesión. Acabó presa de la anorexia: «Me estaba matando, llegó un punto en que, o rompía yo, o paraba todo», reconoció la barbanzana cuando anunció la publicación de su libro Remando en la oscuridad, en el que explica su lucha contra la enfermedad. El tiempo ha pasado y ahora Sandra ya no vive en las sombras, todo lo contrario: «Nunca he estado tan fuerte como en estos momentos».

«Desde que dejé el remo probé muchas cosas», apunta, hasta que el año pasado empezó a nadar y al poco tiempo ya estaba participando en su primer triatlón en los Pirineos: «Me enganché». Piñeiro se lanzó al agua defendiéndose en ella «como podía. Nunca había nadado, y ahora es lo que mejor se me da». Tanto gusto le cogió que ya completó el Ironman Valencia 70.3 -1,9 kilómetros a nado, 90 en bicicleta y 21,1 de carrera a pie-, como antesala de lo que está por llegar; el Ironman de Vitoria, el 14 de julio: «Este son casi cuatro kilómetros nadando, 180 en bici y una maratón corriendo. Cuando salga a las siete de la mañana lo haré sabiendo que voy a estar todo el día compitiendo. Espero que el cuerpo y la cabeza aguanten. La cabeza la he trabajado tanto que ya no falla».

Piñeiro asegura que quiere ponerse al límite «sin volver a caer en un punto obsesivo. Es importante encontrar el equilibrio, disfrutar y obtener un buen rendimiento con sacrificio y esfuerzo. A veces es difícil por autoexigencia. Yo he aprendido a hacerlo».

#### La salud mental

La gallega cuenta con el apoyo de la entidad Juntos Invulnerables, que pronto será una fundación, y lleva su nombre allá por donde va para visibilizar la relevancia de la salud mental en el deporte. «Me dijeron que querían que fuese su primer referente. Los niños van a ver los valores del deporte y la importancia de tener equilibrio. Ahora hay una cultura tóxica, informaciones falsas, en las redes sociales hay hábitos poco saludables... Me enorgullece que me vean como una figura



Piñeiro, en el momento de cruzar la meta en el Ironman Valencia 70.3 el pasado mes de abril.

«El objetivo se reduce a perder peso, sin poner el foco en lo que es saludable y en lo que no lo es» Sandra Piñeiro Exremera y deportista

para promover el uso de la lógica y la coherencia», señala Sandra.

Ella continúa dando charlas en colegios y asociaciones: «Desde lo que yo he vivido puedo dar una visión constructiva, ese punto de experiencia para que vean lo que pueden pasar y que no están solos, porque los jóvenes de hoy en día se sienten muy solos. Existe mucha presión social para encajar y eso puede desencadenar en desequilibrios».

La boirense critica que «todo el mundo parece que es nutricionista» y que «el objetivo se reduce a perder peso, sin poner el foco en lo que es saludable y lo que no. No se están haciendo las cosas bien y hay que poner un punto de cordura y lógica, porque los pequeños son como esponjas, lo absorben todo, y es necesario alejarlos de todo ese circo».

Piñeiro lo ha pasado mal y sabe de lo que habla, también de cómo es posible recuperarse y afrontar pruebas tan exigentes con un ironman: «Ahora lo hago con otro punto de motivación personal y sí se puede llegar al límite con un equilibrio, escuchar al cuerpo sin obsesionarse. Rendir con la mejor versión física y



En Victoria, la gallega afrontará 180 kilómetros en bicicleta.

psicológicamente». Todo ello con un exigente entrenamiento, con más de cinco horas sobre la bicicleta en un día o saliendo a correr y haciendo la distancia de un medio maratón. «Hay que dedicarle muchísimo tiempo. Se sufre, pero con gusto», asegura.

#### Un par al año

En lo que respecta a seguir completando ironmanes, la gallega señala que «pruebas hay muchas, pero no te las puedes permitir todas porque son muy costosas y tu cuerpo tampoco está preparado. Lo ideal es, si puedes, hacer dos al año. Tengo amigos que es lo que hacen». Además, como ella misma reconoce, «después de uno pasas un mes a rastro, que tu cuerpo no te pide más. El día de la competición acabas con todas tus reservas y lo que necesitas es descansar y relajarte».

Cuando Sandra Piñeiro puso punto y final a su exitosa carrera como remera decidió quedarse en el País Vasco y allí es feliz: «Aquí tengo mi trabajo y mi vida personal. Yo también soy preparadora enfocada en la salud, la readaptación y el entrenamiento».



Lidia Parada. CARMELA QUEIJEIRO

#### Atletismo

#### Lidia Parada se despide de su sueño de competir en París

REDACCIÓN / LA VOZ

La atleta internacional del club Atletismo Barbanza, la lanzadora de jabalina Lidia Parada Santos no podrá competir más esta temporada y tiene que dar la misma por finalizada, cuando afrontaba un mes importante para ella en un momento dónde se iba encontrando cada vez más y acercándose a su mejor momento físico de su carrera deportiva.

Después de tener un mal apoyo en su pie izquierdo durante un lanzamiento se lesionó la rodilla y después de varias pruebas y diagnósticos médicos, mañana tendrá que pasar por el quirófano para reconstruir el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de su rodilla izquierda. Por lo cuál estará apartada de las pistas aproximadamente ocho meses.

«Desde el club, esperamos verla en la próxima primavera de cara a afrontar la temporada estival del 2025 en su mejor versión. Queremos agradecer, la rápida respuesta, trato y acogida al Dr. Rafael Arriaza, como es habitual, y ser el responsable de la operación y la recuperación de Lidia. Por lo que estará en las mejores manos. Deseándole una rápida y buena recuperación», finalizaba el Atletismo Barbanza.

#### Dos torneos esta temporada

Lidia Parada, cuatro veces campeona de España absoluta, quiso apurar sus opciones de acudir a los Juegos Olímpicos en dos torneos, en Portugal y en Puebla. En el primero de ellos, se encontró bien aunque no tuvo un gran puesto en la clasificación general y en el segundo de ellos, a pesar de no tener buenas sensaciones, la pobrense disfrutó de nuevo frente a su público en el torneo.

EL SEÑOR

#### D. Manuel Doldán Varela

Falleció el día 11 de junio, a los 81 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

— D. E. P. —

Su esposa, Gabriela Ordóñez Baneira; hermanos, José (†) y Jesús; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará el miércoles, día 12 de junio, a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde, en la iglesia parroquial de San Adrián de Corme Aldea (Ponteceso). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan las gracias.

La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde.

Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala 2. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Corme Aldea - Ponteceso, 12 de junio de 2024



LA SEÑORA

#### Dña. María Francisca Rodríguez Mosquera

(Paca) (Viuda de D. Luis Lorenzo)

Falleció en A Coruña el día 10 de junio de 2024, a los 93 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Sus hijos, Ángeles (†), José Luis, Antonio y Teresa; hijos políticos, José, Manuela, Conchi y Félix (†); nietos, nietos políticos, bisnietos; hermano, Roberto (†); hermanos políticos y demás familia.

Agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy miércoles, día 12, con salida del Tanatorio San Lorenzo a las SIETE MENOS CUARTO de la tarde. en dirección al cementerio parroquial de Santa Cecilia.

El funeral se oficiará a las OCHO de esta tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero; por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento.

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala "Ciprés" nº 2 - Ferrol.

Narón, 12 de junio de 2024

Tanatorio - Crematorio San Lorenzo. Tel. 981 330950



**EL SEÑOR** 

#### D. José Luis Alonso Barbosa

Falleció en Ferrol, el día 11 de junio de 2024, a los 79 años de edad

— D. E. P. —

Su familia.

Agradece un recuerdo en su memoria y comunica que los actos tendrán lugar en la intimidad familiar.

Ferrol, 12 de junio de 2024

Tanatorio - Crematorio San Lorenzo, Tel. 981 330950



LA SEÑORA

#### Dña. Marina Fernández Seijo

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Su esposo, Manuel Rodríguez (†); sus hijos, Adrián y Manuel; hijas políticas, Belén y Rosa; nietos, Borja y César; hermanos, Lolo y Fina; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su eterno descanso.

Sepelio: Hoy miércoles.

Salida del cortejo fúnebre: A las CUATRO Y MEDIA de la tarde.

Cementerio: Parroquial de Santiago de Franza.

Iglesia: Parroquial de Santiago Apóstol de Franza.

Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia

Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6 - La Gándara.

Franza - Mugardos, 12 de junio de 2024

Servisa - Ferrol. Tel. 981 371202 SERVISA



#### D. Donato Fernández Domínguez

(Donatex)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos — D. E. P. —

Esposa, Basilia Domínguez Tielas; hijas, Victoria, Liliana y Melina Fernández Domínguez; hijos políticos, Óscar Macías (†), Gabino Fernández y Juan José Gómez; nietos, Desireé, Lilibeth, Alexis

y Victoria; nieto político, José; bisnietas, Tabatha y Valentina; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción de sus restos mortales que tendrá lugar hoy miércoles, a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde, desde la sala nº 4 del tanatorio Vigomemorial a la iglesia parroquial de San Bernabé de La Graña, donde por su eterno descanso se celebrarán los funerales de cuerpo presente. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la citada parroquia; favores por los cuales les anticipan las más expresivas gracias.

Nota: A las tres y media de la tarde saldrá un autobús (Benito Abalo) desde el centro de salud de Chapela, con paradas en la iglesia de Los Picos, farmacia avenida Ramón Nieto y tanatorio Vigomemorial, para el sepelio con regreso a los puntos de partida.

La Graña - Covelo, 12 de junio de 2024

(Vigomemorial, Tel. 986 265280)

LA SEÑORA

#### Dña. Celia Hortensia Izquierdo Evia

Falleció a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Sus hijas, Celia y Pepa; hijo político, Ángel; nietos, Tomás y Daniel; hermanas, Julia y Carmen y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Será incinerada en la intimidad familiar.

Funeral: El próximo viernes, día 14, a las OCHO de la tarde en la iglesia parroquial del Carmen.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 12 de junio de 2024

Seguros Preventiva - www.albia.es - Tel. 981 330427



EL SEÑOR

#### D. Ángel Fernández Hermida

(Viudo de Dña. Rosario Pilar Rivera Soto)

Falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Sus hijos, Ángel y Pili; hijos políticos, Elena y Andrés; nietos, David y Lucía; nieto político, Luis; bisnietos, Gonzalo y Carlos; hermanas, María Esther y Ana María; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Será incinerado en la intimidad familiar.

Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las SEIS Y MEDIA de la tarde.

Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Sadurniño.

Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

San Sadurniño, 12 de junio de 2024

www.albia.es - Tel. 981 330427



D. Sergio Bouza Luaces

**EL SEÑOR** 

(Sergio do Rego) (Viudo de Dña. Carmen Bellas Pita, "Carmen da Graña")

Falleció a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Sus hijas, María y Lucía; hijos políticos, Villares y Lamelas; nieto, Xoel; hermanos, José y Pilar; hermanas políticas, Adela y Montse; sobrinos, ahijados, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las SIETE de la tarde.

Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Julián de Narón. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 12 de junio de 2024

Correduría Cascudo - www.albia.es - Tel. 981 330427



LA SEÑORA

#### Dña. Eulalia Estévez Carrera

Falleció en Londres el día 21 de mayo de 2024, a los 52 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

— D. E. P. —

Sus padres, Eulalia Carrera Casales y José Estévez Rodríguez (†); hermano, José Estévez Carrera; tíos, Hermosindo Estévez Rodríguez y Carmen; primos, Patricia, Noelia y Marcos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana jueves, a las CUATRO de la tarde, desde la sala nº 3 del Tanatorio de Ponteareas a la iglesia parroquial de San Mamed de Fontenla, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente su inhumación en el cementerio de la citada parroquia; favores por los que anticipan las más expresivas gracias.

Pésames y condolencias: pesames@pfcondado.es

Fontenla - Ponteareas, 12 de junio de 2024

(Pompas Fúnebres del Condado, S. L. - Tel. 986 661111. Ponteareas)

#### LA SEÑORA

Dña. Estrella Varela Figueiras (Estrella do Gharelo - Viuda de José García Rodríguez)

— D. E. P. —

Su hija, María Dolores García Varela; hijo político, José Luis García Rial; nieto, Rodrigo García García; nieta política, Diana; hermanos, Ramón (†), Jaime (†), José María (†), Maruja (†) y Julio; hermanas políticas, Aurita y Lucinda; sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por su alma.

Conducción del cadáver: Hoy miércoles, con salida del tanatorio a las SEIS MENOS CUARTO de la tarde.

Funeral: De cuerpo presente y sepelio a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Tirso de Cospindo. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, s/n. Tel. 981 714639. Pésame: www.tanatoriosgrupobergantinos.com Cospindo - Ponteceso, 12 de junio de 2024 (Tanatorios Crematorio Grupo Bergantiños)

EL SEÑOR

D. José Benito Neves Domínguez

Falleció el día 10 de junio de 2024, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron, en la tarde de ayer, a la conducción del cadáver desde el Tanatorio de Ponteareas a la iglesia parroquial de San Miguel de Ponteareas; así como a todas aquellas que por medio de flores, tarjetas firmas, telegramas o cualquier otro medio le testimoniaron su condolencia.

Pésames y condolencias: pesames@pfcondado.es Ponteareas, 12 de junio de 2024

(Pompas Fúnebres del Condado, S. L. - Tel. 986 661111. Ponteareas)

LA SEÑORA

#### Dña. Juana Rodríguez Sánchez

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Su esposo, Santiago Rodríguez Ares; hijos, Santiago y María Pamela; hijos políticos, Loly y Juan; nietas, Blanca, Bárbara, Clara y Aurora; nieto político; bisnietos, Leo y Enzo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las TRES Y MEDIA de la tarde.

Hora de la cremación: Hoy, a las CUATRO de la tarde.

Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 12 de junio de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, Tel. 981 142390 - www.albia.es



EL SEÑOR

#### D. Antonio López Losada

Falleció el día de ayer, a los 86 años, después de recibir los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Su esposa, Celsa Gómez Cao; hijas, María José y Elena López Gómez; hijos políticos, Arturo Gómez y Daniel López; nietos, Álex y Martina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Funeral: Mañana jueves, a las DOCE de la mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós (Oleiros).

Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de San Pedro de Nós (Oleiros).

La salida del hogar funerario se efectuará a las doce menos cuarto.

Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1. Avda. Almeiras, nº 63 - Culleredo.

O Lameiro - San Pedro de Nós (Oleiros), 12 de junio de 2024

www.tanatoriosaniavier.es - Tel. 981 667491



+

**EL SEÑOR** 

#### D. Manuel Jesús Pombo Rodríguez

(Viudo de Carmen Sande Pan)

Falleció el día 11 de junio de 2024, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Su hija, Carmen Pombo Sande; hijo político, Manuel Elías Silvarrey Quijada; nietos, Lucía e Ignacio; hermanos políticos, sobrinos; ahijado, Antonio Manuel Pombo Pose; primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy miércoles, día 12, a las NUEVE de tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda siendo, a continuación, la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las ocho y media de la tarde.

Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago, nº 10 - Arteixo.

Pésames: arteixo@funerariaapostol.com

Loureda - Arteixo, 12 de junio de 2024

www.funerariaapostol.es - Tel. 981 600158

LA SEÑORA

#### Dña. Digna Nogueira Veiga

(Viuda de Manuel García Álvarez)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Sus hijos, Ana, Carmen, José (†), Loli, Juan, Nes, Luis, Carlos, Óscar (†), Raúl (†) y Pablo; hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy miércoles, día 12, a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera) siendo, a continuación, la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y media de la tarde.

Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4. Lugar de Tarabelo, 58 - Sada (A Coruña).

Pésames: sada@funerariaapostol.com

Mera (Oleiros), 12 de junio de 2024

www.funerariaapostol.es - Tel. 981 621992



**EL SEÑOR** 

#### D. Manuel López Sánchez

(Manolo do Pinar)

Falleció el día de ayer, a los 86 años, confortado con los Auxilios Espirituales

— D. E. P. —

Su esposa, Toñita Cao Pedreira; hija, María López Cao; hijo político, Bernardo Ponte Redondo; nieta, Uxía Ponte López; hermanos, Luis y José López Sánchez; hermana política, Jesusa Cao Pedreira; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy miércoles.

Salida del tanatorio: A las seis menos veinte de la tarde.

Funeral: De cuerpo presente, a las SEIS.

Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Coirós.

Tanatorio Crematorio Mariano, sala 2. Ctra. del Cementerio.

Coirós, 12 de junio de 2024

(www.tanatoriomariano.com)

EL SEÑOR

#### D. Eugenio Guillén López

Falleció el día 11, confortado con los Santos Sacramentos, a los 86 años de edad

- D. E. P. -

Su esposa, Josefa Queiruga Maneiro; hija, Eugenia; hijo político, Ángel Santos; nieta, Paula; hermanas, Pilar y Ana; hermana política, Pilar; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio, día 12, a las CUATRO Y CUARTO de la tarde.

Hora de la cremación: Día 12, a las CINCO de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa - Coruña.

Tanatorio Servisa - Coruña, sala nº 8. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 12 de junio de 2024

Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña. Tel. 981 252282 SERVISA

LA SEÑORA

Dña. Oliva Castelo Agra (Viuda de Manuel Martínez Patiño)

Falleció el día 10, confortada con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad

— D. E. P. —

Su hija, María Oliva; hijo político, Francisco José Lago Míguez; nietas, María del Pilar (Carmelita Descalza) y Sonia Lago Martínez; bisnietos, Roy, Miguel y Sabela; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Hora de salida para el entierro: Hoy, a las DOCE de la mañana.

Cementerio: Parroquial San Vicente de Elviña.

Tanatorio Servisa - Coruña, sala nº 7. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 12 de junio de 2024

Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña. Tel. 981 252282 SERVISA

**EL SEÑOR** 

#### **D. Celestino Pumares Capa**

Falleció el día 11, confortado con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad

- D. E. P. -

Su esposa, Purificación Varela Lorenzo; hijos, Marta, Pablo y Jorge; hijos políticos, Eduardo Rey y Elena Díaz; hermana, Julia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio, día 12, a las SIETE Y VEINTICINCO de la tarde.

Hora de la cremación: Día 12, a las OCHO de la tarde.

Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Rosales, día 14, a las SIETE de la tarde.

Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 12 de junio de 2024

Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa A Coruña. Tel. 981 252282 SERVISA

**EL SEÑOR** 

#### D. José Luis García Vidal

(Luis de Montouto)

Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Su esposa, Isaura López Costa; hijo, Ricardo García López; hija política, Verónica Gómez Mesías; nieta, Sara García Gómez; madre, Otilia Vidal Cañás; tíos políticos, sobrinos; primo de casa, Gonzalo Vidal Cañás; primos; consuegros, José Antonio y Rosa y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Salida: Hoy, a las siete y media de la tarde.

Funeral: De cuerpo presente, a las OCHO MENOS DIEZ de la tarde.

Entierro: A continuación, en el panteón familiar; por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Cristina de Montouto.

Hogar funerario nº 2: Tanatorio Lendoiro (Tabeayo). Tel. 981 613401.

Montouto - Abegondo, 12 de junio de 2024

(www.funerarialendoiro.com)

#### D. José Morandeira Méndez

EL SEÑOR

(Sastrería Morandeira)

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Su esposa, Irene García Rumbo; hijo, Óscar; hija política, Isabel; nieto, Boris; nieta política, Gemma; bisnieto, Mael; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Salida: Hoy, a las seis menos cuarto de la tarde.

Funeral: De cuerpo presente, a las SEIS de la tarde.

Entierro: A continuación, en el panteón familiar; por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.

Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Martín de Tabeayo (Carral).

Hogar funerario nº 4: Tanatorio Lendoiro (Tabeayo). Tel. 981 613401.

Tabeayo - Carral, 12 de junio de 2024

(www.funerarialendoiro.com)

#### **SORTEOS**

#### **CUPÓN DIARIO DE LA ONCE** MARTES, 11 DE JUNIO



EUROJACKPOT

MARTES, 11 DE JUNIO SOLES 1-9



SUPERONCE MARTES, 11 DE JUNIO



#### LOTERÍA NACIONAL SÁBADO, 8 DE JUNIO

08500 23678

#### LA PRIMITIVA LUNES, 10 DE JUNIO

Reintegros 0-1-9



#### **JOKER**

LUNES, 10 DE JUNIO

#### GORDO DE LA PRIMITIVA DOMINGO, 9 DE JUNIO



| Número c | lave (Reintegro) 2 |              |
|----------|--------------------|--------------|
| 5+1      |                    | BOTE         |
| 5        | 1                  | 170.089,73 € |
| 4+1      | 24                 | 1.288,56 €   |
| 4        | 142                | 254,08 €     |
| 3+1      | 903                | 45,66 €      |
| 3        | 7.506              | 17,85 €      |
| 2+1      | 13.737             | 7,50 €       |
| 2        | 128.642            | 3,00 €       |

#### EUROMILLONES MARTES, 11 DE JUNIO

ESTRELLAS 7-9

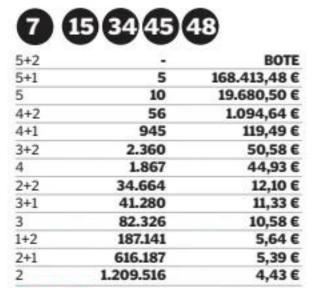

DCG95058

4,00 €

#### EURODREAMS

EL MILLÓN. 11 DE JUNIO



|     |         | Sueño 3  |
|-----|---------|----------|
| 6+1 | -       |          |
| 6+0 | -       |          |
| 5+0 | 127     | 100,80 € |
| 4+0 | 5.622   | 36,60 €  |
| 3+0 | 81.259  | 4,71 €   |
| 2+0 | 459.212 | 2,50 €   |

#### BONOLOTO

MARTES, 11 DE JUNIO



75.527

NECESITAMOS 69 MILLONES **EDUCACION DE CALIDAD** 



#### ESPEJOS Clavileño

Coloca tantos espejos como regiones tenga el tablero, de forma que cada una tenga un espejo y la luz procedente de una letra llegue a su igual después de rebotar en tantos espejos como indica el número

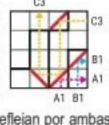

que la acompaña. Los espejos reflejan por ambas caras y la solución es única.

A la derecha un ejemplo solucionado.

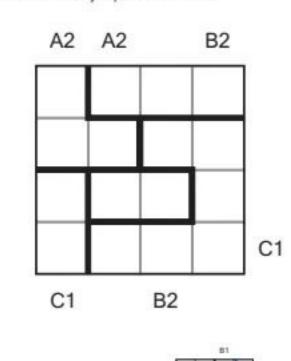

O LECER DE ISOLINO Xaquín Marín



XERÓGLIFO Medrano



Deu moitas voltas ao campo? Solución anterior: Es considerado [Es con si de ra dó]

#### JEROGLÍFICO Alcaraz



¿Cómo te has hecho la moradura?

Solución anterior: Me salió sola. Mesa; líos; ola.

#### SOPA DE LETRAS Fonseca

Solución al

1532

número anterior

¿Cuál es la palabra de la lista que no se encuentra en la sopa de letras?

CORCCKATMNR HATELEEGVCS RMBDBCUYOE HEOUISLNCNC UNJTUHAXREH AOAHHTNACGU HSVKSARSWUR UOEAGARAGEA AVJYHYNKOVR KARAKUMCBSB RXSCPNAMIBH

> ARENOSO, ÁRTICO, CHIHUAHUA, CUYO, GOBI, JUDEA, KARAKUM, MOJAVE, NAMIB, NEGUEV, PUNA, RAJASTÁN, SAHARA, SECHURA, THAR, TIBET

#### **CRUZADA** Fonseca

Coloca en la cruzada todas las palabras de la lista menos una que es la que podrás formar con las letras que pongas en las casillas coloreadas.

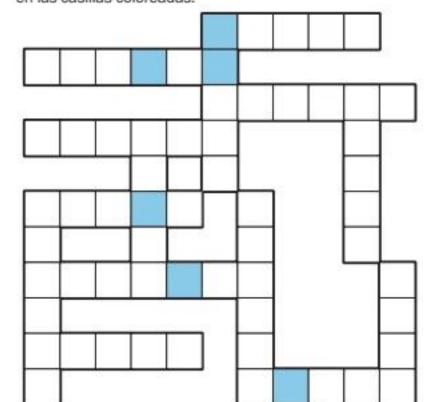

VELO, ENCÍA, LABIO, MOLAR, MUELA, PLACA, SARRO, ÚVULA, BÓVEDA, CANINO, CARIES, COMIDA, LENGUA, PAPILA, PALADAR

#### SUDOKU Fonseca

Coloca los números del 1 al 9 de tal manera que no se repita ninguno en la misma fila, columna o región de 3x3 casillas.

|   | 1 |   | 7 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   |   |   |   | 9 | 1 | 4 |
|   |   |   |   | 3 |   | 2 |   |   |
|   |   |   |   | 6 | 9 |   | 3 |   |
|   |   | 6 | 5 |   | 4 | 1 |   |   |
|   | 5 |   | 3 | 1 |   |   |   |   |
|   |   | 8 |   | 2 |   |   |   |   |
| 9 | 6 | 2 |   |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   | 7 |   | 8 |   |

IMAGINARTE JUEGOS [IMAGINARTEjuegos.es]

#### AUTODEFINIDO Fonseca

| AUTODE                                            | FINIDO   | onseca                                |                                           |                                         | En las cas                   | sillas colorea               | das, una pal                       | abra relaciona             | ada con la fo                      |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                   |          |                                       | GUISAR,<br>ADEREZAR<br>LOS ALI-<br>MENTOS | ALTERNA-<br>TIVA,<br>ELECCIÓN           | JAMES 'SONNY CORLEO- NE'     | PRESTI-<br>GIOSO,<br>CÉLEBRE | ¥                                  | ESCRIBE,<br>APUNTA         | PAISANO<br>DE PUTIN                |
| 0                                                 |          | 井                                     | L.                                        | +                                       | +                            | +                            |                                    |                            | +                                  |
|                                                   |          | #                                     | VARA DE<br>MADERA                         | <b>→</b>                                |                              |                              |                                    | TRANSI-<br>TAR,<br>MARCHAR |                                    |
|                                                   |          |                                       | PRECA-<br>VIDAS                           | <b>→</b>                                |                              |                              |                                    | +                          | 2                                  |
| VENDE-<br>DOR DE<br>PALOMAS                       | 7        | CURVAS<br>CERRADAS<br>SIMÉTRI-<br>CAS | MALO<br>PARA LA<br>SALUD                  | <b>→</b>                                |                              |                              |                                    |                            |                                    |
| PREFIJO:<br>'AIRE'                                | <b>*</b> | +                                     |                                           |                                         | DIVIERTE,<br>ENTRE-<br>TIENE |                              | RELATIVO<br>A LA<br>PRIMA-<br>VERA |                            | TIEMPOS<br>ENTRE<br>DOS<br>LÍMITES |
| DÍGRAFO                                           | •        |                                       | CETÁCEO<br>CON<br>CUERNO<br>AFLUENTES     | •                                       | +                            |                              | +                                  |                            | +                                  |
| NO ESTAR<br>SORDO<br>ENTOR-<br>PECE,<br>DIFICULTA | *        |                                       | +                                         | INTERPRE-<br>TARÁ UN<br>TEXTO           | •                            |                              |                                    |                            |                                    |
| <b>L</b>                                          | 3        | 3                                     |                                           |                                         |                              | AIRE<br>EN<br>INGLÉS         |                                    | TOKIO<br>HASTA<br>1868     | 8                                  |
| AQUELLO                                           | •        |                                       |                                           | VENZAS,<br>TRIUNFES<br>FOOTBALL<br>CLUB | *                            | +                            |                                    | +                          |                                    |
| PREFIJO:<br>DESPUÉS<br>DE'                        | •        |                                       |                                           | +                                       |                              |                              |                                    |                            |                                    |
| L.                                                |          |                                       | PILOTO<br>DE<br>FERRARI                   | <b>→</b>                                |                              |                              |                                    |                            |                                    |

#### PINCHOS

Fonseca MEDIA ☆★★



Coloca los dígitos del 1 al número de círculos de manera que las sumas de los valores que atraviesa cada pincho sea la indicada en su extremo.

#### PALINDROMANZAS Severo Revés

(Del gr. palin, de nuevo, y dromos,

carrera). 1. m. Palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda; p. ej. anilina; dábale arroz a la zorra el abad.

PISTA CASTELLANO: O ahora mismo se desplomó Solución anterior: O tiraron uno rarito

PISTA GALEGO: E certo, sinala defectos ás badías a da extraordinaria tuberculose Solución anterior: Adía, case es acaída

Solución anterior

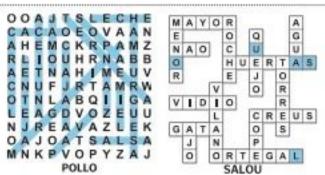



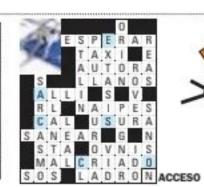



#### **DAMERO** Alcaraz

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Croa la rana

Fruto del grosellero

Nombre árabe de varón

Corriente natural de agua

Antigua moneda de oro

Solución anterior

0000

**8 ERRORES** 

Levantar algo

Mito

 $\overline{42}$   $\overline{32}$   $\overline{15}$   $\overline{24}$   $\overline{40}$   $\overline{7}$   $\overline{36}$   $\overline{35}$   $\overline{8}$   $\overline{25}$   $\overline{11}$   $\overline{1}$   $\overline{47}$   $\overline{34}$   $\overline{17}$   $\overline{39}$   $\overline{46}$   $\overline{5}$ 

 49
 21
 9

 20
 50
 44
 30
 33
 6

 23
 2
 29
 14
 43
 37

 18
 48
 27
 12
 22
 4
 45

Conjunto: Un refrán.

Clave: Fue el rey del tango (Inicial del nombre y apellido).
Solución anterior: Toda la alegría de la juventud está en su fuerza.
Clave: Fragata.

#### AJEDREZ Alcaraz



Juegan blancas y ganan

Solución anterior: 1. ..., T8C+!!; 2. TxT, D6A+; 3. T2C, D8A+; 4. T1C, C6C+!!; 5. PxC, DxP mate.

#### Solución anterior



#### CRUCIGRAMA

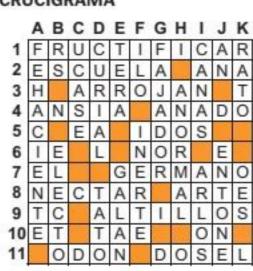

#### LOS OCHO ERRORES Laplace



ENCRUCILLADO Ordóñez



HORIZONTAIS 1. «... comezo é difícil» (proverbio alemán). | Capital de Marrocos. • 2. Órgano do aparato reprodutor dos mamíferos femias que está destinado a conter o embrión. | Capa de sucidade que se forma sobre algo. • 3. Planta que adoita medrar entre o centeo. | Fase do sono. • 4. Caro, costoso. | Alianza Popular. • 5. Reste. • 6. Expedición de caza realizada por algunhas rexións de África. • 7. Carta que leva o número un. | Retrinco. • 8. Cabeza de gando. | Arcanxo dentro das ensinanzas do misticismo xudeu. • 9. Capital da provincia de Xaén. | División dunha estrada. • 10. As trece moedas que o noivo entrega á noiva. | Cilindro arredor do que se enrosca algo.

VERTICAIS 1. Cheiro forte e penetrante. | Salvia. • 2. Organización do Tratado do Atlántico Norte. | Lavar. • 3. Parte dunha conta bancaria. | Todo aquilo que ten existencia no Universo. • 4. Rezar. | Símbolo do argon. | Símbolo do sodio. • 5. Acaecer. • 6. Observar con moita atención. • 7. Americio. | Artigo determinado masculino plural. | Casualidade. • 8. Taberna, tasca. | Vexetación verde e viscosa. • 9. Censurar. | Fiel. • 10. Tapadeira. | Órgano do sentido da vista.

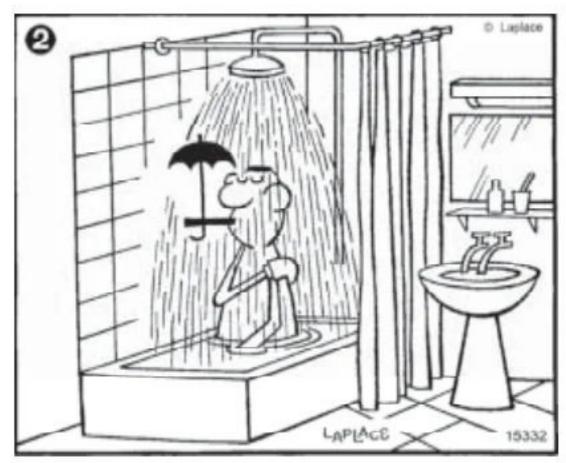

**CRUCIGRAMA** Alcaraz

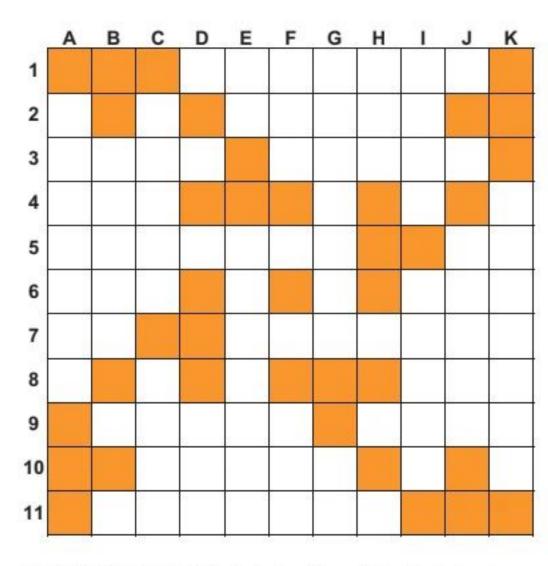

HORIZONTALES. 1: Te (...), te retiras de la vida laboral por edad. 2: Así son las chicas con caras agraciadas. 3: Ok, escrito de forma más larga. Rey visigodo hispano. 4: Casi raro. 5: No deja participar a alguien en algo. Voz para hacer frenar al caballo. 6: Marchaba. Rocho, ave fabulosa. 7: El galio. La de sucesos está muy presente en los medios de comunicación. 8: Río gallego. 9: Juego de niñas. En cierta forma está ido. 10: Símbolo papal. 11: Cartel que se cuelga en vacaciones.

VERTICALES. A: Insecto con fama de muy laborioso. B: La (...) es el lugar sagrado más importante del Islam. C: Comete un error como cualquiera. Esquife, barquito que se lleva en el barco. D: Médico novato. E: En suma. Calentar la gallina los huevos con su cuerpo. F: Boletín con leyes. Altar antiquísimo. G: Desagradecido. Dentro de nada. H: Poemita cantado del trovero. I: Repugnancia. Peñasco alto y escarpado. J: Este necesita una ducha. K: Piedrecillas desprendidas de las rocas.

# Anuncios Breves

SI
COMPRAS
VENDES
O
ALQUILAS
ANÚNCIATE AQUI

#### MARIAN GÓNGO-

RA Parapsicóloga, clarividente, pongo la suerte en su vida. Colaboradora radio, prensa y televisión. Limpiezas mal de ojo. Amarres, talismanes. Amuletos personalizados, garantía total. Si necesita solución a su problema, cuente conmigo. Se hacen consultas por skype o videollamada. Móvil: 609.906.599

MASAJE express sensitivo, sal de la rutina, servicio ducha. 672.359.162

RIOMIÑO compraventa de maquinaria de hostelería y alimentación. 629.109.014-981.244.931

PRÉSTAMOS con Asnef, nómina, pensión, autónomos o propiedad. Recuperasolvencia. com. 611.331.141

#### CONDUCTOR se

necesita para camion grúa y oficial primera albañil cando@cando. es 981.596.370

#### **NECESITAMOS**

chófer trailer para viajes a Francia. Buenas condiciones. 609.820.963.

SE NECESITA

persona para limpieza en Fogar do Selmo, Urdilde.Tel. 981 805 269. SE necesita cocinera/o para restaurante en Teixeiro. Sábados libres y domingos por la tarde libres, posibilidad de alojamiento. 620.699.303/616.714.973

SE busca soldador con experiencia para carpintería metálica. 615.764.147

carmen. Echadora de cartas. Quita el mal de ojo. Curandera. 981.880.308/ 669.500.443



# Apple potencia su inteligencia artificial y se alía con OpenAI

Los usuarios utilizarán «en el futuro» Gemini, de Google

REDACCIÓN / LA VOZ

El gigante tecnológico Apple anunció ayer su propia inteligencia artificial (IA) gratuita para sus productos, llamada Apple Intelligence. El director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, recalcó en su conferencia de desarrolladores, WWDC, que esta herramienta será «indispensable para los productos» de su empresa, para hacer que estos sean «más útiles y agradables». La empresa lleva años usando IA en sus dispositivos, pero hasta ahora Apple prefería no usar este término. Sin embargo, dada la velocidad mostrada por sus competidores Google y Microsoft para sumarse a esta tecnología, y vistos sus buenos resultados en bolsa, la compañía apuesta ahora por ella.

Además de desarrollar su propia herramienta, Apple dio a conocer su alianza con OpenAI para que su asistente Siri pueda acceder a ChatGPT y contestar mediante este *chatbot* a las preguntas de sus usuarios. Será a finales de este año. Para ello, el titán se unió a OpenAI, al igual que lo hizo Microsoft el año pasado.

No obstante, en última instancia, serán los usuarios los que decidan si quieren que sus preguntas se compartan o no con ChatGPT.

Más allá de tener acceso al po-

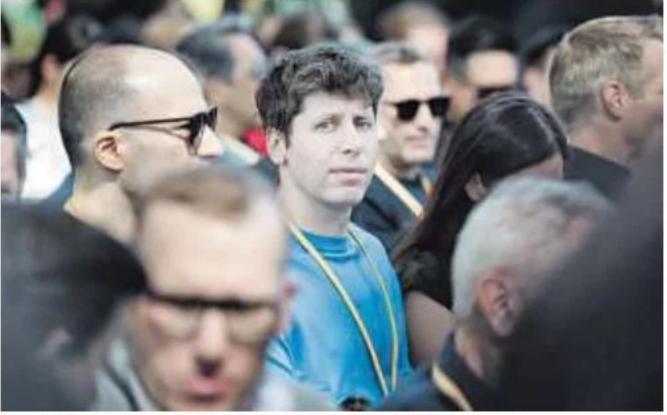

Sam Altman, CEO de OpenAI, en la conferencia de Apple. J. G. M. EFE

pular chatbot, la IA de Apple potenciará a Siri para que pueda realizar acciones dentro y entre aplicaciones de iOS 18, como enviar un artículo a un grupo en mensaje, o guardar una dirección de un contacto simplemente con verla en la pantalla.

Algunas de las cualidades de esta tecnología señaladas por Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de software, incluyen la capacidad de Apple Intelligence de reconocer qué notificaciones son importantes para avisar al usuario cuando tenga el modo de no molestar, así como usar esta IA para redactar o resumir textos, editar fotos o crear imágenes y animaciones basadas en la biblioteca de fotografías del

usuario, algo que ofrecen ya varios modelos de IA.

Federighi ha sugerido, además, que los usuarios podrán utilizar «en el futuro» la inteligencia artificial (IA) que desarrolla Google, Gemini.

Apple también mostró la próxima actualización de software para el iPhone, iOS 18. Federighi mostró una serie de nuevas mejoras —potenciadas por la IA—, como mayor personalización para la pantalla de inicio, en los mensajes de texto, en los correos electrónicos y fotos. También afirma que ofrecerá más privacidad, ya que los usuarios podrán bloquear aplicaciones si no quieren que terceras partes puedan acceder a su información.

#### Enredados • Martín Bastos

### Sara Carbonero revela su falta de autoestima durante su tratamiento contra el cáncer

Alejada del foco mediático, Sara Carbonero ha abierto su corazón al recordar cómo afectaron a su autoestima las secuelas del tratamiento contra el cáncer de ovario que le diagnosticaron en el 2019, desde la pérdida de su característica melena, de las cejas y las pestañas a cómo vivieron sus hijos, Martín y Lucas (ahora de 10 y 8 años), el cambio físico que experimentó durante su enfermedad. El portal Chance recoge esta publicación. El recuerdo ha venido a la mente de Carbonero al hacerse varios selfis en el espejo. Este ha sido el punto de partida para confesar: «Cuando me miro al espejo lo hago para tomar conciencia de mí misma, lo utilizo como herramienta clave para mejorar mi autoestima». «Por causas de la vida, ya he transitado épocas en las que huía de ellos, porque no reconocía a la persona que me mostraba el reflejo, llegué incluso a pasar tres o cuatro meses sin mirarme en uno», ha reconocido con una sinceridad aplastante.

«En una de esas, al acabar el sexto y último ciclo de quimioterapia [en junio del 2019, cuando ella e **Iker Casillas** vivían en Oporto], yo estaba en la cama, sin poder moverme, y mi hijo mayor se tumbó conmigo. Des-



La periodista y presentadora toledana Sara Carbonero

pués de mirarme detenidamente, muy raro, soltó: "Mamá, es que tienes las cejas grises y no pareces tú"», relata la presentadora, que en febrero cumplió 40 años. Reconoce: «Por entonces, precisamente por no mirarme, ignoraba que había perdido todo el pelo de las cejas, que enmarcan la mirada y dan personalidad al rostro».

Afirma que aquel fue un momento complicado en el que «no sabía muy bien cómo salir de ahí». «Se me ocurrió decirle: "¿Y pestañas? ¿Has visto que me queda una única superviviente? ¡Una! ¡La más valiente!". Intentó arrancármela, por supuesto, muerto de risa, y empezamos una guerra de almohadas y, después, a otra cosa», ha rememorado, confesando: «Tengo esa conversación grabada como muchas otras incómodas, en las que gracias a su capacidad de adaptación fue todo menos traumático». Dice que, cinco años después, sus hijos recuerdan cuando mamá tenía el pelo «como un chico».





Compra tu cupón para estas y muchas más ofertas en oferplan.lavozdegalicia.es





# La madre de Gabriel desvela que la docuserie sobre su hijo se cancela

Patricia Ramírez reclamó en el Senado un pacto de Estado contra la violencia

#### **IKER CORTÉS**

MADRID / COLPISA

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado por Ana Julia Quezada en febrero del 2018, cuando el pequeño tenía ocho años, acudió ayer a la Comisión de Interior del Senado para pedir un pacto de Estado «contra la violencia» y anunciar que la dueña de la productora que preparaba un documental para Netflix sobre el caso, una de las razones por las que acudía a la Cámara alta, ha confirmado «su voluntad de parar esta producción».

Ramírez equiparó el acuerdo que propone con el último Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al que se llegó en el 2017, ya que el asunto «va de derechos humanos y todos nos tenemos que poner de acuerdo para preservarlos». Visiblemente emocionada, pero rotunda en su intervención de poco más de una hora, Ramírez pasó a desgranar las líneas maestras de este gran acuerdo contra la violencia y la revictimización de las víctimas «en cualquiera de sus manifestaciones física, verbal o mediática».

Se queja la madre de Gabriel del daño público que hacen quienes utilizan el nombre del agresor o de la víctima en redes sociales y medios de comunicación,
por eso solicitaba «que se regulen esas prácticas» y se desarrollen políticas sociales y comunitarias. «Hay que aprender a consumir sucesos de forma responsable; el consumo de la violencia



La madre de Gabriel Cruz muestra una foto de su hijo durante su comparecencia en el Senado. J. HELLÍN E. PRESS

no puede ser morbo y espectáculo, porque eso a lo único que nos lleva es a generar más violencia», comentaba.

Ponía como conquistas anteriores el hecho de que los medios de comunicación ya no escriben los nombres de una víctima de un suicido, o que ya nadie saca a los niños en una fotografía si los padres no conceden su permiso. «Les pido que hagan lo mismo para nosotros, aunque seamos muy rentables para los medios de comunicación», pidió.

Exigió, además, que, dentro de la prisión, un preso condenado por delitos violentos de especial gravedad «no pueda jamás realizar ni un documental, ni una serie televisiva, ni un libro». Y solicitó también una «verdadera implementación» del Estatuto de la Víctima. A su juicio, esto conlleva, entre otras cosas, que la norma reciba una dotación económica: «Es muy difícil que las Administraciones respeten la norma si en muchos casos no se conoce porque no se ha formado a los profesionales», dijo.

También solicitó que se ampare a las víctimas, que son, como ella definió, «objeto de gusto mediático». Para ellas pidió justicia gratuita, un mayor número de abogados y psicólogos, y fiscales «que actúen de oficio y con diligencia, disminuyendo esa revictimización y esa victimización secundaria que tenemos tras montañas y montañas de papeles».

Ramírez propuso también que dentro de las prisiones se desarrolle un plan de prevención en torno a los medios tecnológicos que se han introducido dentro de ella. Se trataría de estudiar qué delitos se pueden cometer si se utilizan mal las videoconferencias o las llamadas con familiares y amigos, métodos a través de los cuales Ana Julia Quezada logró ser entrevistada por los periodistas del documental, tal y como la madre de Gabriel ha denunciado. Una vez establecidos esos factores de riesgo, «habría que ver cómo se pueden establecer factores de protección.

#### **ENCADENADOS**

### «The Acolyte» y las precuelas

A Beatriz Pallas una galaxia muy, muy lejana y mucho tiempo atrás se dirige la nueva serie derivada Star Wars, una precuela de las precuelas en las

que Disney busca perpetuar la creación primigenia de George Lucas. El viaje a los orígenes es el recurso que los grandes títulos esgrimen últimamente para intentar airear su cosmos sin salirse de un camino ya trillado, para poder operar con cierto margen de libertad sin renunciar a los referentes que los seguidores reclaman. Así se remonta al pasado de la historia El señor de los anillos: Los anillos del poder, lo mismo que hace La casa del dragón con Juego de tronos.

The Acolyte se traslada a las fuentes mitológicas de las tramas y a una era, la Alta República previa al imperio, todavía no explorada en la pantalla. Sus personajes son nuevos y llegan liberados de cualquier lazo con la saga Skywalker. Los crímenes de una misteriosa asesina con una sanguinaria misión hacen que los caballeros jedi detecten a un usuario no identificado de la Fuerza, un don que por lo común se emplea para el bien pero que se convierte en un arma peligrosa en manos del lado oscuro. The Acolyte se mantiene por ahora en la nota media de las series sobre esta leyenda del espacio que la casa de Mickey Mouse fabrica sin descanso, con más escenas de acción y guerreros blandiendo espadas láser que persiguen satisfacer a todos los públicos.

#### Sony apuesta en Barcelona por la inteligencia artificial

BARCELONA / EFE

La multinacional Sony ha elegido Barcelona para abrir un nuevo centro de desarrollo de inteligencia artificial (IA), el segundo que ubicará en Europa. El centro lo abrirá Sony AI, una división de Sony Research, filial de la multinacional japonesa Sony Group Corporation, según el departamento de Empresa de la Generalitat. Acció, agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, ha ayudado a Sony AI a establecerse en Cataluña. La nueva oficina actuará como centro de la división en la región y se centrará en el desarrollo de sistemas.

# Imanol Arias al reconocer el fraude: «Quiero dejar la cabecera de este reparto»

MANUELA VIÑALES, J. V. L.

REDACCIÓN / LA VOZ

Imanol Arias reconoció en el juicio de ayer haber defraudado a Hacienda entre el 2010 y el 2014 dos millones de euros de sus ganancias en la serie *Cuéntame cómo pasó*. El actor llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el cual aceptó una pena de 26 meses de prisión y una multa. La multa equivale a entre un 50 % y 60 % de la cantidad defraudada en cada ejercicio.

Arias asumió haber cometido cinco delitos fiscales. Sin embargo, eludirá entrar en prisión. «Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto», dijo el actor tras ratificar el pacto. El juicio también está dirigido contra la actriz y su compañera en la serie Ana Duato, y otras 26 personas acusadas de delitos de fraude fiscal a través de estructuras societarias opacas diseñadas por el despacho de abogados Nummaria.

La petición inicial del fiscal fue de 27 años de cárcel para Arias, pero al haber reconocido los cargos por los cuales se le acusa, logró reducciones en las condenas. En el interrogatorio, ante la pregunta de si conocía a cuánto ascendían las penas de cárcel, dijo: «Podría decirlas para que las conozca todo el mundo; yo las conozco».

Al comienzo de la causa, el actor abonó 1,9 millones de euros y el 3 de junio, 274.801 euros más la responsabilidad civil que se le reclamaba. El escrito de la Fiscalía destaca que la responsabilidad civil, incluyendo cuota tributaria e intereses de demora, está completamente satisfecha. Tampoco se oponen a la suspensión de las penas por período de dos años.

Ante las preguntas del fiscal, Imanol Arias explicó que la idea de constituir sociedades participadas por otras mercantiles extranjeras fue de su asesor fiscal, Fernando Peña, propietario del bufete Nummaria. Señaló que él no se ocupaba de esos asuntos, que creía que era parte de una estructura necesaria. Describió su relación con Peña como «relación de confianza».

#### Google presenta tres funciones para bloquear un teléfono robado

SAO PAULO / EFE

Google presentó ayer en Brasil tres nuevas funciones en el sistema operativo Android que servirán para bloquear un teléfono celular que haya sido robado. Las nuevas funciones estarán disponibles en todo el mundo y se pondrán a prueba primero en Brasil. Una de ellas, que utiliza inteligencia artificial, permite el bloqueo automático de la pantalla en el caso de que se produzcan movimientos bruscos que el sistema identifique como un posible robo por la fuerza. Otra función permitirá bloquear el aparato de forma remota,.

#### Las películas

Miguel Anxo Fernández



Nicole Kidman caracterizada como Gretchen Carlson.

#### Bombshell (O escándalo)

#### \*\*\* 01.00 DRAMA TVG

EE.UU., Canadá. 2019. 108 min. Director: Jay Roach. Intérpretes: Charlize Theron, Margot Robbie. Caso real, o de Roger Ailes en Fox News. Un acosador sexual ao que poñen na picota con toda xustiza. Falla o sistema, non unha persoa. Elas están notables. Nicole Kidman e John Lithgow tamén. Coidada maquillaxe (levou o Óscar) e reconstrución do mundo da televisión.

#### The Game

#### \*\*\*\* 22.00 THRILLER TCM

EE.UU. 1997. 123 min. Director: David Fincher. Intérpretes: Michael Douglas, Sean Penn. Con los años gana intensidad. Un millonario es invitado por su hermano a ir más allá, sobre todo cuando conoce a una atractiva camarera. Subversión del tema Caín y Abel, o ni eso, porque nada es lo que parece en el perverso juego que propone Fincher después de su impactante Seven.

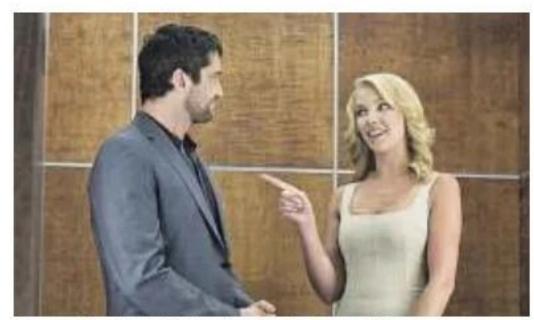

Gerard Butler y Katherine Heigl, en el filme.

#### La cruda realidad

#### \*\* 22.00 COMEDIA HOLLYWOOD

EE.UU., 2009. 97 min. Director: Robert Luketic. Intérpretes: Gerard Butler, Katherine Heigl. No es de pasmarse, pero el público se compró esta variante de la guerra de sexos. Ella es una novata en el negocio de la tele y él un veterano al que le piden colaboración. Se propone enseñarle la «cruda realidad» de por qué los hombres son diferentes a las mujeres. Más no hay.

#### El emperador de París

#### \*\* 22.00 DRAMA PARAMOUNT

Francia. 2018. 112 min. Director: Jean-François Richet. Intérpretes: Vincent Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl. La pericia formal de Richet juega a la contra, porque el cuidado diseño de producción ahoga la trama sobre François Vidoq (1775-1857), primero delincuente y después detective y escritor, creador de la policía científica y director de la Securité. Tiempos de Napoleón. Cassel en su salsa. Se deja ver.

#### **Bohemian Rhapsody**

#### \*\*\* 22.00 DRAMA AMCTV

EE.UU., R. U. 2018. 134 min. Director: Bryan Singer. Intérpretes: Rami Malek, Ben Hardy. Freddie Mercury y Queen en los años previos al mítico concierto Live Aid, aunque pasando de puntillas y sin profundizar. Se llevó cuatro Oscar, incluido al mejor actor. Los últimos minutos son lo mejor. Fue un taquillazo inesperado (costó 50 millones, hizo más de 900), aunque al director lo barrió de los créditos el Me Too.

EL 1 % 22.45 ANTENA 3

#### Ana Peleteiro, Alberto Chicote y José Corbacho, en el programa

El 1 % se despide de la noche de los miércoles. Antena 3 estrena la octava y última entrega del concurso. Entre los concursantes hay participantes famosos que no optan a ningún premio, pero que tendrán que demostrar su conocimiento para comprobar cómo quedarían en la competición. Esta noche estarán en El 1 % José Corbacho, Ana Peleteiro y Alberto Chicote. Cien concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que solo el 1 % de la población española acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que tienen una importante parte de lógica.

**APATRULLANDO 22.30 LA SEXTA** 

#### Recorriendo ciudades icónicas

Después del especial grabado y emitido en Navidad, el reportero de la Sexta Jalis de la Serna y el popular yutubero italiano El yutubero Zazza trabaja Zazza vuelven, y lo hacen con una nueva misión: re-

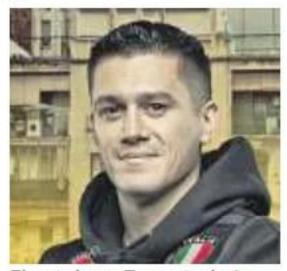

en el programa.

correr juntos las calles de algunas de las ciudades más icónicas y de plena actualidad, de cara al verano. Marbella es uno de los escenarios elegidos.

#### La 1

06.00 Telediario matinal. 08.00 La hora de La 1.

10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca.

15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador.

Carazo.

20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2. Presentado por Marta

21.554 estrellas. «Madre no hay más que una».

22.50 Lazos de sangre. «40 años sin Paquirri». Presentado por Jordi González.

00.00 Lazos de sangre: el debate.

#### La 2

09.55 La aventura del saber.

10.55 Documenta2.

11.45 Culturas 2.

12.10 Mañanas de cine. «Bombarderos B-52».

13.55 Viajar en tren.

14.50 Las rutas Capone.

15.45 Saber y ganar.

16.25 Grandes documentales.

18.10 Documenta2. 19.05 El Paraíso de las Señoras.

20.25 La 2 express.

20.30 Diario de un nómada. Las huellas de Gengis Khan. «Burocracia interminable» y «Recuperando La Gorda».

21.30 Cifras y letras.

22.00 Documaster. «El Día D: las grabaciones desconocidas».

00.55 En portada. «Mi hijo no ve porno».

01.35 Cine. «Me llamo Gennet».

03.00 Conciertos de Radio «Ruto Neón».

#### **TVG**

08.00 Bos días.

10.55 A revista. Presentado por Iria Soengas.

12.10 As nosas rúas.

12.25 Estache bo.

13.00 Atrápame se podes.

13.55 Galicia noticias. Presentado por Eduardo Herrero.

14.25 Telexornal mediodía. Presentado por Marta Darriba.

15.15 Telexornal deportes mediodía.

15.35 O tempo.

15.45 Quen anda aí?

18.55 Avance Hora galega.

19.05 Hora galega. Presentado por David Espiño y Rocío Durán.

20.25 Telexornal serán. Presentado por Marcos Sueiro y Raquel Domínguez.

21.45 O tempo.

22.00 Vaia troula. Alfombra G. Presentado por Noelia Rey.

23.10 Agalega fest. 01.00 Cine. «O escándalo».

#### Antena 3

08.55 Espejo público.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Matías Prats y Mónica Carrillo.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original.

18.00 Y ahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Invitada: Victoria Abril, actriz. Presentado por Pablo Motos.

22.45 El 1%. Presentado por Arturo Valls.

00.30 El círculo de los famosos.

#### Canales temáticos

#### **TELEDEPORTE**

08.55 [] Natación artística; 11.25 Marta Domínguez, un día en la vida de la campeona de Europa; 11.40 Golf; 11.55 Natación; 14.15 Baloncesto; 14.25 Judo; 16.25 [] Natación artística; 18.25 Noemi Romero y David Vega, gimnasia trampolín; 18.50 Balonmano; 19.25 Balonmano; 19.55 París, una historia de amor; 20.05 Atletismo; 23.00 Natación artística; 01.10 Natación; 03.35 Natación.

#### EUROSPORT 1 //

13.30 [] Ciclismo; 16.00 [] Ciclismo; 17.15 Ciclismo; 18.00 The Power of the Olympics: 18.45 [] Automovilismo; 20.15 Rumbo a París; 21.15 Ciclismo; 21.40 Magacín; 21.45 [] Automovilismo: 00.15 Ciclismo; 02.00 Ciclismo.

TCM //

16.32 «Mi Idaho privado»; 18.16 «Dos mulas y una mujer»; 20.08 «La profecía»; 22.00 «The Game»; 00.09 «Nuestra hermana pequeña»; 02.13 «El Gran Lebowski».

#### AXN //

17.36 «Furia de titanes»: 19.11 NCIS: Nueva Orleans; 20.06 Navy, investigación criminal; 21.59 «Los Misterios de Hailey Dean: Propiedad mortal»; 23.40 «Despierta la furia»; 01.31 Mentes criminales.

STAR CHANNEL // 16.18 «Guardianes de la ga-

laxia vol. II»; 18.23 CSI Las Vegas; 20.12 CSI: Vegas; 21.06 FBI: Most Wanted; 22.00 Irreverent; 22.54 «Baywatch: Los vigilantes de la playa»; 00.00 FBI: Most Wanted.

#### WARNER TV //

17.34 Saving Hope; 19.24 FBI; 22.00 The Rookie; 02.25 «Mi novio es un ladrón».

#### CLAN

17.07 Hello Kitty, super style!; 17.42 La Patrulla Canina; 18.05 Petronix; 18.17 La casa de muñecas de Gabby; 18.40 Vera y el reino del arcoiris; 19.02 Los Pitufos.

#### BOING

17.19 Looney Tunes Cartoons; 17.38 Doraemon, el gato cósmico; 18.35 Horizontes Pokémon; 18.55 Batwheels; 19.14 Jellystone!; 19.54 Looney Tunes Cartoons.

#### DISNEY CHANNEL

17.00 Bluey; 17.40 Marvel Spidey y su superequipo; 18.10 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug; 19.35 Hamster & Gretel; 20.05 Kiff.

#### TVG2

17.25 Ti Verás; 18.20 Somos ben curiosos; 19.20 Corremundos; 20.15 Traes unha cantiga?; 20.30 Zigzag; 20.55 A Crónica; 22.00 Telexornal serán; 23.10 Información meteorolóxica sobre o estado do mar; 23.15 Festigaliando; 00.40 Galicia noticias.

#### TRECE

16.40 «El destino también juega»; 18.30 Western. «Las columnas del cielo»; 20.30 Trece noticias 20:30; 21.05 Trece al día; 21.55 El tiempo en Trece; 22.00 El cascabel; 00.30 El Partidazo de Cope.

#### FDF

13.00 La que se avecina; 22.40 «Escuadrón Suicida»; 00.55 La que se avecina.

#### // canal de pago

14.45 Chicago Fire; 20.00 Socialité Club; 21.00 Mi nombre es Farah; 22.45 Familia; 01.45 Me robó mi vida.

#### **ENERGY**

DIVINITY

17.30 CSI Miami; 20.15 Mentes criminales.

#### DMAX

17.48 Cazadores de gemas; 20.34 Chapa y pintura; 21.30 ¿Cómo lo hacen?; 23.27 Fugas históricas con Morgan Freeman; 00.24 Bases secretas nazis.

18.30 El joven Sheldon; 20.20 Chicago P.D; 02.20 Jokerbet: idamos juego!.

#### NOVA

NEOX

17.30 El zorro, la espada y la rosa; 18.00 A que no me dejas; 19.45 Corazón guerrero; 21.45 La presa; 00.30 Rumbo al paraíso; 02.10 Ventaprime. PARAMOUNT NETWORK

### 17.50 Los asesinatos de Midsomer; 22.00 Cine con estre-

Ila. «El emperador de París»; 00.30 «Un paseo para recordar»; 02.25 10 Cómicos 10.

#### **COLEGIO ABBOTT DISNEY** Tercera temporada de esta ficción

Llega la tercera temporada de esta serie, creada por Quinta Brunson. Está rodada como un falso documental y cuenta la rutina de unos profesores que intentar lidiar con el sistema



Quinta Brunson es la creadora de la serie.

educativo de Filadelfia y, pese a encontrarse con grandes dificultades en su día a día, perseveran a la hora de intentar que sus alumnos salgan adelante.

**EL IMPERIO BERLUSCONI** MOVISTAR PLUS

#### Serie documental sobre el magnate y político italiano

Silvio Berlusconi dejó una marca indeleble en la historia de Italia. Esta serie documental captura la complejidad de este hombre para entender cómo llegó al poder Il Cavaliere.

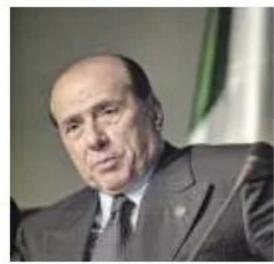

Silvio Berlusconi, en una imagen de archivo.

Entrevistas inéditas de numerosas personalidades que trabajaron mano a mano con Berlusconi retratan a una de las personas más controvertidas y conocidas de Europa.

### Antena 3 prepara «Juego de pelotas», un concurso conducido por Juanra Bonet

MADRID / COLPISA

Antena 3 será la encargada de traer a España The Quiz With Balls, uno de los formatos internacionales que más están dando que hablar en otras partes del mundo. Bautizado aquí como Juego de pelotas, este concurso se emitirá en la principal cadena de Atresmedia en horario de máxima audiencia y será presentado por un clásico de este tipo de apuestas televisivas: Juanra Bonet.

El espacio se grabará en las instalaciones de Talpa Studios, la productora original del formato, en como Gran Hermano, La Voz y The Floor.

Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico en lo que los creadores del espacio llaman «batalla de pelotas».

a un cuestionario de opción múltiple en el que cada respuesta se asigna a un lugar con una bola gigante colocada detrás de ella. Si se elige la respuesta correcta, la pelota rueda hacia abajo y se detiene justo antes de chocar con el jugador. Si hay una respuesta incorrecta, la enorme bola arroja sin piedad a los competidores hacia la piscina que tienen debajo sus pies.

#### **Preguntas**

Cuantos más jugadores pierde cada equipo participante, más difíciles se vuelven las preguntas planteadas. Pero, cuanto más duran, más dinero acumulan, hasta que un equipo llega a la ronda final para jugar por el gran premio.

Tras el estreno del concurso en los Países Bajos, donde ya se ha lanzado la segunda temporada del espacio televisivo, el formato ha dado incluso el salto al otro lado del charco, con la adaptación en Estados Unidos en la cadena Fox.

En España todavía no está confirmada la fecha de estreno de Juego de pelotas, aunque podría considerarse, con su componente acuático, un buen plato para la parrilla veraniega.

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 iToma salami!

08.15 Alerta Cobra.

09.15 25 palabras.

10.20 El concurso del año.

11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira.

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo y Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

**20.55** El tiempo.

21.05 First Dates.

22.50 Otro enfoque. «La machosfera». Presentado por Jon Sistiaga. 00.30 Callejeros.

#### Telecinco

06.10 Reacción en cadena. 07.00 Informativos Telecin-

co. 08.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco.

15.40 El tiempo.

15.50 Así es la vida.

17.00 TardeAR.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco. Presentado por

Carlos Franganillo. 21.35 ElDesmarque Telecin-

co. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo.

21.50 Supervivientes: Última hora. Presentado por Laura Madrueño.

22.50 El marqués. 00.15 La verdad de Los

Galindos. 02.00 Casino Gran Madrid Online Show.

#### La Sexta

06.00 Minutos musicales. 06.30 Remescar, cosmética

al instante. 07.00 Previo Aruser@s.

09.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arús.

11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Presentado por Helena Resano.

15.15 Jugones. Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición, Presentado por Cristina Saavedra

y Rodrigo Blázquez. 21.00 La Sexta Clave. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio.

22.30 Apatrullando. «El centro». Presentado por Jalis de la Serna y Zazza el italiano.

00.00 En tierra hostil.

#### Movistar+

06.07 El camino interior.

08.05 La Tierra.

12.31 Bruce Springsteen. Memorias.

13.46 La Resistencia.

15.11 Mary Beard: emperadores romanos.

16.15 Cine. «Alejandro Magno».

19.01 Ilustres ignorantes. «Objetos perdidos». Presentado por Javier Coronas.

19.30 InfoDeportePlus+. Presentado por Susana Guasch.

20.00 Previo Liga Endesa. 20.30 Liga Endesa. «UCAM Murcia-Real Madrid». En directo.

22.30 El consultorio de Berto. «Te lo agradecemos Yotuel».

23.00 El imperio Berlusconi. 23.57 La Resistencia.

01.19 Informe Robinson. «Palabra de Larry». 02.00 NBA, The Finals.

02.30 NBA. «Dallas Mave-

ricks-Boston Celtics».

los Países Bajos, y enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con una competencia física a gran escala. Talpa es la firma que produjo en su día shows

#### Sobre una piscina

Parados en una plataforma alta sobre una piscina, todos deben trabajar juntos mientras se enfrentan

En directo

GOLF 16.00. M+ Golf LIV Golf. Hous-

#### MOTOCICLISMO

ton. Jornada 3.

21.45. DAZN 1 GP de Catar. Carrera Moto2.

#### RUGBY

10.30. M+ Deportes Super Rugby Pacific. Brumbies -Highlanders.

#### TENIS

17.15. Eurosport 2 Roland Garros. Zverev-Alcaraz.

Los deportes

AUTOMOVILISMO

13.45. Eurosport 2 [] 24 Horas de Le Mans 17.15. DAZN F1 GP de Azerbaiyán 2021. Carrera F1 18.45. Eurosport 1 [] 24 Horas de Le Mans 20.00. DAZN F1 GP de Austria 2022. Carrera F1 21.45. Eurosport 1 24 Horas de Le Mans. BALONCESTO

12.15. M+ Deportes NCAA. Miami - Kentucky 20.00. M+ Deportes [] Previo Liga Ende-

sa. UCAM Murcia-Real Madrid 20.30. M+ Deportes [] Liga Endesa. UCAM Murcia-Real Madrid 02.30. Movistar Plus+ [] NBA. Dallas Mavericks-Boston Celtics. BÉISBOL

13.30. M+ Deportes MLB. Tampa Bay Rays - Baltimore Orioles.

**CICLISMO** 

12.00. Eurosport 1 Critérium du Dauphiné Libéré 13.30. Eu-

rosport 1 [] Tour of Slovenia 16.00. Eurosport 1 [] Baloise Belgium Tour 17.15. Eurosport 1 UCI Mountain Bike World Cup. Leogang 19.00. Eurosport 2 Tour of Slovenia 20.00. Eurosport 2 Baloise Belgium Tour 21.15. Eurosport 1 Tour of Slovenia. FÚTBOL

12.00. DAZN LaLiga LaLiga EA Sports. Las Palmas - Granada 12.20. M+ Liga Campeones

**UEFA Champions League.** PSG - Borussia Dortmund 13.09. M+ LaLiga TV LaLiga EA Sports. Betis - Barcelona 14.05. M+ Liga Campeones UEFA Champions League. Galatasaray - Copenhague 15.00. DAZN LaLiga LaLiga EA Sports. Rayo - Villarreal 15.49. M+ LaLiga TV LaLiga EA Sports. Real Madrid - At. Madrid 16.20. M+ Liga Campeones UEFA Eu-

ropa League. Union Saint-Gilloise - Toulouse 17.49. M+ LaLiga TV LaLiga EA Sports. Betis - Sevilla 18.10. M+ Liga Campeones UEFA Europa League. Brighton - AEK Atenas 19.00. DAZN LaLiga LaLiga EA Sports. Alavés -Athletic 20.55. M+ Vamos [] LaLiga Hypermotion. SD Eibar-Real Oviedo 21.00. M+ Liga Campeones Serie A. Cagliari - Inter.



**ESTUDIO-DÚPLEX** 







MIÉRCOLES 12 DE JUNIO **DEL 2024** 

SUSCRIPCIONES Teléfono gratuito 900 154 218 **CENTRALITA 981 180 180** 



**OTRAS LETRAS** 

### Los 22.655 galegos de SALF

ay que concederle a los 22.655 gallegos que el domingo metieron la papeleta de Se Acabó la Fiesta en la urna Fernanda un olfato muy fino pa-Tabarés ra cachar la vanguar-

dia. A la mayoría de nosotras, las cositas y la biografía del tal Luis Pérez, incluido su rebautismo con el más veneciano Alvise, se nos había quedado fuera del radar, quizás por una incapacidad bioquímica para entender que algo pueda estar a la derecha de Vox, igual que no estamos diseñadas para comprender qué es un grupo topológico o la teoría cuántica de campos.

En realidad, nuestro problema existencial es mucho mayor y nuestro desencuentro con la modernidad, escalofriante, con lo que nosotras hemos sido. Porque después de buscar los principios fundamentales del tal Luis Pérez y su SALF, en lugar de amortiguársenos la perplejidad, como acontece siempre que se alumbra la ignorancia con conocimiento, el pasmo se nos va de madre. Veamos. España tendrá en el Parlamento europeo tres diputados de esta organización hermana de lo más sofisticado y elegante del planeta. Su caudillo nos considera a los periodistas, mercenarios; a los políticos, una casta parasitaria que ha entregado España a intereses extranjeros; promete construir una megacárcel para «los José Bono» y «los Felipe González» y acometer una «deportación masiva» de inmigrantes. Hubo antes mendrugos e insensatos similares, pero una especie de sentido común general los hacía fosfatina antes de empezar la carrera. La cuestión es que ahora no. Tipos como este Alvise se van haciendo huecos en las mismas instituciones que prometen revocar si llegan, y ya vamos teniendo pruebas de que lo que con ellos llega es un desastre. En Galicia hay algún caso que lo prueba. Está en Ourense y se llama Gonzalo Pérez Jácome.

#### QUÉ HACE AHORA...

#### JORGE GONZÁLEZ GURRIARÁN

Exdirector de Vulcano y del Igape

Fue catedrático cuatro décadas, hizo el primer plan económico de Galicia y le dijo no a Fraga. Con 82 años, su vida es algo más calmada



# «No tuve estómago para ser político»

#### **MÓNICA P. VILAR**

La primera respuesta de Jorge González Gurriarán (Ourense 1942) cuando se le pregunta qué hace ahora es una carcajada y un «nada». Pero conforme avanza la conversación, resulta que ese nada implica ir a la piscina del Náutico de Vigo, ciudad en la que reside, tres veces por semana para hacerse entre 700 y 1.000 metros, repasar a diario cinco o seis pe-

riódicos, pasear un par de horas, leer, pintar (con pincel y por ordenador), escuchar mucha música, escribir alguna opinión para algún amigo, dar alguna conferencia, ayudar a los hijos cuando les hace falta -tiene tres hijas y cuatro nietosy llevar la casa con su mujer.

El ritmo puede parecer frenético, pero es hasta relajado para un hombre que durante décadas combinó la empresa privada con la cátedra universitaria, y hasta encontró tiempo para la Administración pública. Estudió ingeniería técnica industrial, entonces conocida como peritos, porque uno de sus diez hermanos lo hacía. aunque su vocación era la arquitectura. «No me disgustó, y antes de acabar conseguí una beca como ayudante de cátedra», recuerda. No tardó en ser él mismo catedrático, y en 1965 se incorporó a Citroën, convirtiéndose en lo que él llama un «profesor impuro» de esos que combinan el mundo académico y el empresarial. Cuatro años después, cambiaba el mundo de la automoción por la «locura» del naval. Estuvo en Vulcano casi 30 años, buena parte de ellos como director general. Por



el camino, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales y sacó un doctorado. Y allá por los 80, con la Xunta de Galicia en plena consolidación, recibió una llamada de Xaime Trebolle, conselleiro de Economía con Fernández Albor. «Me llamó para montar el primer plan económico de Galicia - González Gurriarán se hizo cargo de la Dirección Xeral de Planificación Económica y más tarde dirigió el Igape-. Fue una experiencia nueva, muy enriquecedora, y a pesar de que el mundo político es siempre muy complejo, yo no me sentí nada presionado», recuerda.

Los cantos de sirena de la política no le sedujeron. Volvió a Vulcano y a la universidad, donde llegó a formar parte del primer equipo rectoral que arrancó la UVigo. Y años después su teléfono volvió a sonar: «Me llamó Fraga para que me hiciese cargo de la Consellería de Economía e Industria. Pero le dije que no. Primero, porque yo no soy político, no tengo estómago; segundo, porque no compartía la ideología del partido de Fraga ni de ningún otro. Y tercero, le dije: "Porque yo tengo mal carácter y usted peor, imenudo choque de trenes!"». Hoy sigue creyendo que aquella fue la decisión más acertada de su vida profesional: «Tuve la suerte de mantener la cabeza fría y no dejarme llevar por la tentación del poder político».

Tras aquel no, siguió con su atareada vida. De Vulcano se «divorció», de mutuo acuerdo, en 1998. Y de la universidad, en el 2008. «Había cierto ambiente de decadencia, los estudiantes bajaron su participación y yo ya no disfrutaba. Así que un día llegué a casa y le dije a mi mujer: "Me jubilo"». Pero fue la pandemia la que le obligó a bajar el ritmo vital. «Hasta ese momento participaba en foros, era miembro de clubes, daba conferencias, colaboraba en prensa y televisión... Pero el covid supuso un acelerón de envejecimiento y frenó mi actividad. Aún mantengo dos comidas de debate al mes, participo en algún foro reducido, pero estoy muy decepcionado con la política, así que para decir cosas negativas, prefiero no hablar demasiado».

COMPRA-VENTA Nuestra empresa se dedica a la compra-venta, TASACION, valoración y restauración de obras de arte y antigüedades. COMPRAMOS objetos de oro, plata, relojes, joyas, marfil, cerámica de Sargadelos y O Castro, monedas, billetes, arte religioso, pintura y todo tipo de antigüedades y piezas de coleccionismo. - DESPLAZAMIENTOS A DOMICILIO -

Rececende 26 - A Pontenova (Lugo) | \$637 545 130 | \$639482837 | cesarcarpinteria@hotmail.com | www.comprarantiquedades.com



MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO DEL 2024 · Ronda de Outeiro, 1. A Coruña · lavoz.coruna@lavoz.es · www.lavozdegalicia.es/coruna/ · Teléfono: 981 180 043 · ISSN 1888-5160

# «Moitos alumnos non estudan na UDC porque non teñen onde vivir»

Los impulsores de una residencia pública en el campus de Elviña piden que se retome un proyecto que «está en el cajón»

LAURA G. DEL VALLE

A CORUÑA / LA VOZ

Con miles de gallegos pendientes de saber si entrarán o no en la carrera de sus sueños, la ABAU ya no es el único obstáculo que se encuentran en su acceso a la universidad. Asegurarse un techo para el curso escolar se ha convertido en un escollo que, en A Coruña, tiene su particular agravante: la escasísima oferta de residencias públicas. No es que la cifra sea exigua, es que tan solo existe un alojamiento de estas características, y cuenta con cien plazas. Si a esto se le añade que las residencias privadas suman poco más de mil camas y el alza de los precios del alquiler, la problemática está servida.

Solo en los campus de A Coruña y su área hay 11.618 alumnos esperando graduarse en la Universidade da Coruña (UDC). Esto dejaría una ratio de una plaza en la residencia Elvira Bao, la única pública, por cada 116 universitarios, aunque quedarían fuera -según las normas de este alojamiento-quienes tengan un domicilio familiar en A Coruña y su cinturón metropolitano.

Esta situación lleva años preocupando al arquitecto Xosé Lois Martínez. Quien fuera vicerrector de Infraestructuras y Gestión Ambiental de la UDC entre los años 2003 y 2011 indica que «os problemas da universidade non

acaban na aula». Más concretamente, piensa que la propia universidad puede incluso «xerar conflitos» que agrandan «unha fenda entre os estudantes, porque moitos alumnos non están na UDC porque non teñen onde vivir». Martínez se remonta al 2005 para mencionar un proyecto que, finalmente, nunca vio la luz. Se trataba de dar un impulso al alojamiento público universitario a través de un convenio de colaboración entre la Xunta y la UDC que permitía la adquisición de 45.000 metros cuadrados de un terreno que unía el campus de Elviña y el de A Zapateira.

Teresa Táboas, que entonces estaba al frente de la Consellería de Vivenda e Solo, lamenta que esta iniciativa «se guardase en un cajón y nadie lo haya querido



Varios estudiantes, durante la semana de la ABAU, en el campus de Elviña. ÁNGEL MANSO

recuperar». Continúa: «Este tipo de residencias hacen más justo el acceso a la educación. Aunque existan residencias privadas, es fundamental que se fomente una oferta pública de alojamiento de estudiantes para que la sociedad sea más igualitaria», comenta.

Hasta el 2018 A Coruña no tuvo una residencia pública para estudiantes, y durante mucho tiempo fue la única ciudad de España que no prestaba este servicio a sus alumnos. La llegada de la residencia Elvira Bao aliviaría un conflicto encallado durante lustros, pero algunos como Xosé Lois Martínez consideran que cien plazas no son suficientes para dar respuesta a las necesidades de los universitarios. Pero, además, el arquitecto piensa que la coyuntura actual perjudica también a los propios coruñeses, pues estos alumnos acaban copando las zonas que conectan con los campus, como son Elviña, Cuatro Caminos, Os Mallos y Juan Flórez. «Unha familia non pode acceder a un piso de catro habitacións polo que cada estudante paga 250 euros».

#### Situación de vulnerabilidad

La cifra que apunta Martínez es el precio mínimo que, según LC inmobiliaria, están pagando los jóvenes en una vivienda compartida. La subida del precio de los alquileres hace que muchos estudiantes se encuentren en una situación de vulnerabilidad, sumado a una oferta cada vez más escasa para este perfil de inquilinos, ya que muchos propietarios prefieren ahora destinar sus inmuebles a viviendas turísticas. «Por lo general, a estas alturas del año teníamos disponibles ocho o diez pisos para universitarios, y en este momento no tenemos ninguno».

Alba Becerra es de Ferrol y estudia Educación Social en A Coruña. Tras dos años levantándose a las seis de la mañana para entrar en clase a las nueve, ha decidido instalarse en la ciudad junto a su pareja, también universitario. «Es verdad que casi no hay pisos y nos está siendo imposible encontrar algo por menos de 550 euros». Más sangrante que la mensualidad que se verán obligados a pagar, le parecen las condiciones que les exigen algunas inmobiliarias: «Nos han llegado a pedir 200 euros por enseñarnos un apartamento, e incluso que pagásemos 90 euros para que un abogado estuviese presente en una visita». Alba cuenta que cuando empezó la carrera se planteó vivir en una residencia privada, «pero los precios son desorbitados», lamenta la estudiante.

#### MATRÍCULA ABIERTA EN LAS RESIDENCIAS

#### La horquilla de precios va de los 74 a los más de mil euros al mes

El plazo de matrícula para las residencias universitarias ya está abierto para los futuros estudiantes de la UDC. Tanto los precios como los servicios que ofrecen varían considerablemente entre unos y otros alojamientos. La mensualidad en la residencia pública Elvira Bao, situada en el entorno del campus de Riazor, va de los 74 a los 152 euros. En

el extremo opuesto está la habitación doble de uso individual con cocina de Rialta, que cuesta 1.006 euros al mes. De las privadas, la más económica es La Luz, que con 30 plazas, cuesta en la actualidad 250 euros al mes. Como adelanta su directora, Mari Carmen López, «probablemente subamos el precio el año que viene».



En tilit queremos ser tu inmobiliaria de CONFIANZA en A Coruña. Te acompañamos y asesoramos en todo el proceso









#### Así serán los nuevos Cantones



# Los nuevos Cantones premian al peatón

### El tráfico dejará Entrejardines y un tramo de Santa Catalina y los buses llegarán a Correos

#### DAVID GARCÍA

A CORUÑA / LA VOZ

Los Cantones enfilan una remodelación que reforzará su condición de lugar de referencia y es un paso previo a la integración de la fachada marítima. Se intervendrá entre Juana de Vega y la Autoridad Portuaria manteniendo las señas de identidad y potenciando su carácter peatonal.

#### CONSOLIDACIÓN

Fin de las medidas provisionales. La zona peatonal que se creó entre el Obelisco y la plaza de Mina tras la pandemia y que se pintó de gris tomará el mismo aspecto de la gran acera existente para consolidar una porción de los 9.500 metros cuadrados que se ganarán. Frente a la Subdelegación del Gobierno se recuperará la que antes se conocía como plaza de Aduanas y en Manuel Casás se aumentarán las aceras. En el extremo de la plaza de Mina se creará una zona de estancia con un olmo y un banco.

#### PEATONALIZACIONES

**Entrejardines y Santa Cata-**

hasta Durán Loriga y Entrejardines serán completamente peatonales. Especial importancia cobra esta última calle, ya que en el futuro servirá como puerta de entrada a los muelles interiores cuando se integren en la ciudad.

#### APARCAMIENTO

Un foso peatonal y adiós a dos accesos rodados. La salida del aparcamiento en el Cantón Grande dejará de servir a los coches y se cederá a los usuarios a pie del estacionamiento, para los que habrá ascensor, rampa y escaleras. La grada de proyectos anteriores desaparece y da paso

lina. El tramo de Santa Catalina a una zona de estancia menor en hasta Durán Loriga y Entrejardice el exterior de este foso. También se elimina la entrada para vehínales. Especial importancia co-

#### TRÁFICO

Un carril por sentido. La calzada se mantendrá muy similar a la actual, con un carril por dirección dejando este tramo para uso casi reservado al transporte público, carga y descarga y residentes. El traslado de la parada de buses metropolitanos de Entrejardines a Manuel Casás conlleva la creación de un anillo alrededor de Correos. En el tramo de Santa Catalina entre Durán Loriga y San Andrés se inverti-

rá el sentido actual del tráfico hacia esta última, mientras que en la plaza de Mina se habilitará un giro a la izquierda desde Juana de Vega hacia los Cantones.

#### TRANSPORTE

Los buses metropolitanos, a Correos. La parada de Entrejardines se trasladará a Alcalde Manuel Casás. Mientras, las líneas urbanas 3 y 7 cambiarán Santa Catalina por Juana de Vega para girar hacia los Cantones. Las paradas de bus urbano y de taxis mantendrán sus ubicaciones.

#### CARRIL BICI

Bidireccional y contiguo a los

### Un proyecto que mira hacia los muelles

«Remodelaremos de forma integral a porta de entrada ao centro da cidade para adecuala á nova realidade da mobilidade urbana e sostible», explicó la alcaldesa, Inés Rey, que señaló que Entrejardines será la «entrada central e natural da cidadanía aos peiraos de Batería e Calvo Sotelo», e insistió en esta actuación como la «fase cero» de la integración portuaria. En la presentación intervino la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que indicó que es un plan «relevante e concebido para uso e disfrute dos coruñeses e dos que a visiten», y aludió a la importancia del «consenso para decidir o futuro da fachada marítima». Los arquitectos José Manuel Vázquez y Carmen Calatayud señalaron que se trata de «un proxecto á altura da cidade que queremos desenvolver» y que puede «dar pistas» sobre la integración de los muelles. jardines. Discurrirá en paralelo a los jardines con un carril por sentido. Estará separado tanto de la zona peatonal como de la calzada por franjas verdes y la estación de BiciCoruña del Cantón Grande se trasladará al lateral de Méndez Núñez.

#### VEGETACIÓN

**500 metros de sombra.** Habrá arbolado nuevo tras el Obelisco, en Rúa Nova, en Santa Catalina y en Alcalde Manuel Casás.

#### MOBILIARIO

# El modelo de calle Compostela. Los elementos como bancos, papeleras y farolas se colocarán en sintonía con el lugar y con el objetivo de enfatizar el carácter de zona de estancia. La iluminación será similar a la de la calle Compostela y habrá un nuevo paso de cebra en el entronque de la plaza de Mina con Sánchez Bregua.

#### PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

Para el 2027. El Ayuntamiento invertirá 8 millones de euros en una obra con un plazo de ejecución de 24 meses.

# La alcaldesa anuncia que los muelles tendrán «una parte residencial» en San Diego

Inés Rey aseguró que estudiaron ciudades como Róterdam, Oslo, Sídney, Hamburgo, Barcelona y Bilbao para inspirarse

ANA GONZÁLEZ

A CORUÑA / LA VOZ

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la regidora de Avilés, Mariví Monteserín, y la concejala de Turismo de Matosinhos, Marta Torres, participaron ayer en un foro del festival Mar de Mares en el que abordaron los procesos de transformación de las fachadas marítimas de sus ciudades. La noticia llegó en el bloque dedicado a la vivienda, cuando Rey anunció que «el desarrollo de la fachada marítima va a tener una parte residencial». «Son muchas áreas de A Coruña a las que hay que dotar de vida. Si hacemos un auditorio o un polideportivo y nada más, a las ocho de la tarde se quedará sin vida», justificó.

En el acto, celebrado en la Fundación Luís Seoane, la regidora na y Bilbao. «Bilbao es el ejemplo lló que «en los años 50 y 60 tuvo las energías limpias», sostuvo.

definió el proceso Coruña Marítima, iniciado con la firma de un protocolo entre las Administraciones, como «la gran oportunidad» de la ciudad «para desarrollarse a nivel urbano, urbanístico, medioambiental, cultural, económico y turístico». «Tenemos que ser capaces de aunar las sensibilidades y buscar la mayor participación ciudadana», sostuvo la primera edila, que añadió que será un trabajo muy largo.

Además, Inés Rey indicó que han estudiado varias ciudades para inspirarse en su transformación. En concreto, citó Róterdam, Oslo, Hamburgo y Sídney. «Miramos a los grandes desarrollos, pero con sello propio», incidió Rey, quien no quiso olvidarse de dos grandes inspiraciones a nivel nacional: Barcelo-

«Teníamos claro que somos una ciudad industrial y queremos seguir siéndolo»

Mariví Monteserín Alcaldesa de Avilés

«Es importante integrar la pesca, la investigación del mar y la economía»

Marta Torres

Concejala de Turismo de Matosinhos

de cómo se pasa de la industria a la excelencia arquitectónica y la apuesta cultural», señaló.

Por su parte, Monteserín deta-



Laura Rodríguez (directiva de WAS), Marta Torres (concejala de Turismo de Matosinhos), Inés Rey (A Coruña), Silvia Oviaño (directora de Mar de Mares) y Mariví Monteserín (alcaldesa de Avilés). ÁNGEL MANSO

lugar un gran desarrollo industrial que trajo prosperidad, empleo y personas. Fue un impacto medioambiental y social», relató la alcaldesa de Avilés, quien añadió cómo la crisis industrial supuso «la necesidad de recuperar todo el espacio». En ese contexto, apuntó, el gran aporte surge en el año 1992, cuando se cerró «un gran acuerdo» entre tres Administraciones (local, autonómica y central) para realizar un saneamiento integral de la ría y de la ciudad. «Teníamos claro que somos una ciudad industrial y queremos seguir siéndolo, pero ahora es sostenible, enfocada en

La economía azul es la distinción de Matosinhos, destacó Marta Torres, quien puso en valor la importancia de integrar sectores como la pesca, la industria y el I+D+i. «Las empresas de turismo encuentran en Matosinhos una buena ciudad para trabajar», resaltó. Hay 150 investigadores en un centro destinados únicamente a la economía del mar en Matosinhos. Así, apuntó que «las industrias de conservas tienen proyectos de turismo industrial» y señaló que en los próximos diez años harán «una plaza para que las personas puedan estar en una zona de pesca y de ciudad», con bares.

# NO ERES COMO LOS DEMÁS. NOSOTROS TAMPOCO.

Coruña Sport Centre, un gimnasio para ti.

FITNESS, SALUD & BUSINESS

981 100 213 +34 647 506 547 recepcion@corunasportcentre.com www.corunasportcentre.com





#### LABORAL

#### Los funcionarios locales no tienen quien los atienda en A Coruña

Desde abril, los funcionarios de la Administración local en la provincia, así como su personal laboral, están «desatendidos». Según los delegados municipales del CSIF «van dos meses desde que el sector local del sindicato está sin nadie al frente de las asesorías jurídica y sindical, donde están de baja dos personas. Nadie atiende los problemas que a diario se producen en los concellos y la cuota la siguen cobrando», denuncian.

#### UNIVERSIDAD

#### La UDC se implica con la investigación sobre la epilepsia

El rector de la UDC, Ricardo Cao, y el presidente de la Asociación Coruñesa de Epilepsia, Santiago Grandío, firmaron un protocolo de colaboración con el objetivo de promover un mayor conocimiento de esta enfermedad y dar más publicidad a las diferentes iniciativas que puedan tener impacto en las personas con epilepsia.



Trampas en las moreras de la avenida de Oza.

#### MEDIO AMBIENTE

#### Instalan trampas para hacer frente a la plaga de moscas en Os Castros

Operarios del servicio de control de plagas urbanas acudieron ayer hasta Os Castros para tratar de minimizar la presencia de moscas y mosquitos en la zona. Buscan reducir su presencia colocando trampas de captura con líquido atrayente en las moreras de la avenida de Oza. Hay dos tipos: recipientes con forma de pera y planchas cuadradas autoadhesivas.

#### **FARMACÉUTICOS**

#### Tu canción de verano, con fotoprotector, el lema del COFC este 2024

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) presentó ayer su campaña de fotoprotección 2024 con una consigna que alude a no acostumbrarnos y seguir teniendo en cuenta las recomendaciones saludables para estos meses de calor y sol. Los mensajes recogidos incluyen el lema: «Tu canción del verano, siempre con fotoprotección».

# El STL convoca huelga en la limpieza coincidiendo con el paso de su líder por el juzgado

El sindicato dirigido por Miguel Ángel Sánchez anuncia un paro indefinido e intermitente a partir de San Xoán

#### M. CARNEIRO

A CORUÑA / LA VOZ

El último conflicto de los barrenderos de A Coruña se remonta a la primavera del 2022 y terminó con un acuerdo que hizo trizas el formidable incremento salarial firmado por la empresa nueve meses antes. En un solo movimiento, caldeado con sabotajes, quema de camiones en Prezero y encapuchados patrullando la ciudad, los trabajadores de la limpieza viaria perdieron poder adquisitivo mientras el hombre que los representaba, el líder del STL, Miguel Ángel Sánchez Fuentes, fortificaba su control sobre la concesionaria a través de una sociedad instrumental, Inusvalia, que según el sumario judicial infló un 1.000 % los contratos previstos en el pliego de condiciones del Ayuntamiento.

«En aquel momento, según el comité, no había incumplimientos. Sánchez tenía la contratación, controlaba a quién se contrataba, a quién se renovaba, quién iba para el día y quién para la noche, incluso quiénes eran expedientados o despedidos. Ahora perdió parte del poder y pretende recuperarlo», descifra un trabajador de la convocatoria de huelga indefinida anunciada ayer por el STL. El paro seguirá la estrategia habitual y empezará -salvo que lo impida un acuerdo de última hora, como también es habitual- el día del año con más acumulación de residuos en la calle, San Xoán. Y al



Trabajadores de la limpieza, en San Xoán del 2023. GERMÁN BARREIROS

24 de junio le seguirán los días 6, 7, 13, 14, 26 y 27 de julio, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 y 15 de agosto, y todos los sábados, domingos y festivos. CC.OO. y CIG, presentes en el comité, y USO, con sección sindical pero sin representación, se desmarcan de la convocatoria.

Esgrime el STL que FCC (también investigada por el Juzgado de Instrucción número 6) vulnera «el convenio, el Estatuto de los Trabajadores, leyes orgánicas y el contrato municipal (...). Sobrecarga de trabajo a los operarios, mantiene en pésimo estado la ciudad», reduce plantilla, despide sin justificación y «externaliza servicios que deberían ser realizados por trabajadores de la contrata y por los que los coruñeses están pagando millones de euros».

«A ver si un día, de todo el dinero que está sacándoles a los contribuyentes de este país, invitas a comer», le propuso a Sánchez en enero del 2023 el directivo que propició su ascenso en Cespa. El líder del STL llevaba meses con el teléfono pinchado por la policía. Un mes después de aquella conversación, a las 7.06 de la mañana del 22 de febrero, el sindicalista era detenido en su domicilio, junto con su mujer, por supuestos delitos de estafa, corrupción, blanqueo, fraude y descubrimiento y revelación de secretos. Sánchez declarará ante la jueza este mes con un nuevo órdago en las calles como telón de fondo.

#### ITG despliega en Langosteira una estación de drones autónomos

A CORUÑA / LA VOZ

El centro tecnológico ITG ha alcanzado un acuerdo con la Autoridad Portuaria de A Coruña para desplegar en el puerto exterior la primera estación de drones autónomos, que permitirá gestionar operaciones como el control de mercancías, el uso de los espacios, las operaciones de carga y descarga o la vigilancia, e incluso el transporte, de objetos.

ITG ya había realizado demostraciones con drones autónomos en punta Langosteira, y ahora da un paso más al haber obtenido una autorización para ocupar durante tres años una superficie en sus instalaciones. Será la primera estación de estas características que se habilita en España y permitirá integrar la tecnología en los procesos portuarios de cara a su futura explotación comercial. El objetivo es demostrar el potencial de la tecnología de cara a sus usos en puertos y otras infraestructuras estratégicas.

La estación pionera de Langosteira entrará en funcionamiento en las próximas semanas, y las operaciones se planificarán y programarán desde GalaxyLab, el centro de control de ITG en Cidade das TIC.

El sistema DroneSafeBox desarrollado por ITG permite el control del dron a distancia o su operación totalmente autónoma desde cualquier parte del mundo, lo que lo hace especialmente útil para servicios recurrentes, que se repiten de forma periódica, así como para trabajos en zonas remotas o de difícil acceso.

## Luz verde a la licencia para que la Xunta construya un edificio de 40 viviendas protegidas en Xuxán

A CORUÑA / LA VOZ

La junta de gobierno local tiene previsto aprobar hoy la concesión a la Xunta de la licencia para la construcción de un nuevo edificio de viviendas protegidas en Xuxán.

El inmueble contará con 40 pisos, plazas de aparcamiento, trasteros y locales comerciales. El presupuesto para esta actuación es de 5,8 millones de euros y el plazo de ejecución de 36 meses.

La nueva promoción, que se realizará en una parcela de 1.280 metros cuadrados, contará con dos plantas subterráneas en las que se situarán los garajes, y una planta baja, donde estará el portal de acceso a las viviendas, cinco espacios comerciales y áreas para instalaciones comunes.

Las 40 viviendas públicas se repartirán entre cinco plantas altas, mientras que los trasteros y las instalaciones comunes se localizarán en el bajocubierta. En concreto, el edificio tendrá 30 viviendas de tres dormitorios (dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida), otros cinco pisos con cuatro estancias cada uno y cinco viviendas más de dos habitaciones, además de

88 de plazas de garaje (dos accesibles) y cinco locales comerciales.

La superficie de las viviendas de dos dormitorios oscilará entre los 66 y los 68 metros cuadrados, mientras que las de tres se moverán entre los 86 y los 93 y las de cuatro, entre 115 y 118 metros.

#### Telefónica y Primor

La junta de gobierno también tiene previsto otorgar permiso a Telefónica para reformar su sede en la calle Cerca, en O Castrillón. Para ejecutar este proyecto, la compañía invertirá cerca de 2,5 millones de euros y tendrá 10 meses para completarlo. La actuación consiste en abrir un hueco en la fachada a la calle Antonio Ríos que permita el acceso a técnicos eléctricos al nuevo centro de seccionamiento en la planta primera del edificio.

Además, también se dará cuenta de la autorización a Primor para ejecutar las obras en su fachada que habían provocado el cierre de la tienda tras su apertura en mayo. El negocio reabrió un mes después tras recibir los informes técnicos y jurídicos favorables.

#### **COCIÑA CAPITAL**

## Frescura y color en los platos de verano de Moncho Méndez

El cocinero de Millo Orzán apostó por el pescado azul para su taller culinario

C. DEVESA

A CORUÑA / LA VOZ

Moncho Méndez (A Coruña, 1985) fue el protagonista de una nueva sesión de los talleres Cociña Capital celebrada ayer en el CIFP Paseo das Pontes. De la mano del chef del restaurante Millo Orzán, un grupo de 30 suscriptores de La Voz descubrieron en exclusiva la cocina Méndez, que apuesta por productos de proximidad y temporada.

El cocinero, acompañado del que definió como su «mano derecha e izquierda», Rafa Rodríguez, elaboró dos platos con base de pescado. El primero de ellos muy koruño, como Méndez, que lució una chaquetilla del Dépor. «Me la regalaron unos amigos» apuntó el chef, que apostó por la reina del San Xoán para su elaboración. «En verano nos gusta trabajar con pescado azul», apuntó Méndez, que también indicó que en sus creaciones apuesta por el frescor y por el color. «Para mí es alegría», señaló. Por eso, combinó la sardina con sandía. «La fruta es de Os Biosbardos. Nos gusta mucho trabajar con ellos. Como cultura del restaurante apostamos por productos cercanos. Nos encanta esta empresa porque es todo natural».

Igual que la fruta, que corta y pone como base de la sardina, el pescado es de proximidad. «Lo compramos en Pescados y Ma-

riscos Noroeste. Trabajamos habitualmente con ellos y con Rabina», señaló Méndez, que continuó explicando la elaboración del plato. «Nuestra idea es aprovechar lo máximo cada producto y no tirar nada. Creo que es algo que siempre se ha hecho en las casas, pero que ahora está además de moda», indicó el cocinero, que usa la parte del pescado que desecha para elaborar una salsa. «Limpiamos la sardina y la ponemos en agua con hielo para que pierda la sangre. Aprovechamos la cabeza y las espinas para hacer el garum, que es una salsa que era muy común en la antigua Roma y que sería como la soja», apuntó.

#### Productos de proximidad

El pescado, al vinagre. «Dejamos la sardina 24 horas en agua y vinagre de arroz, con algo de sal. También se puede comprar hecha, hacer frita o en escabechina», indicó el cocinero, que añadió que para mantenerla usa aceite de girasol. «Mi madre solo usa el de oliva, pero para que no se rompa yo uso este. Además, si fuese un virgen extra se quebraría y le daría sabor», aclaró. Con los restos de la sandía que utiliza para apoyar el pescado, elabora una salsa agridulce. «Le añadimos vinagre de arroz, la misma cantidad que de agua. En este caso, medio litro de vinagre por medio litro de agua. Añadi-



Moncho Méndez, ayer durante el taller culinario. CÉSAR QUIAN

#### **EL MENÚ**

#### **PLATOS FRESCOS**

#### Sardina y bonito

Sardina al vinagre con sandía de Os Biosbardos y salsa agridulce elaborada con esta fruta, fresas de Carral, vinagre de arroz y panela.

Bonito alistado con salsa teriyaki, realizada con la espina del pescado y cítricos.

mos un poquito de panela, unos 20 gramos bastarían, y le ponemos también fresas, en este caso de Carral, que son muy carnosas». Y listo. «Hay pocos platos que repito en el restaurante, pero este ya lo hice el año pasado y me gusta mucho».

Para seguir, más pescado de temporada. «Otro de los reyes del verano, el bonito. En este caso es alistado, que lo hay todo el año. Lo curamos y lo dejamos 24 horas cubierto de sal y azúcar en una proporción 70-30. Después, simplemente lo limpiamos bien», explicó el cocinero, que de nuevo volvió a aprovechar al máximo el producto. «Usamos la espina para hacer una salsa teriyaki, para la que usamos también cítricos de la huerta de Os Biosbardos. Secamos la espina al aire y luego hacemos un caldito con ella, le añadimos los cítricos y texturiza». El resultado, «un plato fresquito y chulo». Para el toque final, «aquí sí uso aceite de oliva virgen extra», indicó el cocinero, que propuso estos dos platos «para que podáis hacerlos en casa».

Para acompañarlos, pan. «Es de masa madre y lo elaboramos con harinas gallegas de Muíños, Carballo». Optamos por las de fuerza, de trigo del país y también hacemos uno de millo por hacer un guiño a nuestro nombre», señaló Méndez. «¡Qué rico está!», dijo una señora tras probarlo, a lo que el cocinero contestó: «Es de las cosas de las que más orgullosos estoy. Detrás hay mucho trabajo y constancia».

#### **AGENDA PARA HOY**

#### CITIC

#### Charla de astrofísica

Hoy • 17.00 horas • Gratis • Clclo de charlas Dende a orixe do universo ata a exploración espacial con el subdirector del Citic, Javier Pereira y las catedrática de Astronomía e Astrofísica, Minia Manteiga (UDC) y Ana Ulla (UVigo).

#### BIBLIOTECA DE MONTE ALTO Música y juegos

18.00 • Gratis • Espectáculo *O*Xogueteiro en la Praza dos Avós
por el 25.º aniversario del centro.

#### HEMINGWAY,

#### «As charlas do Xerión»

19.00 • Entrada libre • El local de la Marina 24 será el escenario de la charla con Rubén de la Barrera, que hablará de su carrera en el mundo del fútbol.

#### CIRCO DE ARTESÁNS

#### Emigración gallega en Cuba

19.30 • Gratis • Proyección del documental Gallegos, oficio de emigrantes y coloquio con la directora, Natasha Vázquez.

#### A. C. ALEXANDRE BÓVEDA Coloquio

19.30 • Entrada libre • Coloquio Galiza contra a peste con Mónica Cea, portavoz de Ulloa Viva, movimiento que aglutina la lucha contra Altri; el activista Lois Diéguez y el periodista Juan Oliver.

#### **BETANZOS**

#### Concierto de Fran Amil

20.00 • Gratis • En el marco de la 9.ª edición de las Xornadas Irmandinhas, Lar de Unta acoge un concierto acústico de Fran Amil.

#### **SPORTING CLUB CASINO**

#### Presentación literaria

20.00 • Gratis • Manuel Fuentes y Ana Julia Martínez presentan El reverso de la venganza acompañados por Loreto Silvoso y José A. Martínez Reñones.

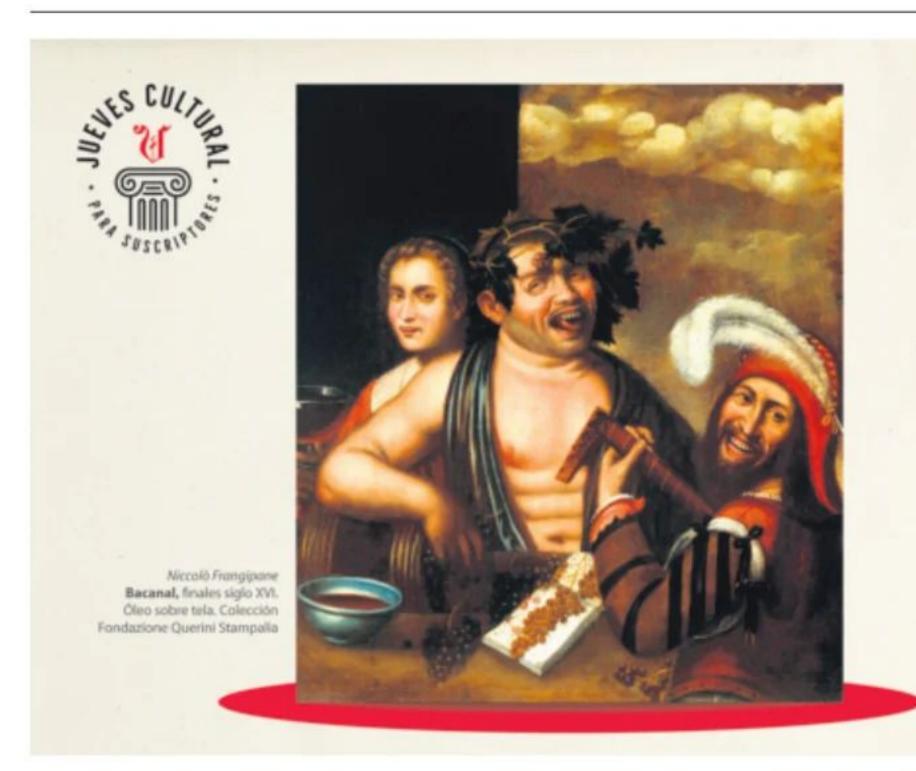

Por ser suscriptor disfruta de una visita única a la exposición

## Dioses y héroes del Barroco veneciano

Un viaje de descubrimiento de la mitología, los héroes y los dioses que han protagonizado las narrativas de artistas que, con un extraordinario talento creativo han sido capaces de transmitir la poética barroca en la estela de la tradición pictórica veneciana. Acompáñanos en esta celebración artística en una visita guiada.

Fundación Barrié Jueves 20 de junio a las 19:00h.

(Aforo máximo 20 personas)

¡Apúntate! Llama al teléfono 900 154 218

Lunes a viernes de 8 a 21h. Sábados, domingos y festivos de 9 a 14h.

La Voz de Galicia
Tu papel es importante

#### Oleiros dice que llevan «20 anos facendo cola» para ampliar A Pasaxe

OLEIROS / LA VOZ

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, indicó que espera que el próximo mes haya alguna noticia sobre la ampliación de A Pasaxe y recordó que es una obra que el ministerio se comprometió a abordar en cuanto se finalicen las obras del túnel del Sol y Mar, que concluirán estos días. «Levamos máis de 20 anos facendo cola», dijo. Precisó que «dende 1989 a comarca leva reclamando ao ministerio que se aborde a ampliación da Pasaxe, distintos Gobernos se limitaron a facer declaracións de intencións, pero sempre en precampañas», puntualizó. También cuestionó la paralización de la vía Ártabra. «Xa pasaron dous anos, case tres, sen que pola consellería se volvesen sacar a licitación a obra para conectar a Ártabra coa AP-9 a altura de Pravio. De tan nefasta xestión que obrigou a paralizar as obras, que se saiba, non se abriu un expediente a ningún funcionario», afirmó.

#### Notifican en el BOE al dueño de Villa Julia que quieren entrar a tomar datos

BERGONDO / LA VOZ

La Diputación notificó ayer con la publicación en el BOE al dueño de Villa Julia, Javier Bahamonde Santiso de Ossorio, que abre el procedimiento para la toma de datos topográficos para la redacción del proyecto de seguridad vial del punto negro de San Paio, en Bergondo. El propietario, hasta el momento, negaba el acceso a los técnicos.

# Arteixo negocia con A Laracha y Xunta para ampliar su paseo hasta Caión

El Concello también extenderá el suyo en un kilómetro desde Barrañán

D. VÁZQUEZ

ARTEIXO / LA VOZ

El sendero azul que transcurre por 6,5 kilómetros entre Sabón y Barrañán será ampliado. En la inauguración del Museo do Mar, el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, avanzó ayer que proyectan ampliar el paseo marítimo que llega al arenal de Barrañán hasta la zona de Sorrizo.

Respecto a los plazos, el regidor indicó que dependerá de la tramitación que elijan. Precisó que podría ser bajo la figura de un plan especial o unas obras ordinarias de urbanización. Sería una distancia que superaría el kilómetro y avanzó que, en un primer momento, su elección pasa por la opción «máis comedida porque o plan especial conlevaría expropiacións de moitas parcelas dentro do límite da costa».

La concejala de Patrimonio y Turismo, Patricia Amado, precisó que tienen que decidir si se opta por tráfico rodado o restringir la senda a un uso peatonal y para bicicletas. «Por unha banda os veciños piden tráfico rodado pegado á costa, algo xa bastante en desuso, xa que se tende a sacalo por fóra, e deixar iso como zona peonil. Tócanos atender os criterios dos veciños, xa que a xente está afeita a ir pegada ao mar, tanto na zona de Sorrizo como a que vén de Caión e se cadra hai que chegar a acordos», puntualizó. Calvelo explicó que la propuesta que analizan es atender esos dos usos que se demandan.

Carlos Calvelo también precisó que trabajan en otro proyecto con A Laracha, para «unir Caión con Arteixo, nun proxecto que está a Xunta e a intención é continuar dende Sorrizo, preto de Augacae, e intentar por distintos sendeiros da Laracha chegar ata Caión».



El Museo do Mar de Sorrizo cuenta con impresionantes vistas a la costa. MARCOS MÍGUEZ

### Mar de Sorrizo, el nuevo museo de la costa

Un gran ventanal con vistas al tamos ante uno de los edificios marino, a las playas». Asimismo, mar y al puerto exterior es lo que más destaca del Museo do Mar de Sorrizo, que Arteixo inauguró ayer tras transformar, con una inversión de 489.000 euros, un antiguo centro de investigación sobre productos del mar que funcionó en los años ochenta.

Aquella nave de 296 metros cuadrados próxima a la costa fue adquirida en el 2016 por el Concello por 14.769 euros, tras años de abandono. Ahora pretende convertirse, gracias a los fondos Feder y a unos trabajos realizados en seis meses, en un centro donde se realicen obradoiros, ponencias y donde finalicen las rutas turísticas realizadas por la zona.

El alcalde, Carlos Calvelo, explicó que su intención es que sea un centro de interpretación que sirva para dinamizar el entorno. De su pasado, se conserva el foso de una de las piscinas, ahora como un pequeño auditorio. «Esmás bonitos del Concello de Arteixo y una de las vistas que tienen que ser una de las señas de identidad», comentó, incidiendo en que «Arteixo es un concello industrial y estamos orgullosos, pero también tiene costa, naturaleza, zona para andar y con este centro en Sorrizo queremos dinamizarlo y enfocarlo a actividades vinculadas al entorno

#### **MUESTRA INAUGURAL**

Cao muestra «Azores sumerxida»

El centro se inaugura con la exposición «Azores sumerxida» de Anxo Cao, biólogo y fotógrafo de A Mariña, con un trabajo centrado en la vida marina de esas islas, lugar donde lleva trabajando los últimos seis años. En su muestra se pueden ver calderones, delfines, rayas, tintoreras y hasta un tiburón ballena.

indicó que este museo se complementará con un espacio al aire libre de 6.000 metros cuadrados para realizar actividades, en un proyecto que aún están negociando con Costas, debido a que es un entorno sensible. Estima que allí se podrían programar conciertos o actividades ligadas a deportes como el surf, pero todavía no está cerrado.

La concejala de Patrimonio y Turismo, Patricia Amado, explicó que se intentará que desde este museo se dé a conocer la historia de la zona, desde naufragios a la actividad pesquera ligada al pequeño puerto. Amado destacó que emplearon materiales de ecodiseño en el mobiliario, realizado con redes. Hubo vecinos que donaron restos de naufragios que se irán incorporando como fondos. Mar de Sorrizo está previsto que abra todos los fines de semana y dos tardes por la semana a partir del 22 de junio.

#### ARTEIXO

#### Una explosión de gas causa daños en una vivienda

Una persona requirió asistencia médica porque se encontraba desorientada tras registrarse una explosión, la noche del lunes, en una vivienda de la avenida de Fisterra, en Arteixo. Todo parece indicar que en la vivienda había quedado abierto el gas en un momento en el que se fue la luz y, al recuperar el suministro, se produjo la explosión. Esto provocó cuatro focos de incendio que fueron apagados antes de llegar los bomberos.



La Guardia Civil se trasladó a la zona para regular el tráfico.

**OLEIROS** 

#### Un accidente dentro del túnel del Sol y Mar provocó retenciones

Una colisión entre dos turismos, en el túnel del Sol y Mar, provocó ayer por la tarde retenciones de consideración en la zona. El suceso ocurrió sobre las cinco de la tarde en el carril habilitado en dirección a A Coruña. En un primer momento, la circulación quedó cortada, ya que uno de los carriles está inutilizado. La Guardia Civil se trasladó a la zona para realizar el atestado y para agilizar que el tráfico quedara restablecido.

#### **OLEIROS**

#### Abren el proceso de contratación de la gerencia de Aquaoleiros

El Concello de Oleiros ha abierto el proceso para contratar al gerente de la empresa municipal de aguas Aquaoleiros SL, un puesto con una retribución de 54.000 euros anuales que en estos momentos está vacante. Las personas interesadas deben presentar su solicitud a través de la plataforma municipal. Entre sus funciones estará la de administrar e inspeccionar esta sociedad, representarla y ocuparse del personal.

#### A CORUÑA CADA HORA





**EL SOL** 

#### TEMPERATURAS DE HOY

| Ciudad      | máx   | mín | Ciudad              | máx | mín |
|-------------|-------|-----|---------------------|-----|-----|
| Alicante    | 23    | 18  | Salamanca           | 22  | 9   |
| Almería     | 22    | 19  | San Sebastiár       | 119 | 12  |
| Barcelona   | 21    | 16  | S. C. Tenerife      | 24  | 19  |
| Bilbao      | 19    | 11  | Santander           | 18  | 12  |
| Burgos      | 16    | 7   | Sevilla             | 32  | 17  |
| Cádiz       | 21    | 19  | Toledo              | 25  | 13  |
| Castellón   | 22    | 13  | Valencia            | 24  | 15  |
| Ceuta       | 24    | 18  | Valladolid          | 21  | 9   |
| Córdoba     | 31    | 18  | Zamora              | 22  | 10  |
| Gerona      | 21    | 15  | Zaragoza            | 25  | 12  |
| Granada     | 25    | 15  | Ámsterdam           | 14  | 8   |
| Ibiza       | 23    | 19  | Berlín              | 18  | 9   |
| Las Palmas  | 24    | 19  | Lisboa              | 22  | 15  |
| León        | 19    | 8   | Londres             | 16  | 7   |
| Logroño     | 20    | 9   | Moscú               | 25  | 17  |
| Madrid      | 22    | 11  | París               | 18  | 6   |
| Málaga      | 27    | 17  | Roma                | 23  | 19  |
| Marbella    | 27    | 19  | <b>Buenos Aires</b> | 23  | 16  |
| Murcia      | 25    | 18  | La Habana           | 31  | 25  |
| Oviedo      | 19    | 11  | Miami               | 28  | 23  |
| Palma Mallo | rca23 | 17  | Nueva York          | 26  | 14  |
| Pamplona    | 17    | 8   | Tokio               | 27  | 18  |

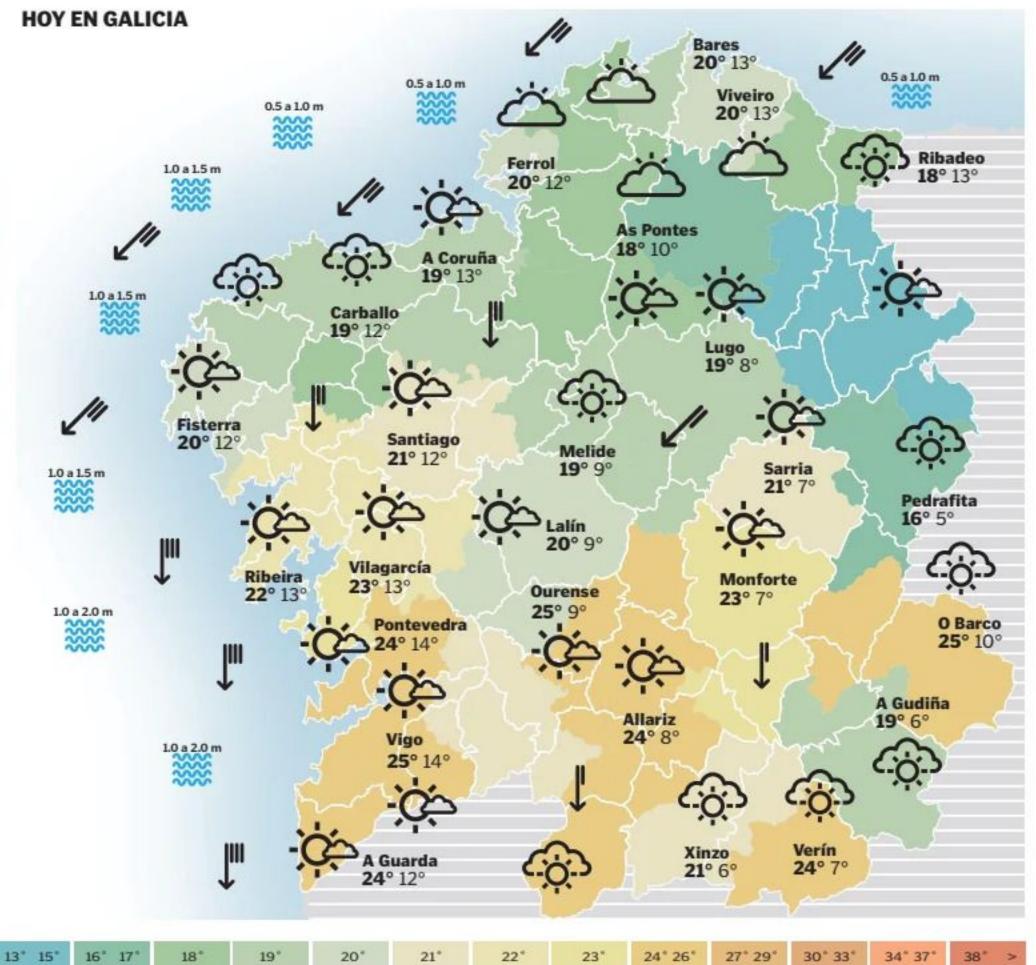

#### MAREAS A CORUÑA VILAGARCÍA 03.08h (+1,2) W 02.53h (+1,1) 09.16h (+3,0) 09.02h (+2,9) 15.09h (+1,4) W 14.54h (+1,3) 21.33h (+3,2) A 21.18h (+3.1) RIBADEO VIGO 03.11h (+1.2) 02.47h (+1,2) 09.20h (+3,2) 08.58h (+2,8) $\Delta$ 15.12h (+1,5) 14.48h (+1,4) 21.36h (+3,4) 21.12h (+3,1)

#### **EL MAR ATLÁNTICO NORTE**

Gran Sol: Marejada o fuerte marejada. Pazenn:
Marejada disminuyendo a marejadilla. Iroise:
Marejada. Yeu: Marejada aumentando localmente
a fuerte marejada. Rochebonne: Marejada. Altair:
Marejadilla o marejada. Charcot: Marejada o fuerte
marejada en el este y marejadilla o marejada en
el oeste. Fisterra: Marejada o localmente fuerte
marejada. Cantábrico: Marejadilla o localmente
marejada. Azores: Marejadilla y localmente fuerte
marejada en el suroeste. Josephine: Marejada y
localmente gruesa en nordeste. Oporto: .Fuerte
marejada o gruesa. San Vicente: Marejada y
localmente gruesa en el norte. Cádiz: Marejada o
marejadilla. Estrecho: De marejadilla aumentando
a marejada.

#### **GALICIA MAÑANA**



Fuentes: MeteoGalicia, Xunta de Galicia (datos de Galicia), Agencia Estatal de Meteorología (isobaras y mar) y Meteored (predicciones de España, Europa y el mundo). J. A. Bustabad (datos astronómicos)

# Mañana regresa la lluvia a Galicia

#### XAVIER FONSECA

REDACCIÓN / LA VOZ

El anticición de las Azores da un paso hacia atrás a partir de este miércoles. Al mismo tiempo, aparece en los mapas una borrasca que se formará frente a la costa de Groenlandia y que se va a situar al norte de Irlanda entre mañana y pasado. Como consecuencia de la posición de las altas y las bajas presiones se formará un corredor de vientos del oeste y noroeste, que tiene previsto canalizar aire frío y húmedo.

Hoy en Galicia todavía será una jornada de estabilidad atmosférica. El cielo estará parcialmente cubierto en el norte y no se puede descartar algún chubasco en la costa lucense. Las temperaturas se quedarán sin grandes cambios, con valores discretos para la época del año, a pocos días de que arranque el verano.

Mañana, el sistema frontal que viene de la mano de la borrasca afectará a Galicia. Según informa MeteoGalicia a partir del mediodía llegará el frente cálido, dejando un aumento de nuConfiguración de presiones este viernes



bes y lluvias débiles, más probables cuanto más al norte. Por la noche llegará el frente frío, no muy activo, pero que dejará nuevas precipitaciones. Las temperaturas sufrirán un descenso en la mitad oeste que será de hasta cinco grados como en Vigo.

Después del paso del frente, el viernes Galicia quedará en una circulación de oeste que traerá aire húmedo. El cielo estará cubierto, con precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las

máximas sufrirán un nuevo descenso, quedando en valores muy bajos para la época del año. Ourense, por ejemplo, no superará los 23 grados.

El fin de semana, los vientos del oeste seguirán enviando mucha humedad. Habrá nubes bajas e incluso precipitaciones que serán más frecuentes en las provincias atlánticas. En cuanto a las temperaturas, seguirán marcando valores bajos para la época del año.

La semana que viene empezará con la visita de una nueva borrasca que incluso se va a situar más cerca de la comunidad gallega. El frente será más activo y, por tanto, las precipitaciones también caerán con algo más de intensidad en el oeste de Galicia.

El martes se espera otra jornada con lluvias generalizadas y localmente moderadas. Las temperaturas seguirán marcando una anomalía negativa, por debajo de la media.

La predicción a medio plazo sugiere que la recuperación anticiclónica no se produciría hasta el próximo día 20, justo cuando empieza el verano astronómico.

# TEJADOS

LIMPIEZA IMPERMEABILIZACIÓN

www.teais.es

#### **PORTUGAL HOY**



#### **GALICIA AYER**

|            | Lluvias   | Temper | raturas |
|------------|-----------|--------|---------|
| liudad     | litros/m² | máx    | mín     |
| Coruña     | 0         | 19     | 14      |
| Cuntis     | 0         | 22     | 12      |
| errol      | 0         | 20     | 15      |
| isterra    | 0         | 20     | 15      |
| alín       | 0         | 20     | 9       |
| ugo        | 0         | 18     | 10      |
| Monforte . | 0         | 23     | 7       |
| Santiago   | 0         | 20     | 13      |
| ) Barco    | 0         | 26     | 10      |
| Ourense    | 0         | 25     | 9       |
| edrafita   | 0         | 16     | 5       |
| ontevedra  | 0         | 24     | 14      |
| Ribadeo    | 0         | 17     | 14      |
| /erín      | 0         | 24     | 7       |
| /igo       | 0         | 25     | 14      |
| /ilagarcía | 0         | 22     | 15      |
| /iveiro    | 0         | 19     | 12      |

#### LA LUNA



El pulso de la ciudad

# Las coruñesas de 15 años que luchan contra la sequía

**PABLO PORTABALES** 

pablo.portabales@radiovoz.es

Ganaron el primer premio en la categoría júnior. Entre centenares de candidatos, lograron entrar en la lista de los 14 mejores proyectos españoles y los 35 europeos más destacados. Ahora solo falta esperar al 9 de julio para saber si las jóvenes coruñesas de 15 años Adriana Puceiro Díaz e Inés Aguilera Franco son seleccionadas entre las cinco finalistas que irán directamente al World Summit en San Francisco. Llegaron hasta aquí con su equipo Girls for Power\_ITX y con su aplicación Waving, con la que buscan concienciar al mundo sobre la importancia del agua realizando un buen uso de ella y la forma de ahorrar para evitar las sequías. Todo gracias a Technovation for Girls, una plataforma mundial sin ánimo de lucro reconocida internacionalmente y patrocinada por grandes empresas como Inditex, Google, Ebay o Vodafone. Está dedicada a la promoción de la educación tecnológica de las niñas y a la ruptura de la brecha de género que existe en la actualidad. Precisamente, estas chicas de A Coruña contaron con el apoyo de voluntarios de Inditex que tutelaron su trabajo.

#### Pionera en Monte Alto

2 Esta biblioteca fue la primera municipal totalmente informatizada. No solo en el servicio de préstamo, sino que contaba con ordenadores a disposición de los usuarios. Una instalación pionera en Monte Alto que ayer celebró sus primeros 25 años de vida. La alcaldesa, **Inés Rey**, participó en el acto conmemorativo que forma parte de una serie de actividades para celebrar las bodas de plata de este punto de encuentro

Adriana e Inés ya son semifinalistas de Technovation for Girls y el 9 de julio sabrán si su proyecto sobre la escasez del agua tutelado por voluntarios de Inditex es uno de los cinco seleccionados a nivel europeo para acudir al World Summit de San Francisco. SUSANA DÍAZ





La biblioteca municipal de Monte Alto celebra su 25.º aniversario con diferentes actividades. entre ellas la celebrada ayer con la presencia de la alcaldesa y varios ilustradores y escritores que participaron en un acto presentado por Xurxo Souto. CÉSAR QUIAN

Un grupo de trabajadores de la desaparecida empresa siderúrgica Emesa celebraron su primer encuentro, en el que se vieron compañeros que llevaban décadas sin estar juntos. CÉSAR QUIAN



cultural del barrio. Hasta allí se acercaron los ilustradores Arturo Iglesias y Bea Lema, las escritoras Emma Pedreira y María Canosa y Xurxo Souto, un clásico de Monte Alto, que se encargó de conducir el acto central. «As bibliotecas municipais son, xunto aos centros cívicos, a columna vertebral do día a día dos barrios e a súa veciñanza», destacó la regidora en su intervención. Una red que es un referente y que cuenta con grandes profesionales y miles de usuarios. La memoria de estos 25 años está recogida en una exposición que puede verse estas semanas dentro de la celebración de este primer cuarto de siglo de la biblioteca.

#### Recuerdos de Emesa

Tardaron demasiado tiempo en volverse a ver. Por desgracia, un tanto por ciento importante de los antiguos compañeros ya no están en este mundo. Pero nunca es tarde si el momento es tan emotivo como el que vivieron en las últimas horas en el restaurante A Peneira. «Pasaron muchos años y necesitábamos un encuentro así. Decidimos que a partir de ahora nos veremos el primer viernes de junio», destaca Fernando Teijeiro, uno de los antiguos trabajadores de la desaparecida Emesa. Elaborados Metálicos S.A. vivió sus mejores momentos en la década de los setenta y los ochenta y llegó a tener una plantilla en sus diferentes departamentos de casi dos mil empleados. Hacían construcciones metálicas y montajes, tenían siderurgia, trefilería... Primero en A Grela y después en Sabón, en terrenos que hoy ocupa Inditex. Muchos llevaban 40 años sin verse y por fin se abrazaron en el primer encuentro de antiguos trabajadores de Emesa.

